## deportes

Fiesta en Mónaco: ganó Leclerc y el príncipe se olvidó del protocolo

El piloto monegasco, con Ferrari, conquistó el Gran Premio y Alberto celebró en el podio como un hincha.

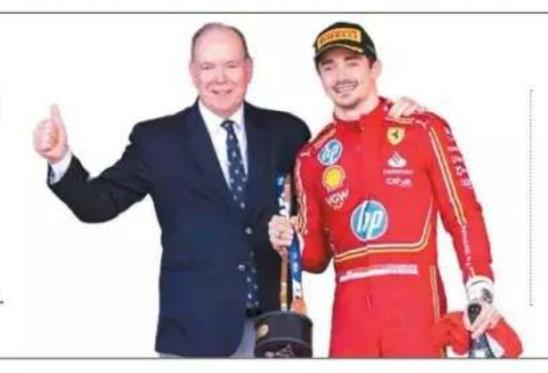

## Nadal: el debut en Roland Garros y un adiós en suspenso

La leyenda española, campeón del Abierto francés en 14 ocasiones, tendrá un estreno de riesgo ante el alemán Zverev. Página 6

# LA NACION

LUNES 27 DE MAYO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Con los votos para Lijo casi asegurados, el Gobierno apura el envío de su pliego

CORTE. El jueves vence el plazo para la presentación; intensas gestiones del juez con senadores

La controvertida candidatura del juez Ariel Lijo, postulado por el Gobierno para ocupar un lugar en la Corte Suprema, ya cuenta con los votos suficientes de los senadores como para que su pliego prospere, si es que no media ningún escándalo durante las audiencias públicas. Así lo confirmaron a LA NACION fuen-

tes legislativas, gubernamentales y iudiciales.

El propio juez, quien enfrenta una larga lista de impugnaciones de entidades profesionales y empresarias por demorar causas y por su patrimonio, protagonizó en las últimas semanas reuniones con gobernadores y senadores. Las conclusiones de esas gestiones son la garantía, en reserva, de los votos que necesita para que el pliego sea aprobado. Cuenta con votos favorables del peronismo, sectores de la UCR y el oficialismo.

El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el jueves para elevar los pliegos de Lijo y del catedrático Manuel García-Mansilla, el otro postulante que el Gobierno quiere ubicar en la Corte Suprema.

El 9 de mayo pasado venció el período para la presentación de impugnaciones y avales. El Gobierno ahora entró en tiempo de descuento para la presentación de los pliegos en el Congreso. Página 8

## Turbulencias y otro episodio de terror en un vuelo



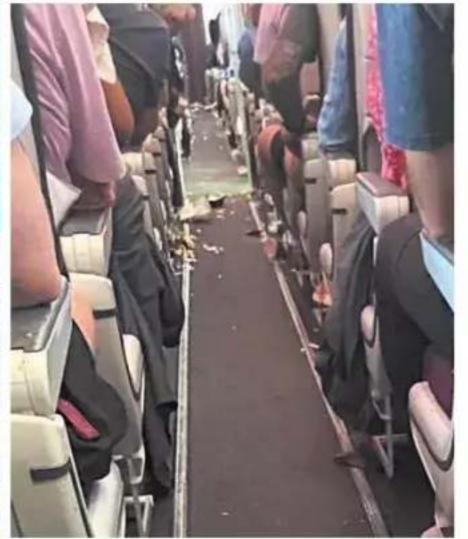

el mundo — DUBLÍN (AP). – En un nuevo incidente provocado por turbulencias extremas, que los expertos comienzan a vincular con las consecuencias del cambio climático, por lo menos 12 personas que viajaban en un vuelo de Qatar Airways de Doha a Dublín resultaron heridas. Ocho de ellas luego debieron ser hospitalizadas. La semana pasada un episodio similar dejó un muerto y 20 pasajeros graves en un avión de Singapore Airlines. Página 6

## Hamas atacó en Tel Aviv e Israel respondió con misiles en Rafah

GUERRA. Fue la primera agresión a la capital en cuatro meses; en Gaza hubo 35 muertos Página 2

## EL PULSO DEL CONSUMO

## La dolorosa huida hacia la tierra prometida

Guillermo Oliveto

-PARA LA NACION-

lescenario general ha entrado en una especie de nuevo statu quo paradojal que, en apariencia, ya no sorprende. La recesión se consolida; la alta aprobación del Gobierno, también. La paradoja simula dejar de serlo cuando pierde su carácter novedoso. El consumo masivo cayó, según Scentia, 4% interanual en enero, 4% en febrero, 7,5% en marzo y un preocupante 14% en abril. El

Indec oficializó una contracción de la economía del 8,4% en marzo, que fue del 30% en la construcción, del 20% en la industria y del 17% en el comercio. Continúa en la página 18

#### **EL ESCENARIO**

## El gabinete, en boxes para intentar relanzarse

## Claudio Jacquelin

-LA NACION-

legó la hora ineludible de sacarse las capelinas de las → pasarelas internacionales y los bonetes del carnaval para ponerse los cascos de la construcción. La arquitectura original del Gobierno (si es que alguna vez fue diseñada) encontró su punto de quiebre y está en revisión profunda por su falta de funcionalidad y de logros concretos, en medio de ruidos y conflictos internos. La realidad impone un urgente relanzamiento. Una reestructuración que se intenta. Y está en proceso. Continúa en la página 11

## Hay soja sin vender por US\$15.760 millones

na recolección, los productores tienen aún soja por vender por US\$15.760 millones, según estimaciones de la consultora Zeni. La baja de los precios internacionales (que recién se interrumpió con las inundaciones en Brasil) y las dificultades para cosechas producto de las fuertes lluvias ocurridas en abril son las principales causas, según el informe de Zeni. Página 16

## Milei viaja esta noche otra vez a EE.UU.

GIRA. Se reunirá con el creador de Facebook, Mark Zuckerberg; es el presidente que más viajó en los primeros 6 meses Página 10

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

CRECE EL **ENFRENTAMIENTO ENTRE LOS GOBIERNOS** DE SÁNCHEZ Y **NETANYAHU** 



## Guerra en Medio Oriente | GOLPE DE LOS TERRORISTAS EN LA CAPITAL ISRAELÍ



Dos israelíes se cubren tras su auto durante el ataque con cohetes, realizado en pleno día

JACK GUEZ/AFP

# Hamas atacó en Tel Aviv e Israel respondió con misiles en Rafah

El grupo palestino lanzó una andanada de cohetes desde la ciudad del sur de Gaza, en su primera agresión de ese tipo en cuatro meses; represalia israelí en un campamento de desplazados

TEL AVIV. – Más de cuatro meses después de su último ataque sobre tierras israelies, el grupo terrorista Hamas volvió a lanzar una nueva andanada de cohetes contra la ciudad de Tel Aviv. Horas ddespués Israel respondió con un bombardeo en Rafah y anunció la muerte de dos líderes de la organización islamista.

en un conflicto que parece no tener fin y cuyas negociaciones de tregua parecen cada vez más lejanas, las sirenas de ataque aéreo en el centro de Israel sonaron y alertaron sorpresivamente a toda la población. y la zona del centro del país -con-Según informó el Ejército israelí, fueron al menos ocho los misiles

enviados desde Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, "algunos de los cuales pudieron ser interceptados".

Por su parte, las brigadas Ezedin al Oasam -brazo armado de Hamas-informaron a través de mensajes en Telegram que habían atacado Tel Aviv "con una importante serie de cohetes en respuesta a las masacres sionistas contra civiles". En medio de una nueva sacudida Horas antes de este ataque, Israel había bombardeado y disparado contra el norte y el centro del territorio palestino, en donde miles de civiles tuvieron que huir.

> El ataque desde Rafah a Tel Aviv siderado por los analistas como un desafío abierto por parte de las

Brigadas Qassam-llegó a primera hora de la tarde.

En Tel Aviv se escucharon fuertes explosiones en el cielo debido a la intervención del sistema de defensa israeli, Kfar Saba, Raanana v Herzilya fueron las zonas más afectadas por la lluvia de escombros de los cohetes interceptados por la Cúpula de Hierro.

En Herzilya, un edificio fue alcanzado por fragmentos: dos personas sufrieron heridas leves mientras corrían hacia los refugios.

El vocero militar israelí, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que el lanzador en Rafah fue destruido. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también afirmaron en un comunicado que en la incursión fueron eliminados "el terrorista Yassin Rabia, comandante de la dirección de Hamas en Cisjordania, así como Khaled Nagar, un alto funcionario del ala de Hamas en Cisjordania".

El ataque "se llevó a cabo en la zona de Tal as Sultan, en el noroeste de Rafah, sobre la base de informaciones precisas de los servicios de inteligencia".

Por otra parte, al menos 30 personas murieron en un bombardeo israelí sobre el centro de desplazados de Barakasat, en la región de Rafah, según denunció el gobierno gazatí, controlado por Hamas, que asegura que se registraron ataques sobre diez centros de desplazados en las últimas 24 horas.

"En las últimas 24 horas, el Ejército de ocupación israelí ha bombardeadoy atacado más de diez centros de desplazados en Yabalia, Nuseirat, Gaza y Rafah (...). El último de estos ataques ha sido una terrible masacre que perpetrada en el centro de desplazados de Barakasat", apuntó en un comunicado.

La defensa civil de Gaza afirmó que recuperó seis cuerpos tras uno de los ataques a éreos contra una casa en el este de Rafah, donde Israel prosigue sus operaciones militares pese a que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) le ordenó el viernes pasado suspenderlas en este sector.

La máxima instancia judicial de la ONU había ordenado la detención de cualquier otra acción que provocara la "destrucción física total o parcial" del pueblo palestino en Gaza. Además, le pidió a Hamas la liberación inmediata de los rehenes capturados en su ataque del 7 de octubre, inicio del conflicto.

Pese a que el tribunal tiene peso propioy sus decisiones son en teoría vinculantes, notiene cómo hacerlas cumplir, por lo que ninguno de los dos bandos parece haber atendido sus demandas. De esta forma, los rehenes no fueron liberados e Israel volvió a bombardear Rafah y otros sectores de la Franja de Gaza.

La CIJ también exigió la apertura del paso fronterizo entre Egipto y Gaza en Rafah, que suele utilizarse como la puerta de entrada de ayuda humanitaria que Israel cerró a principios de mes al iniciar sus operaciones en la ciudad. Egipto se negaba a reabrir el paso mientras las tropas israelíes controlaran el lado palestino y ayer permitió el tránsito de 200 camiones de ayuda con destino hacia Kerem Shalom.

Según el medio Al Qahera News, Egipto también declaró que proseguía "sus esfuerzos para reactivar las negociaciones indirectas" entre Israely Hamas, junto a otros países como Qatar y Estados Unidos.

Un alto funcionario de Israel afirmó que el gabinete de guerra preveía reunirse ayer por la noche para analizar la situación de los rehenes, con la intención de "relanzar" las negociaciones esta semana.

Además, algunos medios de comunicación israelíes indicaron que el jefe del Mossad, David Barnea, acordó durante reuniones en París con el director de la CIA, William Burns, y el primer ministro gatarí, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, un nuevo marco para las conversaciones. •

Agencias AFP, AP y ANSA

LA NACION | LUNES 27 DE MAYO DE 2024 EL MUNDO 3

#### Controversia

El canciller español, José Manuel Albares, tachó de "escandaloso y execrable" un video publicado por su homólogo israelí en el que se sugiere que Hamas estaría agradecido a España, en un creciente enfrentamiento entre ambos países por la guerra de Gaza.

#### Reconocimiento

España anunció la semana pasada que reconocería a Palestina como Estado y en los últimos días dos ministros del gobierno español hablaron de un genocidio en Gaza.

#### Video oficial

Un breve video publicado por el canciller israeli, Israel Katz, en la plataforma de redes sociales X dice "Hamas: gracias España" y muestra la bandera española y, a continuación, a una pareja bailando flamenco.

#### Provocaciones

"No vamos a caer en provocaciones que nos desvíen de nuestro objetivo de paz. El video me parece escandaloso y execrable", declaró el ministro Albares, en una conferencia de prensa en Bruselas tras una reunión con sus pares de la UE.

## Netanyahu encadena en pocos días los mayores golpes judiciales y políticos

**EL ESCENARIO** 

Alvaro Pitta EL PAÍS

JERUSALÉN ace apenas una semana, el primer ministro israelí, ■ Benjamin Netanyahu, podía sonreír en privado. Su Ejército paseaba la bandera nacional por el lado gazatí del paso de Rafah sin crisis diplomática con Egipto. Cientos de miles de gazatíes seguían las órdenes del Ejércitoy hacían su enésimo desplazamiento forzoso hacia una "zona humanitaria expandida" que la ONU no ve como tal. Y, tras paralizar un envío de armas a Israel, Estados Unidos promovía otro paquete por valor de 920 millones de euros y aclaraba que la actual operación en Rafah no es la ofensiva a gran escala que rechaza.

Es difícil que el primer ministro israelí sonría por estas horas. Una concatenación, por azar, de importantes decisiones políticas y judiciales ha supuesto el mayor revés diplomático para Israel desde que invadió Gaza, en octubre pasado.

La solidaridad que recibió tras el ataque de Hamas, con 1200 personas asesinadas y el dolor de los familiares de rehenes, ha quedado sepultada por 233 días de muerte (casi 36.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, según las autoridades de Gaza), devastación y declaraciones de ministros que van del "nos da igual lo que diga el mundo" a la incitación al genocidio.

Como sucede con las fugas en las tuberías, el tapón de Estados Unidos en defensa de su gran aliado (bloqueando hasta tres resoluciones de alto el fuego permanente) no ha impedido que el agua salga por otro lado. El más reciente, el Tribunal Internacional de Justicia (TLJ) de la ONU, con sede en La Haya. Sudáfrica, un país del sur global con el simbolismo de haber dejado atrás el régimen de apartheid, llevó allí a Israel por presunto genocidio en Gaza. Tras dos audiencias que concluyeron en advertencias, el tribunal le ordenó el viernes detener de inmediato la ofensiva en Rafah. "Para los historiadores que analicen retrospectivamente la guerra de Gaza, el 24 de mayo de 2024 [día de la resolución del TLJ] será la segunda fecha más importante desde el 7 de octubre de 2023", escribía en la red social X Yonatan Touval, analista de políticas de Mitvim, un think tank con sede en Tel Aviv.

Aesa orden ya la presion internacional para frenar la guerra, Netanyahu ha respondido manteniendo la retórica desafiante y con nuevos bombardeos sobre Gaza, incluido Rafah, la zona del sur del enclave de la que ha escapado atemorizada la mayoría de desplazados y se calcula que aún quedan otros cientos de miles. La ofensiva continúa con la misma intensidad. El secretario de



Netanyahu, en una visita a la base Safed

Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha insistido en la necesidad de que entre más ayuda a Gaza. El tribunal reclama a Israel la reapertura del cruce de Rafah con Egipto para la ayuda humanitaria, pero sigue cerrado.

Los expertos están divididos sobre el verdadero alcance de la decisión para la ofensiva, ya que habla de las acciones que "puedan infligir a los gazatíes condiciones de vida que puedan llevar a su destrucción total o parcial", es decir, constitutivas de genocidio. Y su cumplimiento depende en la práctica de lo que decidan ahora los países, sobre todo en el Consejo Nacional de Seguridad de la ONU. Pero muestra, en cualquier caso, cómo la comunidad internacional cierra cada vez más puertas a Netanyahu en su huida hacia una víctoria total que -insiste- pasa, sí o si, por invadir Rafah y en la que ya no creen el 48% de israelíes, según una encuesta difundida el jueves por la televisión pública.

## Ordenes de detención

La Haya ha sido el escenario clave de su semana horribilis. Karim Khan, el fiscal jefe del otro gran tribunal con sede en la ciudad -el Penal Internacional, que juzga a personas y no a Estados-pidió el lunes a los jueces que emitieran una inédita orden de arresto contra él y su ministro de Defensa, Yoav Gallant.

El palo estriple. Khan pudo hacer la petición porque el liderazgo palestino apostó en 2009 por hacerse un hueco en los organismos internacionales. En Israel lo llegaron a llamar "terrorismo judicial". La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó la candidatura palestina por no ser aún considerado un Estado. Obtuvo el estatus en 2012 (como no miembro) e ingresó en 2015, pese a las advertencias de Estados Unidos y de Israel (que reaccionó reteniendo impuestos que debía transferir a la Autoridad Palestina). Hace apenas tres años, la CPI confirmó su jurisdicción sobre los crímenes cometidos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, o por palestinos en otro lugar. Es decir, como Israel no reconoce a la Corte, ninguna de las cinco peticiones de arresto (ni las de los líderes israelíes ni las de los dirigentes de Hamas) habría sido hoy posible de no ser por ese camino que Netanyahu trató de impedir.

DPA

Además, si bien el fiscal no atribuyó los mismos delitos ni equiparó a los dos líderes de Israel con los tres de Hamas cuyo arresto también pide, los puso simbólicamente en el mismoplanoalanunciar las peticiones de arresto a la vez: Netanyahu, el máximo dirigente del país que se jacta de tener "el Ejército más moral del mundo", y Hamas, que Estados Unidos y la UE tienen en su listado de organizaciones terroristas.

Si los jueces acabaran pidiendo los arrestos, Netanyahu compartiria vagón con sátrapas africanos con mucha sangre en las manos o el presidente ruso, Vladimir Putin. Y, mientras que apenas cambiaría la vida a los líderes de Hamas, supondría un terremoto para Israel que su primer ministro no pudiese pisar 124 Estados, entre ellos sus principales aliados (salvo Estados Unidos) del espejo occidental en el que le gusta verse reflejado. Como señalaba Micah Goodman, investigador del Instituto Shalom Hartman de Jerusalén, en el diario Yediot Aharonot: "Necesitamos que Occidente nos vea como un país moral que sigue las reglas y que Medio Oriente nos vea como un país decidido, agresivo e impredecible que a veces también es despiadado. Queremos las dos cosas: amor y miedo. Que Occidente nos amey que Medio Oriente nos tema".

#### Reconocimiento

Entre ambas decisiones judiciales, llegó una política de peso. España, Irlanda y Noruega anunciaron que reconocerán mañana al Estado palestino, una idea que llevaba una década durmiendo el sueño de los justos. Entre 2014 y la guerra en Gaza solo lo hicieron tres países; dos de ellos, Estados del Caribe. La invasión de Gaza la ha resucitado como mensaje de defensa de la solución de los dos Estados, ante el rechazo de Israel a negociarla, y de apoyo a las fuerzas moderadas frentea quienes, como Hamas, recurren a la violencia y no reconocen el derecho a existir de Israel.

El gobierno israelí reaccionó a la defensiva. ¿Las peticiones de arresto? Un "asesinato político" por un tribunal como los de la Alemania nazi, según Netanyahu. ¿El reconocimiento del Estado palestino? "Una medalla de oro a los asesinos yvioladores de Hamas", para la cancillería, que llamó a consultas a sus embajadores y convocó a los de los tres países a una reprimenda en las que les mostró el desagradable videodel secuestro de varias mujeres militares. ¿La decisión de La Haya? Israel ya está evitando dañar a civiles y se esfuerza en que entre ayuda humanitaria a Gaza.

No es, sin embargo, lo único que ha pasado esta semana. Alemania (el principal aliado europeo de Israel, que lo ayuda a defenderse del cargo de genocidio y le da armas) ha aclarado que no desobedecería su obligación legal de arrestar a Netanyahu o Gallant, si se diera el caso.

Italia ha anunciado que reanuda la financiación a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos que suspendió tras las acusaciones de Israel sobre la implicación de sus trabajadores en el ataque de Hamas. Es parte de un goteo de anuncios similares desde que, el mes pasado, un informe independiente de la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna no halló indicios y defendió los mecanismos de esa dependencia, echando por tierra la campaña de Israel contra la agencia.

Y el oleaje ha provocado el desprendimiento de parte del muelle flotante construido por Estados Unidos en aguas marítimas de Gaza y presentado como gran solución, ahora que las tropas impiden la entrada de ayuda por Rafah. Terminó unos 40 kilómetros más al norte, en la costa de la ciudad israelí de Ashdod, según el canal 12 de la televisión israelí.

## La UE exige al premier acatar los fallos del tribunal de la ONU

El jefe de la diplomacia advirtió sobre una "situación explosiva" en Cisjordania

BRUSELAS (AP).-El jefe de la diplomacia de la Unión Europea insistió ayer que Israel debe acatar los fallos del máximo tribunal de la ONU y poner fin a su ofensiva en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, y cuestionó la posible participación de la sautoridades israelíes en actos de violencia cometidos por colonos contra palestinos en la ocupada Cisjordania.

Además, Josep Borrell presionó aún más a Israel para que tome medidas inmediatas que garanticen que los ingresos fiscales destinados a las autoridades palestinas ya no sean interrumpidos.

Las demandas se hicieron al final de la semana en que la comunidad internacional aumentó la presión hacia Israel para que cambie fundamentalmente el curso de la guerra que libra contra Hamas en la Franja de Gaza mediante acciones judiciales y maniobras diplomáticas,

Borrell insistió en que Israel llevó a los palestinos al borde de la catástrofe, ya que "la situación en Gaza no se describe con palabras. La ocupada Cisjordania está al borde, con riesgo de una explosión en cualquier momento".

Aunque gran parte de la atención mundial se centra en Gaza, Borrell señaló: "No debemos olvidar lo que sucede en Cisjordania", en donde está la sede de la Autoridad Nacional Palestina.

"Ahí vemos una espiral de violencia intensificada. Ataques indiscriminados y punitivos por parte de colonos extremistas, cada vez más dirigidos a la ayuda humanitaria dirigida hacia Gaza. Y están muy armados. Y la pregunta es ¿quién los está armando? ¿Y quién no está evitando que suceda este ataque?", dijo Borrell.

Grupos defensores de derechos humanos y residentes palestinos afirman que las fuerzas israelíes con frecuencia proporcionan un escudo de seguridad a los colonos armados que atacan a pueblos palestinos y comunidades nómadas.

Tal violencia de los colonos, subrayó Borrell, "va acompañada de expansiones de asentamientos israelíes y acaparamiento de tierras sin precedente".

Borrell también respondió a las amenazas israelies de golpear financieramente a los palestinos. El miércoles, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich dijo que suspenderá la transferencia de ingresos fiscales destinados a la Autoridad Palestina. una medida que podría perjudicar suya menguante capacidad de pagar salarios a miles de empleados. •

Agencias AP y DPA

4 | EL MUNDO | LUNES 27 DE MAYO DE 2024



Zelensky, en una imprenta bombardeada la semana pasada en Kharkiv, donde hubo bajas civiles

# Los espías militares de Putin redoblan su campaña de sabotaje contra Europa

Julian E. Barnes THE NEW YORK TIMES

WASHINGTON as agencias de inteligencia de Estados Unidos y sus aliados de baja intensidad que se están produciendo en Europa y que ven como parte de una campaña rusa para socavar el apoyo al esfuerzo bélico de Ucrania. Se trata mayormente de incendios o tentativas de incendio contra una amplia variedad de instalaciones, como un depósito en Inglaterra, una fábrica de pintura en Polonia, viviendas en Letonia y, lo más curioso de todo, contra un local de Ikea en Lituania.

Pero los acusados de ser agentes rusos también han sido arrestados por cargos de planificar ataques contra bases militares de Estados Unidos.

Si bien el blanco de los atentados parece aleatorio, los agentes de seguridad de Europa y Estados Unidos dicen que son parte de un esfuerzo coordinado de Rusia para demorar la entrega de armas a Kievy generar la sensación de que los europeos no quieren seguir apoyando a Ucrania. Y los mismos funcionarios occidentales dicen que detrás de la organización de esta campaña de ataques y sabotajes está el Directorio Principal de Inteligencia del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia, más conocido como GRU, el temible servicio de inteligencia militar ruso.

Al menos hasta ahora los ataques no han cortado el flujo de armas hacia Ucrania, y de hecho muchos de los objetivos no sevinculande manera directa con la guerra, pero algunos agentes de inteligencia dicen que el objetivo de Rusia es sembrar miedo y obligar a los países europeos a reforzar la seguridad en las cadenas de suministro de armas, encareciendo la logística y haciendo más lento el ritmo de las entregas.

Es una amenaza de la que vienen

advirtiendo desde hace un tiempo los líderes de Europa y de la OTAN. La semana pasada, la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, dijo que Rusia estaba librando "unaguerra en las sombras" contra Europa, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, informó del arresto de 12 personas acusadas de llevar a cabo "golpizas, incendios e intentos de incendio" para la inteligencia rusa.

Por su parte, el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr, dijo que Rusia representa "una seria y real amenaza", y su gobierno advirtió que el país podría sufrirata que scontra sus plantas productoras de energía y sus fábricas de armas.

En medio de la creciente preocupación por la ola de sabotajes, el mes que viene los embajadores de la OTAN se reunirán con Avril D. Haines, directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos. La funcionaria les presentará un informe de inteligencia sobre la situación de la guerra en Ucrania, pero también discutirán la campaña de sabotajes encubiertos que lleva adelante Moscú en los países de Europa.

Los funcionarios de seguridad prefieren no revelar los datos de inteligencia que vinculan los sabotajes con el GRU, pero los servicios de espionaje norteamericanos y británicos están profundamente infiltrados en la agencia rusa. Antes de la guerra en Ucrania, Estados Unidos y Gran Bretaña desclasificaron documentos de inteligencia que exponían varios planes del GRU para generar una situación que sirviera de falso pretexto para lanzar la invasión.

## Ataques con cautela

Apesarde que el GRU tiene reputación de correr riesgos sin importarle las consecuencias, los funcionarios se seguridad de Occidente dicen que los sabotajes de Rusia revelan cierta cautela: busca llamar la atención con incendios misteriosos, pero no tanto como para que la culpen de manera directa.

Andrea Kendall-Taylor, exfuncionaria de inteligencia de Estados Unidos, dice que probablemente el plan de Rusia sea debilitar la determinación europea de ayudar a Ucrania. Más allá de la afectividad de esa estrategia, agrega la exfuncionaria, lo importante es que Europa y Estados Unidos respondan de manera conjunta y coordinada.

"Divide y reinarás: la estrategia de Rusia es esa", apunta Kendall-Taylor, investigadora del Centro para la Nueva Seguridad de Estados Unidos. "En este momento, a Rusia esa estrategia le sale barata, porque todos respondemos por separado. Por eso es importante que colectivicemos la respuesta". Con la esperanza de lograr eso, los británicos y otros diplomáticos europeos vienen presionando a los países para que denuncien más abiertamente las operaciones encubiertas de Rusia en sus territorios.

Uno de los recientes actos de sabotaje atribuidos a Rusia fue el incendio
de un depósito en Londres en marzo.
El depósito estaba relacionado con el
intento de abastecer a Ucrania, aunque no brindaron detalles. Los funcionarios de seguridad al tanto del incidente dijeron que los agentes del GRU
utilizaron un edificio diplomático ruso en Sussex, Inglaterra, para reclutar
mano de obra local para perpetrar el
incendio. Hay cuatro británicos acusados, y sobre uno de ellos también pesa la acusación de prestar ayuda a un
servicio de inteligencia extranjero.

En respuesta, Gran Bretaña expulsó a un oficial militar ruso que trabajaba para los servicios de inteligencia y cerró varios edificios diplomáticos rusos, incluido el Centro de Operaciones del GRU en Sussex.

Según funcionarios de seguridad occidentales, el sello distintivo de la actual campaña de sabotajes es el uso de reclutas locales, y agregan que en parte lo hacen para que los ataques sean más dificiles de detectar y para que parezcan resultado de una oposición interna al apoyo a Ucrania.

Los actos de sabotaje de Rusia en Europa no son cosa nueva. En 2014, el GRU hizo estallar un depósito de municiones en la República Checa, aunque el país recién culpó públicamente a Rusia siete años después.

En 2018, después del envenenamiento de un exoficial de inteligencia ruso en Salisbury, Inglaterra, los gobiernos europeos expulsaron de sus capitales a numerosos espías rusos, lo mismo que en 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania. Esas expulsiones redujeron drásticamente la capacidad de Rusia para organizar atentados, apunta Max Bergmann, director del Programa Europa, Rusia y Eurasia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

"Eso generó una pausa, y la inteligencia rusa quedó consumida por la guerra en Ucrania, pero ahora han recuperado su equilibrio y están intentando reconstruirse".

Desde la invasión, Rusia parece decidida a que la guerra no se extienda al territorio de la OTAN, pero Kendall-Taylor dice que el objetivo de Rusia es socavar a la alianza atlántica y debilitar su apoyo a Ucrania.

En la primera parte de la guerra, el Ejército ruso tuvo un desempeño deficientey sus agencias de inteligencia estaban demasiado ocupadas con lo que ocurría en el campo de batalla como para realizar operaciones encubiertas en Occidente. Pero ahora que Rusia ha afianzado sus posiciones en el frente y su industria militar está en franca recuperación, ha podido destinar más recursos a operaciones encubiertas en el extranjero.

"Quieren llevar la guerra a Europa, pero sin entrar en guerra con la OTAN", dice Kendall-Taylor. "Por eso hacen todas estas cosas, que no llegan a ser ataques convencionales".

Elaborar una respuesta adecuada, sin embargo, no será fácil: Estados Unidos y Europa ya probaron
con las sanciones contra Moscú y
sus funcionarios y con la expulsión
de los espías rusos. "La situación es
muy delicada, porque las cosas llegaron al límite y el Kremlin ya está
paranoico", señala Bergmann. "Por
eso, ala hora de responder, los líderes
de Occidente deben manejarse con
muchísimo cuidado". •

Traducción de Jaime Arrambide

## Zelensky pide a Biden y a Xi un mayor compromiso con la paz

Los urgió a asistir a una conferencia en Suiza; preparativos de Moscú

KIEV.– El presidente Volodimir Zelensky instó ayer a sus pares de Estados Unidos y China a que asistan a su cumbre de paz, mientras Ucrania lucha por evitar los incesantes ataques de Rusia en su invasión de 27 meses.

Ucrania espera acoger al mayor número posible de países en las conversaciones lideradas por Kieven Suiza el mes que viene, con el objetivo de unificar la opinión mundial sobre cómo detener la guerra y ejercer presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, que no fue invitado.

Zelensky habló en un video en inglés grabado en la ciudad nororiental de Kharkiv, en el interior de los restos carbonizados de una imprenta destruida el jueves por un ataque ruso con misiles. Dijo que asistirían más de 80 países.

AFP

Estados Unidos participará en la cumbre de paz en Suiza, dijo luego un funcionario estadounidense, pero se negó adecir quiéno aqué nivel. Y Pekín, que mantiene estrechos lazos con Moscú, no dijo si asistiría. "Hago un llamado a los líderes del mundo que siguen al margen de los esfuerzos globales de la Cumbre Mundial por la Paz: al presidente Biden, líder de Estados Unidos, yal presidente Xi, líder de China", declaró Zelensky.

"Por favor, muestren su liderazgo en el avance de la paz; la paz real y no solo una pausa entre los ataques". Zelensky añadió que la cumbre "demostraría quién en el mundo quiere realmente poner fin a la guerra".

En su plan de paz, Kiev exige la retirada de las tropas rusas y el restablecimiento de sus fronteras reconocidas internacionalmente, lo que Moscú considera imposible.

La semana pasada, fuentes rusas declararon a la agencia Reuters que Putin estaba dispuesto a poner fin a la guerra en Ucrania con un alto el fuego negociado que reconociera las actuales líneas del campo de batalla.

En respuesta, el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, dijo que el líder ruso estaba "intentando descarrilar" el evento de Suiza porque tenía "miedo de su éxito". Rusia dijo que no ve ningún sentido en la conferencia de Ucrania.

En los últimos meses, las fuerzas de Moscú han logrado avances lentos pero constantes a lo largo del extenso frente oriental y están tratando de profundizar en la región nororiental de Kharkiv tras una incursión terrestre lanzada a principios de este mes.

La capital de la región es objeto de repetidos ataques rusos con bombas y misiles, entre ellos el bombardeo a una imprenta en el que murieron siete personas y otro contra una ferretería anteayer, que dejó 14 muertos.

Zelenskytambién dijoque Moscú estaba reuniendo tropas para nuevas "acciones ofensivas" más al noroeste de Kharkiv, a lo largo de la frontera ruso-ucraniana.

El jefe del Ejército ucraniano declaró la semana pasada que sus fuerzas se estaban preparando para un posible asalto ruso a la región de Sumy, vecina de Kharkiv.

Agencias Reuters y ANSA

LA NACION | LUNES 27 DE MAYO DE 2024



El Papa se mostró de buen humor durante el multitudinario encuentro con los chicos

# Con preguntas y bromas, el Papa cerró la Jornada Mundial de los Niños

VATICANO. Francisco aceptó todo tipo de preguntas de chicos menores de 18 años en la clausura del encuentro en San Pedro

#### Elisabetta Piqué CORRESPONSAL EN ITALIA

ROMA.— Con un show del célebre actor y director italiano Roberto Benigni (La vida es bella) y una misa solemne muy distinta, fuera de lo común, el papa Francisco cerró ayer la primera Jornada Mundial de los Niños (JMN) de la historia de la Iglesia Católica, evento sin precedente que juntó el fin de semana a 50.000 chicos de 100 países de todos los continentes que, según anunció, volverá a celebrarse dentro de dos años, en septiembre de 2026.

Así como hace más de 40 años san Juan Pablo II "inventó" la Jornada Mundial dela Juventud (JMJ), que se da cada tres años en diversos países -la primera fuera de Roma fue en la Argentina, en 1987-, al darse cuenta en un encuentro con niños en el Vaticano, en noviembre pasado, que no había nada parecido para los menores de 18, Francisco decidió crear la JMN. ¿El objetivo? Hablarles de la importancia de la pazen un mundo dondemuchos de los 2300 millones de niños sufren por guerras, pobreza, cambio climático y migraciones forzadas. Según Unicef, más de 400 millones de niños viven en situación de conflicto.

Entre los miles de niños que llegaron a Roma para la primera JMN, entre ellos de la Argentina, en efecto, había chicos de Ucrania, de los territorios palestinos y de otros países en guerra. En un primer gran encuentro que tuvo lugar anteayer en el emblemático Estadio Olímpico, muchos de ellos, acompañados por el sacerdote franciscano Enzo Fortunato, organizador del megaevento, dieron su testimonio.

## Caramelos y fútbol

De óptimo humor y divertido, el Papa, de 87 años y definido "el abuelo del mundo" por su coetáneo Lino Banfi, famosoactor italiano que participó de la JMN, interactuó con los niños, a los que les iba regalando caramelos que sacaba de una gran canasta blanca. Tal como solía hacerlo de joven siendo jesuita y catequista en barrios pobres de San Miguel o más adelante, como arzobispo de Buenos Aires en eventos pastorales con niños, tanto en el Estadio Olímpico como en la misa de ayer, para involucrar a los más pequeños, en lugar de pronunciar discursos aburridos, los invitó en todo momento a dialogar y a responder preguntas.

"Sé que están tristes por las guerras. Yo les pregunto: ¿ustedes están tristes por las guerras?", les planteó. "Sí", fue la respuesta, en coro, de los niños, que estaban acompañados de padres yabuelos. "¡No escucho!", arengó el Papa, que siguió este juego todo el tiempo: "¿La guerra es algo lindo?". "¡No!". "¿Y la paz es linda?". "¡¡Sí!!".

En el Estadio Olímpico, al que el Papa llegó en papamóvil, aclamado por la multitud, y donde hubo cantos, bailes, desfiles con trajes tradicionales y hasta un partido de fútbol de 10 minutos con chicos acompañados porgrandes estrellas de la talla de Gigi Buffon, también hubo espacio para las preguntas de los más pequeños. Algunas nada fáciles, como por qué hay personas sin casa y sin trabajo, que hizo un chico de Nicaragua.

"Si pudieras hacer un milagro ¿qué harías?", le preguntó una niña de Indonesia. "Es fácil: que todos los niños tengan lo necesario para vivir, para comer, para jugar, para ir a la escuela. Este es el milagro que me gustaría hacer. Que todos los niños sean felices", contestó Francisco.

Cuando Malik, un chico de las islas Seychelles, le preguntó cómo se sintió cuando la Argentina, su equipo, ganó el Mundial de fútbol, el Papa respondió: "Feliz, feliz, pero una vez lo ganó con la mano y esto noes bueno", aludiendo a la famosa mano de Dios de Maradona. "Cuando mi equipo gana, me siento feliz", agregó.

En la misa final de la primera JMN, que tuvo lugar en la Plaza de San Pedro y a la que asistió también la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, junto a su hija Ginevra, el Papa usó el mismo método. Después de la lectura del Evangelio, en el momento de la tradicional homilía, dejó de lado su sermón. Y comenzó nuevamente un diálogo mucho más atractivo con los miles de niños presentes.

## El perdón

"Pidámosle siempre a Dios, el Padre nuestro, que nos acompañe en la vida y que nos haga crecer y ¿cómo se llama el Hijo? ¿Cuál es el nombre?", preguntó. "¡Jesús!", fue la contestación. "¡No escucho bien!", arengó. "Y si hay un hombre o una mujer, pecador, con muchos pecados: ¿Jesús los perdona?", volvió a preguntar. "¡Sí!".

"No se olviden de esto: Jesús perdona todo y perdona siempre y nosotros tenemos que tener la humildad de pedir perdón", recordó, en un diálogo que incluyó una simple explicación de algo complejo como la Santísima Trinidad y que concluyó con una plegaria por los niños enfermos, por los padres, los abuelos y el fin de las guerras.

La primera JMN del papa Francisco, que a lo largo de su pontificadotambién creó la Jornada Mundial de los Pobres (en 2017) y la Jornada Mundial de los Abuelos (en 2021), culminó con un monólogo del célebre Roberto Benigni, que, con su clásico humor, causó risas en el sagrato de la Plaza de San Pedro. "Santidad, quisiera abrazarlo, besarlo, no sé cómo demostrarle afecto, amor, podría bailar un tango argentino, pero antes de entrar dos guardias suizos me dijeron que podía hacer todo lo que quisiera, menos tocar al Papa. Pero desde que me dijeron que no podía hacerlo, como les pasa a los niños, es eso lo único que quiero hacer", bromeó el capocómico. ¿Pero un beso se lo puedo dar, para qué sirven los besos si no se dan?", siguió, yendo a darle un beso a un muy divertido papa Francisco. "Es un beso que llega de todos ellos y que vale cien mil besos", destacó, a señalar a la colorida multitud presente y al confesar estar "feliz por estar en el estado más pequeño del mundo, donde está el hombre más grande del mundo". •

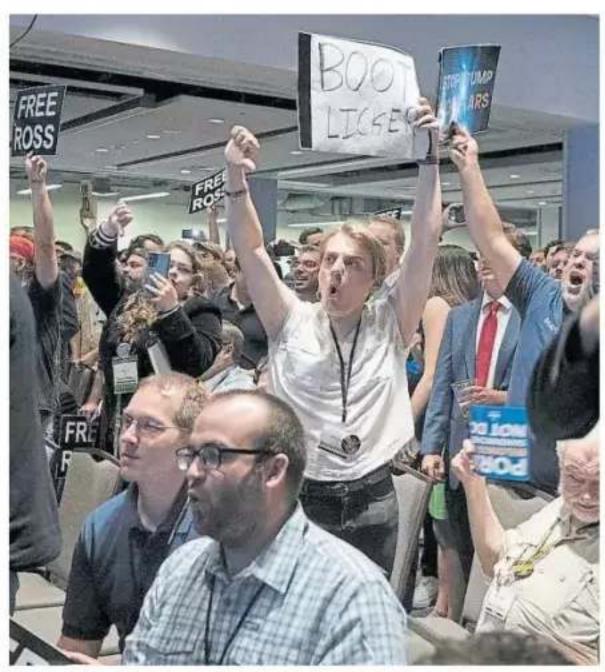

Los abucheos a Trump en la Convención Libertaria

AFF

## Abuchearon a Trump en la reunión de la Convención Libertaria

EE.UU. El candidato republicano salió a buscar los votos de ese grupo electoralmente marginal

WASHINGTON.— El candidato presidencial republicano Donald Trump fue abucheado e interrumpido por una estridente audiencia durante la Convención Nacional Libertaria, el sábado por la noche, en marcado contraste con los aplausos y loas conque suele ser recibido en los mítines de esta clase por sus leales y fervientes seguidores.

Los libertarios, que creen en un gobierno limitado y en la libertad individual, culpan al republicano de apresurar la creación de una vacuna contra el Covid-19 cuando era presidente y de no hacer más para frenar las restricciones de salud pública a los no vacunados durante la pandemia.

"No deberíamos estar luchando entre nosotros", dijo Trump, y les pidió a los libertarios que trabajen con él para derrotar a Biden.

Cuando Trump subió al escenario en Washington, hubo fuertes abucheos. Un sector más reducido de la multitud, los partidarios de 
Trump, lo vitorearon. Poco antes 
de que apareciera, un miembro del 
Partido Libertario gritó: "¡Donald 
Trump debería haber recibido un 
balazo!". Trump, que fue presidente entre 2017 y 2021, mencionó de 
inmediato el total de 88 cargos por 
delitos graves que enfrenta en cuatro procesos federales y estatales. 
"Si no era un libertario, ahora lo 
soy", dijo.

El candidato republicano den unció que el gobierno del presidente Joe Biden, su contrincante en la carrera electoral para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, y los compañeros demócratas de Biden forman parte de un "auge del fascismo de izquierda".

Trump intentaba atraer a los libertarios, que tienen más en común con las posiciones políticas republicanas que con las demócratas en cuestiones como los impuestos y el tamaño del gobierno, en lo que se espera que sean unas elecciones muy reñidas.

"No deberíamos estar luchando entre nosotros", agregó, y les pidió a los libertarios que trabajen con él para derrotar a Biden, un llamamiento que fue recibido con muchos abucheos, aunque la gran mayoría de los asistentes se oponen ferozmente a Biden y a su gobierno.

Los libertarios obtuvieron solo el 1,2% del voto nacional en 2020, alrededor de 1,8 millones de votos, pero las elecciones de noviembre podrían decidirse por solo decenas de miles de votos en un puñado de estados muy disputados, por lo que Trump salió a obtener parte del apoyo de este grupo político.

La aparición de Trump en la reunión libertaria, inusual para un candidato republicano a la Casa Blanca, también puso de manifiesto la seriedad con la que su campaña se toma la amenaza representada por Robert F. Kennedy Jr., candidato de tercera vía que se opone desde hace tiempo a las vacunas y que también habló, un día antes, en la convención.

Trump viene intensificando sus ataques contra Kennedy, que se presenta como independiente, y recientemente lo llamó "falso" antivacunas. Los sondeos de opinión sugieren que Kennedy les restará votos tanto a Trumpcomo a Biden, pero aún no está claro cuál de los candidatos de los principales partidos se verá más perjudicado por la candidatura de Kennedy a la Casa Blanca. Los organizadores del Partido Libertario dijeron que Biden también fue invitado a hablar en la convención, pero el mandatario declinó asistir.

"El Partido Libertario puede marcar una gran diferencia. Si nos unimos, seremos imparables", dijo Trump entre aplausos y abucheos. El magnate dijo que era un "libertario sin siquiera intentar serlo" y que el Partido Libertario debería respaldarlo, otra frase que fue recibida con fuertes abucheos. Sin inmutarse, Trump se burló de la multitud, diciendo que si no lo apoyaban a él, seguirían obteniendo solo una pequeña parte del apoyo de los votantes en las elecciones nacionales.

Trump prometió poner a un libertario en su gabinete si ganaba las elecciones, lo que fue respondido con gritos de "¡mentira!". •

Agencias Reuters y AFP



Un pasajero muestra el estado de su bermuda después del incidente causado por la turbulencia

# Otro incidente por graves turbulencias pone el foco en el cambio climático

PREOCUPACIÓN. Doce pasajeros resultaron heridos en un vuelo entre Doha y Dublín; el fenómeno podría volverse más frecuente

LONDRES.—Doce personas resultaron heridas ayer cuando un avión de Qatar Airways que volaba de Doha con destino a Dublín sufrió turbulencias, informaron las autoridades aeroportuarias, que añadieron que el avión aterrizó sin problemas y según lo previsto. El nuevo incidente aéreo causa preocupación y dudas sobre las razones de estas turbulencias cada vez más frecuentes y su posible relación con el cambio climático.

El aeropuerto de Dublín informó en un comunicado que el vuelo QRO17, un Boeing 787 Dreamliner, aterrizó sin problemas antes de la una de la tarde (12 GMT). "Al aterrizar, la aeronave fue recibida por los servicios de emergencia, incluidos la Policía Aeroportuaria y nuestro Departamento de Bomberos y Rescate, debido a que 6 pasajeros y 6 tripulantes a bordo informaron de lesiones después de que la aeronave experimentó turbulencias mientras sobrevolaba Turquía", dijo un comunicado.

Qatar Airways declaró que "un pequeño número de pasajeros y miembros de la tripulación sufrieron heridas leves durante el vueloy están recibiendo atención médica" y agregó que "el asunto está sujeto a una investigación interna".

La emisora irlandesa RTE, citando a pasajeros llegados al aeropuerto de Dublín, dijo que el incidente duró menos de 20 segundos y se produjo durante el servicio de comida y bebida.

El incidente se produjo cincodías después de que un vuelo de Singapore Airlines de Londres a Singapur se vio obligado a aterrizar en Bangkok debido a fuertes turbulencias, que causaron la muerte de un británico de 73 años, tras sufrir un ataque al corazón, y dejaron a otras 20 personas en cuidados intensivos.

Los accidentes aéreos relacionados con turbulencias son el tipo más común, según un estudio de 2021 de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos.

Entre 2009 y 2018, la agencia estadounidense descubrió que las turbulencias representaban más de un tercio de los accidentes aéreos notificados y que la mayoría se saldaban con uno o más heridos graves, pero sin daños en la aeronave.

Aunque las muertes relacionadas con las turbulencias son infrecuentes, las lesiones se han ido acumulando a lo largo de los años. Algunos meteorólogos y analistas de la aviación señalan que los informes sobre encuentros con turbulencias también han ido en aumento y apuntan a las posibles repercusiones que el cambio climático puede tener en las condiciones de vuelo.

Una turbulencia es esencialmente una corriente de aire inestable que se mueve de forma impredecible. La mayoría las relaciona con fuertes tormentas. Pero la más peligrosa es la turbulencia de cielo despejado, la cual suele producirse sin ninguna advertencia visible.

Este tipo de turbulencias ocurren principalmente dentro o cerca de las corrientes de aire a gran altura, denominadas corrientes en chorro. Se producen cuando dos grandes masas de aire cercanas se mueven a distintas velocidades. Si la diferencia de velocidad es lo suficientemente grande, la atmósfera no puede soportar la tensión y surgen patrones turbulentos, como remolinos en el agua.

"Cuando se produce una fuerte cizalladura del viento cerca de la corriente en chorro, el aire puede desbordarse. Y eso crea estos movimientos caóticos en el aire", explica Thomas Guinn, presidente del Departamento de Ciencias Aeronáuticas aplicadas de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle de Daytona Beach, Florida.

Según declaró el investigador

atmosférico Jung Hoon Kim, de la Universidad Nacional de Seúl, a la revista Nature, el cambio climático está haciendo que las turbulencias sean más frecuentes y severas.

En un estudio, Kim y su equipo descubrieron que las turbulencias en cielo despejado se volverían más frecuentes con el cambio climático cuando el avión pase alrededor de nubes o montañas.

En esta misma línea, el investigador atmosférico Paul Williams, de la Universidad Reading del Reino Unido, dijo a la misma revista que descubrió a través de un modelo climático que las turbulencias en aire despejado se volverían más graves y frecuentes con temperaturas más calientes.

Es casi seguro que el aumento es el resultado del cambio climático, que está fortaleciendo las corrientes en chorro que causan turbulencias, dijo Williams a la revista científica.

"Noes que tengamos que dejar de volar o que los aviones empiecen a caer del cielo", declaró al medio Williams. "Solo digo que por cada 10 minutos que haya pasado en turbulencias severas en el pasado, podrían ser 20 o 30 minutos en el futuro".

Los pilotos utilizan diversos métodos para evitar las turbulencias, entre ellos el radar meteorológico. A veces simplemente pueden ver las tormentas y esquivarlas.

Pero las turbulencias de cielos despejados "son harina de otro costal", según Doug Moss, expiloto comercial y consultor de seguridad. Pueden ser devastadoras, dice, "porque el momento previo al incidente puede ser muy tranquilo y tomar a la gente desprevenida". Es por eso que los expertos insisten en la necesidad de mantener el cinturón abrochado durante el vuelo. •

Agencias AP y Reuters

## Masiva marcha del PP en Madrid contra la ley de amnistía para los separatistas catalanes

ESPAÑA. El líder de la fuerza conservadora, Alberto Núñez Feijóo, le reclamó a Pedro Sánchez que la retire y pidió elecciones generales anticipadas

MADRID. – Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en el centro de Madrid para protestar contra el gobierno del socialista Pedro Sánchez y la amnistía para los independentistas catalanes, que se aprobará el jueves próximo.

En una nueva gran manifestación convocada por el conservador Partido Popular (PP) contra la amnistía, los manifestantes ocupaban desde la Puerta de Alcalá hasta la Gran Vía, pasando por la Plaza de Cibeles. Según datos del gobierno, 20,000 personas asistieron al acto, pero según los organizadores eran cuatro veces más.

"¡Le pido que retire esta amnistía!", dijo, dirigiéndose a Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto realizado a dos semanas de las elecciones europeas del 9 de junio, mientras los asistentes coreaban "¡Pedro, dimisión!".

"España no se vende, España no se reparte, España es un Estado de derecho ante el que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, ante la Justicia", añadió, en presencia de dos antiguos jefes de gobierno conservadores, José María Aznar y Mariano Rajoy.

"Los españoles hemos de tener la garantía de que la ley tiene consecuencias, la garantía de que los delitos tienen consecuencias jurídicas, y que el gobierno no las puede parar", añadió Feijóo, que le pidió a Sánchez que "convoque elecciones".

El Ejecutivo de Sánchez no logró aprobar la semana pasadados leyes en el Congreso de los Diputados, la Cámara baja del Parlamento, al no contar con el apoyo de los aliados que le permiten gobernar, entre los que están la extrema izquierda, los nacionalistas e independentistas catalanes y vascos, y un partido regionalista de las islas Canarias.

Las relaciones entre el gobierno y la oposición conservadora y de extrema derecha estaban muy deterioradas por la amnistía y se tensaron mucho más por la investigación judicial a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, por corrupción y tráfico de influencias.

Ante lo que consideraba un trato injusto y agresivo, Sánchez tomó, a finales de abril, la decisión inédita de retirarse cinco días de la vida pública a considerar su dimisión, un período que concluyó con el anuncio de que seguiría en su cargo.

En cuanto a la amnistía, fue una

exigencia de los partidos independentistas catalanes para prestar el apoyo de sus catorce diputados a la investidura de Sánchez, lo que le permitió gobernar de nuevo pese a haber quedado segundo detrás del PP en las elecciones de julio de 2023.

La amnistía es "un horror", explicó María, una manifestante madrileña de 78 años que no quiso dar su apellido, aclarando que no está "conforme en nada con Pedro Sánchez".

Ángel Santana, un vasco que vino a la capital para unirse a la protesta, expresó su temor de que la amnistía se acabe extendiendo a los presos de la organización armada vasca ETA, que mató a más de 850 personas durante más de cuatro décadas, hasta que abandonó la lucha armada en 2011.

"Los etarras van a acabar acogiéndose a ella", explicó, portando una gran bandera española. "La amnistía debería ser para todos los españoles o para nadie, pero eso es imposible, crearía el caos".

El Congreso de los Diputados aprobará definitivamente el jueves la ley que beneficiará a unos 400 independentistas relacionados con la tentativa de secesión de Cataluña de 2017.

La "proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña" podría beneficiar en primer lugara Carles Puigdemont, el expresidente regional catalán que se refugió en Bélgica en 2017 eludiendo a la Justicia española y que con esta medida podría volver a España.

El último acto en la calle convocado por los populares tuvo lugar el 28 de eneroen la Plaza de España de la capital. Desde entonces, y en su ofensiva contra el gobierno, el PP sumó a la amnistía otras armas contra el PSOE, como el caso Koldo, la investigación judicial abierta sobre las actividades profesionales de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, o el período de reflexión que se tomó el presidente.

Más recientemente cargó también contra la Moncloa por la respuesta dada al presidente de la Argentina, Javier Milei, y por haber anunciado el reconocimiento del Estado de Palestina en el superpleno celebrado en el Congreso el miércoles pasado.

Agencias AFP, AP y DPA



Núñez Feijóo, ayer, en la Puerta de Alcalá

## En campaña, Sunak prometió reinstaurar el servicio militar

ELECCIONES. Si los conservadores ganan en julio, impondrán la medida a jóvenes de 18 años

LONDRES. - El Partido Conservador británico introducirá un servicio nacional obligatorio para los jóvenes de 18 años si gana las elecciones nacionales del 4 de julio, dijo ayer el primer ministro Rishi Sunak.

Los jóvenes podrán elegir entre pasar un fin de semana al mes como voluntarios a lo largo de un año u ocupar una de las 30.000 plazas para pasar un año en las Fuerzas Armadas, puntualizó el premier.

El anuncio se produjo después de que anteayer el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, se declarara partidario de permitir el voto a los jóvenes de 16 y 17 años.

Los conservadores de Sunakvan a la zaga de los laboristas por un amplio margen en los sondeos de opinión, que han mostrado pocos cambios desde la sorpresiva convocatoria a elecciones de Sunak el pasado miércoles.

"El Reino Unido se enfrenta hoy a un futuro más peligroso y más dividido. No hay duda de que nuestros valores democráticos están amenazados. Por eso introduciremos un nuevo y audaz modelo de servicio nacional para los jóvenes de 18 años", apuntó Sunak en un comunicado.

El Reino Unido introdujo el servicio militar obligatorio para hombres y algunas mujeres durante la Segunda Guerra Mundial, e impuso 18 meses de servicio militar obligatorio para los hombres entre 1947 y 1960. Desde entonces, el alistamiento es voluntario y no deja de disminuir.

Según el plan, una pequeña minoria de jóvenes de 18 años – 30.000 de un total estimado de 700.000-

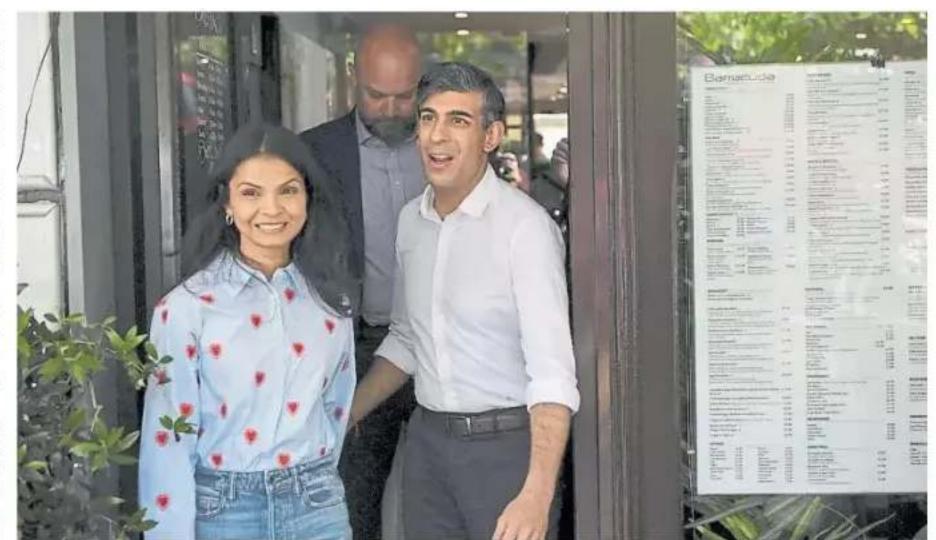

Sunak hizo campaña ayer junto con su esposa, Akshata, en el norte de Londres

pasaría 12 meses en el Ejército, trabajando en áreas como logística o ciberdefensa. El resto estaría un para organizaciones benéficas, grupos comunitarios u organizaciones como hospitales, policía y bomberos.

Sunak señaló que el programa ayudaria a "crear un sentido compartido de propósito entre nuestros jóvenes y un sentimiento renovado de orgullo por nuestro país".

Aún no está claro cómo se hará obligatorio, dado que el ministro del Interior, James Cleverly, declaró a las emisoras que no habrá sanciones penales por saltarse el servicio obligatorio, sin dar más detalles.

principal objetivo del nuevo plan no era potenciar el Ejército, sino desesperado de 2500 millones de fin de semana al mes trabajando construir "una sociedad en la que libras sin financiación" de un parla gente se mezcle con personas de tido "en bancarrota de ideas". fuera de sus propias comunidades, se mezcle con personas de diferentes orígenes, diferentes religiones, diferentes niveles de ingreso".

> Los conservadores estimaron el costo del plan de servicio nacional en 2500 millones de libras (3200 millones de dólares) al año. Dijeron que se pagaría en parte tomando 1500 millones de libras (1900 millones de dólares) del Fondo Británico de Prosperidad Compartida, creado en 2022 para dar apoyo a las comunidades pobres.

El Partido Laborista, de la oposi-

Cleverly declaró ayer que el ción, dijo que el anuncio del servicio nacional era un "compromiso

Para poner en marcha este proyecto, los conservadores esperan incluirlo en una nueva ley de servicio nacional que tramitarían una vez iniciado el programa piloto en septiembre de 2025. Si se aprueba, el Reino Unido se uniría a países como Israel, Corea del Sur y Singapur, que ya cuentan con programas similares.

Los votantes elegirán 650 legisladores de la Cámara de los Comunes. •

Agencias AP, DPA y Reuters

## Un alud deja cientos de muertos en Papúa

CATÁSTROFE. Estiman que por lo menos hay 670 personas desaparecidas

ROMA (ANSA).- El enorme deslizamiento de tierra que golpeó una zona montañosa y casi inaccesible de Papúa Nueva Guinea la noche del jueves al viernes provocó una masacre: hasta ahora solo se encontraron cinco cadáveres, pero la primera estimación hecha por un responsable local de la ONU hace dos días, después del desastre, habla de por lo menos 670 personas que quedaron sepultadas bajo tierra.

Un balance decididamente parcial: según la misma fuente, el númerodemuertos"probablemente será mayor", también debido a la afluencia de numerosas personas a la zona, huyendo de los conflictos tribales en las áreas cercanas.

Se estima que el deslizamiento arrasó unas 150 casas, divididas en seis pueblos, habitados por al menos 4000 personas.

El alud acumuló escombros de hasta 8 metros de altura en un perímetro equivalente a cuatro campos de fútbol.

Pero la zona dañada es mucho mayor, más de 200 kilómetros cuadrados. Según algunos medios locales, el deslizamiento de tierra podría haber sido causado por las fuertes lluvias de las últimas semanas.

Papúa Nueva Guinea tiene uno de los climas más lluviosos del mundo. Además, como vienen advirtiendo los expertos desde hace tiempo, el aumento de las precipitaciones relacionado con el cambio climático podría incrementar el riesgo de deslizamientos de tierra.





Ford Argentina S.C.A. convoca a realizar la presente campaña preventiva de seguridad a los poseedores de vehículos Ford Ranger año modelo 2024, cuyos números de chasis se encuentren en los rangos indicados a continuación:



| Modelo | Origen    | Fecha de Fabricación    | Año Modelo | Últimos 8 dígitos del número de Chasis |  |  |  |
|--------|-----------|-------------------------|------------|----------------------------------------|--|--|--|
| Ranger | Argentina | 19/10/2022 a 08/03/2024 | 2024       | R**05229 a R**94488                    |  |  |  |

 Los asteriscos representan letras y números aleatorios, el control deberá realizarse utilizando el primer digito, y los últimos 5 (del número de serie).

En los vehículos involucrados equipados con cámara frontal, podrían tener una grieta en la lámina interior del parabrisas, en el lugar donde está soldado un terminal eléctrico del sistema de calefacción del cristal en la zona de la cámara instalada junto al espejo retrovisor interior. Esta soldadura podría haberse realizado de forma que provoque una pequeña erosión en la superficie del cristal y, como consecuencia del uso del vehículo, se puede formar una grieta a partir de esta erosión.

El parabrisas es de vidrio laminado, es decir, está formado por dos láminas de vidrio -interna y externa al vehículo- separadas por una capa de plástico. Sólo la hoja interior del parabrisas (interna del vehículo) puede verse afectada. En caso de que el vehículo presente una grieta en el parabrisas, podría afectar la visibilidad, y en casos extremos aumentar la posibilidad de un accidente.

Si bien no se han registrado incidentes de este tipo en el mercado local, Ford, en su compromiso con la seguridad y calidad de sus productos procederá a la verificación de la presencia de una marca (marca blanca) al lado de la posición de soldadura de uno de los terminales eléctricos en el parabrisas y, si se ve esta marca (marca blanca), los concesionarios deben reemplazar el parabrisas. Este servicio deberá realizarse sin costo alguno para el cliente.

Por cualquier consulta, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente Ford, de lunes a viernes de 9 a 20 horas, por teléfono al 0800-888-3673, por mail a ateclien@ford.com o por WhatsApp al 11-3590-9236.

# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de **Damián Nabot** www.lanacion.com/politica | @LNpolitica | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### LAS PRINCIPALES OBJECIONES A LA POSTULACIÓN

El juez Ariel Lijo acumula críticas de entidades que no lo consideran idóneo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación

## FACA

La Federación Argentina de Colegios de Abogados, que reúne a 83 colegios de todo el país, señaló que el posible nombramiento de Lijo "genera resistencia y falta de confianza en parte de la sociedad por comportamientos mantenidos en su función de magistrado".

## La Justicia, en la mira | DEBATE EN EL SENADO

# Con los votos casi asegurados, el Gobierno apura el envío del pliego de Lijo

El juez federal protagonizó intensas reuniones para garantizarse el apoyo del peronismo y sectores de la UCR; el jueves vence el plazo para que el Gobierno ratifique su postulación para la Corte Suprema

#### Hernán Cappiello

LA NACION

El juez Ariel Lijo, postulado por el Gobierno para ocupar el puesto vacante de la Corte Suprema, ya cuenta con los votos suficientes de los senadores como para que su pliego prospere, si es que no media ningún escándalo durante las audiencias públicas que son parte del proceso de selección.

Así lo confirmaron a LA NACION fuentes del Senado, legisladores oficialistas y de la oposición, funcionarios judiciales y allegados al propio juez, que en las últimas semanas se reunió con gobernadores y senadores para apuntalar su postulación.

El ánimo de Lijo con respecto a la postulación fue mutando con el correr los días. Desde el anuncio de su candidatura, el juez pasó del escepticismo a acostumbrase a la idea de que prospere su candidatura. En el medio, Lijo recibió una extensa lista de impugnaciones. Un estudio estadístico del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) concluyó que "es el juez más ineficaz de Comodoro Py". La entidad analizó la actuación de Lijotambién a partir de la demora en resolver las causas de corrupción.

Entre quienes lo impugnaron aparecen organizaciones como Será Justicia, Fores, la Academia Nacional de Derecho, el Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad y el Foro de Convergencia Empresaria. La ONG Poder Ciudadano sostuvo que Lijo "no cuenta con los consensos necesarios y tampoco con los criterios de integridad e independencia mínimos". Delia Ferreira Rubio, expresidenta de Transparencia Internacional, recordó quejas acerca de la "manipulación de tiempos procesales". La Federación de Colegios de Abogados concluyó que no tiene antecedentes para el cargo. Y el Foro de Convergencia Empresaria, que agrupa a 60 entidades de todo el país, como AEA, pidió que el Gobierno busque candidatos "íntegros y honestos". También hubo cuestionamientos del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y AmCham (la Cámara

de Comercio de Estados Unidos en la Argentina). También fue acusado por su patrimonio, aunque no recibió ninguna sanción penal.

A pesar de los cuestionamientos, el Gobierno defiende su postulación. También tiene expectativas de aprobación la candidatura del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Manuel García-Mansilla, el otro candidato para la Corte impulsado por el Poder Ejecutivo. En su caso se lo propone para cubrir la vacante que a fin de año dejará el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años y al que la Constitución le impide seguir en el cargo sin un nuevo acuerdo del Senado.

El Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el jueves 30 de mayo para elevar los pliegos de ambos candidatos al Senado. Esto es así porque la designación de nuevos jueces de la Corte está regulada por el decreto 222/03, que señala que hay un período para que la ciudadanía presente adhesiones e impugnaciones a los postulantes.

Ese período culminó el 9 de mayo pasado. El decreto señala que, desde ese día, el Poder Ejecutivo tiene 15 días (hábiles) para decidir si eleva o no la propuesta con los candidatos. Ese plazo se vence el jueves. El Gobierno entró en tiempo de descuento.

La toma de decisiones en la administración Milei está centralizada
en el Presidente, su hermana Karina y Santiago Caputo. El Presidente
viaja hoy, con lo que debería ratificar su decisión esta semana y empezar el proceso para que el Ministerio de Justicia eleve los pliegos y el
Poder Ejecutivo los envíe al Senado.
Todo eso antes del jueves. Según las
fuentes consultadas, Lijo no se reunió con el Presidente en estos dos
meses y lo más cerca que estuvieron
fue el 8 de mayo, en el CCK, donde se
recordó el Día del Holocausto.

El mundo judicial, incluidos los allegados a Lijo y García-Mansilla, está expectante de que se concrete la decisión, pero hasta ultimo momento nadie se juega. A eso obedece el silencio del kirchnerismo para pronunciarse sobre Lijo.

No tienen objeciones y hasta parecen haberse olvidado de que se trata del juez que investigó y elevó a juicio la causa donde fue

condenado el exvicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, pero fuentes de ese espacio mencionaron que no quieren salir con una declaración apoyando a Lijo y correr el riesgo de que después el Ejecutivo de marcha atrás y no presente el pliego.

Se trata de una lógica parecida a lo que ocurrió durante el proceso para recoger adhesiones. Algunos de los que estaban dispuestos a firmar se excusaban diciendo que temían que después el Gobierno no fuera a elevar el pliego y quedaran expuestos. Los amigos de Lijo abocados a la recolección de firmas solo podían confortarlos diciéndoles si eso ocurría les iban a devolver la carta de adhesión con un fuerte abrazo de agradecimiento.

En el Senado afirman que, de no mediar ningún escándalo en las audiencias públicas, Lijo va a obtener los votos para ser juez de la Corte. "Los números están y se va a dar solo si no hay olas. Lo único que puede torcer el camino es que en las audiencias surja algún ruido escandaloso", dijo a la NACION un senador opositor.

El pliego se aprueba con dos tercios de los miembros presentes del Senado. Es decir que, si se sentasen los 72 senadores en sus bancas, Lijo necesitaría 48 votos. El Gobierno tiene solo 7 votos propios. La única forma de que pueda reunir los dos tercios es con el apoyo del bloque de Unión por la Patria. De los 33 senadores que integran la bancada opositora, la mitad al menos sigue los dictados de Cristina Kirchner. El santiagueño Gerardo Zamora maneja tres senadores propios y Lijo ya habló con él cara a cara. Con un respaldo amplio de la UCR, en el Gobierno creen que ya llegarían a los dos tercios.

Hay indicios que ratifican el apoyo del kirchnerismo. El abogado y exdiputado kirchnerista Héctor Recalde pidió en el Consejo de la Magistratura posponer una investigación sobre Lijo. Cristina Kirchner se mantuvo en silencio, pese a que siempre le reprochó una escucha telefónica que él ordenó donde ella hablaba con Oscar Parrilli y lo trataba de "pelotudo". Otro indicador es que Lijo fue declarado ciudadano ilustre de Avellaneda por Jorge



Ferraresi, el intendente ultrakirchnerista que gobierna el distrito. Cercano a Axel Kicillof, se movió con velocidad apenas se conoció su postulación. Lijo fue declarado ciudadano ilustre con los votos de los concejales alineados con Ferraresi, sin La Cámpora ni Nuevo Encuentro, que estuvieron ausentes, y Pro se abstuvo.

Lijo llegó a la consideración de Milei a través del juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, que se ganó la confianza del Presidente. Fue el propio Lorenzetti quien intervino para conseguir adhesiones en la Justicia Federal. El juez de la Corte quiere recuperar poder en el tribunal.

La postulación de Lijo es una carta para seducir al bloque peronista, ya que el juez tiene buena llegada entre gobernadores del interior y dirigentes partidarios. En el trámite de apoyos y objeciones, que culminó el 9 e mayo, Lijo sumó 3578 adhesiones y 328 impugnaciones, y García-Mansilla recogió 3126 avales y 110 objeciones a su candidatura. En total se recibieron 7142 presentaciones a favor y en contra.

Según un informe elaborado por el Ministerio de Justicia, al que accedió LA NACION, en el caso de Lijo, las impugnaciones se centraron en su "falta de celeridad" e "ineficacia" en las investigaciones realizadas en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, en el caso de las coimas que admitió haber pagado la empresa Siemens para mantener el contrato por los DNI, sin que hubiera funcionarios procesados; en un tramo del caso Ciccone, donde favoreció al gobernador de Formosa, Gildo

Insfrán, al declararse incompetente en favor de la Justicia local. Asimismo le cuestionaron su actuación en la causa donde se investigó la venta de YPF, la de los fondos de la campaña electoral de Cristina Kirchner, la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial y cuando resolvió que el asesinato de José Ignacio Rucci no fue un delito de lesa humanidad, pues fue cometido por Montoneros y no es imprescriptible.

Las cuestionamientos en algunas de las 328 impugnaciones recibidas refieren a sospechas de corrupción basadas en denuncias penales en su contra, la ausencia de candidatas mujeres para la cobertura de los cargos, la carencia de antecedentes profesionales y académicos y posibles conflictos de intereses, dado el rol de su hermano Alfredo como "operador judicial". Entre el centenar de objeciones se cuentan la Asociación por la Igualdad y la Justicia; la Asociación por los Derechos Civiles; el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires.

El informe del Ministerio de Justicia, no obstante, no incluye a las entidades que no presentaron una objeción formal, pero sí manifestaron públicamente un fuerte rechazo al juez Lijo por sus antecedentes y el manejo de causas sensibles para el poder político de turno. La influyente Human Rights Watch fue una de las últimas en advertir sobre el juez federal, como en un primer momento lo hicieron el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argen-

POLÍTICA 9 LA NACION | LUNES 27 DE MAYO DE 2024

#### Fundación Poder Ciudadano

En su impugnación a la candidatura de Ariel Lijo, la entidad subrayó que no cuenta con "requisitos mínimos de integridad exigibles, aspecto complicado ante la alarmante cantidad de sospechas fundadas que se han acumulado". en su contra.

#### CELS

El Centro de Estudios Legales y Sociales remarcó que sobre Lijo pesan "graves denuncias en el Consejo de la Magistratura, vinculadas a la falta de investigación de causas de corrupción, la demora excesiva en el tratamiento de distintos casos y el enriquecimiento ilícito".

#### Convergencia Empresarial

Este foro, que agrupa a más de 60 entidades, entre ellas las bancarias y la UIA, se mostró también en contra del ascenso de Lijo al máximo tribunal. "Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia deben ser funcionarios integros y honestos", se afirmó en un comunicado.

## Club Político Argentino

"El Dr. Lijo no brilla por sus virtudes, trabajos académicos o estilo de vida acorde a su carácter de magistrado", indicó la entidad, que preside Ricardo Mazzorín y de la que Graciela Fernández Meijide es titular honoraria. Para el club, designar a Lijo sería "una burla a la ciudadanía".



tina (IDEA), AmCham (la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina), entre otras.

Por su parte, en las adhesiones pesaron las de sus colegas de Comodoro Py 2002 y las de los jueces federales y camaristas federales de todo el país en particular. Hubo notas de las juezas federales María Servini; María Eugenia Capuchetti; Zunilda Niremperger, de Resistencia; Karina Perilli, de un tribunal oral en lo Penal Económico, entre otros. Apoyaron la candidatura de Lijo el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y los fiscales Guillermo Marijuan, Marcelo Colombo, Javier Arzubi Calvo, Diego Velazco, Sergio Rodríguez, Diego Iglesias, Alberto Gentili, Guillermina García Padín, Ramiro González y Santiago Marquevich. También José Luis Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal. En Penal Económico, lo apoyaron Ezequiel Berón de Astrada, Pablo Yadarola, Diego Amarante, Marcelo Aguinsky, Juan Galván Greenway y Javier López Biscayart.

En el caso de caso de García-Mansilla, las impugnaciones estuvieron dirigidas a cuestionar sus posicionamientos sobre la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos y sobre los derechos sexuales y reproductivos. En las adhesiones se destacan los apoyos del ámbito académico y universitario. Entre los que adhirieron a su postulación se cuentan Sebastián Schuff, presidente de la Global Center for Human Rights; Carlos Andreucci, presidente de la Unión Iberoamericana de Asociaciones y Colegios de Abogados (UIBA); el juez Antonio del Moral García, del Tribunal

Supremo del Reino de España, y los constitucionalistas María Angélica Gelli, Antonio María Hernández y Marcela Basterra, entre otros.

También apuntalaron su postulación el vicedecano de la Universidad de Virginia, Michael Gilbert, yel profesor Lawrence Solum, así como profesores e investigadores de España, Francia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay y Chile. Se pronunciaron en su favor el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Garay; el secretario general de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, Mario Lavia; el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Amado Daer.

Asimismo presentaron su apoyo el presidente del Círculo Militar, general de brigada Juan Martín Pera; el presidente de Cascos Verdes, Nicolás Quintana, y el rector de la Universidad del Salvador, Carlos Ignacio Salvadores de Arzuaga, entre otros.

Una vez que el Gobierno envíe los pliegos, la Comisión de Acuerdos del Senado debe fijar una fecha de la audiencia pública. La audiencia notiene plazos. La ciudadania cuenta con siete días para presentar preguntas. Vencido el plazo, la Comisión de Acuerdos analizará en el término de tres días corridos cada una de ellas. El candidato deberá responder las preguntas en tres días. Tras la Audiencia, la Comisión de Acuerdos debe emitir un dictamen sobre el pliego. Entonces, se podrá tratar en el recinto.

## Las gestiones secretas y los negociadores que ayudaron a cosechar apoyos en el Senado

Lijo se dedicó a la "rosca" para atraer a senadores y gobernadores

Candela Ini LA NACION

El juez federal Ariel Lijo les dice a sus interlocutores que ya tiene los votos en el Senado para ser ministro de la Corte Suprema. La certeza se basa en semanas de "rosca" y una campaña sigilosa que el juez federal y sus amigos judiciales y de la política impulsaron a lo largo del país, entre encuentros con gobernadores y senadores, tanto en la Capital Federal como en distintas provincias a las que viajó. Una campaña que, llamativamente, el Gobierno-que lo postuló-delegó en el propio juez. La dirigencia libertaria no puja activamente por su llegada al máximo tribunal del país, reconocieron dentro del oficialismo y en el entorno de Lijo a

Mientras cerca de Lijo dan por descontado el apoyo de los senadores que responderían a la expresidenta Cristina Kirchner, en esas filas partidarias eligen, todavía, guardar silencio sobre la postulación del juez federal para la Corte. Una de las advertencias que hacen es que el Gobierno todavía no mandó el pliego de manera oficial a la Cámara alta. Y aunque el plazo para que eso suceda vence este jueves y lo más probable es que el pliego sea enviado, en el kirchnerismo calculan el costo que podría tener que el pliego nunca ingrese y haber avalado al juez propuesto por la administración libertaria. Las impugnaciones que Lijo recibió apuntan a su desempeño como juez federal y también cuestionan el hecho de que el Gobierno no postulara para la Corte Suprema a una mujer.

El período habilitado por el reglamento para que la ciudadanía adhiera u objete las postulaciones para la Corte Suprema terminará este jueves. El proceso reglamentario tendrá lugar en la Comisión de Acuerdos, que preside la senadora nacional porteña de Pro Guadalupe Tagliaferri, cuya postura sobre la postulación de Lijo es reservada, pero despierta interés y suspicacias por su cercanía con Horacio Rodríguez Larreta, de buen vínculo con el juez Lijo.

De los partidos que antes integraban el interbloque de Juntos por el Cambio solamente se manifestaron en contra de Lijo la radical Carolina Losada y Luis Juez, del Frente Pro. Mauricio Macri no se pronunció públicamente sobre el tema y especula, además, con no hacerlo antes de que se trate la Ley Bases. Según reconstruyó LA NACION, Lijo apostó a su búsqueda de votos dentro de ese espacio con

el expresidente de Boca Juniors Daniel Angelici, aliado político de Emiliano Yacobitti, y este último a su vez muy ligado al senador radical Martín Lousteau.

Hay senadores radicales que dijeron en reuniones del bloque que públicas. Según supo LA NACION, el armador político de Rodríguez Larreta, Edgardo Cenzón, también es amigo de Lijo e hizo sondeos entre un conjunto de senadores para medir sus opiniones.

En el peronismo Lijo juntó avales de varios gobernadores. El mandatariodeSantiagodelEstero, Gerardo Zamora, viajó a Buenos Aires a reunirse con él personalmente. Zamora fue quien impulsó desde su provincia una denuncia contra el colaborador de Horacio Rosatti, Silvio Robles, mientras el kirchnerismo impulsaba el juicio político a los miembros de la Corte Suprema. El caso que surgió en los tribunales santiagueños luego fue tramitado en los de Comodoro Py, en el juzgado de Lijo.

Por otro lado, el formoseño Gildo Insfrán, a quien Lijo benefició con su actuación en el caso Ciccone, también le garantizó y buscó apoyos, según supo LA NACION. Un caso curioso es el del senador formoseño Francisco Paoltroni, de La Libertad Avanza: apenas se conoció la postulación de Lijo, Paoltroni la rechazó con dureza y lo cuestionó por haber partido el caso Ciccone y así beneficiar a Insfrán. Pero si bien Paoltroni dijo: "Estoy en contra de Lijo", con el correr se las semanas bajó el tono de sus declaraciones. Dos fuentes independientes entre si dijeron que el senador podría no estar presente el día de la votación, en la que se necesitan dos tercios de los votos de los senadores presentes para aprobar el pliego.



**Juan Manuel Olmos** PRESIDENTE DE LA AGN

El dirigente del PI de la Capital es uno de los hombres en los que Lijo delegó tratativas para sumar votos. Es amigo de la pareja del candidato a la Corte

"No estar no es lo mismo que votar en contra y es una forma de recular después de haberlo rechazado públicamente", dijo a LA NACION una legisladora que sigue de cerca el poroteo. Para forjar los apoyos, el juez federal recibió van a evaluar lo que surja de las a varios senadores en un deparimpugnaciones en las audiencias tamento ubicado en Avenida del Libertador y Cavia.

Pero, más allá de haber tenido contactos personales con dirigentes del peronismo, Lijo también delegó una parte de su búsqueda en Juan Manuel Olmos, el dirigente porteño con histórica influencia en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires que ahora preside la Auditoría General de la Nación (AGN). Olmos tiene un vínculo de confianza y amistad con la actual pareja de Lijo, Genoveva Ferrero, que tiene una silla en el Consejo de la Magistratura porteño, donde él se desempeñó durante años.

Más allá de estos dos interlocutores de la Justicia Federal, Lijo también cuenta con la predisposición de su amigo Lucas Nejamkis, amigo del exespía Antonio Stiuso, para conseguir votos y avales.

Lijo tiene en su juzgado federal decenas de expedientes sensibles para el poder político. Pero, más allá de su desempeño como juez de primera instancia, su eventual nombramiento como ministro de la Corte Suprema, un cargo vitalicio, es percibido por alguno de los sectores que lo impugnan como producto de un pacto de impunidad con la expresidenta Cristina Kirchner, implicada en expedientes por corrupción que, tarde o temprano, tendrán una definición del máximo tribunal del país.

Se trata del juez que tramitó el caso por el que fue condenado el exvicepresidente kirchnerista Amado Boudou y que además habilitó las escuchas al senador Oscar Parrilli, en la vieja causa por el presunto encubrimiento a Ibar Pérez Corradi. También es el funcionario que instruye desde hace 18 años el caso YPF, por el que ni Cristina Kirchner ni Carlos Zannini, entre otros exfuncionarios denunciados en la causa, debieron dar explicaciones.

"Les puedo asegurar que los acompañaría cantando, pero violaría la independencia de los poderes", dijo Milei en el acto del Luna Park el miércoles pasado, cuando su público cantaba "Cristina se va presa". Mientras tanto, las cámaras que enfocaban a Patricia Bullrich, que avaló públicamente a Lijo, la mostraban sonriente. Milei dijo, después, en una conversación con LN+, que "Cristina es la jefa de la banda". •

10 | POLÍTICA LUNES 27 DE MAYO DE 2024

# Por el mundo. Milei, el presidente que más viajes realizó al exterior en los primeros seis meses

Hoy parte rumbo a Silicon Valley para reunirse con Mark Zuckerberg; su destino favorito son los Estados Unidos; hasta ahora no visitó a ninguno de los vecinos del Mercosur

## Jaime Rosemberg

LA NACION

En las próximas horas, el presidente Javier Milei volverá a hacer las valijas. Su promocionado viaje a Silicon Valley y su encuentro con el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, serán parte del séptimo viaje internacional en lo que va de su estadía en la Casa Rosada.

El periplo, que incluirá un paso confirmado por El Salvador para la asunción de un nuevo mandato de Nayib Bukele, será el inicio de un mes en el que también habrá una larga estadía en Europa, con la re-unión del G-7 en Italia, y pasos por España, Suiza y Alemania.

Ochoviajes en seis meses – ninguno a vecinos de la región – ponen a Milei al tope del listado de presidentes viajeros desde el retorno de la democracia, en diciembre de 1983. A la cantidad se suma el objetivo de los viajes, ya que además de su notoria preferencia por los Estados Unidos (cinco de los ocho viajes pasados y futuros) se destaca que varios de ellos tuvieron y tendrán que ver con inquietudes religiosas o la recepción de premios de distintas instituciones, sin encuentro con sus pares.

"Son todos viajes oficiales, los privados se los paga de su bolsillo", se atajan en la Casa Rosada, aunque en un repaso por los viajes de sus antecesores en el sillón de Rivadavia aparecen motivaciones bastante diferentes.

Luego de un primer viaje oficial, a Venezuela y Colombia, en febrero de 1984, y con encuentros con los presidentes de esos países, Raúl Alfonsín realizó recién en junio su primera visita de Estado como presidente, a España. El dirigente radical se entrevistó con el entonces presidente Felipe González y con el rey Juan Carlos, y además se dio un gusto personal: llegó al pueblo natal de sus abuelos, en Galicia, donde fue recibido por los vecinos en las calles.

Muchomás activo en esa materia que su antecesor, Carlos Menem comenzó su casi interminable serie de viajes por el mundo el 6 de agosto de 1989, un mes después de asumir el poder. Viajó a Bolivia a la asunción de Jaime Paz Zamora como presidente de ese país, en el primero de sus más de 200 viajes en diez años y medio de mandato. En septiembre viajó a la Cumbre de los no Alíneados, en Belgrado, y se retiró del grupo, al afirmar: "No queremos ser un tercer mundo a la cola de la justicia y del progreso", sostuvo. El giro estaba anunciado. Entre el 25 y el 29 de septiembre de 1989, Menem llegó a Washington y se constituyó en el primer presidente peronista que visitó Estados Unidos. Y en octubre, en su cuarto viaje en seis meses, estuvo en Costa Rica y Nicaragua, donde le pidió al comandante Daniel Ortega que aceptara la derrota del sandinismo en las elecciones, a manos de Violeta Chamorro.

Con doce viajes en un año, Menem llevó a cabo otros cuatro viajes en el inicio de su segundo mandato consecutivo. En septiembre de 1995, el ya reelecto presidente viajó a la reunión del Grupo de Río que sesionó en Quito. A fines de ese mismo mes, inició una gira que lo llevó a Emiratos Árabes, Corea del Sur y la República Popular China, donde solicitó



el apoyo de ese país para el ingreso a la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico).

La última semana de octubre, Menem viajó a Nueva York para participar en la conmemoración por los 50 años de la creación de las Naciones Unidas, con la ausencia del entonces canciller Domingo Cavallo como dato de color. Menem mantuvo allí una reunión con el premier británico John Major, la primera entrevista de un presidente argentino con un jefe de gobierno británico desde la Guerra de Malvinas. En diciembre, terminó el año diplomático con la Cumbre del Mercosur y la Unión Europea en Madrid, el 14 de ese mes.

## UNA NUEVA CRÍTICA CONTRA SÁNCHEZ

El presidente Javier Milei volvió a criticar a su par español, Pedro Sánchez. "Está más sucio que una papa", escribió Milei en X. Lo hizo al reproducir un mensaje del líder de la agrupación Vox, Santiago Abascal, quien anticipó que denunciará a Sánchez por pagar con dinero público la presentación de su último libro, Tierra firme.

Llegadoal poder en diciembre de 1999, el radical Fernando de la Rúa eligió como primer destino la capital de Suecia, Estocolmo, donde participó del Foro Internacional sobre el Holocausto. A tono con la austeridad proclamada en campaña, viajó en un avión comercial y luego se dirigió a Suiza, para participar del Foro Económico de Davos. Un encuentro de presidentes en Berlín, la Cumbre de Líderes de la Tercera Vía, organizada por el canciller alemán Gerhard Schroeder, fue su segunda gran cita internacional, en junio. Días después, De la Rúa llegó a la Casa Blanca, para su encuentro con el presidente Bill Clinton.

## Después de la crisis

Caído De la Rúa, y luego de dramáticos diez días de crisis económica terminal, Eduardo Duhalde se hizo cargo de la presidencia en las primeras horas de 2002. Su únicoviaje internacional en seis meses fue en marzo, a Monterrey, México, una cumbre sobre financiación para el desarrollo, donde el pedido de ayuda a los organismos internacionales de crédito estuvo en el centro de la agenda.

"Duhalde tenía demasiados problemas acá como para irse de viaje", cuenta a LA NACION Eduardo Amadeo, portavoz del Presidente e integrante de aquella delegación, de la que deja una anécdota. "Se junta con José María Aznary el presiden-

te de España lo escucha hablar de la Argentina condenada al éxito, los latiguillos que tenía el entonces presidente para insuflar algo de optimismo en medio de la crisis. Aznar espera unos segundos interminables y le dice: si no se toman en serio la crisis, nadie los va a ayudar. Nos quedamos fríos", rememoró.

El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner asume la presidencia e inaugura doce años consecutivos de kirchnerismo en el poder. Dos semanas después, el 11 de junio, llega a Brasil para reunirse con el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hasta cumplir sus primeros seis meses llegará dos veces a Asunción: en junio, para la cumbre del Mercosur, yen agosto, para la toma de posesión de Nicanor Duarte Frutos como presidente. En julio de 2003 fue a Londres a una cumbre de partidos socialdemócratas y se reunió con inversores en España v Francia. Ese mismo mes llegó a la Casa Blanca, donde lo recibió el presidente George Bush (h.), y en septiembre volvió para participar de la asamblea de la ONU. En octubre cruzó el Río de la Plata para ver a su par uruguayo Jorge Batlle, en su séptimo viaje en seis meses.

También su sucesora, Cristina Kirchner, da una impronta regional a sus primeras giras. El 18 de diciembrede 2007, días después de asumir su mandato, la entonces presidenta participó de la cumbre del Mercosur, con Michelle Bachelet, Hugo Chávez, Evo Morales, Lula da Silva y Tabaré Vázquez como interlocutores. En la primera mitad de 2008, Cristina hará seis viajes más: Haití, Dominicana y Venezuela (marzo); Francia (abril); Ecuador (también en abril); Perú, Brasil e Italia. Siete en total, al igual que su marido en los primeros 180 días de gestión.

Los viajes de Cristina en el inicio de su segundo mandato fueron menos: luego de la cumbre del Mercosur (en diciembre de 2011), realizó una visita oficial a Chile en marzo de 2012; a Angola (aquella polémica llegada con empresarios, en mayo de ese año), y a Brasil, Estados Unidos y México, en junio.

Un nuevo giro en la política exterior se dio con la llegada de Mauricio Macri, en diciembre de 2015. Su debut fue en la Cumbre del Mercosur, en Asunción, donde discutió con la enviada del chavismo, Delcy Rodríguez. Lo siguieron una visita a Tabaré Vázquez en Uruguay (a principios de enero de 2016), la Cumbre de Davos (fines de enero), aquella postal con caras largas en el encuentro con el papa Francisco y la reunión con el presidente de Estados Unidos Barack Obama, a fines de marzo. Su paso por Colombia, a mediados de junio, fue posterior a cumplir seis meses de gestión.

Antes de que la pandemia de coronavirus, en marzo de 2020, paralizara los vínculos presenciales, Alberto Fernández viajó a Israel y Europa. Fue recibido por el papa Francisco en el Vaticano.

La Cumbre de Davos; Israel y el Vaticano; sus tres pasos por Estados Unidos (Miami, Los Ángeles, Washington) y su reciente viaje a España conformaron los seis destinos de Milei en sus primeros 180 días de gestión, que espera sumar otros dos. Viajes, en su mayoría, que no escaparon a las polémicas. •

## El gabinete espera una definición del futuro de Posse

TENSIÓN. El jefe de Gabinete no viaja hoy junto al Presidente

Jaime Rosemberg

En el viaje de vuelta desde Córdoba abundaron las bromas y las selfies compartidas entre los miembros del gabinete de Javier Milei. "Coincidimos en que estaría bueno irse a vivir a Córdoba", contaron congracia cerca de uno de los ministros que participaron del vuelo de regreso, donde más de uno se mostró eufórico por el fervor popular que, aseguran, se vivió en La Docta en torno a la presencia del Presidente y su elenco de ministros.

Al margen del espaldarazo que recibieron algunos, como el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, la incierta situación del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ignorado de modo evidente por el Presidente durante los festejos del 25 de Mayo y sin diálogo con el primer mandatario, es vista por los colaboradores del Presidente como un motivo extra de tensión, que, tarde o temprano, debería resolverse con una tregua o, como se especuló durante toda la semana, con la salida del ministro coordinador.

"No está bueno desgastarlo de esa manera a Posse", sostuvieron desde un despacho oficial, conocedores de las "operaciones de adentro y de afuera" que liman las facultades y la continuidad del funcionario. Posse no fue sumado a la comitiva que desde hoy acompañará a Milei en Estados Unidos.

Nadie se atreve a asegurar que, como afirmara el propio Presidente, la situación de Posse se defina luego del desenlace de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso. "Todo puede pasar. Puedeser después, pero también antes. Javier es así, tajante, no tiene término medio", comenta otro miembro del elenco oficial. En cuanto a Posse, su silencio es interpretado dentro del gabinete como un "buen gesto", en medio de las versiones que lo daban por echado de su puesto. Milei afirmó que todos los ministros, sin excepción, serán revaluados una vez que se aprueben (o no) la Ley Bases y el paquete fiscal. "Posse viajó a Córdoba, la suya es una actitud responsable, no quiere generar más problemas", lo defendió por lo bajo un miembro del gabinete.

#### 1607 "COMEDORES FANTASMA"

El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra
Pettovello, ratificó ante la
Justicia una denuncia por
irregularidades de 1607 comedores y merenderos que
"no pudo certificar" debido
a que ya no funcionaban,
nunca existieron o brindaron direcciones falsas. Los
denominados "comedores
fantasma" pertenecen a
organizaciones sociales y
piqueteras como el Polo
Obrero y Libres del Sur.

LA NACION | LUNES 27 DE MAYO DE 2024

#### EL ESCENARIO

## El Gobierno, en boxes, intenta relanzarse

#### Claudio Jacquelin

-LA NACION-

#### Viene de tapa

El dia imaginado para celebrar el comienzo de la nueva etapa fundacional argentina resultó una caricatura de lo anunciado. El Pacto de Mayo fue, al final, el Fiasco de Mayo.

Ninguna de las construcciones estructurales de ese edificio soñado por Javier Milei llegó a la fecha señalada habiendo superado el plano del boceto o de unos toscos cimientos en permanente proceso de revisión.

La Ley Bases, que debía dar el soporte normativo y servir de plataforma para el alineamiento (o la subordinación) de la Argentina política a su proyecto de transformación radical, sigue sin concretarse casi un semestre después de haber comenzado la gestión. La condición necesaria para la fiesta no se logró cumplir. Y, aunque se diga lo contrario, importa y mucho.

Peor aún, la heterogénea aglutinación que hace las veces de gabinete estuvo en este acto exponiendo sus fisuras, pero sobre todo dejando al desnudo un modo de conducción hasta acá ineficaz para construir un equipo sólido y eficiente.

El escarnio público al que fue sometido (o se dejó someter) el silente jefe de Gabinete y antiguo amigo del Presidente deja a la vista una superestructura disfuncional.

El destrato a Posse confirma no solo que su hora sombría ha llegado, sino que el Presidente ha demostrado en el ejercicio de la función una dificultad importante para resolver asuntos concretos de funcionamiento. También para encontrar colaboradores eficaces con los que se sienta conforme, para ser ejecutivo y para cumplir con la rutinaria e imprescindible tarea de gobernar, conducir la administración, ponerla en funcionamiento y concretar objetivos.

Se trata de un escenario demasiado inquietante para un país con tantos problemas urgentes que siguen sin ser resueltos y, en algunos casos, se han agravado por la demora en abordarlos y por la propia acumulación y postergación. El vértigo impide ver las nuevas formas de procrastinación.

Elaire que se respira en la Casa de Gobierno y en varios ministerios está enrarecido. Las incertidumbres, temores, desconfianzas y sensación de precariedad que había en el armado inicial de la administración mileísta no se han despejado. En gran medida, se han profundizado. Nadie, salvo Karina Milei y el superasesor Santiago Caputo, tiene siquiera certezas mínimas respecto de su rol y de su permanencia.

Eso explica que se haya agudizado el hermetismo entre los funcionarios durante la frenética (y traumática) semana que arrancó con el conflicto con España y terminó con el licuado acto por el 25 de Mayo, con un paso previo por la estación del mercado cambiario alterado, con un salto abrupto de los dólares no oficiales.

La actitud de Posse, prestándose al destrato en uno de los actos públicos más emblemáticos de la liturgia institucional, llevó a algunos buenos lectores de la política y la ficción literaria a recordar pasajes de la novela de Michel Houllebecq titulada Sumisión.

La concentración de poder en la tríada de los hermanos Milei y Santiago Caputo y la creciente delegación y acumulación de funciones y



Javier Milei

responsabilidades en la hermanísima y en el gurú comunicacional sumaron disonancias en este tiempo.

La mala relación y la tensión de Posse con ellos dos tienen numerosas razones que van desde tropiezos administrativos y comunicacionales, conflictos por espacios de poder, hasta sospechas y acusaciones de manejos no compartidos u operatorias discutibles en espacios bajo control del jefe de Gabinete (como la inteligencia interna) y asoman como causas de un conflicto que desde hace tiempo viene inquietando a áreas sensibles del Gobierno. Es el caso del Ministerio de Economía. La lista de disparadores podría ampliarse.

Como ya sucedió con otras bajas en la novel administración, al Presidente parece costarle ejecutar la salida de algunos de los funcionarios a los que él convocó y gozaban de la confianza de su estrechísimo núcleo de colaboradores, en el que hasta hace unos meses figuraba Posse.

La dificultad se ve profundizada cuando se trata de quienes, en otra vida, integraron la corta lista de amigos perdurables (como Posse). Todo lo contrario a lo que ocurre cuando se trata de bajar contratos o deshacerse de agentes que no llegaron con él a la administración. La demora en aceptar renuncias de algunos eyectados es la demostración palmaria. El efimero ministro de Infraestructura Guillermo Ferraro y su equipo pueden dar fe.

La disruptiva y vertiginosa forma en la que Milei llegó al poder dejó y va dejando en evidencia la ausencia previa de equipos de trabajo y de un staff de colaboradores de confianza en condiciones de integrar la administración nacional.

Las demoras en los nombramientos se potencian al momento de concretar reemplazos. Pero el tiempo se acaba y la acumulación de conflictos y la demora en resolver asuntos críticos obligan a revisar métodos.

Los seis meses acumulados en el poder, además de un desgaste de muchas piezas, también trajeron aparejadas nuevas dinámicas, relaciones y construcciones que influyen y condicionan la reorganización que se pretende.

Karina Milei está acompañada de un plantel de colaboradores y operadores mucho más grande e influyente que el que tenía hace un semestre, además de haber acumulado una experiencia que le ha aportado tantas seguridades y afinidades como rechazos y prevenciones. Y suele ser tan o más inflexible que su hermano.

El sector que más sufre esa configuración cada vez más sólida de poder en torno del Presidente es el de los colaboracionistas de Pro. Lo que vale menos para los que ya forman parte del Gobierno como para los que aspiran a sumarse, encarnados en los inesperados libertarios

El destrato al que fue sometido (o se dejó someter) Posse expone un sistema con muchas falencias

El frenesí presidencial impide ver nuevas formas de procrastinación

Karina Milei y los suyos son un dique para el macrismo de nuevo cuño e ilimitado fervor, como Cristian Ritondo y Diego Santilli, cuyo entusiasmo en el acto del Luna Park competía con el de los fanáticos más antiguos. La fe de los conversos suele ser insuperable. Más cuando están por quedar libres espacios a la diestra del padre (de las "fuerzas del cielo").

AFP

"Karina y los suyos, como [Eduardo Menem] Lule, son el dique de contención para la entrada de los amarillos que quieren ingresar al Gobierno. Tienen terror de que con su experiencia en la gestión y en el manejo del poder les copen el Gobierno", sostiene un diputado que se inscribe en el equipo de los dialoguistas y que conoce de hace muchos años a Lule, casi desde que este ingresó, hace dos décadas, a la opaca planta de empleados del Senado, por gestión de sus tíos, el expresidente Carlos y el exsenador Eduardo.

Entre la necesidad de sumar funcionarios con capacidad de gestión y los extremos temores aparece la urgencia por terminar de cerrar el insólito capítulo que abrió el Presidente al poner en disponibilidad a todo su gabinete, situación que siempre han evitado todos los presidentes para no exponer fragilidades de su administración. Otra singularidad de la que puede jactarse Milei.

Si bien el disparador del anuncio de que el plantel de colaboradores presidenciales estaba a
prueba fue el ya inocultable malestar con el jefe de Gabinete, no
es lo único que lo precipitó ni es
Posse el único responsable de la
insatisfacción presidencial. Las
recurrentes demoras en la aprobación de la Ley Bases conforman la
punta de un iceberg y, por eso, todos los que han sido partícipes de
su gestión y discusión están tam-

bién con estabilidad condicional.

El problema más complejo es que muchos de esos operadores han sido víctimas de la falta de delegación de autoridad suficiente y de los arrestos temperamentales del Presidente. Además, de la existencia de un sistema disfucional en el que los cargos y las responsabilidades no siempre se corresponden con el poder que se tiene para llevar adelante las tareas.

Que la secretaria general de la Presidencia o un asesor cuenten con más poder real que el propio jefe de Gabinete o el ministro del Interior suele provocar complicaciones. Otro tanto empieza a o currir en el área económica, donde, además del equipo ministerial, hay dos gabinetes de facto en las sombras y con creciente influencia. Son los que lideran el padre del mega-DNU desregulatorio, Federico Sturzenegger, ya elevado por el Presidente al plano de ministro inminente, por un lado. Y, por otro, el que conduce Demian Reidel. Aunque Milei se ocupa de ensalzar en forma recurrente a Luis "Toto" Caputo, nadie en el Palacio de Hacienda deja de mirar ni un instante por el espejo retrovisor.

No es la primera vez en la historia reciente de la democracia argentina en la que los experimentos en los que el poder y el cargo no coinciden conspiran contra el funcionamiento de un gobierno. La gestión de Mauricio Macri con los dos subjefes de Gabinete que tenían más atribuciones reales que los ministros, pero sin sus responsabilidad formales, o el artefacto del último gobierno peronista en el que el presidente era un vicario de la vicepresidenta constituyen antecedentes poco felices como para remedarlos.

Las múltiples versiones sobre los posibles nombres que circulan para reemplazar a Possey los de posibles ingresantes a otras áreas, incluida una posible ampliación del gabinete, reflejan el grado de hermetismo así como la originalidad con la que la tríada gobernante toma decisiones. Todo resulta verosímil, aunque no parezca probable.

La incógnita central es si cuando se ejecute la reestructuración (si finalmente se concreta) responderá a las expectativas y metas propuestas y se conformará una arquitectura acorde.

La decisión (y la necesidad) para que, finalmente, se apruebe la Ley Bases parece haber calado tan hondo en el Gobierno que ya se advierten algunos cambios de actitud.

Después de los días de furia, en el acto del 25 de Mayo el Presidente mostró un rostro componedor que apunta a ese objetivo. Ni siquiera parecieron haberlo alterado algunas observaciones punzantes que hizo el arzobispo de Buenos Aires, Ignacio García Cuerva, que muchos interpretaron como exhortaciones críticas destinadas al Presidente y su gobierno. En la dirigencia política se preguntaron si era una buena nueva señalo si hubo una comprensión distinta del texto clerical por parte del Presidente.

De cualquier manera, el tono y el fondo del mensaje emitido en Córdoba fueron interpretados unánimemente como la verbalización de un intento de reconducir el vehículo oficialista y tratar de alcanzar objetivos más sólidos que los logrados en el primer semestre. Nada más parecido a un gobierno que entró a boxes en busca de relanzarse.

## Las reformas libertarias | LA SEMANA DEL SENADO

# El Gobierno confía en llegar al dictamen de la Ley Bases

Esperan tenerlo el miércoles aun cuando el oficialismo no aceptó todos los cambios

## Gustavo Ybarra

LA NACION

Tres semanas han pasado desde que la denominada Ley Bases y la reforma fiscal comenzaron a discutirse en el Senado, y la posibilidad de que ambas iniciativas lleguen al recinto de la Cámara alta parece haber quedado empantanada en una maraña de intereses cruzados y maniobras políticas mal ejecutadas, a las que se suma, como telón de fondo, una ardua discusión técnica en torno a la letra fina de los proyectos.

Milei hicieron circular el último tarios y que los bloqueos de planmiércoles entre los jefes de bloques de la oposición dialoguista un escrito en el que figuraban una treintena de modificaciones. El viernes, y con apenas una nueva modificación, ese borrador con cambios calificados de "cosméticos" por algunos legisladores fue repartido entre todos los senadores que integran las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, que son los que tienen, con sus firmas, las llaves para habilitarles a los proyectos el paso al recinto de la Cámara alta.

En el oficialismo de la Cámara alta no descartan seguir sumando cambios y cerrar mañana una redacción para firmar dictamen al día siguiente, cuando volverán a reunirse las comisiones tras el fiasco de la semana pasada.

Saben que algunos no acompañarán el despacho, pero se entusiasman con la idea de que un dictamen en minoría firmado por los más críticos les permita alcanzar el pronunciamiento de la mitad más uno de los miembros de las tres comisiones. Además, estiman que durante la semana que deberán esperar los dictámenes para su tratamiento en el recinto podrían seguir negociando para reducir los votos en contra que todavía cosechan muchos artículos. Si lo logran, la sesión podría llamarse en la primera semana de junio.

No se pueden confiar, los antecedentes no son buenos. El miércoles pasado, conforme con sus concesiones, apenas una parte de lo reclamado por la oposición dialoguista, la orden de la Casa Rosada fue avanzar con los dictámenes para ofrendarle al Presidente un triunfo político que pudiera mostrar ante sus feligreses en el acto

del Luna Park. Sin embargo, los operadores oficialistas se chocaron con la dura realidad de que sus concesiones no sólo no alcanzaron, sino que el pliego de condiciones se había multiplicado hasta alcanzar temas que la administración Milei considera como "vacas sagradas" del proyecto de Ley Bases.

Es el caso de las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y del Correo. En un giro sorpresivo, producto de la creciente presión interna de varios de sus senadores.

el bloque radical que conduce el correntino Eduardo Vischi decidió ponerle condiciones a la autorización para enajenar esas empresas, obligando al Gobierno a prometer que si las pone a la venta el comprador tendrá que garantizar el mantenimiento de las conexiones a los destinos no rentables y el mantenimiento del servicio postal en los pueblos del interior.

Hay más. La UCR decidió volver a la carga con aspectos de la reforma laboral, como la necesidad de que los aportes compulsivos que les descuentan algunos sindica-Los negociadores de Javier tos a los trabajadores sean voluntas o empresas sean considerados causa justificada de despido.

Como si de una caja de Pandora se tratase, la apertura a aceptar cambios se salió de control y los reclamos empezaron a llover desde todos los sectores. La cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal) pidió mantener la moratoria previsional y aumentar el porcentaje de corte de los biocombustibles.

Estos pedidos se sumaron a los que ya habían formulado en anteriores reuniones senadores como los porteños Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Pro), que criticaron con severidad varios aspectos del blanqueo de capitales y del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), dos capítulos en los que el Gobierno tiene puestas sus esperanzas de recaudar dólares de manera rápida.

## Concesiones

El borrador contempla concesiones, como la aceptación de que no podrá fusionar, eliminar o cambiar las funciones a organismos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria (INTA) y el Servicio Meteorológico Nacional, al tiempo que también excluiría la posibilidad de intervenir el Banco Nacional de Datos Genéticos y el Senasa. Otro cambio sería el de aclarar que las cuotas solidarias sindicales serán obligatorias, salvo que los empleados manifiesten de manera previa y expresa su voluntad en contrario.

También hay disposición a flexibilizar el RIGI, modificando el artículo que declaraba nula cualquier legislación provincial que se oponga o fuera en detrimento de los beneficios que otorga el régimen. A eso, le sumó la promesa de fomentar el desarrollo de las cadenas productivas locales.

En el denominado paquete fiscal, el Gobierno aceptó tocar varios puntos del blanqueo, como la prohibición de que puedan a cogerse los funcionarios públicos de los últimos diez años y sus hermanos y que quienes se sumen al programa no podrán hacerlo en el futuro hasta el último día de 2038. También se aumentaría a un 20% la alícuota de Bienes Personales. •



El senador radical confirmó que apoyará en general los proyectos, pero insiste en rechazar Ganancias y la privatización de Aerolíneas

## Pablo Blanco. "Voy a votar a favor porque el Gobierno necesita estas herramientas"

Texto Gustavo Ybarra

le ubica en las antipodas ideológicas del presidente Javier Milei, al que le reprocha sus insultos contra la dirigencia política y le reprueba su obsesión por bajar el déficit fiscal sin importar el costo social de sus políticas. Sin embargo, el senador Pablo Blanco (UCR-Tierra del Fuego) le hizo un guiño al Gobierno y anunció que apoyará en general, aunque con disidencias en particular, los proyectos de Ley Bases y de reforma fiscal.

"Voy a votar a favor en general porque creo que el Gobierno necesita estas herramientas y los gobernadores necesitan más fondos por coparticipación", anticipó Blanco en un reportaje con la NAción en el que insistió en oponerse a la privatización e Aerolíneas. Sobre la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, dijo que se encuentra en una dura disyuntiva entre el reclamo de los gobernadores radicales, que necesitan fondos, y la solidaridad con los senadores del resto de las provincias patagónicas, que advierten que votarán en contra del impuesto si no se contempla, como existía antes, una la alícuota diferenciada para la región por zona destavorable.

## -¿Cómo va a votar la ley de bases y la reforma fiscal?

-En principio, en general a favor ambas, con disidencias parciales. En la Ley Bases no estoy de acuerdo con la delegación de facultades, con la privatizaciones de Aerolíneas, de los medios nacionales y del Correo y vamos a ver como se modifica el

RIGI, porque el bloque ha hecho una serie de pedidos de modificaciones juntos al senador (Martín) Lousteau. Así que veremos cómo queda eso. En términos generales estoy de acuerdo con el RIGI. En materia laboral también se plantearon algunas inquietudes, como contemplar el tema de los bloqueos a las fábricas.

#### -Esto significa que, a priori, no está dispuesto a bloquear la sanción de los proyectos.

-En general no, porque creo que el Gobierno necesita estas herramientas y los gobernadores también necesitan aumentar los fondos de coparticipación.

#### -¿Por qué se opone a la privatización de Aerolíneas?

 No estoy de acuerdo con la privatización de Aerolíneas porque nosotros ya vivimos la experiencia de la privatización en Tierra del Fuego, y en el lugar donde yo vivo, que no es Ushuaia, es Río Grande, hemos tenido serias dificultades para viajar por pérdidas de frecuencias. Tierra del Fuego es una isla y para ir por otro medio hay que cruzar por territorio chileno, cruzar el Estrecho de Magallanes, y distinta es la situación de Ushuaia, que tiene otra frecuencia porque es una plaza turística importante. Lo importante es que Aerolíneas siga como está.

#### -El Gobierno no parece dispuesto a ceder. Si no acepta cambios, ¿cómo votaría los artículos de privatización?

-Lo que estamos pidiendo es que se abra para que no haya que votar el capítulo en su conjunto o todas las empresas en su conjunto. Yo estoy

se incorpore capital privado a Aysa; estoy de acuerdo con Yacimientos Carboníferos, pero no estoy de acuerdo con el Correo, con Aerolíneas Argentinas y con los medios nacionales. Vamos a esperar que se pueda votar por empresa.

#### Como patagónico ¿qué posición tiene con relación al impuesto a las ganancias?

-Ganancias hay una postura que está conversándose entre todos los patagónicos. Aparentemente no hay modificación por parte del Gobierno. Si es así, lo más probable es que votemos en contra todos los patagónicos.

#### -¿Qué es lo que piden los senadores de la Patagonia?

 Volver a la diferenciación que había con la región patagónica antes de la modificación de la ley y la inclusión de algunos montos que se puedan deducir. Mi caso es diferente al resto de las provincias patagónicas porque Tierra del Fuego está exenta del impuesto, acá no se paga Ganancias. Pero se trata de una postura solidaria con el resto de las provincias.

#### -Si el Senado eliminara la restitución Ganancias, ¿le pediría a los diputados de la UCR que no insistan con reponer el impuesto?

 Voy a insistir hasta último momento para poder buscar una solución. Porque estoy medio entre la espada y la pared entre la necesidad de los gobernadores del partido al que yo represento, de los cuales ninguno es patagónico, y el compromiso que en su momento se asumió con los de acuerdo con que se privatice o representantes patagónicos de ir

POLÍTICA | 13 LA NACION | LUNES 27 DE MAYO DE 2024

#### todos juntos en el mismo sentido. Y los números están (para eliminar el artículo). Tengo esa contradicción, entre la solidaridad patagónica y la necesidad de los gobernadores, aunque, dicho sea de paso, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso dice que si se aprueban tal cual está Ganancias y Bienes Personales, las provincias en lugar de recibir más recursos van a recibir menos. Me parece que esto va a hacer motivo de discusión en la semana para tratar de arribar a una solución antes de la sesión. Tenemos la ventaja de que entre la firma del dictamen y la sesión hay una semana de diferencia, así que se puede seguir conversando. -¿Cree que sería razonable que

## se firme dictamen esta semana o hay que seguir discutiendo?

-Creo que si esta semana responden si se aceptan o no todas las propuestas, porque andan algunos proyectos de dictamen, pero no se sabe si son oficiales; si lunes o martes están, no creo que dé para mucho más. Me parece que se ha discutido bastante y, de acuerdo con lo que se acepta o no, tomar una determinación. En principio, como están las cosas, votaría a favor de los dos proyectos con mi disidencias particulares.

## -Usted tiene serias diferencias con el gobierno de Milei, pero igual le va a aprobar sus pro-

ARCHIVO

tengo la confianza suficiente, por eso no le apruebo la delegación de facultades. No se la aprobé a Alberto Fernández, tampoco las voy a aprobar ahora. El radicalismo, desde 2000 a la fecha, no ha aprobado en el Senado ninguna delegación de facultades. A mi me parece que no las necesita. Más si tenemos en cuenta que todavía tiene vigente el decreto 70/23. Y no sé qué sentido tiene la Ley Bases cuando tiene un DNU que hace y deshace.

#### -¿Qué balance hace de estos seis meses de Milei en el gobierno?

-Creo que uno puede compartir algunas cosas, como es el objetivo del déficit cero, de la estabilidad en la emisión monetaria. Pero no coincido con los tiempos que utilizó el Gobierno. Fíjese lo que está pasando ahora en Tierra del Fuego con la tarifa del gas. Un centro deportivo que hace un mes pagaba 200.000 pesos ahora tiene que pagar 1,8 millones. Hay un ajuste tarifario, y eso que se suspendieron algunos aumentos que pegan de lleno al domiciliario y a la actividad comercial. De seguir adelante esto muchos negocios y emprendimientos turísticos van a tener que cerrar, porque es impagable. Tampoco comparto la política exterior, Eso de andar peleándose con todo el mundo. No comparto que no haya diálogo con distintos sectores políticos, que el Presidente hable con algunos empresarios del mundo y no hable con los gobernadores. A lo mejor uno se formó en otro marco político, pero me parece que la política indica que debería tener un diálogo más fluido con los gobernadores, con el Poder Legislativo, y no las expresiones que tiene de crítica, de falta de respetoy agravios permanentes.

#### -¿Nota diferencias ente Milei y Victoria Villarruel?

 Es abismal. Ni hablar entre Villarruely la presidenta anterior (se refiere a Cristina Kirchner, antecesora de la actual vicepresidenta). Pero entre Villarruel y el Presidente... Por lo menos es una persona que tiene trato independientemente de que piense de una manera u otra, se puede hablar, ella busca la conversación, ella busca canales de entendimiento, ver de qué manera se puede llegar a una solución, lo que no veo de parte del Ejecutivo, salvo

en algunos funcionarios. •

## El atasco legislativo complica el programa fiscal y el frente externo

Milei ató el traspié de la Ley Bases a la inflación y la suba del riesgo país; Ganancias, el escollo central

## Delfina Celichini

Los consensos para aprobar la Ley Bases y el paquete fiscal se alejaron con el correr de los días. Tres semanas después de que ingresaron al Senado, el diálogo entre el Gobierno y la oposición se empastó a punto tal que incluso aquellos que parecían dispuestos a acompañar sin chistar las iniciativas volvieron a la carga con una catarata de reclamos. El último miércoles, cuando el oficialismodecidió llamar a un cuarto intermedio para postergar nuevamente la discusión legislativa, la reacción de los mercados ocasionó un primer cimbronazo al proyecto económico de Javier Milei, eje de flotación de la administración libertaria.

El Presidente reconoció "el empantanamiento" de las iniciativas en el Senado durante la entrevista que le concedió al periodista Luis neuquina Lucila Crexell, quien dio -Tengo muchas diferencias. No le Majul en LN+. "El mercado estaba esperando la aprobación de la Lev Bases. La contracara de esto es que los precios de los bonos cayeron y el riesgo país subió", explicó el primer mandatario. Ese día, las acciones argentinas que cotizan en el exterior habían caído hasta 10% y el riesgo país superaba la barrera de los 1400 puntos básicos. "Es mejor si se aprueba, pero si no se aprueba nosotros podemos seguiradelante. En lugar de bajar la inflación más rápido, va a bajar más lento", advirtió Milei.

Dos días después, el jefe del Estado viajó a Córdoba con su gabinete para celebrar el 25 de Mayo, El acto careció de pacto: el único gobernador que asistió fue el anfitrión, Martín Llaryora. No obstante, el libertario relanzó la idea de un gran acuerdo nacional y ajustó los conceptos originarios. Sin determinar fechas, ató la creación de un Consejo de Mayo -con representantes provinciales, legislativos, sindicales y empresarios-a la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal. Anunció que, tras ello, avanzará en una reducción "significativa de impuestos". Una nueva zanahoria.

La Casa Rosada busca acelerarla aprobación de los proyectos. El Gobierno necesita exhibir robustez política a los mercados y a los organismos multilaterales de crédito, principalmente al Fondo Monetario Internacional (FMI). A diferencia de la intransigencia de unos meses atrás, el Poder Ejecutivo está dispuesto a resignar contenido con tal de lograr una primera victoria parlamentaria.

El único punto no negociable, y por el que se obturó el diálogo con la oposición, es el capítulo que reinstala la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Según pudo saber LA NACION de fuentes inobjetables, la administración libertaria necesita reimplantar este tributo para completar su programa económico, que incluye la promesa de eliminar el impuesto PAIS, las retenciones y el gravamen a los débitos y créditos bancarios (impuesto al cheque).

Sin embargo, la reticencia de los gobernadores y senadores patagónicos atenta contra los planes del Poder Ejecutivo. Para acompañar las medidas, piden definir a la región como "zona desfavorable", que contemple un 22% de aumento del



Victoria Villarruel

ARCHIVO

mínimo no imponible. La negativa del Gobierno de aceptar esta diferenciación sembró las bases de la rebelión. La semana pasada, el santacruceño José Carambia se ausentó el día que el oficialismo pretendía dictaminar. Lo mismo pasó con la el presente por la mañana, pero tras el cuarto intermedio se convirtió en inhallable. Con el radical Martín Lousteau amotinado en el rechazo, los libertarios no lograron reunir las ocho firmas de Legislación General, una de las tres comisiones encargadas de dictaminar, para obtener un despacho de mayoría. El kirchnerismo tiene siete integrantes.

"No aflojan con Ganancias", resumió uno de los patagónicos sobre la actitud del oficialismo. Quieren que el textoque se lleve al recinto cuente con las modificaciones que proponen para el tributo. Sin esos cambios, se muestran reticentes a apoyar en general las iniciativas. "Si uno vota en general hay chances de que Diputados vuelva al texto original si el Senado no logra en particular rechazar Ganancias con dos tercios. Lo cual nos pone entre la espada y la pared", completó la fuente.

En su cruzada contra Ganancias, a los patagónicos los acompañan los 33 kirchneristas y los senadores de Unidad Federal, Edgardo Kueider (Entre Rios) y Carlos Mauricio "Camau" Espínola (Corrientes). En total, suman 41 adhesiones, siete menos de los 48 necesarios para voltear el capítulo con una mayoría especial, difícil de revertir en Diputados.

Esta encerrona se combinó con los errores evitables de un oficialismo que pretendió acelerar a fondo sin los votos para hacerlo. En paralelo, las internas del Gobierno erosionaron el diálogo con la oposición y generaron un cóctel explosivo.

Si bien la vicepresidenta Victoria Villarruel fue recientemente incluida en las negociaciones, su vínculo con los emisarios de la Casa Rosada todavía sigue muy tirante. El último miércoles, cuando el oficialismo tuvo que postergar el debate en comisiones, la titular del Senado se reunía en su despacho con los opositores "heridos".

Villarruel es la única que empatiza con los diferentes espacios políticos de la Cámara, pero le arrebataron cualquier margen de maniobra para llegar a acuerdos. José Rolandi, vicejefe de Gabinete, fue el protagonista de las tratativas, aunque el nuevo revés desdibujó su rol así como el de su superior, Nicolás Posse, alrededor de quien arrecian rumores sobre su salida de la administración libertaria.

## Crisis en Misiones: las provincias no prevén un efecto cascada

AJUSTE. Los distritos enfrentan reclamos por salarios, pero por el momento están controlados

#### Gabriela Origlia PARA LA NACION

CORDOBA.- Por el momento no se prevé un efecto cascada en otras provincias por la crisis que atraviesa el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, por la protesta salarial que, desde hace diez días, realizan las fuerzas policiales, maestros, médicos y estatales. Pese a la caída de la recaudación propia por la recesión y el fuerte ajuste de los envíos nacionales, gobernadores consultados por la Nacion no anticipan riesgos en el pago de salarios y del próximo medio aguinaldo. Un dato clave es que al 23 de este mes la coparticipación registra una suba real interanual del 46,3%, impulsada por las ganancias de empresas, lo que les da a los mandatarios cierto colchón para afrontar los compromisos.

Todos los gobernadores ajustaron sus gastos, en promedio, Río Negro también debe comenun 30% en términos reales. No zar una nueva ronda de convertenían más alternativa frente a la saciones. caída de los ingresos tanto propios como nacionales. Las transferencias discrecionales de la Casa Rosada se contrajeron 89,5% en términos reales en el primer cuatrimestre, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. En el caso de la coparticipación, en el mismo período la retracción real fue de 19,2% interanual.

Aunque admitieron que la situación financiera es "compleja", los mandatarios consultados aseguraron que vienen tratando de acompañar la inflación mensual con las subas salariales. Claramente eso no pasó en enero y febrero, cuando se dieron los índices más altos. Ratificaron que los acuerdos salariales no exceden los cuatro meses.

En lo que va del año, hubo problemas importantes con los estatales en La Rioja, cuando Ricardo Quintela anunció la emisión de una cuasimoneda, que todavía no se usa para pagar a los empleados públicos (sí una parte a los funcionarios), y en Catamarca. En ambos casos, los policías salieron a la calle a protestar. Varios distritos vuelven a discutir paritarias en las próximas semanas.

En los últimos días, anunciaron subas salariales el correntino Gustavo Valdés (10% incluyendo plus, aunque en la provincia los policías jubilados están en alerta); el bonaerense Axel Kicillof, un incremento de 7,5%; Quintela, quien dio la tercera mejora del año (40%, más \$40.000 y \$20.000 para la "quincenita"); el tucumano Osvaldo Jaldo, que cerró con estatalesy docentes, yel puntano Claudio Poggi, que dio un 15% de mejora para este mes.

En Entre Ríos, Rogelio Frigerio firmó acuerdo hasta junio, lo mismo que su par santafesino, Maximiliano Pullaro. En Córdoba, Martin Llaryora también tiene negociado hasta junio, y en Chubut Ignacio Torres mejoróla oferta para la educación.

El chaqueño Leandro Zdero mantiene acuerdo hasta julio, con subas de 15% promedio desde mayo, y Gildo Insfrán pagó un 20% más este mes a los estatales formoseños. En Jujuy, hace dos semanas, el gobierno de Carlos Sa-

dir estableció el salario mínimo de los estatales en \$320.000 para mayo (una suba anual de 61%), pero desde los gremios plantean que el incremento es insuficiente. El santiagueño Gerardo Zamora aumentó un 60% a la administración pública desde este mes, a la vez que habrá un bono aguinaldo, por única vez, de carácter no bonificable y remunerativo, de \$300.000. En Mendoza, 16 sectores acordaron hasta junio, pero Alfredo Cornejo enfrenta un conflicto con los judiciales. En La Pampa, Sergio Ziliotto negocia con los gremios.

En Santa Cruz hubo acuerdo con ATE para mayo, pero siguen las negociaciones porque el gremio reclama una mejora superior. En Salta, Gustavo Sáenz busca acordar con los docentes que se declararon en estado de movilización. Tierra del Fuego reprogramó la mesa de negociación salarial para el 5 de junio y

#### Alto estrés

Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, subrayó que las cajas provinciales atraviesan un período de "alto estrés" por los recortes nacionales y la caída de la actividad, lo que generó "un necesario ajuste hacia dentro de las cuentas públicas provinciales, aunque en diferentes niveles". Precisó que la "gran mayoría" de las jurisdicciones tomaron la decisión política de sostener superávits aun cuando el "ajuste del gasto sea de niveles históricos": por encima del 30% real para los casos de Chaco, La Rioja, Catamarca y Tucumán, por ejemplo.

"Es una decisión que les da tiempo político -el primer trimestre es relativamente calmo en términos de gasto público- y relativa certidumbre de contar con fondos para los compromisos de los meses siguientes, suponiendo que el escenario recesivo seguirá golpeando a la recaudación", añadió Pegoraro.

Las dos principales partidas en las que los gobernadores aplican torniquete son salarios e inversión pública. En el primer punto, aunque muchos avanzaron en pautas "salariales considerables", fueron "insuficientes" para empatar con la inflación. La apuesta es a que se consolide la desaceleración de los precios para que en el segundo semestre el gasto en personal muestre "leves recuperaciones", explicó el economista.

En relación con la inversión pública, el argumento central es político: "Si la Nación eliminó partidas, la provincia no cuenta con los fondos para llevar adelante obras".

Pegoraro advirtió que, desde el mes que viene, puede abrirse un escenario nuevo, aunque "de manera muy paulatina". Prevé que el ajuste del gasto para el segundo semestre seguirá dándose, aunque espera que en algunos distritos "será mucho más profundo que en otros por un desafío extra: los vencimientos de deuda pública en dólares en volúmenes importantes", advirtió.

**EN OFF** | La trastienda de la política

Texto Jaime Rosemberg

## Relaciones humanas y espiritualidad en el camarín de Milei en el Luna Park

La exvedette Amalia "Yuyito" González compartió unos minutos con el Presidente



La exactriz y hoy conductora, junto a la ministra Sandra Pettovello, en la primera fila del Luna Park

SANTIAGO FILIPUZZI/ARCHIVO

Su conocida y siempre llamativa presencia no pasó ni por asomo desapercibida en la primera fila de la fervorosa platea que asistió, el miércoles, al show de presentación del libro del presidente Javier Milei, en el Luna Park.

La conductora y exvedette Amalia "Yuyito" González, de ella se trata, atrajo micrófonos y celulares, sentada junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y cerca de otros invitados especiales durante la extensa presentación, performance musicalincluida, que el Presidente protagonizó en el histórico palacio de los deportes porteño.

En la previa de la presentación, y llegada junto a Pettovello (exproductora periodística) y una colaboradora de prensa, Yuyito González tuvo la posibilidad de charlar, mano a mano y de modo amigable, con el Presidente y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en un camarín donde se mezclaron las relaciones humanas, la religión y una pizca de política.

"La conoció a Karina, estuvo todo muy bien", resaltó uno de los testigos del encuentro en camarines. La búsqueda de espiritualidad, que González -ya alejada de las pasarelas y los teatros de

revista- cultiva desde hace años dentro de la Iglesia Evangélica, fue uno de los temas en común con el Presidente, que como se sabe está en una búsqueda similar dentro de la tradición judía.

Representantes de esos y otros credos se hicieron presentes en el evento literario-musical y también participaron del intercambio en el camarín, aunque González y Milei ya se conocían por la entrevista que la ahora conductora le había hecho, meses atrás, en un canal de cable.

"Me fui a mi casa cuando terminó. Eso fue todo", dijo González, con picardía, sin dar lugar a especulaciones sentimentales, siempre a la orden del día, y en este caso basadas en los elogios que Yuyito le dispensó al Presidente en distintas ocasiones.

En reportajes previos, y además de calificar de "buen mozo" y "muy inteligente" a Milei, González también contó que la entrada al teatro se la consiguió ella sola, sin invitación especial desde la Casa Rosada.

"Me quedaron contactos de cuando lo entrevisté a Javier", explicó Yuyito, por si quedaban dudas y para luego llamarse a un prudente y riguroso silencio mediático.

## Embajadores le reclaman su "carnet" a Francos

Mencionado como uno de los posibles sucesores de Nicolás Posse en la Jefatura de Gabinete, el ministro del Interior, Guillermo Francos, acumula tareas yresponsabilidades en la gestión libertaria.

En medio de la agitada y cambiante negociación con senadoresygobernadores por la Ley Bases, importantes embajadores le reclamaron a Francos, con tono diplomático y cordial, por una deuda pendiente que él prometió pagar pronto.

Setratadeun "carnet diplomático" que el ministro del Interior les ofreció a los representantes extranjeros, a fin de adquirir una identificación oficial y no tener que utilizar y trasladar sus pasaportes en el momento de realizar alguna compra con tarjeta de crédito o para cualquier otro trámite. "Les gustó tanto la idea que ahora le reclaman el carnet por WhatsApp", contaron, divertidos, en la planta baja de la Casa Rosada.

El problema, a estas alturas, son los tiempos. Francos había prometido a varios diplomáticos que los carnets estarían listos el 10 de mayo, pero la fecha pasó sin novedades. "Van a estar pronto", tranquilizó el ministro del Interior a uno de los insistentes.

## Empresarios de EE.UU. aún ven "barreras" para invertir

Con el embajador Marc Stanley de licencia temporaria en su Texas natal, Abigail Dressel es por estos días la funcionaria de mayor rango en la embajada de los Estados Unidos en el país.

En una charla organizada en la noche del jueves por el Centro de Estudios Americanos (CEA), la ministra consejera de la delegación diplomática norteamericana se mostró complacida por el alineamiento del gobierno de Javier Milei con las posturas de Washington en las Naciones Unidas y otros foros internacionales, aunque también distinguió entre un mejor clima de negocios y "barreras", como el cepoal dólar, que impiden la llegada de inversiones al país.

"Las reformas en curso generan optimismo entre las empresas de los Estados Unidos, aunque muchos esperarán a ver más resultados antes de cambiar de rumbo", dijo Dressel en la introducción de la conferencia, flanqueada por el titular del CEA, Luis Savino. "Se necesita un marco legal y regulatorio que dé un clima de inversión predecible", agregó la funcionaria, por si quedaban dudas sobre el compás de espera de los empresarios, que, como la mayoría, esperan la sanción de la Ley Bases para tomar decisiones. •

## El sorpresivo control de gestión de una leal a Macri

Llamó la atención el tono del discurso del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, ante los ejecutivos del IAEF, el martes pasado.

Sus llamados a "gobernar con sensibilidad" y "dar oportunidades a todos" se parecieron a una sutil toma de distancia del gobierno libertario, aunque el presidente Javier Milei le ofreció un cálido abrazo durante el tedeum, el sábado, en la Catedral Metropolitana.

Centrado en la gestión porteña, Jorge Macri sorprendió a sus ministros esta semana cuando, todos sin excepción, recibieron uno a uno la visita de Soledad Martínez, joven intendenta de Vicente López y leal a su jefe político.

"Jorge quiere estar encima de la gestión de la ciudad, y Soledad es más que de confianza", contó un leal al primo del expresidente Larreta.



**Soledad Martinez** INTENDENTA DE VICENTE LÓPEZ

Mauricio Macri, decidido a dar una señal concreta y apretar las clavijas de la administración porteña, repleta de cambios de nombres (y también de estilo) desdediciembre pasado, cuando Jorge Macri comenzó a ocupar el lugar de Horacio Rodríguez

## Insfrán y Zamora, dos "aplazados digitales"

Enrolado en un peronismo que aún parece estar asumiendo la derrota electoral de noviembre pasado, el formoseño Gildo Insfrán fue noticia el sábado cuando una enfermera despedida de un hospital público irrumpió en pleno desfile del 25 de Mayo.

Más allá de ese episodio puntual, Insfrán y otro antiguo compañero de ruta, el santiagueño Gerardo Zamora, parecen tener problemas con la tecnología.

Así se deduce del reciente estudio de la Fundación País Abierto y Digital (PAD), que los ubicó en los últimos dos lugares del índice de desarrollo digital provincial, llevado a cabo con información oficial y que relevó datos como la digitalización en empresas privadas y la administración pública, además de la cantidad de habitantes conectados a internet.



Gildo Insfrán GOBERNADOR DE FORMOSA

El índice, confeccionado por la fundación que encabeza el exministro de Modernización de Mauricio Macri Andrés Ibarra, pone a la ciudad de Buenos Aires, a Córdoba y a Santa Fe en el podio de los mejor digitalizados, y a Tierra del Fuego entre los mejores cinco rankeados. •

POLÍTICA | 15 LA NACION | LUNES 27 DE MAYO DE 2024

# Llega un portaaviones nuclear para fortalecer la alianza con EE.UU.

MARINA. El USS George Washington realizará ejercicios con buques argentinos; intentarán que el Presidente visite el buque, aunque no pueda amarrar en los puertos

Mariano de Vedia LA NACION

Frente a cualquier crisis que pueda involucrar a su país, la primera pregunta que se hace siempre el presidente de los Estados Unidos es: "¿Dónde está el portaaviones más cercano?". Entre las principales armas de la US Navy, una de las flotas de guerra más poderosas del mundo, sobresalen los II portaaviones nucleares en servicio-a los que se suman otros dos en construccióny uno de ellos es el US George Washington, que llega hoy a las aguas

territoriales argentinas.

Por sus capacidades y dimensiones, el USS George Washington no podrá amarrar en ningún puerto de la Argentina porque el país carece de instalaciones apropiadas. Perteneciente a la clase Nimitz, tiene 332,8 metros de eslora -más de tres cuadras de largo-y 317 metros de línea de flotación, y llegará con una dotación de 5400 marinos, es-Lenthall. Por eso permanecerá en aguas jurisdiccionales argentinas y el jueves y viernes participará del ejerciciodeadiestramientodeoportunidad Passex Gringo-Gaucho II. a la altura de Mar del Plata, en un intercambio entre la Armada Argentina y la de los Estados Unidos.

La imposibilidad de amarrar en un puerto no impedirá que el gobierno argentino intente acordar la visita del presidente Javier Milei al buque, como una señal de su alianza militar con los Estados Unidos, continuidad de otros gestos recientes, como la visita al país de la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, y la compra a Dinamarca de 24 aviones caza F-16, con equipamiento militar provisto por los norteamericanos, que llegarán en un período de cuatro años.

Tampoco se perderá la foto el ministro de Defensa, Luis Petri, y probablemente su par de Seguridad, Patricia Bullrich, según información extraoficial.

Fuentes navales explicaron a LA NACION que este adiestramiento permitirá a la Armada Argentina "mejorar la interoperabilidad con otra marina que tiene estándares de la OTAN, para practicar procedimientos y articular defensas antisuperficie, antiaéreas y anti-



El USS George Washington, la semana pasada, en un operativo en Río de Janeiro

ARCHIVO

submarina, entre otras, dentro de una posible conformación de una Fuerza de Tareas Marítima.

Por nuestro país formarán parte coltado por el destructor USS Por- de las operaciones los destructorandí, las corbetas ARA Espora y ARA Rosales, los patrulleros oceánicos Contraalmirante Cordero, Piedrabuena y Storni, dos helicópteros Sea King H3, un helicóptero Fennec, un avión de exploración o vigilancia marítima B-200 y dos aeronaves Turbo Mentor. Intervendrán, aproximadamente, 750 marinos.

A bordo del portaaviones USS George Washington, que viene de realizar ejercicios similares en Brasil, ya navegan dos oficiales navales argentinos: el capitán de fragata Patricio Alisi y el capitán de corbeta Lucas David Murgia, quienes participan del planeamiento y la coordinación de las actividades que se desarrollarán en aguas argentinas.

Se prevé llevar adelante ejercicios de comunicaciones tácticas, transferencias aéreas de personal entre las unidades, maniobras y evolucionestácticasen navegación, lanzamiento de aeronaves de ala fija, anavisajes de helicópteros en cubierta, defensa antiaérea y antisubmarina y otras prácticas marinas.

El primer ejercicio entre naves de ambos países se realizó en 1990, con la llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln, y se repitió al año siguiente, con el portaaviones USS Kitty Hawk. Prosiguieron en

1993 con el USS Constellation, en ce en la costa opuesta a su asiento 2004 con el USS Ronald Reagan, en 2008 con el portaaviones USS George Washington y en 2010 con el USS Carl Vinson, ocasión en que ter y el buque logístico USNS John res ARA La Argentina y ARA Sa- el adiestramiento se bautizó con el bode Hornos por el Pasaje de Drake nombre de Gringo-Gaucho.

Endiálogo con LA NACION, el presidentedel Foro Argentino de Defensa (FAD), Santiago Lucero Torres, recordó que en este tipo de operaciones es habitual que el portaaviones fondee a una distancia de la costa y que los tripulantes y visitantes embarquen y desembarquen en "lanchas del buque y otras alquiladasen la ciudad", como ocurrió con el portaaviones USS Kitty Hawk. "El abastecimiento de materiales se realizó por vía aérea con helicópteros del propio buque y material que llegaba directamente desde los EE.UU. en aviones logísticos, como el C-5 Galaxy", contó.

Para el citado analista, la participación argentina en estos ejercicios conlleva "un fuerte mensaje estratégico de alineación con la política norteamericana y una actualización de procedimientos y doctrina de aplicación internacional".

Lucero Torres contó que las bases permanentes que sirven de asiento de estos buques, que llevan tripulaciones de más de 5000 personas y tienen unas 100.000 toneladas de desplazamiento, se localizan en las costas norteamericanas del Atlántico y del Pacífico.

"Cuando uno de ellos entra en reparaciones programadas, lo ha-

habitual. Navegan hasta el astillero localizado en la otra costa. Como el Canal de Panamá no tiene dimensiones suficientes, cruzan en el Cao por el Estrecho de Magallanes, en el extremo sur", explicó.

"Ante estos traslados -prosiguió-, la diplomacia de los Estados Unidos aprovecha para realizar ejercicios con las armadas amigas del continente. Por eso, la participación argentina en estos ejercicios encierra un mensaje estratégico de alineación con la política norteamericana y una actualización de procedimientos y doctrina de aplicación internacional".

Para tener una dimensión del poderío de la flota, según explican fuentes castrenses, un portaaviones con su grupo aéreo completo, con sus escoltas de superficie y submarinos, podría estacionarse a 100 kilómetros de una costa hostil y atacar objetivos estratégicos, sin permitir el despegue de un avión enemigoy protegerse de un ataque aéreo, naval y submarino.

Esa operación se podría repetir de día y de noche, con buen o mal tiempo, durante varios días, semanas y meses, en forma continua.

Podría también apoyar una operación anfibia de gran magnitud y proteger a sus tropas de ataques aéreos, dar apoyo de fuego con sus aeronaves y obtener la supremacía aérea y naval en la zona del objetivo, señalan los entendidos. •

## Murió Riveros. uno de los militares con más condenas

**DICTADURA**. Comandó los institutos de formación del Ejército; falleció en prisión

A los 100 años, murió en prisión domiciliaria el exgeneral de división Santiago Omar Riveros, que fue comandante de Institutos Militares durante la última dictadura y recibió trece condenas judiciales por su actuación en la represión. Egresado del Colegio Militar en diciembre de 1945, se formó en el arma de artillería en el Ejército y era uno de los generales de más alto rango del gobierno militar que permanecían con vida. Pertenecía a la promoción 74°, la siguiente a la del presidente de facto Jorge Rafael Videla.

Se mantuvo en actividad hasta 1980, cuando pasó a retiro, y con la llegada de la democracia enfrentó varias causas penales. En una reunión de la Junta Interamericana de Defensa, el 24 de enero de 1980. el general Riveros pronunció una frase que pasó a la historia, al ser incluida posteriormente en el prólogo del informe Nunca Más, de la Conadep: "Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los comandos superiores".

Rivero permaneció detenido en los últimos 20 años, en varias causas por delitos de lesa humanidad, por lo que perdió el grado militar. Según informó la Unión de Promociones, suman 841 los militares, civiles y miembros de fuerzas de seguridad y penitenciarias fallecidos en prisión, ya sea de cumplimiento efectivo o domiciliaria. Con la derogación de las leyes del perdón y la inconstitucionalidad de los indultos, a partir de 2006 enfrentó nuevamente juicios por su actuación en la represión. Se le imputaron responsabilidades por su participación en el Plan Cóndor, que englobaba operaciones de inteligencia y de represión en la Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Fue condenado en otras causas, como la desaparición del militante Floreal Avellaneda, cuyo cuerpo apareció en las costas uruguayas, y otros procesos por sustracción y ocultamiento de bebés. Además, fue llevado a juicio -junto al exgeneral Guillermo Suárez Mason-por el gobierno de Italia por la desaparición de tresciudadanos italianos durante la dictadura en la Argentina. Cumplió varias de sus condenas en el penal de Marcos Paz. •



## **DISFUNCIONES SEXUALES MASCULINAS**

Novedoso tratamiento médico no invasivo y sin efectos adversos utilizando Ondas de Choque Focalizadas de Baja Intensidad bajo monitoreo elastográfico cuali-cuantitativo.

- Disfunción Eréctil Vásculo-Fibrogénica (rigidez escasa o nula)
- Fuga Venosa (pérdida precoz de la erección)
- Enfermedad de Peyronie (curvatura peneana)
- Retracción peneana
- Disfunción Eréctil Neurogénica (Post-Prostatectomía)

Los tratamientos son personalizados, sin limitaciones por la edad y requieren consulta previa de aptitud que incluye: Valoración clínica, ecografía 2D, ecodoppler color y elastografía 2D-SWE SSI cuali-cuantitativa.

Turnos (3) al 11-2878-4060, de L. a V. de 9 a 15 hs.

## SHOCKWAVE ARGENTINA

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1618 3° "A" CABA info@shockwaveargentina.com www.shockwaveargentina.com

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de Luis Cortina www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

#### FUERON US\$2414 MILLONES

## Superávit de la balanza energética

La balanza de dólares del sector de la energía tuvo un superávit de US\$2414 millones en el primer cuatrimestre de este año, con una mejora de US\$2176 millones respecto del año pasado, según un informe del Iaraf. "El principal aporte de dólares vino por el lado del ahorro generado por las menores importaciones", destacó la consultora que dirige Nadin Argañaraz.

## Los dólares del campo | IMPACTO DE LA LLUVIA Y LOS PRECIOS

# A los productores les queda soja por vender valuada en US\$15.760 millones

El dato de la firma Zeni está en línea con un informe de Coninagro, que señala que el volumen liquidado es del 34%, dos puntos inferior al de esta altura del año pasado; otros estudios



Desde los últimos días de abril se produjo una reactivación del ritmo de la cosecha de soja

ARCHIVO

## Fernando Bertello

Las ventas de soja por parte de los productores se encuentran, en términos de porcentaje de la producción, en el menor nivel de los últimos seis años, según un informe realizado por Coninagro. De acuerdo con los datos de la entidad, a mediados del mes actual se ubicaban en el 34%, dos puntos porcentuales por debajo del año pasado e incluso inferior al 40% del ciclo 2018/2019. Al mismo tiempo, según un reporte de Eugenio Irazuegui, analista de la firma Zeni, los productores todavía tienen por vender, mientras sigue la cosecha de la oleaginosa, una producción potencial equivalente a US\$15.760 millones. Por otra parte, según la Sociedad Rural Argentina (SRA), si se considera una "canasta" de cultivos, que incluye, además de soja, trigo, maíz y girasol, entre otros, el productor argentino lleva comercializado un 23% más en volumen versus 2023.

"A mediados de mayo, los productores solo vendieron el 34% de la producción de la campaña 23/24. El nivel más bajo de los últimos seis años", indicó Coninagro en

su reporte, y agregó: "En los cinco años anteriores se observó que, en promedio, para esta época del año se había vendido el 40% de la producción, aunque en las últimas dos campañas se había reducido al 36 por ciento".

Esa entidad también hizo una comparación en toneladas y, en ese caso, según indicó en su informe, el número es mayor que en otras oportunidades. Así lo señaló Coninagro: "La cantidad de toneladas vendidas hasta mediados de mayo ha alcanzado el nivel más alto en los últimos tres años, a pesar de que la proporción de la producción sea menor".

Al respecto, mencionó un volumen de 16,728 millones de toneladas versus 9,069 millones de toneladas para esta época en 2022/2023 y 15,971 millones en 2021/2022.

Vale recordar que los productores venden, los exportadores colocan la mercadería en el exterior y liquidan dólares, que acá se convierten en pesos luego pagados a sus proveedores del grano, es decir el campo.

Según Coninagro, "la suba de los precios internacionales, la mejora del dólar exportador y la menor hu-

medad están ayudando a que tome mayor ritmo".

Por otra parte, la entidad se refirió a la soja a fijar, entregada pero sin precio por parte de los productores. El porcentaje es del 57%, por encima del 42% del ciclo agrícola anterior y del 52% de la campaña precedente. "Esto probablemente sea consecuencia de los bajos precios que se han visto durante los últimos meses y la percepción de un tipo de cambio también bajo", indicó.

## Demoras

Ante una consulta de LA NACION, Eugenio Irazuegui, de la firma Zeni, señaló que si bien últimamente se observó un mayor dinamismo en la comercialización, todavía muestra una demora. Dijo: "Pese al mayor dinamismo de las últimas ruedas, se verifica un atraso en la comercialización de soja en esta campaña 2023/24, con montos inferiores para estas instancias del año. Se han comprometido algo más de 16,7 millones de toneladas, aunque solo unas 7,2 millones de toneladas han sido vendidas a precio o ya han sido fijadas. Estos números derivan en un pricing de apenas un 14,3%,

casi 11 puntos por debajo del ciclo anterior y unos seis puntos inferiores a la campaña 2021/22".

En opinión de este especialista, los precios internacionales tuvieron una tendencia declinante en el último año, algo que recientemente se ha interrumpido por las trágicas inundaciones en Rio Grande do Sul, en Brasil. "Ha sido un evento disruptivo en el mercado, dado que Brasil estaba transitando el último tramo de la cosecha y, de forma repentina, las inundaciones ocasionaron pérdidas significativas en la porción sur", apuntó.

Según Irazuegui, en la Argentina la demora en la recolección de la cosecha ha sido otro de los motivos centrales que impactaron en el mercado, con sucesivas y abundantes precipitaciones ocurridas en abril que dificultaron las labores.

"La elevada humedad ambiente y la falta de piso en amplios sectores impedía el ingreso de las máquinas cosechadoras. Hacia los últimos días de abril y en lo transcurrido de mayo, se ha corroborado una reactivación de la cosecha y, a nivel país, estaría cerca del 70% completado", explicó. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que a nivel nacional se cosechó el 77,9% del área.

Ante otra consulta, señaló que, de no mediar dificultades en los tramos finales de la cosecha, "aún quedarían por vender unas 33,75 millones de toneladas, valuadas en poco más de US\$15.760 millones".

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó una recolección total de 50,5 millones de toneladas de soja y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) la estimo en 50 millones de toneladas.

#### Otros productos

En este contexto, Ezequiel De Freijo, economista jefe de la Sociedad Rural Argentina (SRA), realizó un análisis general considerando varios productos con lo comercializado con precio firme. "El productor produce y comercializa anualmente una canasta de cereales y oleaginosas, trigo, maíz, soja, cebada, sorgo y girasol, y sus decisiones de venta están determinadas por las condiciones de mercado predominantes en cada momento de cada grano", explicó.

Según aclaró, "de esta canasta, según datos oficiales al 15 de mayo, el productor comercializó con precio 30,9 millones de toneladas, versus 25,2 millones de toneladas que había comercializado el año pasado, un 23% más".

Agregó: "Si comparamos las toneladas comercializadas con respecto a la producción estimada, se observa que ya se comercializó con precio el 25% del total de la producción estimada, mientras que a esta misma altura del año pasado [afectado por la sequía que dejó una menor cosecha] esta ratio fue del 33%".

Luego De Freijo hizo un análisis por producto. "Se observa que, en el caso del maíz, trigo y sorgo, el volumen comercializado con precio es similar o levemente mayor al nivel del año pasado. Mientras que, en el caso de la soja, el girasol y la cebada, el volumen comercializado respecto de la producción estimada viene por debajo de la campaña pasada".

"Esto ocurre en parte por la distorsión que generó la sequía en el nivel de producción del año pasado. Pero también influyen que el año pasado durante este periodo estuvieron vigentes las diversas modalidades del Programa de Incremento Exportador (PIE), las que afectaron la estacionalidad de las ventas en soja, girasol, cebada y sorgo. Mientras que, durante esta campaña, el factor climático impactó en el retraso ocurrido en la cosecha de la soja, lo que alteró el ritmo", detalló.

Según el economista de la Rural, "adicionalmente, por la caída de precios ocurrida desde noviembre del año pasado existe una alta probabilidad de que la decisión de comercialización, a estos valores de mercado, ponga al productor en la situación de tener que realizar una pérdida económica".

Y concluyó: "Su decisión hoy pasa por manejar sus necesidades financieras, conjugando la mejor combinación de ventas y momentos en función de la composición de su canasta de productos disponibles". •

ECONOMÍA | 17 LA NACION | LUNES 27 DE MAYO DE 2024

## Cuentas pendientes para que avance la competencia de monedas

Los especialistas advierten que es necesario eliminar los controles de cambios y cambiar algunas normas

#### Sofia Diamante

LA NACION

El presidente Javier Milei volvió a repetir la semana pasada que el objetivo de su gobierno es tender a un régimen de competencia de monedas para reducir la inflación. Si bien la definición de "competencia de monedas" es amplia, hay varias especificaciones que se pueden hacer. En la práctica, el Gobierno dio el primer paso hacia ese esquema a los pocos días de asumir, cuando publicó el megadecreto de necesidad y urgencia (el DNU 70/23). En el título X del decreto, llamado "Justicia", el Poder Ejecutivo modificó el artículo 765 del Código Civil y Comercial, que habla sobre las obligaciones de deuda, y lo restituyó a como era en la época de la convertibilidad.

Hasta diciembre pasado, el Código decía que si una operación se había realizado en moneda extranjera, el deudor podía liberarse de la obligación dando el equivalente en moneda de curso legal (pesos). Desde la publicación del DNU, la alternativa de cancelar una deuda con pesos no rige más, por lo tanto, permite a los ciudadanos pactar un contrato en moneda extranjera sin el riesgo de que se cancele la obligación en pesos. En la práctica, eso ya ocurre, por ejemplo, con algunos contratos de alquiler.

"La reforma que el DNU introduce vuelve al régimen del Código Civil derogado, reformado por la ley de convertibilidad. Es decir, después de afirmar que la obligación es de dar dinero, aunque su objeto sea una moneda que no tienecurso legal en la Argentina, dispone claramente que el deudor solo se libera entregando la especie convenida. No corresponde más el cumplimiento por el equivalente en moneda nacional, a no ser que esto esté pactado expresamente por las partes", explica el abogado Julio César Rivera, socio del estudio Marval O'Farrell Mairal.

Este cambio en el Código Civil, sin embargo, no implica que ya rige libremente la competencia de monedas por dos motivos principales. En primer lugar, porque el DNU todavía no brinda la suficiente confianza como para pactar contratos en moneda extranjera, ya que fue rechazado en el Senado y podría caer definitivamente si no tiene la aprobación en Diputados.

En segundo lugar, y más importante, porque todavía no se puede comercializar libremente el dólar por los controles de cambios. "Las empresas son las principales protagonistas del mercado cambiario, y las reglas para acceder al MEP o al CCL son disruptivas de la libertad de acceso para todas las operaciones, lo que claramente no existe", dice Horacio Tomás Liendo, uno de los padres intelectuales del esquema monetario de la convertibilidad, junto con el exministro de Economía Domingo Cavallo.

Para ir a un esquema de competencia de monedas, Liendo indica que no solo hay que eliminar los controles de cambios, sino que también es necesario derogar el régimen penal cambiario, que se

adoptó por una ley de 1971, bajo un régimen militar. "Es la amenaza que tiene el Banco Central (BCRA) de mandar a la cárcel a alguien que compra o vende dólares por fuera del régimen permitido. Esa amenaza desaparece si se deroga la ley y realmente hay libertad de tener pesos o dólares", explica el exsecretario de Coordinación del Ministerio de Economía durante la gestión de Carlos Menem (1992-1996).

#### Curso legal

Liendo también hace hincapié en la necesidad de declarar de curso legal el dólar y que se elimine completamente el excedente de emisión monetaria, una cuestión que mencionó Milei la semana pasada frente a los ejecutivos de finanzas en el congreso del IAEF.

"El Presidente repite que el régimen hacia el cual vamos consiste en eliminar la emisión de pesos por todo concepto. El BCRA no solo no financiaría directamente al Tesoro, algo que ya dejó de hacer, sino que tampoco tendría pasivos remunerados, no intervendría en el mercado de bonos y ni siquiera en el mercado único y libre de cambios (MULC). Por ley, la impresión de moneda pasaría a ser considerada un delito de lesa humanidad. A partir de ahí, se liberarían las restricciones cambiarias y habría competencia de monedas porque el dólar se volvería moneda de curso legal, poniéndolo en igualdad de condiciones con el peso. En ese contexto, la única remonetización posible para acompañar un potencial crecimiento económico sería con los 'dólares del colchón'", dice el último informe de la consultora 1816, que habla especialmente de la competencia de monedas.

La semana pasada, el Banco Central también hizo un acercamiento al régimen de competencia de monedas. Con la aprobación de la comunicación A 8027, igualó las condiciones que los bancos deben cumplir para abrirle a un cliente una caja de ahorro en moneda extranjera con las que ya estaban establecidas para la apertura de esas cuentas en pesos.

El economista Emilio Ocampo, quien proponía la dolarización de la economía y era el primer candidato a presidir el BCRA, dijo que "para que haya una verdadera competencia de monedas, el dólar debe tener curso legal, lo cual requiere una ley del Congreso". Y agregó en la red social X: "No alcanza con la libertad de celebrar contratos en cualquier moneda".

Un esquema similar al que el Gobierno quiere implementar llevóadelante Perú luego de la guerra con Ecuador. "Ecuador dolarizó su economía, mientras que Perú adoptó un esquema bimonetario con flotación cambiaria sucia al principio", explica el economista Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier.

"Perú le dio curso legal al dólar e hizo una reforma constitucional para darle independencia total a su banco central. También realizó un proceso de consolidación fiscal. Al principio había una economía muy dolarizada y después se fue desdolarizando a medida que se fortalecía el sol peruano con metas de inflación. Pero el primer paso para todo eso es que no haya controles de cambios", concluyó Caamaño.

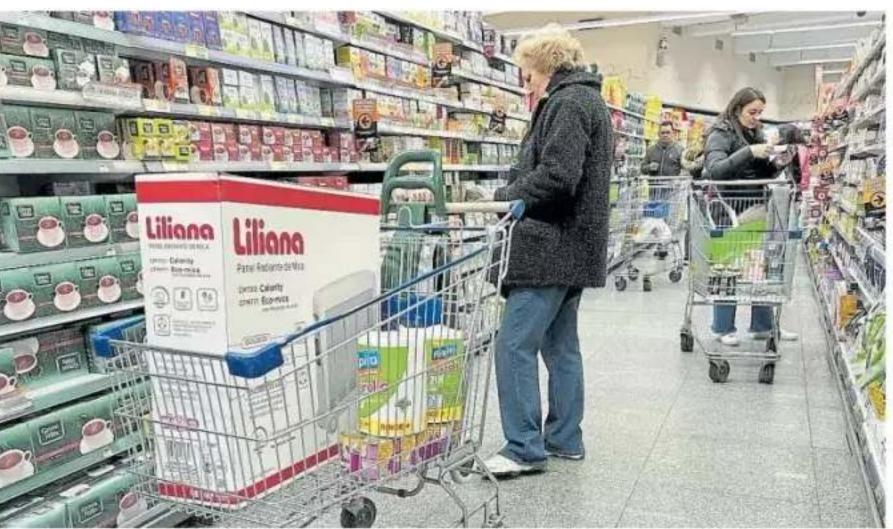

Las ventas en supermercados y autoservicios cayeron 13,8% en abril

## Tras meses de caída en el consumo, los expertos no ven recuperación este año

INGRESOS. Dependerá de la inflación y de cómo sigan los salarios reales; será clave si se retoman los aumentos de tarifas

#### Luján Berardi

LA NACION

El aumento de los precios al consumidor y la caída del salario real, con el consiguiente menor poder de compradelagente, golpearon fuerte en el primer cuatrimestre. Mes tras mes se observa una baja en el consumo, con un fuerte impacto en abril. Pero pese a que la inflación se desacelera, la recuperación podría tardar en llegar. De hecho, esto dependerá de la recomposición salarial y de que continúe la tendencia a la baja de los precios.

En este último aspecto, la situación puede complicarse, ya que, según los especialistas, el congelamiento de los precios de sectores regulados (tarifas y combustibles, especialmente) y la devaluación del 2% mensual (muy por debajo de la inflación) deberán corregirse tarde o temprano, lo que le pondría un freno a la baja de los precios. Así, las perspectivas sobre una mejora en el consumo son, en su mayoría, pesimistas.

La situación es complicada. Como ejemplo, en el sector del consumo masivo el último informe de Scentia mostró que en abril se registró la mayor caída del consumo en lo que va del año para el canal self service (supermercados, súper chinos y autoservicios), con un desplome del 13,8%, casi el doble que en marzo (7,5%).

En cuanto a las encuestas del Indec, que miden el avance de las ventas hasta marzo, también se observaron descensos en la variación interanual en el sector mayorista (10,7% a precios constantes), centros comerciales (11,3%) y tiendas de electrodomésticos y productos para el hogar (41,2%).

Las ventas tienen una relación directa con el IPC, lo que se evidencia al ver la variación a precios corrientes (reales). En los supermercados, por ejemplo, representó un incremento de 291,8% interanual en marzo, cuando la inflación acumulada llegó a 287,9%.

Para Alejandro Giacoia, de Econviews, si bien durante el segundo semestre del año podría dejar de caer el consumo, o incluso repuntar levemente, "no va a ser algo que se sienta mucho".

Es que, según el análisis de Claudio Caprarulo, de Analytica, si no suceden eventos de shock, el con-

un piso en el primer trimestre. "Sin embargo, no va a existir una recuperación en los próximos meses y se espera que oscile en los mismos niveles. Por caso, ya hay indicadores que muestran malos resultados durante abril, en particular en el conurbano bonaerense", detalló.

Esto se condice con el relevamiento del Banco Provincia (el IBP, que indica el gasto de consumo por cliente con tarjetas de crédito, débito y la billetera Cuenta DNI de la misma entidad), que registró una caída del 35,3% interanual en abril. Elinforme explica: "Según el sondeo de las consultoras, esta significativa contracción se debió a salarios con poco poder adquisitivo, el deterioro incipiente de las condiciones sociales (suba de la pobreza y todo lo que ello conlleva) y firmas que intentan evitar incorporar fragilidad a sus hojas de balance bajando precios".

Capraruloañadió que, por un lado, la desaceleración del IPC ayuda a frenar la caída, pero sostuvo: "El problema es que no va a existir una recomposición de los salarios y las jubilaciones que permita dinamizar el consumo. Su valor se va a mantener muy por debajo respecto al del año pasado".

Tampoco en la consultora Eco-Go esperan que el consumo se recupere hasta fin de este año o, incluso, 2025. Rocío Bisang, economista de la firma, comentó: "Hay muchas variables a seguir. La principal es la evolución de los salarios reales y el empleo, que hoy se están viendo fuertemente afectados. Pero también otras asociadas, como el grado de apertura de la economía, la brecha cambiaria y qué pasa con la inflación".

La especialista continuó detallando que en una economía "sana" no habría cepo ni brecha cambiaria, y que las variaciones del tipo de cambio no suelen ser tan violentas ni influir en el IPC. "En qué momento, cómo y bajo qué condiciones se de una apertura no es menor, y puede tener distintos efectos sobre el consumo", argumentó Bisang, y agregó que una salida rápida del cepo, sin resolver el excedente de pesos, puede llevar a un aumento del tipo de cambio, lo que rebotaría en la inflación y en los ingresos.

En cuanto a estos últimos, Jorge Colina, director de Idesa, dijo: "La inflación viene bajando, pero

sumo privado habría alcanzado sigue siendo alta: 8,8% mensual es mucho. Chile y Uruguay tienen esta inflación anual. Cuando se acerque al 1% mensual es cuando los salarios empezarán a crecer por encima de la inflación, y allí se recuperarán".

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en su relevamiento de abril, registró un retroceso del 4,5% en el consumo interanual. "Al igual que en marzo, las elevadas tasas de inflación impactaron fuertemente en la capacidad de compra de las personas. El dato de abril de 2024 presentó la mayor caída en la serie del IPC que elabora la CAC, lo cual implicó una profundización de la pérdida real de poder adquisitivo de los individuos", explica el informe.

Giacoia, de Econviews, comentó al respecto: "Para pensar lo que puede pasar con el consumo hay que tener en cuenta, principalmente, la evolución del salario real. Yahi es donde entra en juego la inflación. Pareciera que los meses más duros para el salario real ya pasaron, y ahora deberíamos ver una recuperación, aunque no va a ser algo parejo para todos los tipos de relaciones laborales".

A su vez, agregó que quienes trabajan en relación de dependencia van a estar en una mejor posición que los asalariados informales o los trabajadores del sector público. "El crédito también es un factor que puede ayudar a que repunte el consumo, aunque en menor medida, y no va a ser algo que veamos de un día para el otro", remarcó.

Perootropunto clave es el congelamiento de las tarifas de servicios públicos, ya que, de mantenerse, puede implicar que aumente el ingreso disponible de los hogares. Sin embargo, este no sería el camino ideal para el especialista. En este caso, la parte negativa se condice con el peligro que acarrea para la inflación: "Si el Gobierno sigue atrasando aumentos, y con un crawling peg muy bajo [2%], puede que el IPC caiga un poco más, pero en algún momento se va a estacionar, la baja va a ser cada vez menor y va a empezar a pesar la inercia. Como ningún sector quiere quedarse atrás, primero aumenta uno, después otro, y así sucesivamente, para recuperar lo que fueron perdiendo. Entonces, es cada vez más difícil que baje", contó. •

#### EL PULSO DEL CONSUMO

## La dolorosa huida hacia la tierra prometida

Guillermo Oliveto

PARA LA NACION-

#### Viene de tapa

Los tres sectores son fuertes generadores de empleo. Sin embargo, la última encuesta nacional de Poliarquía volvió a registrar en mayo que un 57% de la población convalida y acompaña la gestión del presidente Milei.

"Yo hago sacrificios. Me estoy privando de muchas cosas. Pero lo hago porque tengo la esperanza de que esto va a cambiar". Esta cita textual de nuestros últimos estudios cualitativos opera como buena síntesis del particular momento que atraviesa la sociedad argentina. En la primera medición que realizamos a mediados de febrero nos encontramos con este nuevo clima de época que llamamos "recesión con ilusión" (https://www.lanacion. com.ar/economia/nuevo-climade-epoca-recesion-con-ilusionnid04032024/).

En ese entonces sonaba extraño. Ya no. Ahora esa extrañeza se ha coagulado. A un lado y al otro de la grieta se reconocen tanto la violenta, profunda, densa y acelerada contracción de la economía real como la baja de la inflación (rondaría el 5% en mayo) y la inquebrantable fe de una mayoría de los ciudadanos. Atravesamos una instancia de tensión emocional, de sensaciones cruzadas por la contradicción.

De hecho, la última encuesta nacional de Pulso Research (2100 casos, 1 al 10 de mayo) señala que el principal sentimiento de la población es la esperanza: 38% de los ciudadanos lo expresan. Le sigue la incertidumbre, con el 21%, y recién luego emergen los aspectos negativos: tristeza/angustia, 17%; bronca/ enojo, 11%; desilusión, 6%, y miedo, otro 6%. Sumados, aglutinan el 40%. Valor muy similar al de los ciudadanos que desaprueban de modo contundente la gestión.

Salvo alguna excepción, el consumo está lejos todavía de dar buenas señales. En marzo, los despachos de cemento cayeron 36%; los insumos para la construcción, 33%; las bebidas con alcohol, 23%; las golosinas, chocolates y alfajores, 20%; la carne vacuna, 18,5%; las bebidas sin alcohol como gaseosas, aguas saborizadas y jugos, 17%; los productos de higiene y cosmética, 17%; los de limpieza del hogar, 16,5%, y los alimentos secos como fideos, arroz, aceite o yerba, 10%.

Los últimos datos oficiales sobre la actividad industrial confirman esta perspectiva. Si ahondamos en los sectores más cercanos al consumo cotidiano, nos encontramos con números que no dejan lugar a dudas. En marzo, la producción de muebles y colchones cayó 46%, la de pinturas, 35%; la de autos, 29%, igual que la de calzado; la textil, 25%; la de cervezas y gaseosas, 24%; la de motos, 23%, y la de productos lácteos como leches fluidas. yogures y quesos, 17%, igual que la de carne vacuna; la de fiambres y embutidos, 16%, y la de galletitas, 14%, al igual que la de vinos. No sorprende que el uso de la capacidad instalada de la industria haya sido de apenas el 53%. A todo el mundo le sobra stock. Si "no hay plata", entonces "no hay ventas".

## Ilusión y esperanza

Como lo afirmó el gran antropólogo francés Marc Augé en el que fuera su último ensayo, La condición humana, publicado en 2022, "en el origen de la ilusión se encuentra el deseo". Vemos lo que queremos ver, lo que anhelamos, lo que esperamos. Esa es justamente



La venta de insumos para la construcción cayó un 33% interanual en marzo pasado

ARCHIVO

la definición que da el Diccionario de la Real Academia Española para algo tan difícil de precisar como la esperanza: "Estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea". Está ahí, logramos divisarlo entre la bruma que nos rodea, caminamos hacia allá, vamos a llegar, va a suceder, nos moviliza, nos entusiasma, nos motiva, nos pone en marcha. Augé nos recordaba con la sabiduría de sus lúcidos 86 años que "la esperanza, tan ilusoria como suele revelarse, pide la huida hacia adelante. No se identifica con la felicidad, pero intenta huir de la desgracia".

La esperanza siempre está adelante, más allá, en un "lejos cercano", en una distancia lo suficientemente próxima como para convocarnos y tan distante como para que haga falta seguir marchando. Es siempre más un motor para irse de algún lugar, un magnetismo, una seducción, una dulce promesa, antes que una realidad.

Si algo están haciendo los argentinos hoy es huyendo, marchando, dirigiéndose hacia otro lugar, hacia una nueva tierra prometida que articula la mítica grandeza del pasado fundacional de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX -Alberdi, Sarmiento, Roca- con el brillo del silicio que propone la transformación digital del siglo XXI encarnada por el que hoy es su ícono máximo: Elon Musk.

Apenas a 13 días de haber asumido, las cuentas de la plataforma X que impulsan la imagen y la narrativa del presidente Milei empezaron a postear imaginarios concretos de esa nueva tierra prometida. Renders del país posible, imágenes que nutrieran la imprescindible ilusión, que dieran forma tangible a la esperanza, que permitieran visualizarla, "verla".

En la cuenta @mileipresi 2023, por ejemplo, su titular comentaba que le había solicitado a la inteligencia artificial que diseñara cómo sería el país de Milei luego de unos años de su gobierno. Para ser más precisos, en 2031, es decir, dos mandatos. El texto era acompañado por una imagen donde se veía una especie de fusión misteriosa y muy atractiva entre Puerto Madero, Silicon Valley, Manhattan, Dubái y, por qué no, algún dejo de Ciudad Gótica.

Naturalmente, el aura de perfección y supremacía que ostenta la inteligencia artificial operaba como un refuerzo semántico implícito. Si lo dicen los softwares más desarrollados del mundo, "debe ser así".

## La cura, en vez de la anestesia

Apenas unos días después, el propio presidente Milei, reposteó un tuit de la cuenta Coherencia por favor, donde podía verse su imagen con la indumentaria de un monje. El alumno le preguntaba al maestro el motivo de su dolor. A lo que él respondía: "Es porque esta vez elegiste la cura en vez de la anestesia".

A cinco meses de aquellos posteos que dejaron tempranamente asentada la lógica discursiva del Gobierno, estamos en una especie de "pausa". Superada la euforia inicial y comenzando a sentir el cansancio en el largo trajinar del desierto, se habla poco y se da por sentado que lo hecho hecho está y lo dicho ya fue dicho. Ahora solo queda marchary esperar.

El alumno le pregunta al maestro el motivo de su dolor: "Es porque esta vez elegiste la cura en vez de la anestesia"

Debajo de la superficie, dos fuerzas poderosas se desplazan con la capacidad de alterar significativamente el devenir de los acontecimientos. Y están acelerando

Parecería que después de tanta intensidad la sociedad hubiera optado por cerrarse sobre sí misma para protegerse. Sabiendo que la espera una larga y desafiante travesía, al igual que a Ulises en la Odisea, aquel histórico poema de Homero del siglo VIII a. C., decidieron atarse al mástil de la nave para evitar caer en la tentación de los seductores cantos de sirena. Esas sirenas les proponen, como al mítico personaje, un agradable momento en el corto plazo. Sucede que esta vez una mayoría de los ciudadanos (entre el 55% y el 60%) dice haber abierto los ojos y saber que, si caen en la trampa de sus encantos, pierden una vez más la posibilidad de arribar a su verdadero destino, que queda bastante más allá de esta instancia próxima. Al igual que el legendario héroe, quien en su interminable viaje de diez años ansiaba llegar al remanso de su hogar, ceden goce presente a cambio de satisfacción futura.

Así estamos hasta hoy. Pero, debajo de la superficie, dos fuerzas poderosas se desplazan con la potencial capacidad de alterar significativamente el devenir de los acontecimientos. Y están acelerando. Una de ellas juega a favor del imaginario de futuro, lo abona, renueva las energías, lo potencia. La otra podría lastimarlo en su fibra más sensible, encarnando así otra de las figuras míticas de los poemas homéricos: Aquiles, el héroe de Troya. Homero relata en su otro gran poema, la *Iliada*, que una flecha envenenada hiere de muerte al hábil guerrero por impactarlo en su único punto vulnerable: el talón. En la historia se lo conocería luego como "el talón de Aquiles" y simbolizaría la máxima debilidad de un individuo o un sistema.

## El gran eslabón perdido

del gran eslabón perdido del consumo que brilló por su ausencia durante dos décadas, con la salvedad del año 2017. Se trata de la gran estrella de esta hora: el ansiado y abrupto regreso del crédito hipotecario. En la actualidad este representa un exiguo 0,2% del PBI en la Argentina, mientras que en Paraguay es el 1,2%; en Uruguay, el 4%, y en Chile, el 26% (fuente: Argentina

en Datos). A finales de los años 90 llegó aquí a un pico del 4,6%.

La Argentina es un país de tradición propietaria. Aun con todo lo que se ha deteriorado la economía a lo largo de las últimas décadas, acorde con las cifras del Indec, todavía casi el 70% de los ciudadanos viven en una vivienda propia. Grande, chica o mediana, lujosa, precaria o normal, reciente o añeja, comprada o heredada, ninguna de todas esas categorías invalida la más importante: dueño.

Siendo el octavo territorio más extenso del planeta, lo que históricamente sobró aquí fue el espacio físico. El proceso migratorio se diseñó para "poblar el país". Tan fuerte resultó aquella dinámica que adquirió un carácter exponencial y aluvional: pasamos de apenas 1,9 millones de habitantes en 1869 a 12 millones en 1930. El inmigrante arraiga cuando justamente, como lo indica el término, logra echarraíces. Para eso es clave tener su casa. Porque ya nadie se la puede sacar y porque además es un patrimonio heredable. Una base que les dejará a los hijos desde la cual seguir construyendo.

El regreso del crédito hipotecario, en caso de consolidarse y masificarse, podría generar un cambio de carácter cultural. Tendría una fuerte relevancia económica, dado que la construcción es un sector multiplicador en la economía, pero su incidencia social es potencialmente mucho mayor. Quien tiene que pagar una cuota durante 10, 15 o 20 años para tener su casa, piensa muy distinto que aquel cuyo mañana más lejano es el próximo sábado.

Le cambia la perspectiva de la vida. Y está mucho más dispuesto a postergar presente a cambio de un mejor futuro. En nuestra sociedad, la idea de ser dueño es una tierra prometida única y personal, hecha a imagen y semejanza de cada sueño individual o familiar.

Por otro lado, el fantasma que ya secierne sobre nosotros y que amenaza con hacer dudar a muchos de los que hoy marchan apretando los dientes y en silencio es el desempleo. No es lo mismo sostener la fe con trabajo que sin trabajo. Una cosa es perder poder adquisitivo y ajustarse, como reconocen estar haciéndolo casi el 80% de las familias, y otra muy diferente es extraviar la ubicuidad, la templanza y el sentido que brinda el empleo. El Indec publicará recién el 24 de junio próximo los indicadores del primer trimestre 2024. La información oficial de la Encuesta de Indicadores Laborales, que releva solo los empleos privados en blanco, indica que en los últimos cuatro meses se produjo una contracción del 1,4% en la cantidad de asalariados formales. Solo en marzo, la caída fue -0.6% vs. marzo de 2023, siendo la peor para ese mes desde marzo de 2002. El sector informal ajusta por nivel de actividad. Es de suponer que allí el empleo esté cayendo aún más.

Para entender este inédito mo-En el primer caso, estoy hablando mento, vale la pena recordar la cita atribuida a San Agustín: "La esperanza tiene dos adorables hijos: el enfado y el valor. El enfado al ver cómo son las cosas y el valor, para no permitir que continúen así". De eso está hecha esta marcha, que es, sobre todo, una huida. De dolor y convicción. En el horizonte de los caminantes hay luces, pero también sombras. Imposible saber si llegarán a destino.

## Leve crecimiento de las exportaciones de las pymes

PRIMER TRIMESTRE. Subieron 2% en dólares; son el 12,2% del total

En los primeros tres meses de este año, las exportacio- de pymes exportadoras se de este tipo de empresas del nes de las pequeñas y me- redujo un 4,5% en marzo 17% sobre el total y una caída dianas empresas (pymes) respecto del mismo mes de interanual del 9%. representaron el 12,2% del 2023. En el tercer mes de este total exportado por todas año se identificaron un total las empresas del país. El monto total vendido al exte- 122 empresas menos que un llevan el 7,4% del total exrior por estas compañías fue año atrás. de US\$2157 millones, un 2% más que en el acumulado en la CAME destaca que en registraron operaciones por el primer trimestre del año pasado, según un informe total exportado en dólares elaborado por la Confedera- por la Argentina, las pymes respecto del mismo mes del ción Argentina de la Media- representan un 57,2%. Los año pasado. na Empresa (CAME).

las pymes exportaron 1,9 interanual de 14,3%. millones de toneladas, 1,7% más en la comparación interanual acumulada", señala el informe.

de 2608 pymes exportadoras,

alimentos sin procesar, del US\$1233,1 millones factura-"Analizando en volumen, dos implican un aumento materiales eléctricos y sus

> procesados, se registraron por el rubro, con operaciooperaciones de pymes por nes por US\$100,4 millones y US\$366,3 millones, lo que una caída del 21,3%.

Sin embargo, la cantidad representa una participación

Les siguen en importancia las pymes del sector de productos químicos, que se portado por el rubro en el En el análisis por rubro, primer trimestre del año. Se US\$160,2 millones, lo que representa una caída del 13,3%

Las pymes que producen manufacturas representan En el rubro alimentos el 4,7% del total exportado

## Remates

## **Judiciales**

JUDICIAL - LOCAL en CABALLITO

EDICTO DIARIO LA NACION El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 29, interinamente a cargo del Dr. Federico Alberto Güerri, Secretaria Nº 58, interinamente a mi cargo, sito en la calle Montevideo 546, piso 5°, de CABA comunica por dos (2) días en los autos "DOMENEGHINI JUAN DANIEL C/ VALFRA S.A. S/ EJECUTIVO", Expediente COM Nº 15167/2019, que el Martillero Maximiliano A. Fornillo (CUIT 20-25594538-7) rematará el 03 de Junio de 2024 a las 11.30 hs (en punto) en el salón de ventas sito en la calle Jean Jaures 545, PB, de la CABA, el inmueble ubicado en la Av. Jose Maria Moreno Nº 31/33 (entre Av. Rivadavia y calle Rosario), PB, Unidad Funcional N° 2. Nomenclatura catastral: Circunscripción 6, Sección 40, Manzana 75, Parcela 40. Matricula FRE: 6-9123/2. Superficie: 110,99 mts2 (según certificado de dominio). El martillero constató que se trata de un local comercial que en el frente tiene una vidriera de doble altura y una puerta de ingreso. El local es más angosto en el frente y el fondo es más amplio. La PB cuenta con 2 probadores y 2 baños, en esta planta se exhibe la mercadería para la venta y se encuentra el mostrador de atención al público. En un lateral hay una escalera de vidrio a un entrepiso y otra escalera que conduce al primer piso donde se ubica el depósito de mercaderia. Al momento de la constatación el inmueble se encontraba ocupado (alquilado con destino a venta de ropa), en buen estado de conservación y mantenimiento. CONDICIONES DE VENTA: al contado y mejor postor. Base U\$S 600.000. Seña 30%. Comisión del 3%, arancel establecido por la CSJN 0,25%. En efectivo, en el acto de remate, y a cargo del comprador. Expensas: según lo informado el 31.10.2022 no se abonan expensas. El inmueble se remata en el estado en que se encuentra. No se admitirán reclamos de ningún tipo respecto del estado, medidas, condiciones, características y uso del mismo. Queda a cargo del comprador la inscripción registral del bien, que deberá concretarse en un plazo perentorio de diez días, bajo apercibimiento de disponer lo pertinente. El comprador deberá hacerse cargo de la totalidad de los impuestos y contribuciones adeudados con relación al bien objeto del remate hasta la fecha de posesión. Serán admitidas ofertas bajo sobre -art. 162 del Reglamento del Fuero-. El saldo de precio deberá ser depositado dentro del quinto dia de aprobada la subasta sin necesidad de otra notificación ni intimación, bajo apercibimiento del art. 580 del Cpr. No se admitiran compras en comisión ni cesión del boleto de compraventa. De corresponder el pago del IVA por la compraventa, deberá ser solventado por el comprador, debiendo el martillero retenerlo en el acto de subasta. En caso de incomparecencia del adquirente regularmente citado, quedarà fictamente entregada la posesión en la fecha programada para la entrega. La posesión y eventual escritura traslativa de dominio o inscripción por testimonio se cumplirá dentro de los treinta días siguientes de acreditada la efectivización del saldo de precio. La escrituración sólo se cumplirá, de ser requerida por el adquirente (doctr. cod. proc. arts. 582 y 586), por el escribano que él mismo proponga, en tanto la venta al contado. En todos los casos en que por cualquier causa la aprobación de la subasta se efectúe transcurridos más de 30 días corridos desde la fecha de celebración de remate, el comprador deberá abonar al contado el saldo de precio con más los intereses -a partir de la fecha de la subasta y hasta el efectivo pago-, que cobra el Banco Nación Argentina para operaciones ordinarias de descuento a treinta días. Para el caso de que el ejecutado no revista el carácter de inscripto en el impuesto a las ganancias, deberá abonarse el impuesto a la Transferencia de Inmueble (ley 23.905) con el precio que se obtenga en el remate. No se autorizará el retiro de fondos ni el libramiento de testimonio u otra pieza para la inscripción del inmueble, hasta tanto no se haya abonado el mencionado impuesto o el Tribunal decida que la venta no se encuentra alcanzada por esa gabela. CUIT de VALFRA SA: 33-70855469-9. Exhibición: 29 y 30 de mayo de 2024 de 14 a 16 hs. Para concurrir a los remates el público previamente deberá inscribirse a través de la web del Álto Tribunal (www.csin.gov. ar) ingresando al link Oficina de Subastas -Tramites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545, PB, Caba, con el formulario que indica el sitio aludido. Tel. martillero: 15-4171-5967. Buenos Aires, 22 de mayo de 2024. FDO. MARÍA JOSÉ ROBLEDO. Secretaria

## CAMPO 700 H. RP 33 CATAMARCA SFV KM 33,5 CON MEJORAS-OLIVOS-GALPÓN-VIVIENDAS-TRACTOR-BOMBAS DE RIEGO-ALAMBRADO PERIMETRAL

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº4 a cargo de la Dra. Paula María Hualde (juez subrogante), Secretaria Nº8 a cargo del Dr. Ignacio M. Galmarini, sito en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 1211, Piso 1º de esta Ciudad, comunica por en los 1 día autos caratulados "COMPAÑIA DEL VALLE CENTRAL S.A. s/QUIEBRA" (Expediente Nº34006/2019) que el martillero Jorge Omar Hoogen (CUIT 20-30555626-3) rematará el día 5 de junio de 2024 a las 11:30 hs. en Jean Jaures 545, PB, C.A.B.A. el 100% indiviso de los siguientes bienes pertenecientes a la fallida COMPAÑIA DEL VALLE CENTRAL S.A. (CUIT 30-70846357-0): 1) Inmueble sito en Ruta Provincial 33, localidad Las Esquinas, Departamento de Valle Viejo, Provincia de Catamarca (Matricula de Folio Real N°7.723-lote B-; MFR N°7.724-lote C- y MFR N°7.725-lote D). Según constatación: Se trata de un campo con destino a olivares que consta de: Amplio frente sobre la Ruta N°33 pavimentada a 30 km de la ciudad de San Fernando aprox. Posee amplia casa sólida, varias habitaciones, de 120 m² aprox. Casa de 80 m² aprox. Casa para personal. Galpón en buen estado de 415 m² aprox. con 2 portones. 2 invernáculos de acero de 430 m² y 210 m² aprox. Instalaciones de riego completas con bomba de riego de 30HP, y otra de 150 HP con caudal de 50 m3/h. Instalaciones de media tensión sobre todo el camino interno del campo. Superficie total del campo: 700 Ha. aprox., con arboleda y riego por goteo presurizado parcial. Se encuentran afectadas por un incendio 20 Ha. Apto para la explotación de aceituna de conserva y para las aceiteras. Espacio libre para ganadería de aprox. 407 ha. y 24 ha linderas al arroyo, Río El Naranjo. Ocupación: Habitado por su cuidador con autorización para residir hasta la venta del inmueble. 2) Tractor 5065E marca John Deere c/ con horquilla; balde cargador y torre elevadora. 3) Desmalezadora, Herramientas y chatarra. Todo en buen estado. BASES: A) u\$Venta en conjunto (lotes 1 a 3): d 384.750.- B) Venta individual: Lote 1: u\$d 367.500.- Lote 2: u\$d 15.000.- Lote 3: u\$d 2.250.- Especificaciones respecto del inmueble: El comprador sólo será responsable por las deudas devengadas con posterioridad a la toma de posesión. En el acto de remate el comprador deberá abonar: el 30% como seña, el 3% por comisión y el 0,25 % sobre el precio de venta (CSNJ: Acordada 10/99 y 24/00:7). El saldo de precio deberá ser depositado dentro de los diez dias de realizada la subasta sin necesidad de otra notificación ni intimación alguna, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el CPR: 580, aún cuando se hubiere planteado cualquier objeción que impida la aprobación de la subasta. Queda prohibida la compra en comisión así como la ulterior cesión del boleto que se extienda. De optarse por registrar el inmueble a través de escritura pública, la totalidad de los gastos que irrogue dicho trámite serán a cargo exclusivo del comprador. Especificaciones respecto de los bienes muebles: En caso de corresponder el pago del I.V.A. por la presente compraventa deberá ser solventado por el comprador; los gastos de traslado de los bienes estarán a cargo del comprador deberá abonar: el 30% como seña, el 10% por comisión y el 0,25% por arancel sobre el precio de venta (CSNJ:Acordada 10/99 y 24/00:7). El saldo del precio deberá ser depositado dentro de los diez días de realizada la subasta sin necesidad de otra notificación ni intimación alguna, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el CPR:580. En el plazo de 30 días desde la aprobación de la subasta deberá el comprador inscribir los bienes a su nombre en los registros respectivos, en su caso. Estas erogaciones de existir estarán a cargo del adquirente. Modalidad de venta: conforme LCQ:204 Los interesados podrán abonar el depósito, el saldo de precio y la comisión del martillero en moneda extranjera o moneda de curso legal. A tales efectos se deberá depositar la suma equivalente (en pesos) tomando la cotización del dólar MEP tipo comprador del día anterior a la subasta. Serán admitidas ofertas bajo sobre en los términos de la LCQ 212 y art. 162 del Reglamento para la Justicia Comercial hasta las 12 hs. del día hábil inmediato anterior a la fecha designada para la subasta. Todo posible comprador adquirente que concurra al acto mediante poder otorgado por otra persona de existencia física o ideal deberá denunciarlo en forma precedente al comienzo del acto al Sr. martillero. Para concurrir al remate los interesados previamente deberán inscribirse a través de la web del Alto Tribunal (www.csjn.gov.ar) ingresando al link Oficina de Subastas - Tramites: turnos registro y deberá presentarse el día y hora asignado en Jean Jaures 545 Pb, Caba, con el formulario que indica el sitio aludido. Se presume que los oferentes tienen debido conocimiento de las constancias de autos, de los términos de la subasta y de las resoluciones que se dicten al respecto. Fecha de exhibición de los bienes: 31 de mayo de 2024 y 1° de junio de 2024 en el horario de 10.00 a 14.00 hs. Buenos Aires, 20 de mayo de 2024. IGNACIO MARTIN GALMARINI, SECRETARIO.

11-6549-5077

www.hoogenprop.com

11-4030-0216

# clasificados

www.lanacion.com.ar

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

CIRCULACIÓN NACIONAL



## Convocatorias

#### Convocatoria Asambiea ordinaria North-

lands Asociacion Civil de Beneficiencia En cumplimiento de las pertinentes disposiciones estatutarias convocamos a usted a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el miércoles 12 de junio de 2024, a las 19 horas en la calle Roma 1248, de la localidad de Olivos, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA Iro. Designación de dos Asociados para refrendar el acta de la Asamblea. 2do. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Revisor de Cuentas, correspondientes al ejercicio vencido el 29 de febrero de 2024. Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva. 3ro. Admisión de nuevos Asociados. 4to. Fijación de los montos de la cuota de ingreso y de la cuota social hasta la pròxima Asamblea Ordinaria. 5to. Fijación del número de miembros que constituirá la Comisión Directiva hasta la próxima Asamblea General Ordinaria. Elección de cinco Miembros Titulares para integrar la Comisión Directiva, por

## Convocatorias

dos años, teniendo en cuenta la finalización de los mandatos de las Sras. Beatriz Abaroa y Alejandra Dantur y de los Sres. Daniel Sielecki, Teodoro Quesada y Adrián Súcari. 6to. Elección de dos Vocales Suplentes por un año. 7mo. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y otro Suplente por un año. Las Asambleas se constituirán con la asistencia de la mitad más uno de los Asociados Activos con derecho a voto, pero transcurrida media hora de la fijada en la convocatoria, se constituiră con el número de Asociados presentes (Art. 23ro. del Estatuto). Marcela Rodrigo Secretaria Maria Lucila Fernie Presidente

## Licitaciones

COLEGIO PÚBLICO DE ABO-GADOS DE LA CAPITAL FEDE-RAL Llamado a Licitación Pública: Contratación del Servicio de Limpieza integral Diaria Sedes CPACF Objeto: Contratación del Servicio de Limpieza Integral Diaria para Sedes del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Retiro de Pliegos: Lunes a viernes desde el lunes 27 de mayo al viernes 31 de mayo de 2024, de 9:00 a 13:00 horas en Gerencia de Administración General, Av. Corrientes 1441, 3º piso, C.A.B.A. Presentación de Propuestas: Hasta las 12:00 horas del viernes 7 de junio de 2024, en Av.

## Licitaciones

Corrientes 1441, PB (Mesa de Entradas), C.A.B.A. Apertura de Sobres: Viernes 7 de junio de 2024 - 14:00 horas, en Av. Corrientes 1441, C.A.B.A.

## Edictos **Judiciales**

Por I día el Juzg. Nac. de Ira. Inst. en lo Comercial Nº4 a cargo del Dr. Gerardo D. Santicchia, Secretaria Nº 7 a cargo del Dr. Hernán O. Torres, hace saber que en autos "ARMADO-RES PESQUEROS PATOGONI-COS MCI SA s/CONC. PREV. Expte 27064/2015, con fecha 16/04/2024 se resolvió dar por cumplido el acuerdo preventivo homologado y por finalizado el concurso preventivo de Armadores Pesqueros Patagónicos MCI S.A. - CUIT Nº 30-64827737-3 (conf. LCQ 59). Buenos Aires, 23/05/24. HERNAN OSVALDO TORRES SECRETA-RIO

Para publicar llamar a 4318-8888

5199-4780

Cobro con tarjetas de crédito. Descuentos con Club La Nación.

Clasificados

## Edictos Judiciales

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 29, a cargo de la Dra. María Virginia Villarroel -Juez Subrogante-Secretaría Nº 57, a cargo de la Dra. Nancy Rodriguez, sito en Montevideo 546, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica que con fecha 8 de mayo de 2024 se ha decretado la apertura de los concursos preventivos de AXEL HORA-CIO LABOURT (C.U.I.T Nº 20-10809467-3), MANUELA MA-RIA LABOURT (C.U.I.T Nº 27-30333856-5), JAVIER JUAN LA-BOURT (C.U.I.T Nº 20-12045303-4) y FABLAN RAUL MOREDA (C.U.IT Nº 20-12985991-2), como garantes de Gestiones de Ventas S.R.L. y Creaciones Americanas S.R.L., los cuales tramitarán bajo los autos caratulados "LABOURT, AXEL HORACIOS/CONCUR-SO PREVENTIVO" (Expte. 5133/2024), "LABOURT, MA-NUELA MARIA S/CONCURSO PREVENTIVO" (Expte. 5137/2024), "LABOURT, JA-VIER JUAN S/CONCURSO PRE-VENTIVO\*, (Expte. 5138/2024) y "MOREDA, FABIAN RAUL S/CONCURSO PREVENTIVO (Expte. 5122/2024), respectivamente (en adelante, los "Concursos"). En los Concursos se ha designado a la Sindicatura Clase "A" "Kogan Napolitano", con domicilio en la calle 3 de Febrero 2339 3º piso, CABA, y Tel.: +54-911-4471-4763. Los Concur-

## Edictos Judiciales

sos han sido presentados el

22/03/2024, y se desarrollarán en base al siguiente cronograma de fechas: a) El día 4.7.24 para que los acreedores formulen al síndico el pedido de verificación (art. 32 LCQ). El proceso de verificación tempestiva será tramitado vía mail, debiendo los pretensos acreedores enviar sus pedidos de verificación al correo electrónico de la Sindicatura: norbertokogan@hot mail.com. b) El día 30.8.24 para la presentación del informe individual (art 35 LCQ). c) El día 13.9.24 para que el Tribunal dicte la resolución verificatoria (art. 36 LCQ.). d) El día 27.9.24 para proponer categorías de acreedores por parte de la concursada (art. 41 LCQ.). e) El día 14.10.24 para la presentación del informe general (art. 39 LCQ). f) El día 11.11.24 a los fines de que el Tribunal dicte la resolución de categorización, conforme lo establece el art. 42 LCQ. g) El día 1.4.25 los concursados deberán exteriorizar la propuesta para los acreedores (art. 43 LCQ.). h) La audiencia informativa se fija para el 24.4.25, a las 10.00 hs. (art. 45 LCQ), debiendo notificarse de corresponder-la celebración de dicha audiencia a los trabajadores del concursado, colocándose carteles en sus establecimientos (art. 2 de la ley 26.684). i) Fijase como fecha de vencimiento del período de exclusividad el día 2.5.25. Disponer la Publicación de edictos por cinco días en los términos de los arts. 27 y 28 de la ley

## Edictos Judiciales

24.522 en el Boletín Oficial y en el diario LA NACION Buenos Aires, 17 de mayo de 2024. NANCY GRACIELA RODRI-GUEZ SECRETARIA

Edicto JUZGADO COMERCIAL 29 EDICTO El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 29, a cargo de la Dra. María Virginia Villarroel -Juez Subrogante-Secretaria № 57, a cargo de la Dra. Nancy Rodriguez, sito en Montevideo 546, Piso 4º, CABA, comunica que en el marco de los procesos caratulados "GESTIONES DE VEN-TAS S.R.L. S /CONCURSO PRE-VENTIVO" (Expte. 21288/2023) y "CREACIONES AMERICA-NASS.R.L. S/CONCURSO PRE-VENTIVO (Expte 21324/2023), a raiz de la apertura de los concursos de los garantes de GES-TIONES DE VENTAS SRL (C.U.IT. 30-71356820-8) y CRE-ACIONES AMERICANAS CULT. 30-65543001-SRL (2), (Exptes: Nº5122/2024 MORE-DA, FABIAN RAUL s/CONCUR-SO PREVENTIVO, Nº 5133/2024 LABOURT, AXEL HORACIO s/CONCURSO PRE-VENTIVO, Nº 5137/2024 LA-BOURT, MANUELA MARIA s/CONCURSO PREVENTIVO Y Nº 5138/2024 LABOURT, JA-VIER JUAN s/CONCURSO PRE-VENTIVO), y en virtud de lo dispuesto por los arts. 65 y siguientes de la LCQ, se ha decretado la unificación de las fechas con dichos procesos. Consecuentemente, se establece el siguiente cronograma de fechas de conformidad con las establecidas en los concursos referi-

## Edictos Judiciales

dos: a) El dia 30.8.24 para la presentación del informe individual (art. 35 LOQ). b) El día 13.9.24 para que el Tribunal dicte la resolución verificatoria (art. 36 LCQ.). c) El día 27.9.24 para proponer categorías de acreedores por parte de la concursada (art. 41 LCQ.). d) El día 14.10.24 para la presentación del informe general (art. 39 LCQ). e) El día 11.11.24 a los fines de que el Tribunal dicte la resolución de categorización, conforme lo establece el art. 42 LCQ. f) El día 1.4.25 la concursada deberá exteriorizar la propuesta para los acreedores (art. 43 LCQ.). g) La audiencia informativa se fija para el 24.4.25, a las 10.00 hs. (art. 45 LCQ), debiendo notificarse -de corresponder-la celebración de dicha audiencia a los trabajadores del concursado, colocándose carteles en sus establecimientos (art. 2 de la ley 26.684). h) Fijase como fecha de vencimiento del período de exclusividad el día 2.5.25. A fin de hacer saber las nuevas fechas aquí dispuestas, publiquense edictos en el Boletín Oficial, y en el diario LA NACION, de conformidad con lo dispuesto en los autos de apertura de los concursos de los garantes -pto. 3.-(arts. 27 y 28 LCQ). Buenos Aires, 17.5.24. NANCY GRACIE-LA RODRIGUEZ SECRETARIA



## **SOCIEDAD**

Edición de hoy a cargo de **Ángeles Castro** www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### RECOMENDACIONES

## Prevención de gripe y bronquiolitis

Ante un "ascenso marcado" de la circulación de los virus de la gripe y la bronquiolitis, con una suba de las internaciones, según datos oficiales, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) aconseja reforzar las medidas de prevención: cubrir boca y nariz al toser o estornudar, lavarse las manos, ventilar los ambientes y tener las vacunas recomendadas al día.

# Se demora la comercialización de la primera vacuna para el melanoma, un desarrollo local

**PRODUCCIÓN**. Está indicada para tratar el cáncer de piel más peligroso en estadios tempranos, con riesgo intermedio a alto de recaída; iba a estar disponible en marzo

#### Fabiola Czubaj LA NACION

A mediados de enero, estaban dadas las condiciones para prever que la primera vacuna aprobada para tratar el cáncer de piel más peligroso podía estar disponible en marzo en los centros de salud. Pero, por los tiempos de producción debido a que se trata de una terapia celular, esa entrada al mercado de la vacuna contra el melanoma se demoró. El laboratorio responsable de elaborar este desarrollo de más de 30 años de investigadores argentinos estima un nuevo plazo para no antes de mediados de año.

"Durante julio va a estar produciéndose el primer lote de la terapia celular para el melanoma de riesgo intermedio", indicaron fuentes del Laboratorio Pablo Cassará. Allí se está elaborando el producto que diseñó un equipo liderado por José Mordoh, director del Centro de Investigaciones Oncológicas de la Fundación Cáncer (FUCA), que funciona en el Instituto Alexander Fleming, e investigador emérito de la Fundación Instituto Leloir.

"Semanas después del primer lote –agregaron desde la empresa ante la consulta de LA NACION–, se espera su liberación para que las dosis estén disponibles para iniciar los tratamientos en los centros especializados y bajo supervisión médica".

Eso es porque la inscripción de Vaccimel, como es su nombre comercial, ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en 2021 se autorizó bajo condiciones especiales: con un seguimiento más exhaustivo de los pacientes. La terapia está indicada para el tratamiento del melanoma cutáneo en estadios tempranos de la enfermedad (IIB, IIC y IIIA), con riesgo intermedio a alto de recaída (reaparición de células tumorales). "No es para tratar el melanoma avanzado ni en los pacientes que están curados con la cirugía", aclaró oportunamente el propio Mordoh en diálogo con LA NACION.

Las primeras aplicaciones, según se pudo conocer, se harán en el Instituto Fleming con el equipo de Mordoh. El tratamiento completo comprende 13 aplicaciones en dos años. Aún no está definido su costo ni cómo será su cobertura. El producto se entregará a las farmacias de instituciones de salud, que se encargarán del preparado para su aplicación en los pacientes que designen los médicos tratantes. No se administrará en consultorios particulares, según se explicó.



Una dosis de la vacuna para el melanoma conservada en frío

GENTILEZA LABORATORIO CASSARÁ

"Estamos en la parte final. La Anmat tiene sus tiempos y la adecuación de un laboratorio para la producción también, pero va a ser muy interesante esta nueva etapa cuando esté disponible"

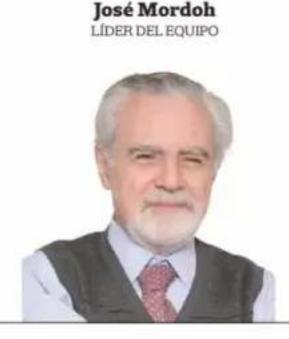

"No va a tener las características de un protocolo de investigación, pero sí será un seguimiento más estrecho de los pacientes que el de la aplicación de una vacuna, según requirió la Anmat"

La producción de la vacuna comprende varios pasos. Primero, se amplifican durante varias semanas cuatro líneas celulares de melanoma antigénicamente distintas, lo que amplía la capacidad de respuesta terapéutica. Luego, se las irradia para inactivarlas (que no se puedan replicar), pero sin que pierdan la capacidad de generar la respuesta inmunológica deseada. "Esto es el paso previo para formularlas en un mismo granel y fraccionar las dosis. Falta cultivar una línea celular más y terminamos de producir el princi-

pio activo. En las primeras semanas de julio se va a producir el primer lote para la comercialización que, antes, necesitará la liberación de la Anmat", agregaron desde el laboratorio Cassará.

Una proyección previa a la disponibilidad de la terapia da cuenta de que habría unos 1703 casos nuevos de este cáncer de piel por año en el país, incluidas todas las etapas de la enfermedad al momento del diagnóstico. Si se detectaran todos, 442 estarían en alguno de los tres estadios para los que recibió aprobación la vacuna (17% en IIB y IIC, 9% en IIIA). Un centenar podría tratarse el primer año, pero para eso es esencial la detección temprana del cáncer.

El melanoma posee antígenos (proteínas de un agente extraño que causa enfermedad y que el sistema inmunológico debe reconocer para poder eliminarlo) que son distintos a los de las células normales del cuerpo. Como las células tumorales desarrollan mecanismos para bloquear el sistema de defensa del organismo, pasan inadvertidas. El

esquema de 13 dosis le enseña a este a reconocer distintos antígenos tumorales a través de "un repertorio" de clones de linfocitos.

"El cuerpo empieza a tener muchos clones, que comienzan a reconocer distintos antígenos de melanoma: en más del 60% de los pacientes, esos clones alcanzan para que la enfermedad no se repita (recaída). Tenemos pacientes que se consideran clínicamente curados. Pero están aquellos con células tumorales más impredecibles a pesar de todos los tratamientos", había explicado Mordoh sobre las pruebas que llevaron a la inscripción de la terapia cuando empezaban los preparativos, a principios de año, para la producción.

Ahora, a la espera de los primeros pacientes a tratar, ya comenzó con las charlas a equipos médicos sobre la vacuna y su mecanismo de acción, las indicaciones de uso, las ventajas por sobre otros enfoques terapéuticos, a qué pacientes hay que indicarla y cómo debe ser el seguimiento para monitorear cómo responde la inmunidad de cada paciente.

## Selección y seguimiento

"No va a tener las características de un protocolo de investigación, pero sí será un seguimiento más estrecho de los pacientes que el de la aplicación de una vacuna, de acuerdo con los requerimientos de la Anmat. Es ver cómo reciben la terapia con cada administración y si aparecen efectos adversos", amplió Mordoh, que también es profesor de medicina molecular y oncología molecular en la Maestría en Biología Molecular Médica de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En más de mil aplicaciones en la etapa de investigación clínica, dijo que "nunca" se detectó un efecto adverso grave. "Lo que aparece suelen ser reacciones en el lugar de la aplicación", agregó.

Consideró que mientras que la selección de los pacientes siempre es importante (las perspectivas para los pacientes con melanoma en estadios más tempranos, con riesgo intermedio a alto de recaída -hasta un 50% de probabilidad- las había definido ya como "muy buenas"), lo que habrá que "observar de cerca" es la administración de los coadyuvantes "porque el medicamento es la vacuna, pero se administra con la BCG y molgramostim (GM-csf)", un fármaco "que ayuda a reclutar glóbulos blancos en el sitio de la vacuna".

Mordoh explicó que hay algunos casos que, en la tercera o la cuarta dosis, generan una mayor reacción inmunológica a la BCG. "Si esto es exagerado, hay que regular la dosis. Pero no es un efecto adverso, sino un aspecto a observar para el uso adecuado del tratamiento", indicó.

Las expectativas puestas en esta primera vacuna que se aprobó contra el melanoma cutáneo son altas, no solo en la Argentina. "Estamos en la parte final. La Anmattiene sus tiempos y la adecuación de un laboratorio para la producción también, pero va a ser muy interesante esta nueva etapa cuando [la terapia] esté disponible para los pacientes—señaló el investigador—. Definitivamente, el campo de las vacunas entró al cáncer, algo que hasta hace muy poco era impensable". •

LA NACION | LUNES 27 DE MAYO DE 2024 SOCIEDAD | 21



Más de 2500 personas concurrieron a la inauguración, pese a las bajas temperaturas y las nevadas

MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE

# Abrió en Mendoza un sorprendente parque de huellas de dinosaurios

MALARGÜE. El predio cobija rastros de las especies gigantes que habitaron el sur provincial hace millones de años; es resultado de un largo y exhaustivo proceso de investigación

Pablo Mannino

PARA LA NACION

MENDOZA.- La provincia finalmente dio vida al primer parque de huellas de dinosaurios de la Argentina, el cual había sido creado formalmente en 2010. Se trata de un "museo a cielo abierto" único en el país con las pisadas naturales de las especies gigantes, sobre todo titanosaurios, que habitaron el sur mendocino hace millones de años.

Ubicado en la comuna de Malargüe, a más de 350 kilómetros de la capital provincial, ya tiene sus puertas abiertas. Se trata del Parque Municipal de Huellas de Dinosaurios, resultado de un largo proceso de investigación, con el objetivo de potenciar el turismo científico a nivel nacional e internacional. Diversos organismos e instituciones pusieron manos a la obra luego de un descubrimiento realizado hace dos décadas por investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

En la jornada inaugural, el 18 de mayo, más de 2500 personas dijeron presente, a pesar de las bajas temperaturas y las persistentes nevadas, y realizaron el sorprendente recorrido. "Constituye un verdadero museo a cielo abierto con un gran potencial científico, educativo y turístico para la región y el país", destacaron desde la comuna malargüina en contacto con este diario, poniendo en valor la iniciativa, ya que representa un acontecimiento de relevancia y no solo para la región.

El parque está respaldado por un equipo científico que, desde el descubrimiento de las huellas, en 2006, realizó diversas investigaciones en el lugar, además de participar del plande manejoy de preservar in situ cada una de las huellas, bajo condiciones climáticas extremas propias de la Cordillera de los Andes.

En diálogo con LA NACION, el reconocido paleontólogo Bernardo González Riga-quien halló las huellas fósiles e impulsó la creación del

parque–, destacó todo el camino transitado como doctor investigador del Conicet especialista en dinosaurios saurópodos. "Desde hace unos años se venía anunciando su apertura, pero nunca se había logrado terminarlo. Por eso, es muy importante hoy tener el primer parque de huellas de dinosaurios en la Argentina y el segundo de América del Sur, con todas las estructuras: paseos, información científica, guardaparques, guías y un equipo de investigación continua, descubriendo nuevas cosas, ya que el parque no está agotado: de las 400 huellas que hay, se estudiaron la mitad. Hemos registrado dos tipos de huellas, únicas en el mundo, titanopodus y teratopodus", comentó el experto, y agregó: "Plantea un gran desafío técnico para su preservación, dado que las huellas se encuentran expuestas a una permanente meteorización y erosión hídrica, con amplios rangos de temperatura y condiciones invernales durante gran parte del año".

González Riga fue quien exploró en Malargüe la Formación Loncoche durante más de diez años, además de otras unidades cretácicas, logrando diversos descubrimientos de vertebrados fósiles, entre ellos el Mendozasaurus, el primer dinosaurio descripto en esta provincia del oeste argentino.

Tras varias gestiones, en 2008 González y Mercedes Prámparo, también investigadora del Conicet, especialista en paleopalinología y paleobotánica, propusieron la creación del parque, tanto en la Legislatura de Mendoza como en la Municipalidad de Malargüe. Asimismo, promovieron la realización de un convenio de cooperación entre el Conicet, la gobernación y esa municipalidad para "aunar fuerzas en pos de un mismo objetivo". En este proceso, la comuna fue tomando un rol protagónico y creó el Parque Municipal Huellas de Dinosaurios en 2010. Asimismo, convocó a ambos científicos para que, junto a diversos especialistas en diferentes temáticas, realizaran el plan de

manejo del parque. Luego, vino un largo proceso de espera para avanzar con la infraestructura.

De acuerdo con los expertos, en el parque se identificaron más de 400 huellas, la mayoría producidas por titanosaurios, que son grandes herbívoros de cuello largo que dominaron los ecosistemas del Cretácico Superior en América del Sur. En los primeros estudios, González Riga junto al doctor Jorge Calvo descubrieron que las huellas preservadas en Loncoche presentaban características únicas al compararlas con el registro internacional. Así, les asignaron un nombre específico: Titanopodus mendozensis o "pies del titán de Mendoza", en la publicación hecha en 2009. Estudios posteriores se centraron en efectuar estimaciones de velocidad de paso de los ejemplares, realizando aportes a la fórmula matemática que usualmente se usaba. Se describió que caminaban a 4,8 km/h sobre ambientes deltaicos cercanos a un litoral marino. En ese entonces, hace 72 millones de años, el mar ingresaba desde el océano Atlántico e inundaba gran parte de América del Sur.

Las investigaciones sobre el ambiente, enriquecidoas con análisis paleopalinológicos (granos de polen fósil) realizados por Prámparo, permitieron reconocer la presencia de esporas propias de ambientes lacustres y litorales, lo que ayuda a comprender la dinámica de estas llanuras deltaicas y fango-

sas, pobremente vegetadas. Con un equipo paleontológico en expansión y numerosos materiales fósiles, González Riga creó en 2012 el Laboratorio y Museo de Dinosaurios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo. Posteriormente, se estableció el grupo de investigaciones paleobiológicas en el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas (ICB-Conicet Uncuyo).

En 2014, el trabajo científico en el parque dio un paso relevante con la incorporación de la doctora María Belén Tomaselli, quien se especia-

liza en paleoicnología, quien logró profundizar las investigaciones sobre comportamientos, desplazamientos, tipo de pasos y velocidades.

En la actualidad, las huellas títanopodus se observan claramente junto a esculturas realizadas a escala de los dinosaurios que las produjeron. También, aunque son pocas, en el parque hay huellas de terópodos, que son dinosaurios carnívoros, lo que permite identificar la presencia de estos ejemplares en este ecosistema del Cretácico Tardío, previo a la extinción de los dinosaurios.

Las campañas de excavación lideradas por Tomaselli permitieron descubrir excepcionales huellas de titanosaurios que muestran la impresión de las tres garras que estos animales ostentaban en sus pies. En 2022, Tomaselli junto con el equipo paleontológico publicaron los resultados de esta investigación, la cual permitió designar una nueva icnoespecie en el parque, denominada Teratopodus malarguensis o "los pies monstruosos de Malargüe".

Las huellas evidencian la presencia de al menos dos titanosaurios que caminaron sobre llanuras de inundación de ríos sinuosos, en ambientes típicamente continentales, hace 83 millones de años. De esta forma, estas huellas se preservaron en un ecosistema totalmente distinto al de las huellas titanopodus.

Desde el início, un equipo de técnicos profesionales se encargaron de la preservación, consolidando las fracturas que presentan las huellas. La comuna aportó en las distintas gestiones municipales diferentes obras de infraestructura, tales como puentes en altura, garita de guardaparques, sala de máquinas y el centro de interpretación, además de las esculturas de dinosaurios a escala real. Junto con la Dirección de Patrimonio provincial, que otorgó un financiamiento, se logró avanzar con la inauguración. El parque se puede visitar todos los días, de 10 a 17. •

## Reunión clave entre el Gobierno y rectores de universidades

CONFLICTO. La ministra Pettovello recibirá al CIN por el aumento de fondos

El Gobierno volverá hoy a recibir a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) "a fin de retomar la agenda de trabajo conjunta en torno a la actualización del presupuesto universitario 2023/2024", según difundió el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó el miércoles en su habitual conferencia de prensa que se formalizaría hoy el ajuste en los gastos de funcionamientos en torno al 270% -el mismo que le otorgaron a la Universidad de Buenos Aires (UBA)-para las demás universidades nacionales.

"Esperamos ver los detalles porque no contamos cómo sería la implementación y, además, poder encauzar los demás temas. Sabemos la idea de equiparar a 270% con la UBA, pero no tenemos la letra chica", dijo a LA NACION Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis v actual presidente del CIN. Iráa la reunión hoy, a las 14, acompañado por el vicepresidente del consejo, Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa.

"Buscarán acordar la creación de una comisión para la confección del presupuesto 2025 y analizarán las medidas existentes para profundizar la transparencia de los fondos que se transfieren a las instituciones universitarias y el debido cumplimiento de las rendiciones de dichos gastos", difundieron desde la cartera a cargo de Pettovello sobre el encuentro, en el que estará acompañada por el secretario de Educación nacional, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez.

En ese sentido, señalaron que se "fijarán medidas conjuntas para el debido cumplimiento de lo establecido en el art. 33 de la ley de educación superior, en relación con la pluralidad de ideas y las líneas de investigación, combatir la persecución ideológica y la discriminación por razones politicas, particularmente, contra el antisemitismo", como así también lineamientos para que el sistema universitario colabore en el Plan Nacional de Alfabetización de la secretaría. Además, evaluarán-siempre según difundió el Gobierno- la situación de los investigadores y del Plan de Infraestructura Universitaria. Se trata de dos de los cinco puntos que reclaman los rectores.

Luego de la multitudinaria marcha universitaria federal, los rectores ya se habían reunido con el Gobierno el 30 de abril pasado, cuando "avanzaron en el diálogo", pero no hubo una propuesta concreta de las autoridades. La propuesta llegó en las vísperas de la sesión especial convocada por el bloque de la UCR en la Cámara de Diputados para discutir el financiamiento universitario y luego de que el Gobierno acordara únicamente con la UBA actualizar sus gastos de funcionamiento, así como un 300% de actualización para los hospitales universitarios y las funciones vinculadas al área asistencial. • Lucila Marin

l fenómeno del vamping pone de manifiesto el poder altamente adictivo que tiene para nuestro cerebro el uso nocturno de tecnología gracias a la liberación de dopamina, el neurotransmisor asociado al placer y a la gratificación.

El término vamping proviene de las palabras en inglés vampire (vampiro) y texting (envíode mensajes), y se refiere a la práctica que consiste en hacer un uso excesivo de los dispositivos electrónicos antes de dormir. Como explica a LA NACION Marian Durao, doctora en psicología y especialista en neurociencias, "alude a cómo estos dispositivos pueden succionar nuestro tiempo de sueño, impactando negativamente en diversas áreas de nuestras vidas".

Y detalla: "Este hábito nocturno, especialmente reflejado en el escroleo sin rumbo por redes sociales, mirando perfiles de personas desconocidas o pasando horas en aplicaciones de compras o de citas, activa poderosamente el sistema de recompensa del cerebro a través de la liberación de dopamina. Este neurotransmisor, asociado con el placer y la gratificación, se libera durante estas actividades digitales, provocando una euforia temporal similar a la experimentada con el consumo de drogas".

Según la especialista, este tipo de refuerzo positivo crea un ciclo adictivo en el que se acude a escrolear para experimentar una y otra vez ese placer efimero y repentino, a pesar de las consecuencias negativas. "Muchas personas sostienen que al final del día necesitan relajarse conectándose 'un rato' a distintas apps e internamente hay una contradicción que genera tensión, ya que al ser un comportamiento altamente adictivo por el placer inmediato que genera es muy difícil tomar consciencia de cuándo parar", agrega.

En este sentido, consultado por LA NACION, el neurólogo Alejandro Andersson coincide en que el vamping no solo compromete el ciclo de sueño, sino que puede tener consecuencias similares a los comportamientos adictivos con sustancias por activar los mecanismos de recompensa del cerebro.

"La luz blanca retrasa el comienzo del sueño suprimiendo el pico de
melatonina (la hormona que regula
el ciclo sueño-vigilia) necesaria para establecer el descanso de manera
natural. Al mismo tiempo, el contenido que consumimos en los dispositivos activa la liberación de dopamina en el cerebro produciendo
la sensación de gratificación inmediata, creando un hábito nocivo en
el que se va generando la necesidad
orgánica de repetir el mismo comportamiento cada noche", detalla.

Entre las consecuencias más evidentes del vamping, los expertos concuerdan en que perjudica la conciliación del sueño, al mismo tiempo que empeora la calidad general del descanso, con efectos perjudiciales en niños, adolescentes y adultos, entre los que destacan irritabilidad, falta de concentración, ansiedad y fatiga general.

Duraodice que existe "una desre-

El uso prolongado de dispositivos tecnológicos antes de dormir no solo retrasa el sueño, sino que también genera otros problemas

# Vamping. El hábito digital nocturno que genera insomnio y se puede transformar en adictivo

Texto Laura Gambale



El escroleo activa el sistema de recompensa del cerebro

SHUTTERSTOCK

gulación significativa en la corteza prefrontal, la región cerebral responsable de la toma de decisiones y el control de impulsos".

"Este comportamiento no solo conducea un uso excesivo de dispositivos electrónicos, sino que también puede resultar en problemas financieros y personales, especialmente si involucra compras impulsivas o interacciones repetitivas en aplicaciones de citas. Este uso compulsivo de dispositivos digitales por la noche actúa a menudo como un mecanismo para aliviar la ansiedad o el estrés, reforzando las conexiones neuronales que vinculan el escrolear con el alivio emocional o el placer, perpetuando así el comportamiento adictivo", puntualiza.

Además, la experta resalta que el uso excesivo "puede causar fatiga visual y trastornos musculoesqueléticos, incluyendo dolor de cuello y espalda, contribuyendo a un deterioro general del bienestar físico".

"En el plano social -continúa-, el tiempo excesivo frente a la pantalla puede llevar a una reducción significativa de la interacción cara a cara con familiares y amigos, deteriorando las relaciones personales y sociales, y contribuyendo así a una sensación de aislamiento o de desconexión del entorno inmediato. Al mismo tiempo, el constante acceso a las redes incentiva la comparación con otros, lo que puede exacerbar sentimientos de insuficiencia y contribuir a problemas de salud mental, como ansiedad y depresión".

## Alteraciones en los chicos

En el caso de niños y adolescentes, la educadora experta en neurociencias Eli Delacour explica a LA NA-CION que, con la alteración del ciclo circadiano, "se evidencia la necesidad de la gratificación constante por la falta de concentración que logran mantener las infancias durante la vida diurna. Al alterarse el ciclo del sueño los menores sufren consecuencias inmediatas, teniendo en cuenta que en niños y adolescentes se necesitan determinadas horas de sueño para que el cerebro funcione y logre adquirir mayor concentración, mayor habilidad psicomotora y sostener una correcta estabilidad socioemocional. Cuando están fatigados e irritables por falta de descanso, los problemas se notan directamente en el rendimiento escolar, perjudicando también los vínculos con pares y docentes, con la familia y los entornos más cercanos".

Por este motivo, Delacour resalta la importancia de ser "un buen ejemplo" para los menores. "Los adultos son los que proporcionan los límites y las normas. Es fundamental que se limite a niños y adolescentes en el horario de exposición y se controle qué es lo que están viendo. Para eso, se necesita de un adulto que participe en el desarrollo de las herramientas de autocontrol en infancias

y, particularmente en adolescentes, poniendo límites claros y dando el ejemplo. Si el adulto deja los dispositivos a un lado, el mensaje llega con mucha más fuerza".

La Academia Americana de Pediatría sugiere evitar el uso de pantallas hasta los 24 meses, excepto para videochats, y limitar el tiempo de pantalla a una hora al día para niños de 2 a 5 años sugiriendo contenido de alta calidad; para los mayores de 6, recomienda mantener un equilibrio saludable asegurando suficiente tiempo para el sueño, la actividad física y otras interacciones, con límites bien definidos en el tiempo frente a la pantalla. En tanto, la OMS recomienda no más de una hora diaria de pantalla para menores de 5.

"Los padres o cuidadores deben evaluar cómo el vamping afecta las relaciones y responsabilidades del niño o adolescente. Si sacrifican actividades importantes, como jugar o reunirse con otros, rendimiento escolar o intereses previos en favor del tiempo en dispositivos, es crucial intervenir. Frente a estos comportamientos, es esencial establecer y mantener límites claros respecto del uso de tecnología, promover actividades que no involucren pantallas y fomentar una comunicación abierta sobre los riesgos y beneficios de la tecnología", recomienda Durao.

Entanto, Andersson sugiere algunas pautas sencillas y valiosas para controlar el hábito a toda edad: "Primero hay que establecer un horario de apagado de dispositivos electrónicos. Luego, crear un ambiente propicio para dormir con un cuarto oscuro, fresco y confortable. Practicar una buena higiene del sueño, estableciendo un horario para dormir y otro para despertarse, es fundamental, ya que el organismo los aprende de manera inconsciente". Y ejemplifica: "Si tenés rituales previos a irte a dormir, como puede ser poner música relajante, cuando los repetís habitualmente ayudás a que tu organismo los incorpore y 'sepa' que viene el momento de dormir".

La relación que puede producirse entre el vamping, el insomnio y la necesidad de consumir medicación para dormir genera un círculo vicioso. Andersson entiende que ese hábito "contribuye al insomnio, en gran parte, por la exposición a la luz blanca, que inhibe la producción de melatonina, acompañada por la estimulación mental a partir del escroleo en redes. En paralelo, el insomnio generado por este hábito suele llevar a las personas hacia un mayor consumo de hipnóticos para dormir, generando dependencia y así agravando el problema".

Durao también observa que la constante necesidad de interactuar con estos dispositivos puede induciraltos niveles de estrés y ansiedad. "El estado de alerta perpetuo activa el sistema de respuesta al estrés del cuerpo, liberando hormonas como el cortisol, que pueden exacerbar los ciclos de insomnio. La exposición prolongada a este estrés puede llevar a desequilibrios hormonales que afectan adversamente la salud general", detalla. •



# HOY COMIENZAN LAS NACIONALES!

- 54° Exposición Nacional Brangus.
   18° Exposición del Ternero Brangus.
- XXI Exposición Nacional Braford.
   XII Exposición Nacional del Ternero Braford.
- 22° Exposición Nacional Brahman.
   70° Aniversario de la ACBA.
- Exposición Nacional de los 80 Hampshire Down.

## **AGENDA MARTES 28/5**

9.00 hs: Jura adultos

Pista corral BRAFORD

14.00 hs: Jura Bozales | Pista Jura Bozales "BIOGENESIS BAGÓ" | BRAFORD

14.00 hs: Jura clasificación
Pista corral BRAHMAN







EXPOSICIÓN EN SOCIEDAD RURAL DE CORRIENTES RUTA NACIONAL 12, KM 1016, RIACHUELO CORRIENTES

MAIN SPONSOR



SPONSORS









Secretaria de Bioeconomía







AUSPICIAN











ACOMPAÑAN















CONSIGNATARIAS





















APOYA



**CON LA FUERZA DE** 



## **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Celina Chatruc** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar

#### EN LA CASA MUSEO ART NOUVEAU

## Una experiencia Belle Époque

La Casa Art Museo Art Nouveau de Buenos Aires (Rincón 474) presenta hasta el 15 de junio "una experiencia 4 D para los cinco sentidos": la primera exposición de cerámicas y porcelanas Art Nouveau de la Argentina se acompaña con visitas guiadas, un espectáculo de teatro, imágenes proyectadas en un apantalla curva, tangos de Carlos Gardel y una copa de vino. Entrada: \$7000; estudiantes: \$3500. Más en arte@aanba.com.ar.

# "Arte democrático" de los 2000: se exhibe parte de la colección de Alejandro Ikonicoff

VISIONARIO. Fanático de la música, el empresario quiso producir espectáculos, pero trasladó ese rol a las artes visuales; presenta en Nora Fisch obras que son "el germen" de artistas ya maduros

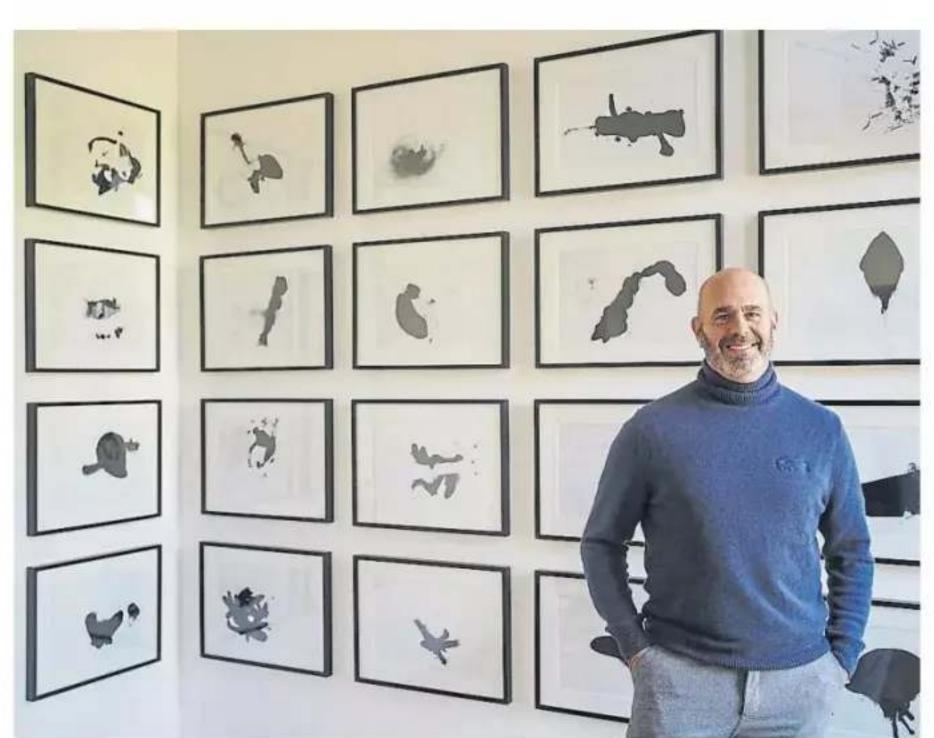

Alejandro Ikonicoff con las primeras obras exhibidas por Diego Bianchi



En el centro, obras de Sandro Pereira, Diego Bianchi y Eduardo Navarro

FOTOS: ALEJANDRO GUYOT

## Celina Chatruc

LA NACION

Primero, fue groupie: desde los 16 hasta los 28 años, iba a tres recitales por mes. "De rock, punk rock, heavy metal... Yo quería ser como Daniel Grinbank. A los que él trajo los vi a todos", dice riendo Alejandro Ikonicoff, el empresario textil que soñaba ser productor musical. Pero en 1998, con el lanzamiento del primer reproductor MP3, sintió que "el negocio se había acabado".

No era el final, sin embargo. Al año siguiente, cuando Cecilia Szalkowicz y Gastón Pérsico lo invitaron a la inauguración de Belleza y Felicidad, espacio fundado por Fernanda Laguna y Cecilia Pavón que marcaría a toda una generación de artistas, sintió que se abría un nuevo camino.

"Éra lo que buscaba: tener mi vida ligada a la cultura", explica ahora, a los 54, rodeado de las 150 obras que exhibe en Nora Fisch. Forman parte de un acervo que ronda las 700 piezas, en gran parte obtenidas a modo de canje por su apoyo como productor artístico, que funcionan en conjunto como un "registro de época" en torno al hito que marcó el 2001.

"La crisis nos encontró como un grupo formado. Literalmente, era una comunidad. Y era sano porque todos teníamos el mismo deseo: que algo sucediera", recuerda Ikonicoff sobre aquellos tiempos marcados por la sucesión de cinco presidentes en once días, el corralito, la violencia en las calles, las asambleas barriales y los trueques.

"Gran parte de la producción de este momento surgía así al calor de lo colectivo y como resultado del intercambio y la colaboración. El de ellos era un arte democrático -se creaba con los materiales y métodos que estaban al alcance, por lo general lo más barato-, popular por la cercanía de sus imágenes y sagaz en su visión", escribe en el texto que acompaña la muestra su curadora, Alejandra Aguado. En esa era de aparente anomia, señala, surgió una gran cantidad de "proyectos autogestionados o espontáneos que se abrían paso en los parques, las calles y espacios de la ciudad no necesariamente preparados para la exposición de arte".

Fue el caso de Luciana Lamothe, artista que en estos días representa a la Argentina en la Bienal de Venecia, quien comenzó a realizar acciones en el espacio público. Entre ellas, frotar un papel contra diversas superficies urbanas para dejar marcada su huella a modo de gofrado. El resultado puede verse ahora en la galería, junto a otras que Ikonicoff compró en su primera muestra.

Así como Gustavo Bruzzone compró casi todas las obras de la famosa serie Pop Latino de Marcos López cuando expuso en el Centro Cultural Rojas por primera vez, y registró con su cámara la escena de los años 90, Ikonicoff se propuso haceralgo similar en el comienzo del nuevo milenio. "El Negro era mi faro", reconoce. Fue así que, además de la de Lamothe, conservó las exposiciones iniciales de artistas como Diego Bianchi, Diego de Aduriz, Miguel Mitlag, Rosana Schoijetty Fernanda Laguna.

La primera muestra que produjo fue de Leopoldo Estol, en 2005, en Ruth Benzacar. Siguieron experiencias delirantes como Fuerza y elegancia, impulsada en 2007 por el colec-

tivo Rosa Chancho, que consistía en una fiesta diurna con paseo en limusina por la ciudad. Y al año siguiente, él mismo ayudóa Eduardo Navarro a montar Fabricantes Unidos, proyecto que simulaba una fábrica de budines en una galería comercial de Once.

La colección de Ikonicoff registra también su paso por los talleres y por las muestras de artistas que, según Aguado, "dejaron una fuerte marca en el desarrollo de las artes visuales de los primeros 2000 hasta hoy". Como Adrián Villar Rojas, Gabriela Forcadell, Javier Barilaro, Guillermo Ueno, Cecilia Szalkowicz, Sandro Pereira, Martín Legón, Máximo Pedraza, Max Gómez Canle, Marcelo Galindo, Mónica Heller o Irina Kirchuk.

Evoca, además, un clima de época en espacios que conformaron la escena artística contemporánea de principios de milenio, junto con Belleza y Felicidad—el Espacio Giesso, el hotel Boquitas Pintadas, las galerías Ruth Benzacar, Dabbah Torrejón, Daniel Abate, Alberto Sendrós, Foster Catena, Jardín Oculto, Sonoridad Amarilla o Appetite—, y de artistas emergentes que participaron de las becas de Pablo Siquier y Guillermo Kuitca o de premios como Currículum 0 o arteBA-Petrobras.

"Era todo parte de una efervescencia, de una búsqueda que se hacía sin pensar en el sistema, con mucha honestidad. Les interesaba seguir creando", recuerda Ikonicoff con algo de nostalgia. "Era un buen canje", reconoce también, ya que a cambio de su apoyo económico recibió obras tempranas de artistas hoy muy reconocidos. Así conservó, opina, "el germen de lo que fueron como artistas maduros".

En la muestra pueden verse, por ejemplo, los experimentos iniciales de Tomás Espina con pólvora, o un esqueleto gigante como decoración de una torta realizada y fotografiada por Villar Rojas en 2006. Un anticipo de lo que se vería tres años después en la Bienal del Fin del Mundo en Ushuaia: Mi familia muerta se llamó la ballena de arcilla de 28 metros de largo, realizada en el bosque por el artista que llegaría a representar a la Argentina en la Bienal de Venecia.

## "No podía más"

Hasta que, en 2007, Ikonicoff sintió que "no podía más". "Estaba bancando entre quince y veinte muestras por año, recibía tres o cuatro llamados por mes en busca de ayuda –explica–. Así que me empecé a ocupar de qué iba a pasar cuando les dijera que no".

Al año siguiente, mientras asistía a una clínica de Fabián Burgos, tuvo otra idea: ¿por qué no llevar ese formato de intercambios a los coleccionistas? Fue así que nació en el Malba la clínica de coleccionismo federal, que ya recorrió varias provincias y tendrá su 12ª edición el 29 de junio en Colección Amalita.

La decisión de vender muchas de sus obras ahora responde a una propuesta de la galería Nora Fisch, que tomará ofertas hasta el 3 de julio, con un precio base, y las cederá al mejor postor. Coincide, a la vez, con un deseo propio. "Quiero sentir que vivo más liviano –confiesa–. Y también que nos sirva a nivel educativo. Esto me llena de satisfacción porque para eso era todo: poner en valor simbólico lo que sucedió en una historia reciente". •



# +INFORMACIÓN LOS LUNES

18:00

EL NOTICIERO
DE LN+

**CON EDUARDO FEINMANN** 



HORA 20 CON PABLO ROSSI



21:00

+NACIÓN CON LUIS MAJUL



22:00

ODISEA
CON CARLOS PAGNI



26 SEGURIDAD LA NACION | LUNES 27 DE MAYO DE 2024

## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Fernando Rodríguez www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar

#### CONFLICTO EN POSADAS

## Los efectivos retoman la negociación

Luego de que el viernes no lograron acercar posiciones entre su reclamo de aumento salarial y el que les ofrece el gobierno provincial, los efectivos de la policía de Misiones, que están en estado de protesta desde hace diez días, retomarán hoy las negociaciones. Aunque durante el fin de semana realizaron patrullajes, ayer seguían con el acampe en la capital, Posadas. Exigen un 80% de aumento; el Poder Ejecutivo aún se mantiene en el 30%.

# La policía bonaerense se mira en el espejo de la de Misiones y ya hay clima de protesta

ESTADO DELIBERATIVO. Un grupo convocó a una movilización para el miércoles, pero en el grueso de la fuerza hay reparos por las sanciones impuestas tras el levantamiento de 2020

## Gustavo Carabajal

LA NACION

La protesta por los reclamos de aumentos salariales para los efectivos de la policía de Misiones va tuvo un efecto contagio en Corrientesy, ahora, en el mayor distrito del país.

Con un video difundido a través de redes sociales en el que se convocó a una movilización para el miércoles 29 en la sede del comando operativo de la policía bonaerense, en Puente 12 (La Matanza), San Martín, San Isidro, Tigre, Mar del Plata y el Cruce de Florencio Varela, el grupo autodenominado Policías Reclamando comenzó a agitar pedidos de aumentos salariales.

Los escenarios convocados para las movilizaciones son prácticamente los mismos que se convirtieron en foco de las protestas de septiembre de 2020. En Puente 12, en el cruce de Camino de Cintura y la autopista Riccheri, tenía su despacho el entonces ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Alli también está la Estación de Policía de La Matanza y la sede de la Unidad Táctica Operativa de Intervención (UTOI), una división a la que Berni fortaleció durante su gestión y que en los días de las protestas policiales cubrió las zonas que los efectivos en huelga dejaron de patrullar.

Por el momento, la convocatoria realizada por el mismo grupo que organizó la movilización de 2020 tuvoun efecto esencialmente en un ciativo. Es que aun que las quejas por los sueldos bajos, supuestos maltratos de los oficiales jefes hacia sus subalternos, los recargos de servicio, los atrasos en los pagos de las horas adicionales y la falta de una cobertura médica son reales y concretas, no habria en el grueso de los 95.000 efectivos que integran la fuerza voluntad de encarar una protesta similar a la de hace casi cuatro años.

Según un sondeo realizado por LA NACION, la principal razón por la que la convocatoria no sería tan masiva como la de 2020 radicaría en la posibilidad de que los efectivos que participen de una eventual movilización sean echados.

Permanecen latentes los 5000 sumarios administrativos que, durante la gestión de Berni, se iniciaron contra los efectivos que realizaron la protesta frente la quinta de Olivos, los que usaron móviles para cortar el tránsito frente a la estación de policía en Puente 12 y los que participaron de las protestas en los comandos de patrullas de Florencio Varela, Quilmes, Tigre, San Martín, La Matanza, Mar del Plata y Bahia Blanca.



Acampe de policías en el centro de Posadas, Misiones

"Con los cinco mil sumarios, los policías acusados en esos expedientes administrativos están en una situación similar a la de tener un respirador artificial: si los activan, los echan. Un motivo para firmar la expulsión es una nueva convocatoria a una movilización", explicó un comisario inspector retirado que representa a varios de los efectivos sometidos a esos sumarios.

Esos expedientes se iniciaron por abandono de servicio y retención de vehículos de la institución. Se trata de faltas graves que, una vez finalizados los procesos, terminan con la expulsión de los policías sumariados. Por ahora, esos 5000 efectivos figuran como pasados a disponibilidad, con sugerencia de cesantía, es decir, a un paso de ser exonerados.

En el petitorio que se presentará ante el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, los policías bonaerenses reclaman el aumento de sueldo del 80% en todas las jerarquias. "Dicha solicitud es porque en 2023 los haberes de los efectivos se devaluaron un 76,4% tomando en cuenta los aumentosotorgados y la inflación. El porcentaje que solicitamos es para que el salario de un oficial del escalafón más bajo supere la línea de la pobreza y pueda cubrir sus necesidades básicas. Actualmente, en el recibo de haberes del mes de abril,

para un oficial con un año de antigüedad su sueldo fue de \$472.720, mientras que la línea de la pobreza, según el Indec, es de \$828.000", se indicó en el petitorio.

## No todo es el sueldo

Los reclamos de los efectivos bonaerenses no terminan en la cuestión del aumento de sueldos. También solicitan una readecuación de los destinos y dependencias en las que se desempeñan los policías.

"Los efectivos no deberán prestar servicio a más de 100 kilómetros de su lugar de residencia porque les genera un gasto innecesario en sus salarios, ya que tienen que abonar los pasajes en micros y remises o estar arriesgando sus vidas por la posibilidad de un accidente por ir en vehículos particulares o a dedo, como ocurrió en varias ocasiones", se indicó en el petitorio elaborado por el grupo Policías Reclamando.

Otro de los reclamos de los integrantes de la fuerza radica en los uniformes. Dado que la policia bonaerense no tiene proveeduría, los efectivos deben comprarse sus uniformes. Para que puedan adquirir la ropa, se incluyó en su sueldo un suplemento que, en algunos casos, llega a \$18.000.

"Con eso no compramos nada. Un par de borceguies buenos cues-

tan 150.000 pesos. Muchos de los policías tienen que sacar préstamos personales para comprar el calzado y la ropa de abrigo para prestar servicio. Esto significa que el policía bonaerense paga de su bolsillo gran parte del uniforme y, además, se tiene que endeudar para poder comer", explicó un efectivo que se desempeña en la agrupación Comandos y solicitó a LA NACION mantener su nombre en reserva.

SIXTO FARIÑA

Una de las quejas de los efectivos respecto de los uniformes apunta a que deben comprarlos en cooperativas específicas que pertenecen a algunos jefes policiales.

Entre los integrantes de la tropa bonaerense también está el reclamo de las horas Cores (Compensación por Recargo de Servicio), cuyo valor esde\$600, mientrasque la hora por el servicio de policía adicional bancario (Polad) se paga \$1200.

"Hay varios problemas con las Cores y las Polad. Lo que se cobra por una hora Cores no alcanza ni para comprar un alfajor. Además, en muchos casos, los efectivos son obligados por sus jefes a quedarse, como mínimo, cuatro horas más, hasta que llegue el relevo. Con respecto a las horas Polad, como se pagan mejor, algunos oficiales les cobran coimas a los subordinados para darles la posibilidad de incre-

mentar sus ingresos con esas horas extras. El problema es que las cobran a los 60 días, debido a los atrasos en los pagos. Por las coimas ya se radicaron muchas denuncias contra oficiales superiores", indicó un comisario inspector que representa a policías.

La cuestión de los sueldos en la policía bonaerense tiene otra problemática: el amesetamiento de los haberes. Por ejemplo, la diferencia entre un policía recién egresado de alguna de las escuelas de formación es de 14.000 pesos con respecto a lo que percibe un sargento con 28 años de servicio.

Según consta en un recibo de sueldo de un policía bonaerense, el salario básico es de \$475.000, a lo que se suman \$143.000 en concepto de riesgo profesional. Agregados otros suplementos, el sueldo bruto de un efectivo en el escalafón más bajo es de \$730.00, y con los descuentos cobra \$472.000. Todos los efectivos tienen la atención médica de IOMA y las quejas son constantes debido a las demoras en los turnos.

Un comisario general de la fuerza de seguridad bonaerense, con 34 años de antigüedad y cargo de superintendente, cobra un sueldo básico de \$1.160.000; un oficial subayudante, \$447.000, y un sargento mayor con 34 años en la policía recibe \$626.000 de salario básico.

## En Corrientes

Aligual que sus colegas misioneros, que llevan nueve días de protestas -incluidos la retención de tareas, cortes de ruta e incluso un acampe con vehículos en la céntrica avenida República Oriental del Uruguay-, los efectivos de la Policía de Corrientes entregaron un petitorio al ministro de Seguridad en el que pidieron que el sueldo inicial de un suboficial, que actualmente es de \$437.000, se eleve a \$820.000.

Si bien todavía no se registró una movilización como en la provincia vecina, en Corrientes hubo marchas que estuvieron encabezadas por los efectivos retirados, cuyos haberes están sujetos a los sueldos de los policías en actividad.

Hasta el momento, los 11.300 efectivos en actividad no se movilizaron porque los comisarios y oficiales superiores recibieron la orden de que deberán advertir al personal que, en caso de participar en una movilización, huelga o revuelta, serán sumariados y exonerados.

Por ahora, los efectivos correntinos aplicaron una modalidad de protesta en la que no dejan de prestar servicio, pero, en el momento de hacer las recorridas de patrullaje, se quedan parados con los móviles en una determinada esquina.

Según figura en un recibo de sueldo al que tuvo acceso LA NACION, el salario básico de un policía correntino es \$13.000. Con los 17 suplementos que se suman a ese monto (salario familiar, antigüedad, bonificación por título secundario, dedicación especial, riesgo profesional, guardias rotativas, presentismo, bono no remunerativo por el riesgo covid, racionamiento y otros adicionales) se llega a un sueldo bruto de \$860.000, que, descuentos mediante, se convierte en un neto de \$650.000 para un efectivo con 15 años de en la fuerza de seguridad de la provincia mesopotámica.

# Confirman la prisión de una mujer por un triple homicidio culposo

VIEDMA. La acusada estaba ebria cuando chocó de frente con otro vehículo

Paz García Pastormerlo PARA LA NACION

SAN CARLOS DE BARILOCHE.—
Confirmaron la prisión preventiva
de la mujer imputada por el choque en el que murieron tres personas sobre la ruta 250, en las afueras
de Viedma, Río Negro. La fiscalía
presentó nuevos elementos que
sostienen que, después del hecho,
la acusada contrató un seguro para
la camioneta y eliminó evidencia
que probaría su estado de ebriedad
durante el letal incidente vial.

El trágico choque tuvo lugar el 17 de marzo pasado, cerca de las 22.30, en el kilómetro 5 de la ruta nacional 250, a 50 kilómetros de Viedma, entre una camioneta Renault Duster y una Toyota Hilux conducida por Ester Liliana Padilla Ibáñez, una mendocina de 38 años.

Dos de los pasajeros de la Duster, identificados como Juan Cruz Andrade, de 28 años, y su abuela, Liliana Martha Andrade, de 75, murieron en el acto. Junto a ellos viajaban Fabián Armando Andrade, de 50 años, quien estaba al volante del vehículo y es padre e hijo de las dos víctimas. El hombre fue internado en el hospital Zatti de la capital rionegrina, junto a otro de sus hijos, Tomás, de ll años, que había resultado gravemente herido y murió días después.

Tras la colisión, Padilla Ibáñez se fugó del lugar sin intentar socorrer a las víctimas. En consecuencia, desde el Ministerio Público Fiscal rionegrino requirieron su prisión preventiva por considerar que había "razones para aseverar que la mujer, imputada en una causa por homicidio culposo triplemente agravado, podría darse a la fuga".

En las últimas horas, durante una audiencia solicitada por el abogado particular de la mujer imputada por homicidio culposo, se confirmó la prisión preventiva de la acusada, que estará vigente hasta el 17 de agosto. Si bien el defensor propuso la colocación de una tobillera de control satelital para Padilla y su arresto domiciliario, desde la fiscalía se opusieron.

Los funcionarios aseguraron que cuentan con los primeros resultados de la extracción forense practicada al celular de la mujer que "reafirman la continuidad de la existencia del riesgo de entorpecimiento de la investigación".

Agregaron que "hay mensajes que se suman a los relatados en las audiencias anteriores" en los que la imputada le pedía a su cuñada que dijera desconocer en qué lugar se encontraba en momentos en que la buscaba la policía.

Asimismo, una conversación posterior al choque, encontrada en el WhatsApp de Padilla, revela la contratación de un seguro para la camioneta involucrada en el siniestro, que se encontraba vencido.

"En esa gestión pide que se la inscriba en un domicilio de la provincia de Mendoza. Este lugar difiere de la totalidad de los domicilios brindados por la defensa para su posible prisión preventiva domiciliaria", advirtieron desde la Fiscalía.

También se encontraron en el sistema de mensajería del celular de la mujer videos que habían sido enviados en una conversación inmediatamente anterior al hecho −y posteriormente eliminados−en los que la conductora de la Hilux afirma: "Me tomé todo". •

# Un barrabrava se resistió a los tiros desde su casa

LOMAS DE ZAMORA. Rodolfo Adolfo Aguilera, alias Manguera, fue arrestado por realizar amenazas

Un barrabrava que sembraba temor en Villa Centenario, Lomas de Zamora, fue detenido luego de protagonizar un cinematográfico tiroteo contra ocho policías que llegaron hasta la vivienda del hincha de Los Andes tras la denuncia de vecinos por los reiterados disparos y amenazas del hombre.

La secuencia del enfrentamiento fue grabada por un vecino con un teléfono celular. Ocurrió en Ginebra y Plumerillo, donde Rodolfo Adolfo "Manguera" Aguilera, de 59 años, estaba con uno de sus hijos, Enzo, de 25.

La denuncia comenzó luego de que empleados que realizaban tareas de limpieza fueron amenazados por Aguilera, quien efectuó disparos al aire, lo que derivó en un llamado al 911 de sus vecinos. Tras la alerta, llegaron a la puerta de la vivienda una decena de efectivos de la policía bonaerense, que fueron recibidos a balazos.

Según detallaron desde la fuerza de seguridad provincial, los efectivos repelieron el ataque disparando balas de goma porque en la zona había varias personas que

no formaban parte del hecho.

En el video registrado por el vecino se ve cómo los efectivos le exigen que deponga su actitud, pero Aguilera efectúa disparos desde la planta alta de la vivienda, a la que terminan ingresando todos los policías. En ese momento, el barrabrava intentó escapar a través de los techos, pero fue reducido por uno de los efectivos.

Ya en el interior del domicilio, los policías también detuvieron al hijo del barrabrava porque habría intentado ayudar a escapar a su padre. Además, dentro de la casa encontraron una pistola marca Steyr, calibre 9 milímetros, con seis municiones en la recámara, arma que habría usado Aguilera para amedrentar a los vecinos y atacar a los uniformados.

También se incautó una bolsa que en su interior tenía 50 balas y 3600 dólares. La investigación del incidente, donde no hubo que lamentar víctimas, está a cargo del fiscal Gerardo Mohoraz, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 6 de Lomas de Zamora.

Avisos fúnebres | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Sepelios y Participaciones

坎

BOIDMAN, Alberto, Z.L., falleció el 26-5-2024. - Su esposa Lila, su hija Judith, junto a Damián, Hanna y Joaquín despiden a Beto con amor y gratitud. Para siempre en nuestros corazones.

\$

BOIDMAN, Alberto, Dr. -Querido Beto, tus primos Ñata, Dory, Marcelo, y los Darios, junto a nuestras famílias, te vamos a extrañar mucho.

 $\Diamond$ 

BOIDMAN, Alberto (Beto). -Amigo del alma, abrazamos a Lila, Judith y familia en este doloroso momento. Hugo, Beba, Caro, Dani y Pablo.

ΧŻΧ

BOIDMAN, Alberto, Dr., Z.L.

- Con profundo pesar despedimos al amigo Beto. Siempre
atento y presente. Acompañamos en el dolor a Lila, Judy,
Damián, Hanna y Joaco, Arnaldo y Flori Krell junto a sus
hijosy nietos.

†

CANDELA, Francisco. - Nora A. Deparsia, Jorge Larregina y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos con una oración. Sepelio, cementerio de la Chacarita, hoy, Il horas.

CANDELA, Francisco. - Alba y Luis María Bunge Campos acompañan a su amigo Walter en su dolor. †

DENEGRI, Alberto. - Sus primos Marcelo Schmidt y Marcela (as.), lo despiden con mucho cariño y acompañan a Amelia en su dolor.

+

estrin de Giauque, Haydeé B., q.e.p.d., falleció el 26-5-2024. - Con enorme cariño te despedimos, siempre en nuestros corazones. Emilio, Andrés y Flavia, Diego, Maria Laura y Pablo; tus nietos Tomás, Mercedes, Margarita y Josefina: tus hermanas Susy, Alicia y Guillermo, tu prima Marta y las familias Paletta, Ferrari, Walter y Schumperli.

+

ESTRIN de GIAUQUE, Haydeé B., q.e.p.d., falleció el 26-5-2024. - El consorcio de Arce 851 acompaña a Emilio y familia y ruega una oración en su memoria.

+

GARCIA HAYMES de FER-NANDEZ, Clara. - Carmen, José Luis, Rocio y Camila Montero y de la Vega la despiden con inmenso amor y acompañan afectuosamente a Oscar y los chicos. Gracias por tanto. Te vamos a extrañar muchisimo, Clari querida.

LEGUIZAMON de CARRAN-ZA, Nelly (Abuba). - Tus hijos, Estela y Enrique García Espil, Marcela y Luis López Blanco, Arturo e Inés Colombres, sus nietos y bisnietos participan su fallecimiento y la recuerdan con mucho amor.

†

LEGUIZAMON de CARRAN-ZA, Nelly, q.e.p.d. - Alejandra y Diego, Amalia y Jorge, Maria del Carmen y Norberto, Susana y Florencio acompañan a Mbiyai y Enrique en este dificil momento. MC GOUGH, Pedro Gustavo, q.e.p.d. - Eddy, Chivi, Pancho, Caro, Pato y Fede acompañan a su amiga Lola y a su familia en este triste momento.



POLACK, Norberto Rafael. -Renée Parisier, hijos y nietos lo despiden con amor infinito.



POLACK, Norberto Rafael. -Su mujer, Renée Parisier y sus hijos, Fernando y Mariano Polack comparten con dolor su fallecimiento.



POLACK, Norberto Rafael. Sus hijos Fernando y Mariano;
sus nueras Ana Lucia y Magalí; y sus nietos Leandro, Julia,
Lucas y Megan lamentan profundamente su fallecimiento.
Velatorio: Casa O'Higgins,
O'Higgins 2842. Sus restos serán inhumados en Jardín de
Paz, hoy 27-5. Salida de O'Higgins a las 10.

 $\nabla$ 

POLACK, Norberto, Z.L. -Despedimos con tristeza a nuestro primo y amigo. Sergio y Mónica Stubrin.



POLACK, Norberto, Z.L. -Mónica y Guido Parisier acompañan a sus hijos y nietos en su gran dolor.



POLACK, Norberto, Z.L. -Mónica y Guido Parisier acompañan con amor a la querida Renée.

Ϋ́Х

POLACK, Norberto. - Miriam y Carlos Kulish junto a sus hijos Marcelo, Mariano, Claudia y Carolina y nietos despiden con profunda tristeza a su querido amigo Lalo. 20

POLACK, Norberto. - Lalito, te vamos a extrafiar. Miguel, Silvia y sus hijos.



POLACK, Norberto (Lalo), falleció el 25-5-2024. - Emilio y Marina Weinschelbaum despiden con tristeza a un amigo de toda la vida y acompañan con todo su afecto a Fernando, Mariano y a toda su querida familia en este doloroso momento.

POLACK, Norberto, q.e.p.d., falleció el 26-5-2024. - Romina, Silvina, Diego, Gonzalo y todo Itrials te recordaremos por siempre como un maestro y un amigo. Participamos con profunda tristeza su partida y acompañamos a nuestro querido amigo Fernando y su familia en este dificil momento.

POLACK, Norberto, q.e.p.d., falleció el 26-5-2024. - Tus innumerables alumnos, discipulos y amigos del SeNIP te recordaremos por siempre como un maestro y un ejemplo de vida. Participamos con profunda tristeza su partida y acompañamos a su Flia.



POLACK, Norberto. - Irene Gorodisch y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a su hijo Fernando en este momento tan triste.



POLACK, Norberto, Dr. - Lamentamos la pérdida de un gran amigo de la vida y acompañamos a sus hijos Fernando y Mariano en su dolor. Mabel y Miguel Cramer.

欢

POLACK, Norberto, Dr. - Dalia y David Stilerman participan con gran pena su fallecimiento y lo recordarán con gran cariño. \*\*\*

POLACK, Norberto. - Lalo querido, tantos años juntos y tanta vida compartida. Hoy te despedimos con todo nuestro amor. Roli y Horacio, Mariano y Ani, Luli y Juan.



POLACK, Norberto. - Miguel y Esther Grincajger acompañan a Fernando y familia.



POLACK, Norberto (Lalo), Z.L. - Querido Lalo, te despedimos con mucho dolor, un carifio para Fernando y Mariano. Sete y familia.

POLACK, Norberto. - Luis Prudent y Carta Botta despiden a Lalo y acompañan a Fernando y familia en el dolor.

POLACK, Norberto. - La Fundación para la Salud Materno Infantil, FUNDASAMIN, despide al Dr. Norberto Polack y acompaña a Fernando y familía en el dolor.



POLACK, Norberto. - Despedimos a Lalo con gran afecto y acompañamos a nuestros queridos amigos Fernando y Mariano en este triste momento. Sole y Sergio Schmukler.



POLACK, Norberto, Dr. - Alicia y Fito Kweller, hijos, nietos y bisnieto despedimos a nuestro querido amigo y médico.



POLACK, Norberto R., Dr., falleció 26-5-2024. - El Dr. Raúl Gaivironsky y familia despiden con mucho amor a quien fuera durante más de 50 años su maestro, socio y amigo.

X

POLACK, Norberto R., Dr., falleció el 26-5-2024. - El directorio, personal médico, enfermería, y administrativo de Grupo Pediátrico S.A. despiden a su consultor y maestro, y acompañan a sus hijos en su dolor.

 $\Diamond$ 

POLACK, Norberto Rafael, Dr., Z.L. - Renato y Loni Montefiore, Bobby y Erna Herzfeld, despedimos a nuestro querido amigo Lalo. Acompañamos en su dolor a Fernando, Mariano y demás familiares y a Renée.

†

PURVES, Marcela Inés, q.e.p.d., falleció el 25-5-2024. - Su hermana Graciela y Osvaldo Sala, sus sobrinos Ernesto y Magali, Ignacio y Bettina, Josefina y Diego, sus sobrinos nietos Agustina, Delfina, Camila y Miguel y su ahijada Agustina Rodriguez Basavilbaso la despiden con mucho amor y ruegan una oración en su memoria.

+

ROSALES SORIA, Graciela S., 26-5-2024. - Tu hijo Enrique y Marita junto a tus nietos Josefina y Facundo, Francisco y Mercedes, Paz y Marcos, Angeles y Marcos y tus bisnietos te recordaremos con mucho amor, sabiendo que estás en la paz del Señor. Te despedimos este martes a las 11.30, en el Jardín de Paz, de Pilar.

Recordatorios

† GUERA, M

ROMAGUERA, Miguel A., Cap. Nav., q.e.p.d. - A 32 años de su partida, Graciela Piccirilli ruega una oración en su querida memoria.

## Se extravió en un cerro sanjuanino una turista alemana

DESDE EL JUEVES. Más de 100 rescatistas rastrillan la zona para hallar a Julia Horn

Las condiciones meteorológicas juegan en contra del despliegue de más de 250 rescatistas que rastrillan la zona del cerro Tres Marías. en San Juan, donde la turista alemana Julia Horn, de 19 años, fue vista por última vez el jueves pasado. Se cree que pudo haber caído en alguna quebrada de la montaña y, a pesar del clima extremo y el tiempo pasado, esperan hallarla con vida.

La joven teutona había llegado al país como parte de un programa de Youth for Understanding (YFU), una ONG global, que la llevó a visitar la provincia cuyana.

En un comunicado difundido ayer, la filial local de YFU precisó: "En el día de la fecha continúa la búsqueda con equipos de rescate avanzados y drones, esperando encontrar a Julia pronto. De parte de sus padres queremos hacer llegar el agradecimiento a la comunidad, al gobierno de San Juan, a las autoridades y a los rescatistas también al Club Andino Mercedario. Estamos trabajando en equipo y haciendo nuestro mayor esfuerzo para encontrarla".

había informado anteaver: "La Secretaría de Estado de Seguridad y

Orden Público y el Ministerio Público Fiscal expresan el más sincero agradecimiento a la comunidad en general por el apoyo y colaboración brindados a los rescatistas que se encuentran buscando a Julia Horn".

Agregaron: "La solidaridad y el compromiso de todos son fundamentales en momentos como estos; profundamente agradecidos por la respuesta positiva que se ha recibido de parte de cada sanjuanino".

Y, en cuanto al operativo en concreto, el gobierno provincial agregó: "Con relación a las tareas próximas, extendemos un pedido especial; evitar toda concurrencia de voluntarios al lugar; se hará un rastrillaje en zona de riesgo y muy difícil llegada, razón por la cual no se permitirá el acceso de la gente, salvo aquellos con conocimientos expertos, los que deberán ponerse en contacto previamente con integrantes de Andino Mercedario".

El comunicado oficial concluía mos, a quien lo posea, un dron con características de soportar la inclemencia climática que atravesamos para sumar y ayudar en esta bús-El Poder Ejecutivo sanjuanino queda. Juntos seguiremos trabajando para encontrar a Julia Horn y brindarle el apoyo que necesita".

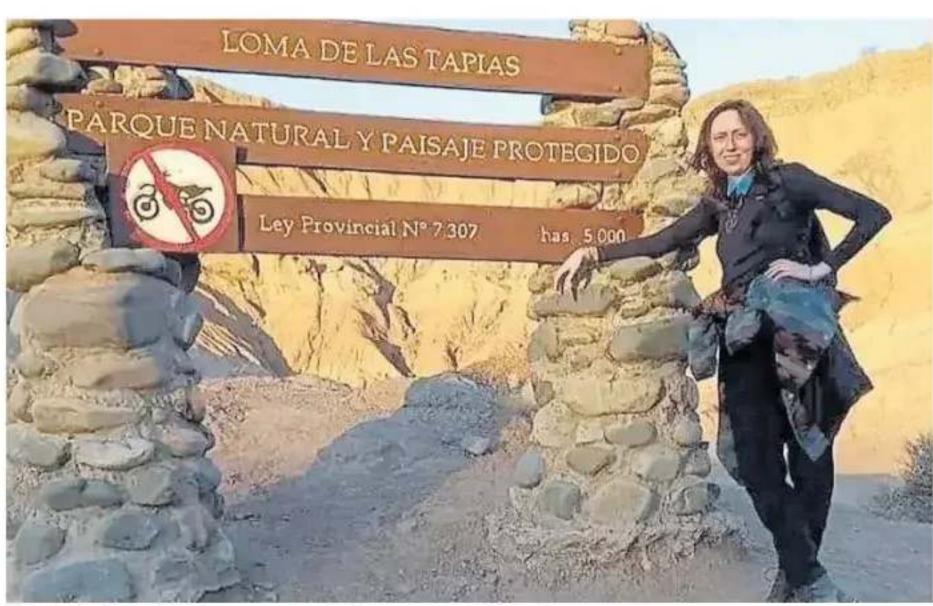

Julia Horn, la turista alemana extraviada en un cerro desde el jueves

REDES SOCIALES

La joven alemana, cuyo padre llegará al país hoy, salió sola el jueves por la mañana para hacer el circuito de trekking del cerro, que permite tener vistas panorámicas de la capital sanjuanina y es uno de los lugares elegidos por quienes practican deportes de aventura debido a los diferentes terrenos y al desnivel que permite llegar a más de 1000 metros de altura.

El jefe de la policía sanjuanina destacó: "Buscamos a la chica con nos lleva a que todo el personal, esta gran cantidad de gente, no se despegue de aquí". Para los investigadores policiales, que centraron sus esfuerzos en la zona oeste del cerro, la más técnica y de difícil acceso, Julia podría haber sufrido un

golpe o caída en el sector de quebradas y cortes.

#### "Ingresó al cerro a las 11.55"

En el plano judicial, Daniela Pringles, la fiscal a cargo de la investigación, dijo al canal de noticias TN: "No perdemos las esperanzas de encontrarla con vida. A través de una cámara se la ve descender a las 11.55 y se la ve ingresar al camino de las Tres Cruces. Ella contesta un último WhatsApp a las por todos sus esfuerzos, así como con un pedido: "A su vez, solicita- vida, es lo que nos da la fuerza que 11.34, en el que avisa que había lle- rán más drones a los 30 que tuvimos gado al cerro. El teléfono dejó de hoy [ayer]. La zona de búsqueda tieemitir señal a las 15.34".

Esta información relativa al teléfono de Horn hace suponer a las autoridades y rescatistas que la chica sigue dentro del complejo montañoso: "La geolocalización nos permite sostener que ella está acá en el cerro, a pesar de que nadie la vio".

Además, se publicó una alerta para el caso de que alguna persona haya visto a la joven, que mide 1,70, es delgada y tiene tez blanca, cabello castaño claro, largo y ondulado.

Otro de los fiscales, Ignacio Achem, agregó que la búsqueda iba a continuar durante la noche, pero con un grupo más reducido y de personal experimentado.

"Para mañana [por hoy] se sumane unos 20 kilómetros y es compleja, a lo que se suman las malas condiciones meteorológicas", agregó Achem a TN, y explicó que esperan que el padre de la turista extraviada arribe hoy a San Juan. .



# Hablemos de todo

Una guía con todo lo que necesitás saber sobre los temas que más te preocupan.

www.lanacion.com.ar/hablemosdetodo



LA NACION | LUNES 27 DE MAYO DE 2024

# **OPINIÓN**

www.lanacion.com @LaNacion | Facebook.com/lanacion

LA ARGENTINA. Para superar la crisis hace falta un orden político asentado en tres pilares: uno democrático, otro republicano y otro auténticamente liberal

Una necesidad imperiosa: la sólida infraestructura

institucional

Jesús Rodríguez

–PARA LA NACION–

as referencias que nos ofrece el mundo en esta segunda década del siglo XXI señalan un nítido contraste con la ilusión deunfuturodepazyprogreso global que se presumía cierto, al final de la Guerra Fría, al abrigo de la ola democratizadora y el auge de la globalización económica. En ese marco, los países de América Latina siguen lidiando, además, con los asuntos problemáticos que distinguieron su historia en el siglo pasado: el autoritarismo, la desigualdad y la violencia.

A pesar de este adverso contexto global y regional, los tres países de Latinoamérica que son considerados como democracias plenas según la clasificación de The Economist Uruguay, Costa Rica y Chile- exhiben, y no como resultado del azar, los mejores resultados relativos en términos de desempeño económico, reducción de la pobreza y acción estatal efectiva en la pandemia. En este marco de recesión democrática y deterioro económico y social, escrítico identificar las claves que explican el cambio tectónico que, en términos políticos, significa el nuevo gobierno argentino. También, analizar si las ideas del nuevo gobierno constituyen una base sólida para afrontar los desafíos de este tiempo.

Nuestro país integra, junto a Venezuela y Cuba, el reducido grupo de naciones que en el hemisferio occidental han registrado un retroceso, en términos relativos, en su desarrollo. Aunque sí es verdad que la inauguración democrática de 1983 –un verdadero cambio civilizatorio terminó para siempre con la violencia como método de acción política y contribuyó de manera decisiva al fin de las dictaduras en la región. La nueva institucionalidad, sin embargo, no fue suficiente para instaurar un orden político que sostuviera un conjunto de políticas públicas eficaces para promover un desarrollo económico y social perdurable, a diferencia de muchos de nuestros vecinos de la región

Los datos que muestran el retroceso son dramáticos: en el período 1974-2020, el ingreso por habitante de la región creció al 1,8% anual acumulativo, tres veces más que el de la Argentína. Sobre este deterioro secular de la economía argentina, se desplegó la pésima gestión oficial de la pandemia en 2020, que ubicó a la Argentina en el lote de 15 países con los peores indicadores de fallecidos por millón de habitantes. Además nuestro país, en el primer año de la An fuero

El profesor Loris Zanatta sintetizó los rasgos dominantes del populismo según Isaiah Berlin, que se adaptan como el guante a la mano a la práctica política del oficialismo

pandemia, triplicó, según el FMI, la caída promedio del PBI mundial y registró un incremento de la pobreza tres veces más alto que el promedio de Latinoamérica, según la Cepal. Con ese clima de época de recesión democrática como telón de fondo, una sociedad mayoritariamente enojada y desesperanzada creyó encontrar una opción superadora al habilitar el acceso al poder de una extravagante propuesta política, percibida como cuestionadora del frustrante orden político establecido.

El nuevo gobierno se propone una reformulación profunda de las relaciones entre la sociedad, el mercado y el Estado, liderada por quien se presenta como "el primer presidente libertario de la historia de la humanidad". Esa autoimpuesta misión a escala planetaria pretende reemplazar la "necrofilia ideológica" -el amor por ideas muertas y fracasadas que orientó los cuatrogobiernos elegidos decuño peronista que tuvimos en el siglo-y también impugnar una parte sustancial del pacto de convivencia expresado en la Constitución nacional, por un recetario que conduce directo a una "autocracia de mercado", eludiendo las reglas del Estado de derecho y potenciando los modos populistas de la acción política, tan internalizados por la sociedad argentina.

El profesor Loris Zanatta sintetizó los rasgos dominantes del populismo según Isaiah Berlin que, por otra parte, se adaptan como el guante a la mano a la práctica política del oficialismo: es un fenómeno antipolítica, independiente del tipo de ordenamiento institucional; formula un planteo regeneracionista de un pueblo elegido que exige recuperar un pasado idealizado de esplendor.

Es pertinente no confundir la concepción y la práctica política del populismo—con su desprecio por la división de poderes y la rendición

de cuentas a los ciudadanos— con los contenidos de las políticas económicas. En rigor, fueron tan populistas las experiencias "neoliberales" de Alberto Fujimori en Perú—quellegó a clausurar el Congreso—como los cuatro gobiernos peronistas de este siglo—que casi duplican el gasto público con relación al PBI—, gobernando desde el primero hasta el último día de sus gestiones con facultades delegadas por el Congreso y con permanentes avances sobre la independencia del Poder Judicial.

Además, con un populismo hegemónico, existen riesgos que pueden devenir peligros para la salud democrática. Estas características fueron sistematizadas por los autores de Cómo mueren las democracias describiendo distintos comportamientos autoritarios de actores políticos relevantes, como, por ejemplo: rechazar, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas deljuego; negar la legitimidad de sus oponentes; tolerar o alentar la violencia; anunciar la voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación.

Aunque es de estricta honestidad intelectual reconocer que el gobierno argentino aún no alcanzó las cotas rupturistas de Trump, Bolsonaro, Orbán y Erdoğan, también es cierto que su praxis política, con la habitual dosis de descalificación y agravios a opositores y periodistas, agrega un contenido tóxico al muy tensionado clima político. La relevancia de la dimensión institucional excede los aspectos vinculados con los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y, en rigor, también determina el desempeño económico.

La anomia social y la debilidad institucional ayudan a explicar la asimetría en el desempeño económico entre la Argentina y sus vecinos. Mientras que entre 2006 y 2022 Uruguay y Chile redujeron la pobreza en 22 y 35 puntos porcentuales, respectivamente, el deterioro secular de nuestra economía hizo que, solo en el último período presidencial, se haya incrementado el contingente de pobres en cerca de 1,5 millones de personas. De acuerdo con un estudio reciente sobre la calidad institucional, nuestro país registró solo en 7 de los últimos 21 años un desempeño superior al promedio de los países de América Latina y, además, los países que encabezan el ranking, Chile y Uruguay, casi duplican a la Argentina en el promedio del período considerado.

En la policrisis de la Argentina, donde las distintas dificultades se superponen como en las matrioskas rusas, no es aconsejable el reduccionismo simplificador de creer que estamos frente a una crisis fiscal con derivaciones múltiples, sino que es pertinente saber que sufrimos una crisis social, política, económica y de convivencia democrática, con implicaciones fiscales.

La condición de superación de esa crisis combinada es, sin dudas, la consagración de un orden político asentado en tres pilares: uno democrático, donde la soberanía popular expresada en elecciones limpias y verificables esté garantizada; otro republicano, que establezca la independencia, el equilibrio y la rendición de cuentas de los poderes, y un tercer soporte de naturaleza auténticamente liberal que asegure los derechos de cada ciudadano, en particular de todas las minorías.

Entonces, para poder esperanzarse con un horizonte de progreso social y realización individual es imprescindible que una sólida infraestructura institucional –como decía el presidente de la República de Italia Sandro Pertini en referencia a la integración económica de su país con Europa–deje de ser un ideal para constituirse en una necesidad imperiosa. •

## LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

## Trenes de la vida

A casi dos meses del fallecimiento del doctor Martín Urtasun, promotor del Tren Hospital Alma, vaya un cálido recuerdo a su enorme trabajo en favor de la niñez

uchas grandes historias se van a la tumba con sus protagonistas. Algunas saldrán luego a la luz para honrar vidas dedicadas a un heroísmo silencioso. Lazos de vida (2023), protagonizada por Anthony Hopkins y Elena Bonham Carter, es una película recientemente en cartel que relata cómo el empresario británico de origen judío Nicholas Winton salvó a 669 niños judíos de morir en el Holocausto, una gesta solo comparable con la del alemán Oscar Schindler.

Ni su mujer ni los hijos de Winton se enteraron de que a lo largo de 1939 este humilde agente de Bolsa había logrado sacar a tantos viajes entre Praga y Londres, siete de ellos en tren. Ya en destino, los niños fueron temporariamente adoptados por famílias británicas. El cierre de fronteras que impuso la invasión alemana de Checoslovaquia impidió la partida de un noveno convoy. Winton lamentó profundamente que cerca de 250 chicos terminaran perdiendo sus vidas en campos de concentración. Unos 15.000 niños murieron asesinados en Checoslovaquia en la Segunda Guerra Mundial.

La hazaña recién se conoció en 1988, cuando la mujer de Winton encontró un maletín con listas de los rescatados, algunas fotos de los niños y cartas de sus padres que prolijamente guardaba su esposo. El Daily Mirrory luego la BBC difundieron el secreto guardado durante 50 años. Más de 6000 personas están hoy vivas gracias a quien distinguía entre la bondad pasiva y la activa que ejerció humildemente. Falleció en 2015, luego de recibir infinidad de condecoraciones.

En 1980, Martín Jorge Urtasun, cirujano pediátrico del Hospital Churruca, promovía otro tren que sería una bendición para muchos niños argentinos. "En lugar de traer aquí a los pacientes, debemos llegar a ellos", argumentaba quien, contando con vagones cedidos por el Ferrocarril Belgrano Cargas y Logistica (BCyL), pasó a liderar el proyecto de la Fundación Alma: el Tren Hospital para Chicos.

Desde distintos puntos del país se sumaron pediatras, médicos generalistas, odontólogos, radiólogos, trabajadores sociales, enfermeros y bioquímicos, ofreciendo su tiempo y resignando sus saberes voluntachicos de Checoslovaquia en ocho riamente. El Tren Hospital Alma, una formación inicial de tres vagones con dos consultorios médicos y uno odontológico, quirófano, sala de rayos, cocina comedor y camarotes para el personal, comenzó a recorrer pequeños poblados de Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan y Santa Fe. Una vez por año llegaba a cada destino, pa-

> Nuestro país necesita de soñadores generosos como el doctor Urtasun, dispuestos a atender las infinitas necesidades de muchos niños vulnerables

ra el seguimiento y atención a los pacientes, articulando también con docentes de las escuelas locales en educación sanitaria.

Cada viaje al norte argentino duraba 15 días, y se hacían ocho o nueve al año, entre abril y noviembre. En 2002 debió suspender la tarea por desperfectos técnicos y requerimientos de mantenimiento mecánico. Volvió a funcionar en 2004, pero en 2015 un incendio destruyó por completo los viejos vagones. Se iniciaron gestiones para que el Estado proveyera nuevas unidades, pero el compromiso oficial de reemplazarlos con unidades reacondicionadas para funcionar como hospital rodante no se cumplió. Los viajes sanitarios con otros medios de movilidad continuaron hasta 2019, pero la pérdida del tren fue seguida de una caída de la financiación por donantes corporativos, que volvió ya inviable el funcionamiento de la fundación.

Mañana se cumplen dos meses del fallecimiento del doctor Urtasun, incansable impulsor del Tren Alma, que atendió a más de 90.000 chicos a lo largo de 40 años de tarea voluntaria. Esta Argentina empobrecida de hoy necesita soñadores generosos, de bondad activa, dispuestos a atender las infinitas necesidades de muchos niños vulnerables. Vaya nuestro homenaje a quien tanto hizo por ellos. Con menos ramales ferroviarios, hoy seguramente optando por carreteras, aquel esfuerzo sigue siendo tan imprescindible como entonces. Miles de niños demandan atención sanitaria en lugares apartados o de dificil acceso. Hay trenes que pasan solo una vez y en ellos va la vida de muchos.

## Nuevo presidente panameño

71 5 de marzo pasado, José Raúl → Mulino se convirtió en el candi-→ datopresidencial del partidopanameño Realizando Metas (RM). Fue después de que el Tribunal Electoral (TE) inhabilitara al exmandatario Ricardo Martinelli como aspirante al Poder Ejecutivo, tras una sentencia a más de diezaños de prisión por blanqueo de capitales. Desde la embajada de Nicaragua, donde se asiló tras su condena, hizo campaña por quien fue su ministro de Seguridad.

Mulino ganó la elección presidencial, mientrasque Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino, quedó segundo. La jornada electoral se destacó por una histórica participación del 77,57 por ciento de los ciudadanos habilitados para votar.

El presidente electo, que asumirá el 1º de julio próximo, prometió trabajar estrechamente con el sector privado para impulsar la economía, pero sin dejar de lado a los pobres, uniendo al país y dejando atrás las diferencias con otros políticos para centrarse en el trabajo. Mulino

llamó a la unidad nacional y al entendimiento con otras fuerzas políticas, aspecto fundamental debido a la fragmentación que a partir de las últimas elecciones se verifica en el Parlamento de su país.

El próximo presidente de Panamá enfrentará desafíos apremiantes. Deberá afrontar problemas fiscales en un país acostumbrado a crecer muy por encima del 2,5% que se proyecta para este año. También ambientales, traducidos en las protestas que llevaron a cerrar una mina de cobre que aportaba casi el 5% del PBI o la crisis hídrica provocada por la sequia, algo que afecta a las operaciones del Canal de Panama. Otra de las problemáticas por encarar es la migratoria como el flujo de cientos de miles de personas que cruzan la selva del Darién en la frontera con Colombia.

Sobre el particular, Mulino prometió deportar a los migrantes, en su mayoría venezolanos, que ingresen por esa vía en su travesía hacia Estados Unidos. Cifras oficiales reportan más de 520.000 personas en 2023 y 110.000 en el primer trimestre de este año que cruzaron la inhóspita selva obligando al gobierno panameño a destinar recursos para asistirlas.

Con el fin de recuperar la economía, el presidente electo necesitará alcanzar consensos para aumentar los impuestos y las contribuciones a la seguridad social, así como la edad de jubilación. El cierre de Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum, resulta otro tema pendiente, dados los multimillonarios reclamos que esperan a Panamá en los tribunales internacionales.

Mucho se especula respecto de la influencia y los vínculos que ejercera el expresidente Martinelli en la administración de Mulino. El presidente electo deberá hacer frente al reto de desvincularse de su mentor. condenado por corrupción, dejando que la Justicia siga su curso y ejerciendo su mandato con impronta propia. La relación que mantendrán en el futuro es uno de los mayores interrogantes de la próxima gestión gubernamental.

## **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar []/lanacion

En en el tedeum del 25 de

#### Unión nacional

Mayo, el arzobispo de Buenos Aires se refirió a la importancia y necesidad de poder lograr la unión nacional. Es difícil entender que una parte de la ciudadanía se dedique a desunir enfrentando a la sociedad y a destruir un país como el nuestro, que supo ser rico, pujante y con un nivel de instrucción y educación propia de los mejores del mundo. Hoy solo el esfuerzo mancomunado nos puede ayudar a superar la gran crisis en que estamos inmersos. La política y sus miembros son los mayores responsables de no querer contribuir a lograr dicha unión, tal vez por no poder soportar que otros logren revertir el daño hecho con su mala gestión basada en la corrupción.

Sabemos de la acción negativa basada en la destrucción que realiza la oposición, los militantes que continúan en sus puestos estatales boicoteando y entorpeciendo lo que pueden, los gremios impidiendo la libertad de trabajo. Mientras tanto, el narcotráfico no se detiene ante nada. A pesar de todo, una parte importante de la sociedad queremos recuperar la idea de patria, volver a ser un país lógico, que los funcionarios representen los intereses comunes y no los propios, que se conmuevan al entonar el Himno y que su única bandera sea la celeste y blanca. Y también que a aquel que no cumpla su cargo como es debido, Dios, la patria y la Justicia se lo demanden.

Adriana DiPaolo DNI 6.221.705

## Tres asignaturas

El presidente Milei tiene suficientes conocimientos de economía y administración que le permitirían graduarse de estadista. Para ello deberá aprobar tres asignaturas respecto de las cuales no luce adecuadamente preparado: humildad, prudencia y madurez.

Eduardo P. Ayerra DNI 8.254.636

#### Comportamiento El rotundo fracaso de la

convocatoria del presidente Javier Milei al Pacto de Mayo resultó el primer traspié importante desde que asumió la primera magistratura. Su personalidad disruptiva e inquietante lo lleva a incurrir en irreconciliables desacuerdos con miembros de la oposición, con algunos de sus cercanos colaboradores y, en muchas oportunidades, con el periodismo independiente. La peculiar característica omnisciente de sus ideas. sumada a los frecuentes enfrentamientos verbales, totalmente innecesarios, le genera conflictos internos y de orden internacional. La

ciudadanía, que depositó toda su confianza para que condujera el destino del país, ve con asombro y frustración su comportamiento errático, impropio de un primer magistrado.

Silvio Kremenchuzky skremenchuzky@gmail.com

#### Temor

Siento un gran temor a ser nuevamente embaucado como lo fui con el recitado del Preámbulo de la Constitución, siguiendo al que me defraudó, cuando busqué la memoria, verdad y justicia que no encontré. Hoy, nuevamente temo que me estén embaucando con la libertad que iba a barrer la casta. El tiempo pasa, las fichas siguen sucias y las urnas otra vez reventarán con largas sábanas.

Gaspar I. Gazzola DNI11.775.909

#### Gasoductos

En Europa y Estados Unidos los grandes gasoductos son de propiedad privada, construidos y financiados por grandes corporaciones que luego los administran vendiendo el servicio de transporte a las empresas distribuidoras. No se entiende por qué en la Argentina el Estado tiene que hacerse cargo del costo de la construcción de los gasoductos indispensables para que empresas privadas extractivas de gas puedan vender su producción con notables ganancias. A mi modesto entender, estas compañías deberían asumir el costo de la construcción y el mantenimiento de los gasoductos como herramienta de trabajo, indispensable para su actividad, y no descargar sobre el Estado el costo. Se trata de una enésima anomalía inexplicable que el presidente Milei debería corregir a la brevedad. Giampiero Bobbio DNI93.512.043

## Principios

El divorcio, el aborto y el matrimonio homosexual violentan el orden natural y erosionan severamente, en distinto grado, la institución de la familia. El Estado, que tiene como fin proveer el bien común, debe prote-

## En la Red

FACEBOOK Campaña electoral en México: 36 candidatos muertos



"Se necesitaría un Bukele" Peter Kam

"Obrador criticando a la Argentina, y no se fija las atrocidades de su país" Yolanda Aparicio

LA NACION | LUNES 27 DE MAYO DE 2024

OPINIÓN | 31

ger a la familia como valor fundamental de la sociedad rectamente organizada. Hay que felicitar al secretario de Culto, Francisco Sánchez, por la claridad con que ha expuesto estos principios en el discurso pronunciado días pasados en Madrid, magnifico testimonio en el marco del relativismo que impera aquí y en el mundo.

Alberto Solanet asolanet@estudiosolanet. com.ar

#### No todo está mal

El jueves pasado volví a casa reconfortada. Participé de un acto escolar en la EP2 de San Isidro. Entraron los abanderados, los chicos cantaron con fuerza el Himno Nacional junto a sus padres y docentes. Luego, el acto con pregones cantados, candombe y dramatización, y el cierre con los alumnos de sexto año con un impecable pericón. Todo en un clima de silencio y respeto. Para finalizar el acto, la directora gritó un "viva la patria", a lo que toda la escuela contestó a viva voz.

Siento que no todo está mal.
Tengo esperanza. Se siguen
respetando nuestros símbolos patrios, nuestras tradiciones. ¡Hay muchas escuelas
como esta! Al gran pueblo
argentino, ¡salud!
Inés María Astigueta
DNI 10.134.106

## Sin escarapelas

El 25 de mayo volví a mi país luego de un breve viaje al exterior. Cuando llegué a Aeroparque no noté homenaje alguno a mi querida patria. No había decoración alguna con nuestros colores nacionales, ni en el aeropuerto ni en el pecho del personal aeroportuario, civil o policial. Ni siquiera de los empleados de las numerosas marcas gastronómicas de alfajores, cafés, pizzas y hamburguesas que muchas veces intentan mimetizar sus marcas con la selección de fútbol... pura hipocresía barata y marketinera. ¿Y la gente? Mucho menos. Ni una escarapela. Al final, es como dijo nuestro querido Borges: "El hecho de ser europeos en el destierro es una ventaja, ya que no estamos atados a ninguna tradición local, particular". Lloro por vos, Argentina, aunque la canción en inglés me pida lo contrario... P.D.: A los del aeropuerto: si prometen agua para no generar residuos con las botellitas de plástico, hagan arreglar el único bebedero que hay. Si quieren, lo pago yo, y de paso le pongo una banderita argentina. Daniel Coli Crespo DNI16.995.586

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

PROBLEMAS MUNDIALES

## El naciente orden internacional

Moisés Naím

-PARA LA NACION-

WASHINGTON → stán proliferando acelerada-- mente problemas mundiales que ningún país puede resolver por sí solo. La lista de dificultades que afectan a la humanidad, independientemente de fronteras territoriales, marinas o espaciales, es largay peligrosa. Son de distintos tipos, desde la amenaza que puede representar la inteligencia artificial hasta las duras realidades de un planeta que se va calentando aceleradamente, pasando por la proliferación nuclear, las migraciones, las pandemias o la criminalización de los gobiernos. Muchos de estos problemas, como por ejemplo el de las migraciones descontroladas, han existido siempre. Otros, como el calentamiento global, no tienen precedentes.

Son problemas que se resuelven en el nivel global o no se resuelven. Si se resuelven, todos nos beneficiamos sin excluir a nadie. Si no se resuelven, todos nos perjudicamos, estemos donde estemos. Para enfrentarlos hace falta que se produzcan a gran escala lo que los economistas llaman bienes públicos. Son bienes cuyo uso por un consumidor no excluye que otros también se beneficien. Un ejemplo es el de un faro que ilumina la costa, permitiendo a los barcos ver por dónde pueden navegar sin encallar. Varios barcos a la vez pueden "consumir" los servicios del faro sin que estos se acaben.

Normalmente, son los gobiernos los que tienen que financiar y proveer los bienes públicos: las fuerzas armadas de un país, por ejemplo, dan seguridad a todos sus habitantes y por eso son pagadas y organizadas por el gobierno. Pero en el nivel global no hay gobierno. Entonces ¿quién ha de proveer los bienes públicos globales? Es un espinoso problema que admite pocas soluciones. Si un país es lo suficientemente poderoso para imponer a sus ciudadanos y a otros países su sistema de gobierno, se le llama "hegemónico". Las potencias hegemónicas siempre han tenido

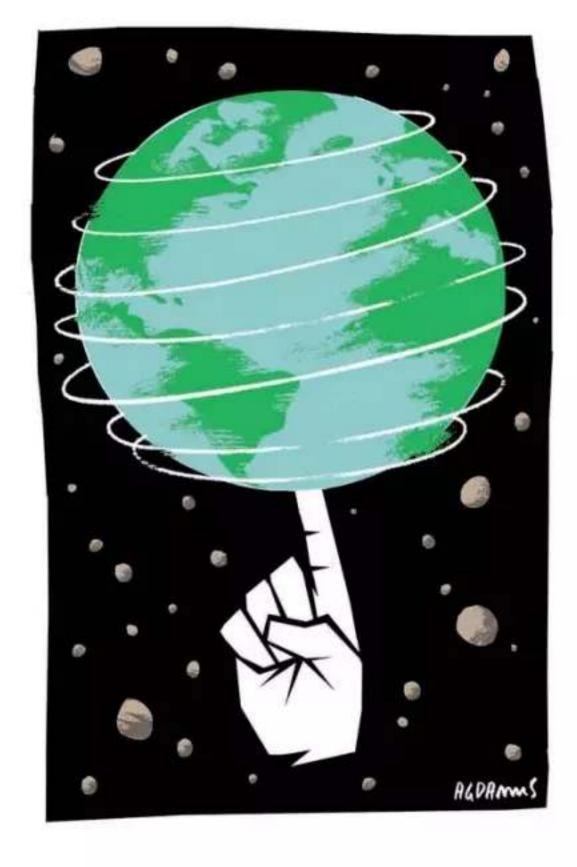

interés en imponer el bien público más básico, que es el orden. Es lo que hicieron los romanos en el mundo mediterráneo hace 2000 años y lo que hicieron los emperadores chinos en el vasto territorio asiático que controlaron.

Pero mantener la hegemonia es costoso y sus líderes tienden a ir perdiendo poder. Para evitar esa trampa, en el siglo XX los estadounidenses intentaron el multilateralismo, un sistema en que todos los países se asocian voluntariamente para el bien común, a través de organizaciones como las Naciones Unidas. Pero pronto se dieron cuenta de que la competencia con

la Unión Soviética haría inviable a ese modelo y por eso intentaron con el "minilateralismo". Es un sistema en el cual una potencia dominante, como Estados Unidos, arma una red de países fuertes que colaboran para proveer esos bienes públicos globales. La OTAN es un buen ejemplo de minilateralismo, manteniendo la paz y seguridad en el Atlántico Norte a través de una colaboración militar estrecha entre aliados. El Fondo Monetario Internacionaly muchos otros organismos del mismotipo han servido para proveer bienes públicos globales entre países amigos.

Los resultados del minilateralis-

mo han sido enormemente positivos: nunca tantos seres humanos habían vivido con tanta prosperidady seguridad como lo han hecho bajo el minilateralismo promovido por EE.UU. Entre 1945 y 2018, la pobreza absoluta en el nivel global bajó del 55% de la población del planeta al 10%, al tiempo que esa población se multiplicaba por 4.

Pero el minilateralismo solo es viable si los países que se alían para mantenerloson lo suficientemente poderosos para imponer su arreglo a los demás, y ese supuesto está cada vez más en entredicho. La agresión rusa contra Ucrania, apoyada por el poderío chino, es la prueba más evidente de lo vapuleado que está el sistema con el que veníamos contando para proveer bienes públicos globales, como la paz. Los países que no aceptan ni confian en el liderazgo norteamericano son cada vez más numerosos y fuertes, y no están dispuestos a colaborar con el sistema que lidera Washington para seguir proveyendo esos bienes públicos globales.

Esto o curre cuando el mundo se encuentra en la necesidad de expandir dramáticamente su capacidad de proveer bienes públicos globales. La colaboración en materia ambiental, por ejemplo, se va haciendo másy más apremiante justo cuando menor es nuestra capacidad de colaboración. En vez de colaborar para disminuir los riesgos que surgen de la inteligencia artificial, Washington y Pekín están en una carrera por crear cada cual un sistema más poderoso -y, en consecuencia, más peligroso-que el del rival. El andamiaje de acuerdos de control de armas nucleares que se había logrado construir entre Washington y Moscú se ha detenido por completo. El caos migratorio es mundial. La demanda de bienes públicos globales está disparada, mientras que la oferta está estancada. Si nadie logra imponer algo de orden en el sistema internacional, inevitablemente reinará una peligrosa anarquía. •

## **NUEVO GOBIERNO**

## Cómo defender las instituciones

Julio Montero

PARA LA NACION-

os primeros meses de Milei como presidente generaron Jencendidas reacciones. Sindicatos, movimientos sociales, artistas, empleados de empresas del Estado, investigadores, libreros y la comunidad universitaria, entre muchosotros, nos advierten sobre el enorme costo de sus medidas de austeridad sobre el bien común y el futuro del país. A veces se trata de meros embates corporativos que buscan conservar el botín conquistado tras años de lobby; pero en otros casos son intervenciones honestas orientadas a defender instituciones realmente valiosas.

Carlos Nino decía que una gran virtud de la democracia es que obliga a los ciudadanos a defender sus causas apelando a "intereses generalizables", es decir, intereses que todos podamos compartir. Nadie que alegue: "Esta ley debe

votarse porque me favorece a mí o a mí sector" tiene chances reales de convencer a una mayoría en la competencia por los recursos. La persuasión y el engaño son parte del debate público, por supuesto. Sin embargo, el requisito de argumentar con base en el bien común es un filtro que deja por el camino muchas demandas facciosas y autointeresadas que no pueden traducirse a ese lenguaje.

Evaluar la legitimidad de los reclamos contra el Gobierno es tarea de las autoridades democráticas, pero su irrupción en el espacio público puede ayudarnos a reflexionar sobre cómo defender lo que tanto nos interesa. En este sentido, y solo para dar un ejemplo, sería buena idea que todos trabajáramos desde adentro para que esas instituciones hicieran un uso eficiente de los recursos, evitando el nepo-

tismo, la inflación de las plantas y prácticas clientelares dirigidas a recompensar a los propios y disciplinar a los réprobos.

También es fundamental militar activamente contra la partidización. Ninguna institución pública debería pronunciarse a favor o en contra de partidos o candidatos, mostrando verdadero respeto por el pluralismo. Evitar la producción de solicitadas y la retórica de la resistencia cada vez que no gobierna el peronismo seguramente contribuiría a que la sociedad vea a esas instituciones como enclaves técnicos que trabajan por el interés general sin ponerse al servicio de un partido o una ideología con dinero de todos.

Naturalmente, para resultar creíble, este compromiso con el pluralismo debería observarse también en la conformación de los órganos de gobierno, los boards y los directorios. Lograr diversidad ideológica no solo es un modo de apuntalar la cultura democrática en un momento de polarización extrema, sino también de mantener canales abiertos con distintos partidos en caso de necesidad.

Por último, después de dos décadas de colonización populista del Estado y la sociedad civil, ayudaría mucho que las instituciones que defendemos revisaran la tendencia al autoensalzamiento sistemático, reconocieran errores y aspectos a mejorary se declararan dispuestas a acompañar los sacrificios que sobrelleva la sociedad. Este es el mejor seguro de vida contra ajustadores libertarios o neoliberales. Esperemos que no sea tarde. •

Filósofo y politólogo; profesor de la Universidad de San Andrés www.miclub.lanacion.com.ar

## LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013, LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1900.- Sáb \$2700.- Dom \$3200.- Recargo envío al interior: \$380.- En Uruguay: Lun /Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

## Pero... ¿y esto cuándo fue?

Joaquín Garau

-LA NACION-

legó el momento de desesperarse: el tiempo está trans-do que antes y nadie parece darse cuenta. No es una percepción personal, no, para nada. El choque de trenes de la línea San Martín, la separación de Emilia Attias y el Turco Naim y el viaje de Javier Milei a España parecen hechos que ocurrieron hace mucho, y sin embargo todos sucedieron en mayo. Peor aún: seguramente la mayoría ya se había olvidado de cada uno de estos momentos porque otros vinieron detrás, velozmente, para dejarlos tapados en el pasado. ¿Alguien re-

cuerda el partido que Boca le ganó a River en Córdoba y el famoso debate sobre si la pelota entró o no? Fue hace un mes clavado y, pese a todo, parece que ocurrió a principios de año.

Hay algo cierto también: un día en la Argentina equivale a dos meses en Estados Unidos, cuatro años en Alemania y un siglo en Dinamarca. Lo que en la Argentina es, a las siete de la mañana, un escándalo absoluto, a las cuatro de la tarde es una anécdota que alguien te cuenta al pasar como si hubiera sucedido hace diez años.

Acá no se busca asustar a nadie,

pero lo que sucedió hace ya dos semanas (sí, dos semanas) pasó desapercibido pero refleja a la perfección este fenómeno.

En el partido entre Newell's y Deportivo Riestra por la Copa Argentina debutó un chico de 14 años. Hasta ahí, todo perfecto, hasta que uno repara en algo: ese chico nació en 2010. Y ahí se dispara el problema: el chico en cuestión no vio -o por lo menos no debe recordar- a Mauricio Macri como presidente. Ni hablar de Néstor o Cristina Kirchner. No, ni eso. El jugador tenía cinco años cuando Macri asumió.

Párrafo aparte para ese hecho histórico: el año que viene se cumple una década de la asunción de Macri (sí, pasaron diez años y nadie sabe cuándo ni cómo). Todo eso quedó tan pero tan lejano como si hoy alguien viniera a recordar a Nicolás Avellaneda o a Marcelo Torcuato de Alvear.

Tampoco hay que quedarse con que los hitos más importantes son los que figuran en la agenda política. Ni ese jugador de 14 años ni nadie de su camada de 2010 vieron otros

hechos que quedaron en el inconsciente popular, como la irrupción de Ricardo Fort en la TV, la nevada sobre Buenos Aires el 9 de julio de 2007, el descenso de River a la B. el escándalo de la palta, con la China Suárez, Vicuña y Pampita o el regreso de Soda Stereo (aunque para ser justos, no pueden haber visto el

¿Cómo se cuenta, sin parecer loco, que Martín Palermo le hizo dos goles al mejor Real Madrid de todos los tiempos?

regreso de algo que ya no vieron en su primera vuelta).

¿Cómo se le explica a esta nueva generación que aquellos jugadores que usted vio jugar durante años todos los domingos ahora son DT -algunos de poca jerarquía y nulos títulos-, pero que supieron ser grandes enemigos de las redes? ¿Cómo se cuenta, sin parecer loco,

que Martín Palermo le hizo dos goles al mejor Real Madrid de todos los tiempos? Sí, el mismo Palermo que en el último tiempo dirigió a Aldosivi y a Platense.

Dicho de otra forma, y ahora sí con ánimo de asustar: si usted no podía creer que hay gente que nació en el año 2000, tiene que saber que luego los seres humanos siguieron viniendo al mundo. Entonces los de 2000 ya parecen todos jubilados del PAMI y provocan la siguiente pregunta: si ellos ya están llegando a los 30... ¿usted cuántos años tiene?

Pero bueno, a no desesperar (si usted está llorando sobre estas líneas, cuánto lo sentimos). Quizá podemos mentirle y decir que el tiempo no pasa rápido y que es todo una cuestión de falta de atención generalizada.

Porque si uno preguntara qué tres hechos que ocurrieron en mayo se nombraron al principio de esta columna, usted no podría repetirlos y debería volver a leer más arriba para repetirlos. ¿Ve que también hay un tema de atención? •

## Tocar el cielo

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto Diana Fernández Irusta



↑ I sueño de volar solo puede competirle otro: el de caminar, pasito Aa paso, con calma y sin apuro, sobre un pavimento hecho de cielo. Quienes diseñaron el observatorio del rascacielos One Vanderbilt, uno de los más altos de Nueva York, probablemente pensaron algo por el estilo. El Summit, ubicado entre los pisos 91 y 93 del edificio inaugurado en 2020, ofrece, además de las vistas de por sí impresionantes

que asoman tras sus paredes vidriadas, unos cubos de cristal que permiten desplazarse sobre las alturas de Nueva York y un ascensor que permite elevarse desde una superficie casi totalmente transparente. No debe ser poco el vértigo. Para quienes no se animan a tanto quedan los niveles donde los ventanales (enormes, pero menos desafiantes que los cubos de cristal) se suman a los juegos de espejos y crean, por supuesto, el escenario para la selfie perfecta.

CATALEJO

El camino de Teresa

Carlos M. Reymundo Roberts

Teresa Perales, española, tenía 19 años cuando, por una neuropatía, perdió la movilidad de sus piernas. Fue terrible, dice, porque de un día para otro su proyecto de vida, sus planes, se hicieron añicos. Para peor, cuatro años antes había muerto su padre, de lo que no podía reponerse.

Le ayudó pensar que estaba viva: tendría que fijarse nuevos objetivos. "No fue fácil. Hay que hacer el duelo, asimilarlo, aceptarlo". Hasta que contrajo la enfermedad era karateka. De chica había tomado clases de natación, pero le fue muy mal; las dejó sin haber aprendido a nadar.

Ya en silla de ruedas, un día decidió volver a meterse en una pileta, como parte de su rehabilitación. Lo hacía con un chaleco salvavidas. "¡Me gustó! Allí, en el agua, me sentí libre, independiente. Tenía que valerme por mí misma". Los progresos fueron notables. "Eres un diamante en bruto", le dijo su profesor. Un año después empezó a competir. Teresa -casada, un hijo-tiene hoy 48 años y es una celebridad del deporte español: ha ganado 27 medallas en los Juegos Paralímpicos de Verano y 22 medallas en el Campeonato Mundial de Natación Adaptada. Y sigue compitiendo internacionalmente. En agosto lo hará en los Juegos Paralímpicos de Paris.

¿Su fórmula? "No me enfoco tanto en la meta como en el camino". •



La leyenda El debut de Nadal en Roland Garros y una despedida en suspenso P. 6

Sin protocolo Fiesta completa: el monegasco Leclerc ganó en el Principado P. 8

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo

www.lanacion.com/deportes

- **y** @DeportesLN
- Facebook.com/Indeportes
- deportes@lanacion.com.ar





Empate en Avellaneda Tras la salida de Tevez y en el inicio del ciclo interino de Hugo Tocalli, Independiente igualó 1-1 con Vélez; Aquino, de penal, y Ávalos, los goles > P. 2

## FÚTBOL | LA LIGA PROFESIONAL



Santiago López encabeza un ataque de Independiente, que pudo recuperarse de la desventaja con Vélez

#### PRENSA CAI

# Independiente puso a los chicos: más ilusión que rendimiento

Con Tocalli como DT interino, los Rojos buscaron un cambio, pero no pasaron del empate con Vélez; empuje y poco juego

Rodolfo Chisleanschi PARA LA NACION

Ni el mayor oficio de Vélez ni la fuerza de voluntad de los jóvenes de Independiente. Fue 1 a 1 en Avellaneda en un partido más entretenido que bien jugado, con más polémicas que emociones concretas.

"Hay que poner a los pibes...". El pedido, casi un ruego, de los hinchas de Independiente a Carlos Tevez se repitió durante semanas e incluso meses, a medida que el nivel de juego se desbarrancaba y los resultados caían por debajo de lo esperado. Nadie mejor que Hugo Tocalli, director general de las inferiores del club, para complacer el clamor de la gente en esta transición de tres partidos que atraviesa el Rojo desde el adiós del Apache y hasta que llegue el paréntesis por la Copa América y asuma un nuevo técnico.

El veterano entrenador conoce bien las cualidades de los chicos que crecen en el predio de Villa Dominico, y en su primer acto al frente del equipo sorprendió poniéndoles fichas a los más jóvenes en el sector de la cancha donde el equipo ofreció los peores rendimientos en la recta final de la Copa de la Liga y el arranque de este torneo. Ese lugar donde deberían aparecer la creatividad, el talento y el cambio de ritmo para generar esas ocasiones de gol que en Independiente surgen sólo con cuentagotas.

Tocalli mandó de inicio a la cancha a Santiago López y Diego Tarzia por afuera, e hizo debutar a Lautaro Millán, bahiense de 18 años que nunca antes había ido convocado para la Primera. Si se agrega a David Martínez y Juan Fedorco, todo un grupo de juveniles para compensar el pack de los treintañeros que habitualmente componen los Rey, Isla, Laso, Damián Pérez, Mancuello o Ávalos.

Los cambios lograron modificar algunas cuestiones aparentes, pero casi ninguna concreta. Los pibes le pusieron sin duda el calor de su voluntad a la noche gélida y levantaron las alicaídas ilusiones de una afición demasiado golpeada. Algunas gambetas en velocidad de López, o con la pelota pegada al pie de Millán y Tarzia, despertaron aplausos y expectativas. Pero a la hora de la verdad, el final de sus acciones no mejoraron en demasía lo hecho por quienes fueron titulares hasta el domingo pasado, las oportunidades creadas fueron tan escasas como siempre y la mayoría llegó a través de centros buscando las cabezas de los más altos.

A la nueva hornada del Rojo le tocó mostrarse justo ante un adversario que sabe mucho de mezclar jugadores de diferentes eda-

## INDEPENDIENTE

## VÉLEZ

Independiente (4-2-3-1)

Rodrigo Rey (6); Mauricio Isla (6), Juan M. Fedorco (5), Joaquín Laso A (6) y Damián Pérez (5); David Martínez (7) y Federico Mancuello (6); Santiago López A (7), Lautaro Millán (5) y Diego Tarzia (5); Gabriel Ávalos (7).

DT: Hugo Tocalli.

## Vélez (4-2-3-1)

Tomás Marchiori (6); Joaquín García (6), Emanuel Mammana (5), Damián Fernández A (6) y Elías Gómez (5); Christian Ordóñez A (7) y Agustín Bouzat (6); Francisco Pizzini (7), Claudio Aquino (6) y Thiago Fernández (4); Braian Romero A (4).

DT: Gustavo Quinteros.

Goles: PT, 32m, Aquino (V), de penal; ST, 18m, Ávalos (I).

Cambios: ST, 14m, A. Canelo A (6) por Tarzia (I); 22m, A. Sarco por T. Fernández (V); 28m, J. Méndez por C. Ordoñez (V); 38m, L. Lobato por Aquino, S. Cáseres por Bouzat y P. Pernicone por Mammana (V).

Árbitro: Darío Herrera (bien, 6).

Estadio: Independiente.

des y tiene en su Villa Olímpica un surtidor permanente de nuevas figuras que, en varios casos, llevan acumuladas muchas más batallas importantes que sus pares de Independiente.

La distancia entre unos y otros comenzó a evidenciarse a partir de los 20 minutos, cuando el triángulo Christian Ordoñez, Agustín Bouzat y Claudio Aquino se fue adueñando de la mitad de la cancha provocando errores cada vez más frecuentes en pases y controles entre los locales. En uno de ellos, Millán se quedó corto en un pase atrás, anticipó Francisco Pizzini, habilitó a Brian Romero y Damián Pérez lo atropelló de atrás. Penal y gol de Aquino.

El l a 0 en contra reavivó el desencanto en las tribunas. Bajaron los gritos exigiendo "movimiento" a los futbolistas, silbidos y algunos insultos a la comisión directiva, pero también el "Vamos, vamos, los pibes", que redimía a Millán por su error y avalaba la apuesta general. Y fue el impetu de los juveniles lo que contagió al resto para arrinconar a un Vélez demasiado tímido y poco convencido de ir a liquidar el choque.

Sin una sola dosis de claridad, a puro empuje y pierna fuerte para ganar las divididas (Martínez y López fueron líderes en ese apartado), Independiente fue metiendo al Fortín en su área, hasta que a los 17, uno de los tantos centros buscando a Gabriel Ávalos encontró el cabezazo bombeado del paraguayo que pegó en el palo y se transformó en el 1 a 1. Después llegó el tiempo de las polémicas. Un gol anulado por un fuera de juego milimétrico de Pizzini de un lado y un posible penal no cobrado de Elias Gómez a López del otro hasta firmar un empate bastante ajustado al desarrollo.

Dejó escapar su momento Vélez, supo recuperarse el Rojo. Los pibes que puso Tocalli en general respondieron y la gente se fue moderadamente satisfecha, pensando que el futuro quizás pueda ser algo mejor que este presente de expectativas limitadas. •

## El resto de la fecha

I HURACÁN

() INSTITUTO

## Se definió con un penal en el tiempo adicionado

Huracán tuvo un gran desahogo: en el minuto 57 del tiempo adicionado, con gol de Pusetto, de penal, venció a Instituto por 1-0. Alarcón (sobre el final del primer tiempo) y Russo (en el descuento del segundo) fueron expulsados en el Globo y en el equipo cordobés.

**O SARMIENTO** 

INDEP. RIVADAVIA

## Un premio doble para los mendocinos

Independiente Rivadavia consiguió tres puntos importantes frente a un rival directo en la lucha por la permanencia. En Junín, el equipo mendocino derrotó a Sarmiento por 1-0, con gol de Gastón Gil Romero, cerca del final. Nahuel Gallardo fue expulsado en el local.

3 GIMNASIA

() BANFIELD

## Gimnasia se ilusiona con la fuerza de los goles

La llegada del entrenador Marcelo Méndez encendió los corazones de los hinchas de Gimnasia: con una metralla en diez minutos, el Lobo goleó 3-0 a Banfield, como local, y se sumó al lote de punteros. En una muy sólida actuación colectiva, convirtieron Rodrigo Castillo, "Pata" Castro y Abaldo.

## Hasta hoy

| Racing Gimnasia Talleres Huracán        |   | <b>J</b>       | <b>G</b> | 1 | 0  | GF<br>11 | GC<br>4 | •7 |
|-----------------------------------------|---|----------------|----------|---|----|----------|---------|----|
|                                         |   |                |          |   |    |          |         |    |
|                                         |   | 3              | 2        | 1 | 0  | 5        | 1       | +4 |
|                                         |   | 3              | 2        | 1 | 0  | 5        | 2       | +3 |
|                                         |   | Ind. Rivadavia |          | 3 | 2  | 1        | 0       | 3  |
| River                                   | 6 | 3              | 2        | 0 | 1  | 6        | 1       | +5 |
| Estudiantes                             | 6 | 3              | 2        | 0 | 1  | 4        | 2       | +2 |
| Newell's                                |   | 3              | 2        | 0 | 1  | 3        | 1       | +2 |
| Argentinos                              |   | 3              | 2        | 0 | 1  | 4        | 5       | -] |
| Rosario Central                         |   | 3              | 1        | 1 | 1  | 5        | 4       | +] |
| Boca                                    |   | 3              | 1        | 1 | 1  | 4        | 3       | +1 |
| Bar, Central                            |   | 2              | 1        | 1 | 0  | 2        | 1       | +] |
| Unión                                   |   | 2              | 1        | 1 | 0  | 2        | 1       | +1 |
| Instituto<br>Lanús<br>Vélez<br>Belgrano |   | 3              | 1        | 1 | 1  | 3        | 3       | 0  |
|                                         |   | 3              | 1        | 1 | 1  | 3        | 4       | -1 |
|                                         |   | 3              | 1        | 1 | 1  | 3        | 4       | -1 |
|                                         |   | 3              | 1        | 1 | -1 | 6        | 8       | -2 |
| Atl. Tucuman                            |   | 2              | 1        | 0 | 1  | 1        | 2       | -1 |
| Riestra                                 |   | 3              | 1        | 0 | 2  | 1        | 4       | -3 |
| Independiente                           |   | 3              | 0        | 2 | 1  | 2        | 4       | -2 |
| San Lorenzo (*)                         |   | 2              | 0        | 1 | 1  | 1        | 2       | -1 |
| Godoy Cruz (*)                          |   | 2              | 0        | 1 | 1  | 0        | 1       | -1 |
| Sarmiento                               |   | 3              | 0        | 1 | 2  | 2        | 4       | -2 |
| Platense                                |   | 2              | 0        | 1 | 1  | 0        | 2       | -2 |
| Def y Justicia                          |   | 3              | 0        | 1 | 2  | 2        | 5       | -3 |
| Banfield                                |   | 3              | 0        | 1 | 2  | 1        | 5       | nh |
| Tigre                                   | 1 | 3              | 0        | 1 | 2  | 1        | 6       | -5 |
| Central Cha.                            | 0 | 3              | 0        | 0 | 3  | 3        | 9       | -6 |



UNIÓN | BAR. CENTRAL Árbitro: Nicolás Ramírez. 19 TV: TV Pública.



LA NACION | LUNES 27 DE MAYO DE 2024

## FÚTBOL | LA LIGA PROFESIONAL

## Leandro Contento

PARA LA NACION

Los técnicos siempre envían mensajes. Con sus planteos, con sus cambios, con sus decisiones. En el banco, por supuesto, y también en el día a día. Ante Talleres, Diego Martínez dio un golpe sobre la mesa y expuso la falta de variantes con una planilla impropia de un equipo de Primera. De los 12 suplentes de Boca, solo tres eran mayores de 21 años (Frank Fabra, Marcos Rojo y Lucas Janson), otros tres no superaban los 90 minutos como profesionales (Mateo Mendia, Milton Delgado e Iker Zafiaurre) y otros dos ni siquiera debutaron en la elite (el enganche Juan Payal y el delantero Ignacio Rodríguez).

Más allá de las bajas por lesión -que fueron varias-, el entrenador de Boca prescindió de jugadores como Darío Benedetto, Norberto Briasco, Juan Ramírez, Ezequiel Bullaude y Jorman Campuzano, que no serán tenidos en cuenta, y ni siquiera agotó las variantes en el disputado 0 a 0 con Talleres. Realizó tres de los cinco cambios (uno fue defensor por defensor) y habló de "cansancio y falta de frescura" para afrontar el segundo tiempo. El diagnóstico es claro: Boca necesita refuerzos en todas las líneas.

Desde el inicio de la triple competencia (torneo local, Copa Argentina y Sudamericana), Boca disputó 13 compromisos en 63 días y Martínez utilizó 33 jugadores entre titulares y suplentes. De esos 33, 30 disputaron al menos un partido desde el arranque y el 50% jugó menos de tres cotejos. Es decir: la base de Boca es de apenas 14 jugadores.

El sábado, ante los cordobeses, Boca mostró pasajes de buen fútbol pero se quedó sin variantes a la hora de buscar el triunfo. A diferencia de otros tiempos, el DT de Boca no encuentra soluciones en el banco y las lesiones por estrés o acumulación de fatiga-entre otros factores-se tornan recurrentes. "El cansancio y la falta de frescura fue una razón de parte nuestra enfrentandoa un rival que eso lo hace muy bien, es muy intenso", explicó el DT, que ante Talleres decidió el ingreso de Saralegui por Taborda, Rojo por Saracchi y Janson por Medina, y dejó en el banco a los juveniles Mendia, Molas, Benitez, Delgado, Ignacio Rodríguez, Payal y Zufiaurre.

Talleres fue demasiado equipo para un plantel diezmado por las lesiones y desnudó la ausencia de variantes de un Boca que este miércoles afrontará una nueva final con la misma base. Si cae con Potosí (sacó los últimos seis puntos en disputa, incluido un 4-1 sobre Fortaleza) quedará eliminado de una Copa Sudamericana que, pese a todos los contratiempos, aún lo mantiene en zona de clasificación.

Aunque quedan tres partidos antes del receso por la Copa América, (Nacional Potosí, Platense y Vélez), Martínez ya comenzó a depurar el plantel. Y a conformar, claro, una lista de posibles incorporaciones. La búsqueda, en principio, estaría orientada a la llegada de un zaguero central zurdo, un 5, un creativo y un extremo, aunque también podría sumarse un lateral por la derecha y algún otro volante. La idea es conformar un plantel con al menos tres apellidos por puesto, teniendo en cuenta no solo la triple competencia sino también a la posible participación en la Copa Libertadores y en el Mundial de Clubes de 2025.

La zaga fue la zona más afectada por las bajas. En los últimos 13 partidos, Martínez utilizó ocho marcadores centrales: Marcos

# Un plantel corto: el DT Martínez está inquieto y activa el mercado en Boca

Menos en el arco, el entrenador pretende refuerzos en todas las líneas; con una base estable de 14 futbolistas, el Xeneize ya analiza incorporaciones y desvinculaciones durante el receso

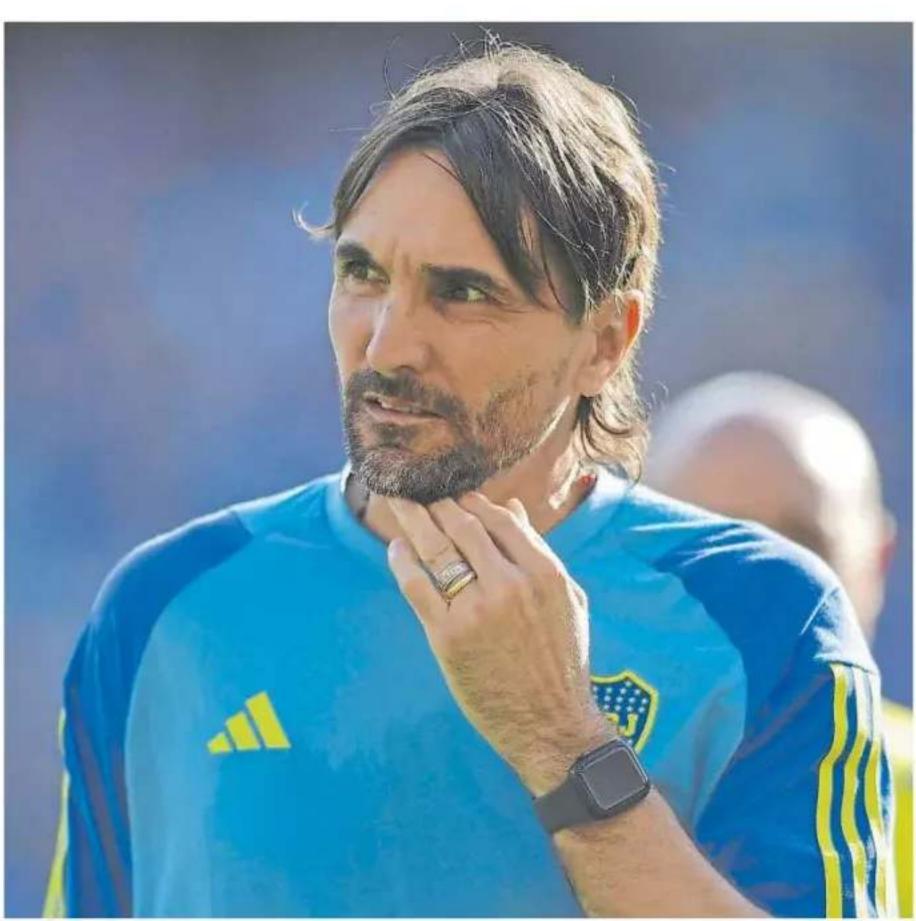

Martínez cree que "el cansancio y la falta de frescura" complican a Boca

GETTY IMAGES

Rojo, Cristian Lema, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Lautaro Di Lollo, Aaron Anselmino, Mateo Mendia y Ariel Molas. Valentini, marginado por cuestiones contractuales, dejará Boca en el próximo mercado; mientras que Di Lollo, Mendia y Molas volverían a la reserva.

El caso Rojo merece un párrafo aparte: el capitán jugó un tercio de los partidos del ciclo Martínez y en solo tres de ellos completó los 90 minutos. Su historial de lesiones preocupa tanto como sus hábitos fuera del terreno. Martínez pretende un plantel 100% comprometido con la causa y futbolistas profesionales las 24 horas. Es lo que el DT llama el "entrenamiento invisible": complementar el ejercicio físico con una correcta alimentación y el descanso necesario para mantenerse "competitivo".

Gary Medel, de buen paso por Boca entre 2009 y 2010 y de gran relación con Riquelme, jugó la etapa final de su carrera en el puesto de zaguero y es un apellido que gusta entre los miembros del Consejo. Le quedan seis meses de contrato en Vasco da Gama y Boca podría

incorporarlo libre a cambio de un resarcimiento económico para el club brasileño. Aunque en agosto cumplirá 37, no sufrió lesiones en el último año y jugó la mayoría de los partidos como titular. El chileno tendrá una charla con el nuevo DT del equipo, el portugués Álvaro Pacheco, y luego decidirá.

En caso de avanzar por Medel, el problema pasaría, otra vez, por el cupo de extranjeros. Boca tiene completas casi todas sus plazas: por reglamento, cada club argentino tiene permitido tener hasta seis futbolistas foráneos y que cinco de ellos firmen planilla en un mismo partido. El Xeneize cuenta con los uruguayos Edinson Cavani, Miguel Merentiely Marcelo Saracchi, el peruano Luis Advincula y Jan Hurtado, que debe regresar del préstamo en Liga de Quito (Fabra y Campuzano no ocupan cupo por estar nacionalizados). Boca intentará liberarse del venezolano, aunque no será sencillo encontrarle club. Tiene contrato hasta finales de 2026 y solo dejará de ocupar cupo en caso de que Boca transfiera al menos un porcentaje de su ficha, o que logre

me: "Hará un año que estuvimos esperando la posibilidad de que aparezca un cupo de extranjero para Medel. Con Gary tengo relación de toda la vida. Llegó un punto en el que le dije: 'Gary, no aparece la po-

ubicarlo a préstamo en el exterior.

Medel es un viejo deseo de Riquel-

sibilidad de desocupar un cupo, así que andá a jugar a otro lado porque si te quedás sin jugar, me muero'. Él se muere por jugar acá, le fue muy bien acá, pero no teníamos la posibilidad de traerlo. Porque si vos prestás un extranjero al fútbol argentino te sigue ocupando cupo. Nos perdimos de poder contar con él, pero él sabe que lo quiero mucho".

El arco, por lo pronto, parecería estar cubierto. Sergio Romero, con contrato hasta diciembre, renovará su vínculo hasta final de 2025. Javier García, que se realizó en los últimos días una "limpieza" en su rodilla izquierda, comenzaría la pretemporada con el plantel y ocuparía el papel de tercer arquero. Y Leandro Brey, con contrato hasta 2027, continuará siendo la principal alternativa.

Medina, Zenón y los dos Fernán-

dez (Equi y Pol) fueron los volantes que más partidos disputaron en la era Martínez. Sin embargo, al DT le costó horrores encontrar variantes. Probó con Saralegui, Advíncula, Fabra, Taborda y los juveniles Benítez y Delgado, pero no dio en la tecla. Además, Pol Fernández decidió no continuar en 2025 y Equi Fernández tiene posibilidades de emigrar.

El volante que más le gusta a Diego Martínez es el chileno Rodrigo Echeverría, a quien ya dirigió en Huracán y que ya sonó en Boca en el mercado de pases de enero. Sin embargo, la dirigencia del Globo anunció que el club hará uso de la opción de compra por 500.000 dólares con una cláusula de rescisión que asciende a los US\$6.300.000, una cifra imposible de pagar en el mercado nacional. Fausto Vera es otro seguido de cerca, aunque está cómodo en Corinthians y tiene contrato por dos años y medio más, situación similar a la de Rodrigo Battaglia en Mineiro.

Otra opción es Gonzalo Escalante, que disputó 11 partidos en Boca en sus inicios en 2011 y juega actualmente en Cádiz de la liga española. El dueño de su pase es el club andaluz, que adquirió su ficha en 2023 y le hizo contrato por tres años. Aun así, la idea del club es incorporar un volante central "que se ponga la camiseta y juegue". A Mauricio Serna le gusta mucho Santiago Ascacibar, aunque dificilmente deje Estudiantes. Un paso atrás aparece Ignacio Miramón, exGimnasia que juega poco en el Lille, de Francia.

En cuanto al enganche, Boca ya consultó condiciones por el volante de Atlético Tucumán Joaquín Pereyra, de 25 años, con pasado en Rosario Central y contrato con el Decano hasta diciembre de 2025. En 2023 sonó como refuerzo de River y en febrero de este año estuvo a un paso de emigrar al New England Revulutions, de Estados Unidos.

La intención es incorporar un jugador que pueda ser complemento –o alternativa– para Kevin Zenón, que no parece tener reemplazo. Ante Talleres, el sucesor del zurdo fue Vicente Taborda, un diestro que volvió a quedar en deuda. Campuzano (tiene avanzada su vuelta a Atlético Nacional), Bullaude (retornará al Feyenoord) y el propio Taborda son algunos de los volantes que buscarían nuevos rumbos.

Aunque Martínez apostó casi siempre por el doble 9, Boca también buscará reforzarse en los extremos. Langoni, Janson y Briasco actuaron más como puntas que como wines, y ninguno sació las expectativas. Si bien Exequiel Zeballos se reincorporará al trabajo a partir de julio, tras recuperarse de la rotura de ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha, la intención es sumar otra variante. Alan Velasco, exIndependiente, actualmente en Dallas de la MLS (vinculo por un año y medio más), podría ser una opción; en tanto Diego Valoyes, en Juárez de la Liga MX, fue descartado por una severa lesión muscular que lo obligó a pasar por el quirófano.

Pese a la salida de Benedetto, Martínez no tiene como prioridad la llegada de un 9, aunque igual está abierto a analizar algunos nombres. Mario Balotelli, que queda libre del Adana Demirspor, fue el primero en ofrecerse. El italiano tiene el deseo de jugar en Boca, pero su presente no es el mejor y se precisan soluciones inmediatas. Adam Bareiro, en cambio, cumple con todos los requisitos, aunque su cláusula supera los 3.000.000 de dólares y Martínez prefiere invertir ese dinero en otras posiciones. •



# "Me encanta dirigir, pero predicar me llena mucho más"

Titular en los mundiales '94, '98 y 2002, como DT salió campeón en Paraguay, pero, ¿por qué no puede entrenar en la Argentina, su fervor religioso le juega en contra?



TEXTO Cristian Grosso

ugó con Paolo Maldini, Paul Gascoigne, Pavel Nedved, Roberto Mancini, Andriy Schevchenko, Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi, Clarence Seedorf, Rivaldo... Con Maradona y con Aimar. Lo dirigieron Arrigo Sacchi, Bilardo, Carlo Ancelotti, Bielsa, Radomir Antic, Basile, Sven Goran Erikkson, Zdeněk Zeman... Escucha la lista como desentendido de la dimensión. Solo sonríe. "Tendrías que ver una foto mía de pibe: negrito, flaquito, nadie daba dos pesos por el Lito, como me decían, que caminaba por las calles de tierra de Concepción del Uruguay con las zapatillas agujereadas... Ese es el pibe que todavía me conmueve a mí... Yo ni terminé la secundaria...", reflexiona. José Antonio Chamot pasó en silencio entre tantas celebridades. Casi sin palabras, con aroma de tipo impermeable, curtido en la costumbre de mantener una relación prudente con los sentimientos. Mentira: desborda sensibilidad.

Solo hay que escucharlo. "Mirá, cuando recuerdo mis primeros partidos en la selección, los repechajes con Australia para ir al Mundial de 1994, estaba paradito cantando el himno v si miraba a mi izquierda los veia a Maradona, Batistuta, Ruggeri, y si miraba para la derecha estaban Simeone, Caniggia... Y para adentro me decía: 'Yo también tengo puesta la misma camiseta que ellos...' Mi vida ha sido increíble. Estuve en muchos vestuarios, sí, con toda esa gente que nombraste y pasé momentos únicos, como cuando

llegó Alessandro Nesta a Lazio... ja, ja. El era muy jovencito y le preguntaron por su ídolo, y cuando todos se imaginaron que diría Franco Baresi, por ejemplo, no, dijo Chamot y contó que en su cuarto tenía un poster mío... ¡Mío! Mirá los regalos que me ha hecho Dios..."

Por primera vez, Chamot menciona a Dios. Habrá otras. "Un día estaba en el Pisa y le dije a Dios: 'Me gustaría llegar al Milan' y diez años después estaba en el Milan, aunque no como yo esperaba porque ya tenia los tendones hechos pedazos. Yo quería conocer que tenía esa gente que salía campeón muy seguido, y lo descubrí. Me di cuenta qué tenía un Maldini, por ejemplo: son humildes, positivos, son los primeros en llegar y los últimos en irse, siempre están a disposición del otro, siempre piensan en construir y no en poner palos en las ruedas". Le pone énfasis a la descripción para mostrarlos bien terrenales.

## -Pero tuviste un problema con el

goleador Shevchenko... -Pero por culpa mía. Shevchenko era un señor... qué vergüenza. Ese día tuvimos una charla en el vestuario del Milan sobre qué nos estaba pasando. Pedi permiso para tomar la palabra y dije que necesitábamos más ayuda para recuperar la pelota cuando la perdíamos, por ejemplo de parte de 'Sheva' o de Rui Costa. Y a 'Sheva' no le gustó, vino y me dijo: '¿Por qué decis que yo no corro?'. Pero bien, fue correcto. Y a mí me traicionó el temperamento y le di una cachetada. Me arrepentí toda la vida: desde entonces y hasta hoy,

cada vez que lo veo le vuelvo a pedir disculpas. Siempre me reproché cómo llegué a hacer eso, y más con él, un señor, un excelente profesional. Bueno, fue una cagada que se mandó el 'Flaco' Chamot.

José Antonio ya no está tan 'Flaco' y anda por los 55 años. De hablar pausado, con cadencia de hombre del interior. Sencillo, franco. No le interesa impostar nada. Vive en Rosario, con Mariela, su compañera de siempre. Orgulloso del crecimiento de sus hijos, algunos ya profesionales, como Jaime Lee, de 28, contadora, nacida en Roma. Como Kevin, de 24, v Jaison, 20, ambos madrileños. Y Jordan, de 16, el único argentino, que se debate entre el colegio, la música y las clases de tenis.

Preguntarle en qué puesto jugaba a alguien que estuvo 14 temporadas en Europa y participó de tres Copas del Mundo (1994-1998-2002) supondría una irrespetuosidad. Pero encierra un elogio a cuenta de su versatilidad defensiva. Vaya un dato: hizo buena parte de su carrera por la banda izquierda... y Chamot es derecho. "Llegue a las inferiores de Central como número 5, porque ese fue mi puesto original en Gimnasia y Esgrima, en Concepción del Uruguay. En Central me empezaron a poner en cualquier lugar: donde había un hueco, me metían. Hasta que decidieron ficharme de 3, de lateral izquierdo. Dos años de inferiores y debuté en Primera de 3, pero don Ángel Zof me empezó a poner de 5, de 8 y hasta en un partido contra Vélez, que jugaba el Cholo

[Simeone], les ganamos 3 a 2 con gol mío, de cabeza, y esa tarde jugué de 10. Era polifuncional, digamos, pero porque me interesaba ser útil al técnicoyal proyecto. Mis virtudes eran atléticas, mi fuerza física. Era un corredor nato. Y a Europa llegué de 3, pero jugué de central, izquierdo o derecho, de lateral por las dos bandas... Si me preguntás mi posición favorita, te digo de 3. En la selección me hubiese gustado jugar siempre de 3... Al ser derecho me metía hacia adentro y sorprendía entrando en diagonal en lugar de ir para afuera. Así llega un gol de mi gran amigo Bati contra Grecia, en el debut del Mundial '94", recuerda.

#### -A través de los mundiales uniste generaciones: jugaste con Maradona, Ruggeri y Goyco, y con Aimar, Samuel, Gallardo...

 Y cuando tenía 20 años me convocó Bilardo; de repente me encontré en el vestuario de los campeones del mundo. Fue increíble... Bilardo me decía: "Chamot, tenés que hablar, tenés que hablar...". Y yo por dentro pensaba: hace apenas unos años estaba en la calle festejando el título de ellos en México y ahora Bilardo me pide que hable estando todos esos monstruos... Participe de una gira en el 89 y solo fui al banco. Después me convocó Basile para el repechaje contra Australia y ahí sí debuté. ¡Y como lateral derecho! Quién hubiese dicho que llegaría hasta el Mundial 2002... Me tocó vivir la vieja escuela y la nueva escuela, el fútbol sin camaritas y con camaritas... Y cuando digo la vieja escuela me refiero a una época

más permisiva, y la nueva escuela fue con la entrada de la tecnología, donde ya te vigilaban mucho más y podías pagar algunos excesos. Nunca me expulsaron por una patada, pero sí tuve algunas rojas por discutir con los árbitros. Y entre esos dos estilos de juego, hubo que cambiar el chip. Antes existian roces, con pelota y sin pelota, y nadie decía nada. "Sigaaaaa...", escuchabas. Pero después, con la camarita, hubo que aprender a quitar la pelota sin foul. Estuve con Ruggeri, con Maradona, con Redondo mi compañero de cuarto en el Mundial '94, y luego con Almeyda, el Piojo [López], Ortega... fueron tres mundiales rodeado de nombres increíbles. Creo que nos quedamos cortos las tres veces, no pudimos llegartan lejos como se presumía por las expectativas.

#### -Fuiste titular contra Rumania en 1994, frente a Holanda en 1998 y con Suecia en 2002. ¿Cuál eliminación dolió más?

 Duelen todas, fue parecido. Talvez, tal vez... lamenté mucho el partido del '94 por la falta del Diego, nos quitaron un valor determinante para nuestro equipo. Pero también Holanda y Suecia... dolieron, viste, teniamos el equipo como para seguir, pero bueno, son cosas que suceden... Ahora que soy DT lo digo siempre: tenés que trabajar los 95 minutos para ganar el partido, no podés distraerte ni un segundo. Te distraés y te volvés, como decía Bilardo. Tenés que estar atento a todo: si se cae tu compañero y no te lo esperabas está mal, tenías que saber que se podía caer. La atención

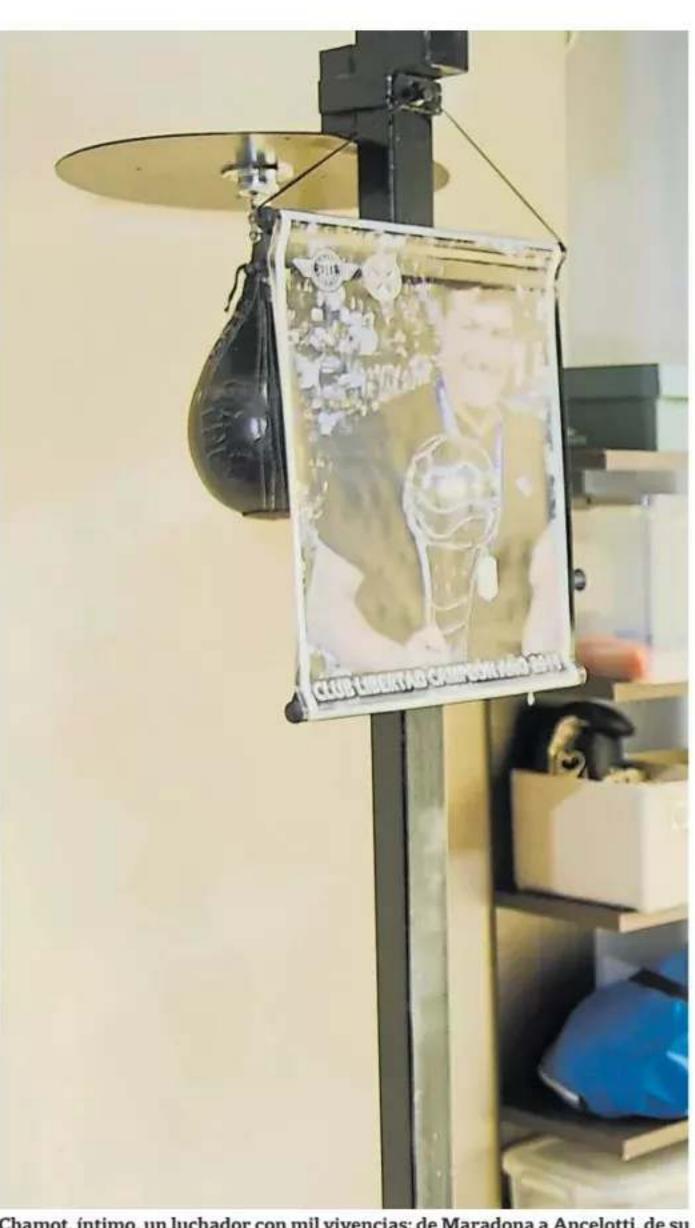

Chamot, íntimo, un luchador con mil vivencias: de Maradona a Ancelotti, de su

LA NACION | LUNES 27 DE MAYO DE 2024 DEPORTES | 5



infancia en Entre Ríos al vestuario del Milan de Maldini; sus planes de la mano de Dios

MARCELO MANERA

en la elite vale mucho.

# -¿Cómo era tenerlo a Diego

Maradona cerca? -Medecía Flaquito... Yo llamaba ami casa y les contaba: 'El Diego me dice Flaquito'. Hasta iba a su habitación, fijate su dimensión que me permitía hasta a mí entrar en su habitación... Nos reíamos... nunca nos marcaba la diferencia que había entre todos y él. Al contrario, él me hacía sentir a mí el Diego Armando porque me decía que yo era un fenómeno... Bien Flaquito, buena, vamos, estuviste bárbaro...', me decía. Y yo sabía bien mis limitaciones, pero él te hacía brillar. Estar al lado del Diego fue un privilegio; donde llegaba el Diego, la gente se enloquecía. Nunca me voy a olvidar de ese abrazo tras su gol con Grecia, su último gol en los mundiales. Estoy tan agradecido con Dios por haberme regalado esos momentos al lado de un fenómeno como el Diego.

-Dijimos Sacchi, Ancelotti, Bielsa, Bilardo...; Quiénes te marcaron en tu construcción como DT?

-Marcelo Bielsa te preguntaba: '¿Usted lo siente bien, siente eso que le estoy pidiendo que haga?' Y si uno le decía que no, te respondía: Bueno, entonces hágalo como lo siente usted'. A mi siempre me gustó la forma en la que me hizo jugar Arrigo Sacchi en Atlético de Madrid, pero también el checo Zeman en Foggia y en Lazio. Pero también me encantaron los modos de Ancelotti, su forma de hablar, de llegarte, alguien muy humano. Y vos vas sacado cosas de todos, pero tenés que analizar muy bien al jugador

que vas a dirigir para entender si lo que a vos te gusta o a vos te sirvió, lo podés aplicar en él. Porque si lo de Ancelotti o lo de Basile me hacía bien a mí, no significa que le va a hacer bien a un dirigido mío. Yo cada aprendizaje lo paso por mis sentimientos y por mi corazón, para a esa idea hacerla mía con mi estilo. Yo nunca quise ser el clon de nadie, yo quiero ser Chamot. Yo, el tipo de perfil bajo, que habla como habla, que trabaja callado la boca, que es el primero en poner la cara... Nunca me voy a despegar de todo eso porque ese soy yo. Siempre fui introvertido, y en el ambiente del fútbol, tal vez, vende mucho más lo otro que lo que yo tengo. No ser extrovertido me hace pagar un precio en este ambiente.

-¿Por eso no dirigís desde finales de 2019, cuando te marchaste de Libertad de Paraguay...?

-He hablado con dirigentes que me han dicho... 'Chamot, es que tenés poca experiencia...' Me sonrío... 'Mirá que vo estoy en un vestuario de fútbol desde los 4/5 años', les digo. Yo para dirigir un equipo, primero dirijo mi casa, con cuatro hijos a los que educo comunicándome distinto con cada uno. Yo en Central traté con el pibito de 5/6 años y con el profesional de Primera. La experiencia de Libertad me sirvió mucho, fuimos de menos a más, ganamos la Copa de Paraguay... Tengo muchas ganas de trabajar y en la época del Covid-19 hubo un par de oportunidades que no elegí porque no quise alejarme de mi casa porque están los padres grandes,

los suegros grandes... y creo que se fue enfriando un poco todo lo que hicimos en Libertad. Y entrar en la Argentina se me ha hecho muy dificil. Hay algo que no atravieso. No sé qué puede ser... Tal vez no convenzo, quizás no gusta mi perfil, no encajo... Pero muy pocos saben quién es o cómo es Chamot para adentro. Cómo pienso, qué determinación tengo para transmitir una idea... A mí siempre me van a encontrar entusiasmado y a la expectativa.

### -En Paraguay dijeron que habías tenido un ACV...

-Dijeron eso, si... No, fue un virus, combinado con un pico de estrés..., así me lo explicaron. ¿Estrés? Entonces habré estado estresado toda mi vida, porque yo no sentía nada. pero hasta se me había torcido un poco la boca. Enseguida unos periodistas largaron que había sufrido un ACV. Fue duro, después me pidieron disculpas, pero mientras se confirmaba que no había sido nada, mi familia la pasó muy mal.

-¿Sufrías ser discutido y las crí-

ticas en tus días de jugador? -En especial aquel episodio del Mundial '98 en el que se dijo que yo había amenazado de muerte a un periodista... y no pasó así, entendieron mal. Yo, si, a un periodista le dije "vos no podés estar acá", v un guardia lo empujó y lo tiró para abajo del escenario desde el que habíamos decidido hablar todos juntos con la prensa. Y empezaron a gritar que yo lo había amenazado de muerte... y jamás se me cruzó eso por la cabeza. Ojo que yo tenía mis locuras, el temperamento de la vieja

escuela, pero solo era así adentro de la cancha. Afuera siempre fui una persona muy correcta, y tampoco fui deshonesto en el juego. Siempre fui honesto al límite del reglamento, como debe ser: un jugador determinado que quiere ganar. Yo no salía a la cancha para ver qué pasaba, no, yo salía para ganar. Y como técnico soy igual: yo trabajo para ganar. Y en las buenas tampoco, nunca, me colgué de los aplausos de la gente. Siempre meesforcé. Entrenaba en el club dobleturno, y cuando llegaba a mi casa me entrenaba de nuevo, porque eso fue lo que me dio de comer toda la vida. Y lo hice en Central, en Foggia y en el Milan también.

### -Pocos recuerdan que integrabas en cuerpo técnico de Almeyda durante la temporada de River en el Nacional B.

-Fue un desafío muy grande, muy grande... Para Matías y para los jugadores que venían de una situación muy dificil, que había que revertir. Y gracias a Dios, se logró el ascenso. -Hablás y frecuentemente aparece la mención a Dios...

-Siempre fui un niño temeroso de íntimo? Dios. En Concepción del Uruguay volvía de los entrenamientos y en el camino a casa había una iglesia, entonces entraba, me sentaba en el último asiento, en el silencio de la cuando alabás a Dios, cuando leés iglesia vacía yo tenía mis charlas con Dios. Más grandecito, antes de que nos mudáramos de Concepción a San Lorenzo, en Santa Fe, un día estaba angustiado porque nos íbamos, salí al patio y le dije a Dios: Yo voy a hablar todas las noches con vos'. Y me tomé ese compromiso.

-¿Y fue así, para siempre? -Pasaron más cosas... Una noche mi hermano Daniel, el mayor, me regalóel Nuevo Testamento, chiquito, de bolsillo. "Tomá, llévalo para todos lados porque vos vas a andar portodo el mundo", medijo. Y yo no era nadie, recién estaba en las inferiores de Central. Y empecé a leerlo, a leer la palabra de Dios. Y ya en Europa, en mi sexto año en Europa, estando en Lazio, tenía todo, jugaba en la selección, con la vida económica resuelta y mi mujer estaba esperando a nuestra primera hija. Pero yo estaba angustiado. Y un día después de un mal entrenamiento, en la concentración encontré un canal cristiano en la TV. Y escuché que Jesús no era una religión, sino una relación día a día. Y ahí empecé a entender que había algo más allá que lo que yo creía. Dios me enseñó a poner la fe en el lugar correcto: Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y Dios no se trata de ser católico, evangelista o protestante, sino de un Dios vivo, real. Mucha gente no se entera de todas estas cosas porque no busca, y los años pasan, y yo simplemente lo que hice fue buscar a Dios. Un Dios poderoso, que mandó a su hijo y murió en la cruz por cada una de las personas.

-¿Qué espacio ocupa en tu día a día?

-Me levanto con Dios y me acuesto con la presencia de Dios. Leo la Biblia, pongo las cosas en las manos de Dios y predico la gracia de Dios. La palabra de Dios dice que los tiempos son muy difíciles, y que hay que estar atentos porque te pueden arrebatar la vida. Dios te avisa que en cualquier momento podes partir. El dice 'cuando viene la noche ya no podés trabajar', por eso la decisión de caminar con Dios es para tomarla en vida. Cuando lees el evangelio, y lo hacés carne, es inevitable cambiar. Porque el Espíritu Santo te cambia.

-Viviste 15 años en Europa. ¿Qué te pasa al ver tantas carencias y demandas no satisfechas acá?

 Tantas necesidades que hoy se ven, también, son porque uno pone la fe en las cosas materiales o en las personas, y no pone la fe en un Dios vivo, que es el que bendice. Donde hay penurias es por la falta de Dios, tanto en los que nos gobiernan, que no ponen en primer lugar a Dios, como en las casas particulares donde no está Dios reinando en los corazones. Por eso la pobreza viene de adentro para afuera, y lo digo por experiencia. Cuando en primer lugar en tu vida no está Dios, entonces las prioridades están mal trazadas. Ahí está esa frase que dice: 'Es tan pobre que solamente tiene dinero'. Porque esa persona no sabe disfrutar nada. Pablo, en un momento dice: Yo sé vivir, teniendo poco como en la abundancia. Todo lo pongo en Cristo que me fortalece'. Buscá primero al reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vienen por añadidura. Pero en este mundo ponemos demasiado énfasis en las cosas, en lugar de buscar que Dios te proteja, te guarde y te bendiga.

# -¿Vas a iglesia o es un tema más

-El templo de Dios es el corazón del hombre, pero tampoco tengamos la mala costumbre de no congregarnos con los hermanos. Es con ellos la biblia, es cuando Dios se manifiesta. Y ahí sana y libera. Yo tengo una inquietud muy grande por predicar el evangelio, esto me llena el corazón. En estos últimos tiempos siento esta necesidad de rendirme a Dios. Quiero poder pasar algún día por los vestuarios de los clubes y para hablar de la gracia de Dios. Bajo ninguna denominación, no me interesa la denominación, sino que tengan a Dios en el corazón. Eso sería lo ideal para mí. Y a veces, pienso, que tal vez tampoco encajo mucho en el ambiente del fútbol por estas cosas... Me parece. A mí me apasiona mucho el fútbol, me encanta dirigir, pero predicar me puede mucho más. Poder ser instrumento de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque los tiempos se van a volver cada vez más difíciles en torno a la palabra de Dios. Ya lo dice la biblia: la fe de mucha gente se va a enfriar.

### -¿Te imaginás predicando en público?

-Cuando doy charlas de deporte, al final, siempre hablo un ratito de la gracia de Dios. Por invitación de un pastor, a finales de mes estaré dando una charla en Bahía Blanca. Estoy interesado en pasar por todo el país para llegar a los chicos, a las familias y llegar a los vestuarios de los jugadores; después, la elección es de cada uno. Dios invita, el nunca obliga a nadie. A mi Dios me invitó y yo le abrí mi corazón. Yo ya he definido algo para mi vida.

-¿Y las nuevas generaciones son receptivas a la palabra de Dios?

-Insisto, la palabra de Dios dice que se enfriará mucho la fey el amor de las personas. Por eso habla de una puerta estrecha que lleva a la salvación y otra amplia y espaciosa que lleva a la perdición. Que muchos la eligen. El proverbio dice 'instruye al niño desde muy pequeño, para que cuandofuereviejonoseapartedela verdad'. Hoy el enemigo, el mismo diablo, intenta distanciar a la gente de la gracia de Dios, quiere romper la obra de Dios. La lucha no es contra carne y sangre, no es contra las personas, sino en un campo espiritual, y Dios se levanta para pelear por las almas. Es Dios quién convence del pecado, él hace milagros, él transforma los corazones. Dios nos quiere salvar todos los días, pero no todos le dicen que sí a Dios. A mí lo que más me llena es estar tomado de la mano de Dios. •

# TENIS | ROLAND GARROS



Rafa Nadal firma para sus fans; el ídolo español afrontará un debut de altísima exigencia

# **GETTY IMAGES**

# El debut de Nadal: la última utopía de una leyenda y un adiós con suspenso

Cerca de cumplir 38 años, el máximo campeón del abierto de París encara un estreno difícil frente al alemán Zverev; pese a los problemas físicos, se permite dejar la puerta abierta

José Luis Domínguez LA NACION

"Todo concluye al fin, nada puede escapar/todo tiene un final, todo termina..." Los versos de "Presente", aquella canción que Vox Dei entonaba hace varias décadas, se refieren a un epilogo, y encajan con lo que sucede en este mayo francés marcado por un vínculo que parece empezar a bifurcar sus senderos, tras casi dos décadas de pasiones. Desde 2005, cuando era un chavalito de 18 años, Rafael Nadal unió su destino a Roland Garros, donde alzó 14 veces la Copa de los Mosqueteros, récord absoluto y quizás inalcanzable.

Será muy difícil que se repita semejante dominio de un jugador en ese escenario. Para cualquier tenista, ganar una sola vez en la tierra batida parisina significa entrar en la historia, por toda la dificultad que implica cruzar el Rubicón de esas dos semanas; cuánto más difícil es tomar dimensión de lo que significa ganarlo en tantas oportunidades.

Meses atrás, Nadal anunció que

2024 sería su última temporada como profesional. Cumplirá 38 años el 3 del mes próximo. Ya se verá si lo celebrará en París, tal como lo hizo varias veces en las últimas dos décadas, en pleno torneo, o en su hogar de Manacor. El zurdo empieza a despedirse de un lugar en el que hizo costumbre su mordisco a la copa y la foto de campeón en los lugares emblemáticos de la capital francesa. Será aquí o quizás en los Juegos Olímpicos, pero nada será igual. "Igual, dentro de un mes, o de cuatro días, os digo que ya no merece la pena, que se tiene que acabar. No lo sé", dice Nadal sobre su retiro.

"Hay grandes opciones de que sea mi último Roland Garros", comentó Rafa en conferencia de prensa a sala repleta. "Pero no puedo decirlo al 100 por ciento, nadie sabe qué puede pasar. No quiero cerrarme las puertas. Tengo motivos para pensar que esta podría no ser la última vez que juegue en Roland Garros. Sigo amando jugar al tenis y viajo acompañado por mi familia, una nueva experiencia que disfruto. No quiero que darme con la duda", agregó.

De eso se trata, de un día a día, de escuchar a su trajinado cuerpo. Hay una pizca de optimismo: "Estoy feliz haciendo lo que hago. He ido evolucionando bien y no me entreno con demasiados dolores. Esta semana estoy con menos limitaciones. Si eso se alarga en el tiempo, puedo seguir siendo competitivo". Pero, siempre realista, habla con cautela de sus posibilidades. "¿Si voy a ser lo suficientemente competitivo? Esono lo puedo comentar en este momento".

Por lo pronto, sus dichos obligaron a la organización a postergar el homenaje previsto a la leyenda. "Como pueden imaginar, teníamos algo planeado para él. Pero quiere dejar la puerta abierta, así que no lo presionaremos. Es su decisión si quiere tener una ceremonia o un adiós y una despedida adecuada", contó la extenista y directora del abierto francés, Amélie Mauresmo.

Por primera vez, Nadal no ha aparecido entre los cabezas de serie: su ubicación actual (276º) le permitió ingresar con ranking protegido por lesión, pero no lo ayudó a ser preclasificado y, por lo tanto, debió ir "a la bolsa" con la gran mayoría de los anotados. El sorteo le deparó un estreno imperdible contra Alexander Zverev, hoy, en el tercer turno, cerca las 10 de nuestro país.

El alemán regresó al número 4 del mundo con la conquista del Masters 1000 de Roma, y llega en plena forma y con buenas sensaciones. Es, además, un cruce con historia: hace un par de años, el germano había llegado también en gran nivel a París, donde eliminóa Carlos Alcaraz, yen las semifinales le estaba dando una formidable batalla a Nadal, cuando una caída le produjo la rotura de tres ligamentos del tobillo derecho, lesión que lo dejó fuera del circuito por muchos meses. La fortuna dispuso que vuelvan a encontrarseahora. "En cierto modo, era de esperar esto. Cuando no eres un preclasificado, cualquier cosa puede suceder. Hay que aceptarlo, no queda otra", comentó Rafa sobre su explosivo duelo de primera ronda.

¿Qué dijo Zverev? "Voy a jugar contra el mejor Rafa Nadal. Eso es lo que espero que sea. Espero que esté en su mejor momento, que juegue el mejor tenis que haya jugado en mucho tiempo en esta cancha. Esa es mi mentalidad de cara a este partido", respondió el campeón en Roma. Al mismo tiempo, aceptó: "Quería volver a jugar contra Rafa, porque no quería que mi personajes de su propio país. último recuerdo jugando contra Nadal fuera el de salir de la cancha en silla de ruedas, como pasó hace dos años. Idealmente me hubiera gustado jugar contra él más adelante en el torneo, pero así son las cosas".

"Meentrené con él el miércoles. Me

encanta practicar con él, siempre pone mucha intensidad, tenemos entrenamientos muy buenos. Si las lesiones lo dejan tranquilo puede ser muy peligroso", lo evaluó Stan Wawrinka. Rafa practicó con varios rivales, y a todos los venció en los ensayos. El sábado superó a Holger Rune en un estadio Suzanne Lenglen repleto. Su foja en la terre battue asoma irrepetible, con 112 triunfos y apenas 3 derrotas. Sólo dos hombres pudieron vencerlo: Novak Djokovic, en los cuartos de final de 2015 y las semifinales de 2021, y Robin Soderling, en los octavos de 2009, sin incluir un retiro por no presentación en 2016, frente a Marcel Granollers. Llegó a 14 finales y las ganó todas. Algunas, por paliza, como aquel 6-1, 6-3 y 6-0 sobre Roger Federer, en 2008, y mucho más cerca en el tiempo, en su última participación: Casper Ruud se rindió con un 6-3, 6-3 y 6-0, en 2022. Entre esos 112 éxitos, 13 fueron sobre rivales argentinos, con Diego Schwartzman como víctima habitual: al Peque lo superó en cuartos de final en 2018 y 2021, y en las semifinales de 2020. También cuenta, cómo no, aquel triunfo sobre Mariano Puerta en su primera final, en 2005,

En la extensa relación entre Rafa y París hubo chisporroteos. Allá por 2012, un 'guignol' del Canal+de la TV francesa mostraba a una marioneta muy parecida a la imagen de Nadal manejando una 4x4. Se detenía en una estación de servicio, donde bebía agua, y luego se lo veía orinando dentro del tanque de nafta; después se subía al vehículo, que salía a toda velocidad por la ruta, antes de ser detenido por la policía de tránsito. "Los deportistas españoles no ganan por casualidad", decía el mensaje al final delvideo. En el mismo programa, luego se veía al propio Nadal firmando autógrafos con una jeringa. Una indirecta gravísima, lindante con el agravio. Años después, la revista satírica Charlie Hebdo publicó una portada con un tenista repleto de jeringas y con la mirada desorbitada, aunque sin mencionarlo. Desde el lado francés la justificación siempre vino por

el Big Bang de un imperio único.

# Llega la hora del debut para Báez y Cerúndolo

Desde las 6, se juega hoy la segunda jornada de Roland Garros, con cuatro debuts argentinos: Sebastián Báez vs. Gustavo Heide (Brasil), Francisco Cerúndolo vs. YannickHanfmann (Alemania), PerdoCachinvs.TommyPaul (EE. UU.) y Julia Riera vs. Irina Camelia Begu (Rumania). Ayer, Thiago Tirante cayó frentealespañolPedroMartínezpor5-7,6-4,3-6,6-4y6-3. En otros resultados de la primeraronda, Stan Wawrinka superó por 6-4, 6-4 y 6-2 a Andy Murray, y Carlos Alcarazaplastópor 6-1, 6-2 y 6-1 a J. J. Wolf. Corentin Moutet sorprendió a Nicolás Jarry -finalista en Roma-por 6-2, 6-1, 3-6y 6-0, y Alejandro Tabilo perdió con Zizou Bergs por 3-6, 7-6 (7-5), 6-2 y 6-2.

su visión ácida del humor, muchas veces feroz, también utilizado contra

Hubo reconciliación, claro. Hace tres años, Roland Garros inauguró en su explanada una estatua de acero de Nadal, en la que se ve a Rafa impactar uno de sus clásicos impactos de drive. La imponente efigie, de tres metros, se convirtió en uno de los centros de atracción que cada visitante elige para tomarse una 'selfie'.

El público, en los primeros años, se inclinó más hacia el lado de Federer, pero desde hace un largo tiempo lo adora. El lunes pasado, cuando ingresó para su primer entrenamiento, miles de espectadores que habían acudido a los partidos de qualy se volcaron a las tribunas del Chatrier para alentarlo. Para más de una generación, el hombre de la vincha forma parte del mobiliario del torneo.

Aquí llega con apenas 11 partidos en el año, con los octavos de final en el Masters 1000 de Madrid como mejor desempeño. En Roma, cayó ampliamente ante Hubert Hurkacz (6-1 y 6-3). El físico, claro, lo limita. "Fue un desastre", aceptó sin vueltas. A la dolencia crónica que arrastra en su pie izquierdo (el síndrome de Müller-Weiss, un problema degenerativo que afecta a uno de los huesos), se sumaron una lesión en el psoas ilíaco que lo dejó casi todo el año pasado fuera de los courts, incluido Roland Garros, su primera ausencia desde 2004.

Pero Rafa prolongó su carrera muchomás de lo imaginado. Muchos esperaban, después de ganarle a Ruud en 2022, que anunciara su retiro allí mismo, en la cima de París. Había jugado todo el torneo con el pie izquierdo infiltrado y reconoció: "Competí con el pie dormido. Con las inyecciones juego sin dolor, pero también sin sensaciones. Y no puedo seguir así". Allí está el hombre de la estatua, admirado por miles, temido por sus rivales. "No importa en qué forma esté Rafa ni cómo se sienta. Especialmente sobre polvo de ladrillo, uno siente miedo todavía ante Rafa", admitió Daniil Medvedev. A 19 años de su bautismo en París, busca hacer historia una vez más. "Este lugar es mágico para mí", asegura, con el ansia de brillar una vez más. El aura de invencibilidad ya no lo acompaña, pero decir que se ve vulnerable es no conocerlo. Nadal se prepara para este Roland Garros que, acaso, sea su última misión: "Estoy ilusionado y soy consciente de que es una utopía, pero si notuviera un mínimode esperanza de jugar bien, no estaría aquí". •

LA NACION | LUNES 27 DE MAYO DE 2024

# POLIDEPORTIVO | BÁSQUETBOL, GOLF Y AUTOMOVILISMO



Luca Vildoza, junto con su novia Milica, y el trofeo más importante de Europa

INSTAGRAM M. TASIC

# Pese al rechazo de su técnico, Vildoza ganó el premio mayor

El argentino tuvo su chance en la final de la Euroliga con Panathinaikos

Juan Manuel Trenado

Tanto talento no puede pasar inadvertido. La historia de un deportista se escribe de varias maneras y una de ellas es su cercanía con los títulos y las grandes finales en los torneos destacados. Más importante, claro, es el nivel de protagonismo y la incidencia en el curso del destino de un equipo. Esta vez no le tocó ser figura a Luca Vildoza, pero su participación en el triunfo de Panathinaikos sobre Real Madrid en la final de la Euroliga (95-80), le permite ser el sexto argentino en una lista pequeña de ganadores del máximo torneo del planeta, después de la NBA.

Su historia reciente, además, demuestra su capacidad para sobreponersea una serie de adversidades. Porque más allá de esa alegría genuina de la consagración, entre los contratiempos recientes figuran una rotura del menisco de la rodilla izquierda en el mes de enero y un insólito ataque sufrido por su propio entrenador.

Fue de perfil bajo, siempre. De exposición mediática escasa, ya que se siente incómodo ante la prensa. Vildoza, sin embargo, tiene una gran personalidad en la cancha. Ni lo intimidó la tensa relación con su DT, Ergin Ataman. El turco acaba ganó su tercer título en cuatro años (los anteriores, en 2021 y 2022, con Efes).

También es conocido por sumal carácter y su exigencia inflexible. Si las cosas no salen bien, descarga su frustración contra los jugadores. Este mismo año, tras una derrota, lo sufrió el marplatense. "Quiero quejarme de jugadores como Vildoza –empezó–. Nadie está en este club de vacaciones. Que no se queje luego si no juega en la Euroliga. No puede terminar con 1 de 7 en aciertos de campo. Claro que lo voy a atacar por eso".

Vildoza se mantuvo en silencio. Apenas dijo: "Soy el primero en hacerautocrítica cuando no juego bien". No confrontó y siguió con su seriedad habitual. Pero la agresividad del mensaje del turco desató fuego cruzado con Pablo Prigioni, coach de la selección argentina. "Debería tener más respeto por sus jugadores y ayudarlos en vez de culparlos en los medios", fue el descargo del cordobés.

Ataman tiene un frondoso prontuario de peleas con árbitros, jugadores e hinchas (rivales o propios). Ha pagado decenas de miles de euros en multas por inconductas. Por supuesto, también cargó contra Prigioni. "Es extraño para mí que un chico que es asistente en EE.UU. se involucre en la situación de mi equipo. La NBA es una organización seria. No le voya responder a él. Espero que la NBA sea la que reaccione", se quejó.

Esto pasó hace 40 días. ¿Con qué ánimo podía Vildoza afrontar el resto de la temporada? Seguro que no fue fácil. Ataman no lo tuvo en cuenta el viernes pasado, en la semifinal ante Fenerbahce (73-57). No jugó ni un minuto.

Vildoza llegó a este Final Four en Berlín con 5,8 puntos de promedio por partido en la Euroliga y 6,8 por encuentro en la Liga Griega. El despreció que su técnico mostró por él, hacía pensar que no jugaría en la final, pero... el destino le abrió una puerta.

Los norteamericanos y ex NBA Jerian Grant y Kendrick Nunn se cargaron de faltas y en el cierre del primer tiempo, Ataman llamó al argentino. Panathinaikos había llegado a estar 14 puntos debajo en el marcador. La primera pelota que tocó Vildoza fue en una transición y acertó un triple a la carrera para ayudar en la remontada.

Fue el único tiro que tomó en todo el partido, pero su traslado seguro del balón hizo que jugara también el tercer cuarto. Al final estuvo 13 minutos en la cancha.

Su consagración se suma a las de Hugo Sconochini (Bologna, 1998), Manu Ginóbili (Bologna, 2001), Pepe Sánchez (Panathinaikos, 2002), Andrés Nocioni (Real Madrid, 2015) y Facundo Campazzo (Real Madrid, en 2015 y 2018).

Es un jugador con habilidades fuera de lo común. Eso no hay que explicarlo. Basta con verlo. Su carrera acumula una serie de hitos poco frecuentes. Con la selección, es campeón continental y uno de los subcampeones mundiales de China 2019. Fue campeón y MVP de la final de la Liga de España en 2020. Se dio el gusto de debutar en la NBA, con Milwaukee.

El lado amargo de la final entre argentinos fue para Facundo Campazzo, el mejor base de Europa. Hizo 12 puntos, pero salió por faltas en un momento crucial.

La noche fue para Vildoza, que cumplió con el ritual de campeones, con el corte de redes. "Es increíble. No esperaba jugar esta 
noche. Pero ahora soy campeón y 
hay que celebrar", reconoció. Luego se sacó mil fotos con el trofeo, 
junto con su novia, Milica Tasic, 
una jugadora de voleibol de Serbia, a quien conoció en su paso por 
Estrella Roja, de Belgrado.

Tiene 28 años y su futuro, en medio de las tormentas que desata un entrenador tan ganador como inestable, es una incógnita. Puede seguir en Grecia, o estudiar las ofertas que surgirán para seguir en algún equipo grande, de los que juegan Euroliga. Tal vez, si el destino le resulta más benévolo, el próximo paso sea con el protagonismo que quiere y que su talento merece. •

# Se conoció la causa de la muerte de Murray

Los padres del golfista difundieron un comunicado

Los padres del golfista profesional Grayson Murray informaron ayer que el doble ganador del PGA Tour se suicidó el sábado por la mañana. "Hemos pasado las últimas 24 horas tratando de aceptar el hecho de que nuestro hijo se ha ido", reflejaron Eric y Terry Murray, en un comunicado. "Es surrealista que no sólo tengamos que admitirlo ante nosotros mismos, sino que también tengamos que reconocerlo ante el mundo. Es una pesadilla... La vida no siempre fue fácil para Grayson, y aunque se quitó la vida, sabemos que ahora descansa en paz".

Grayson Murray, de 30 años, se retiró del Charles Schwab Challenge en Colonial después del hoyo 16 de la segunda vuelta del viernes último, en Fort Worth, Texas. El PGA Tour citó el motivo como una enfermedad.

"Tenemos tantas preguntas que no tienen respuesta. Pero una: ¿Amaban a Grayson? La respuesta es sí", dijeron sus padres en su comunicado. "Por nosotros, su hermano Cameron, su hermana Erica, toda su familia extendida, sus amigos, sus compañeros jugadores y, al parecer, muchos de ustedes que están leyendo esto. Fue amado y lo extrañaremos".

"Nos gustaría agradecer al PGA Tour y a todo el mundo del golf por el gran apoyo. Respeten nuestra privacidad mientras trabajamos en esta increíble tragedia y honren a Grayson siendo amables unos con otros. Si eso se convierte en su legado, No podemos pedir nada más".

Murray habló sobre el alcohol y la salud mental en el pasado, diciendo que solía beber durante las semanas del torneo cuando era novato porque sabía que tenía talento y se sentía invencible. Dio un gran giro este año y ganó el Sony Open, pegando con un wedgey dejándose un putt de 3 pies para birdie en el último hoyo para llegar a un desempate, que terminó ganando con un putt de 40 pies.

"Me tomó mucho tiempo llegar a este punto", había señalado Murray en enero. "Eso fue hace siete años, hace más de siete años. Ahora soy un hombre diferente. No estaría en esta posición hoy si no hubiera dejado esa bebida hace ocho meses". Su primera coronación en el PGA Tour había diso Campeonato Barbasol como novato del PGA Tour de 22 años, en 2017.

Murray, que ocupaba el puesto 58 en el ranking mundial, venía de un empate en el 43° lugar en el PGA Championshíp, en Valhalla. También pasó el corte en su debut en el Masters, terminando en el puesto 51°, y estaba inscripto para el US Open del próximo mes, en Pinehurst No. 2. •



Falló en el final gjuncoshollinger

# Un exceso derrumbó a Canapino en las 500 Indy

Cayó al 22<sup>do</sup> puesto por superar la velocidad en los pits

Una tarea que asomaba para convertirse en histórica, un clasificador que se enseñaba para ofrecerse dorado para el automovilismo nacional se diluyó en la última parada en los pits, con 30 giros para el final: un exceso de velocidad en la calle de boxes, una penalización y la segunda participación de Agustín Canapino en las 500 Millas de Indianápolis que terminó en una posición que no se ata a la actuación en la pista.

Vigesimosegundo indicará la estadística en la legendaria competencia de IndyCar, que cumplió 108 capítulos, aunque el desarrollo lo mantuvo durante el mayor segmento entre los puestos 11 y 8. El arrecifeño, del Juncos Hollinger Racing, es el segundo argentino en ver la bandera a cuadros, aunque no superó el registro de Raúl Riganti que, en 1933, con Chrysler, se clasificó 27 y finalizó 1410. La victoria fue por segundo año consecutivo para Josef Newarden (Team Penske), que en la Curva 3 del giro final superó a Pato O'Ward (Arrow-McLaren), recuperó la punta y se llevó el premio en el óvalo más y veloz del mundo.

La lluvia demoró por cuatro horas el inicio de la carrera, aunque el agua no apagó la euforia, la emoción ni desalentó al público que completó las tribunas del legendario circuito. Canapino fue conservador en el comienzo: perdió una posición en la largada con Sting Ray Robb (A.J.Foyt Enterprises), aunque lentamente empezó a avanzar: con 80 vueltas cumplidas era uno de los de mayor avance, con 11 posiciones ganadas.

Las primeras detenciones de Canapino en los pits fueron acertadas y posibilitaron un avance hasta el 11° puesto, mezclándose con gigantes como Helio Castroneves (Meyer Shank Racing), Will Power (Team Penske), O'Ward, Scott Dixon (Chip Ganassi Racing)...

Con 30 giros para el desenlace, el Titán marchaba 8° y expectante. Llegó el error y el derrumbe en una carrera negativa para los latinoamericanos: Canapino no pudo redondear la tarea y el mexicano O'Ward perdió ante Newgarden, un especialista en las 500 Millas de Indianápolis. •

# CONTRATAPA | AUTOMOVILISMO



La alegría de Leclerc, junto al príncipe Alberto; Mónaco, de fiesta

# Rompió el hechizo. Charles Leclerc firmó el primer éxito en Mónaco

Con Ferrari ganó después de 40 grandes premios; nunca antes un monegasco triunfó en el Principado en la Fórmula 1

Alberto Cantore LA NACION

Rompió el hechizo y también el protocolo. Charles Leclerc quebró la serie de 40 carreras sin éxitos en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco, un escenario singular para el piloto: monegasco, de 26 años, en la tercera oportunidad en la que largó desde la pole desató el nudo y una emocionada celebración. Nunca antes, en ninguna de las categorías teloneras del Gran Circo, la espada de Ferrari se había trepado a lo más alto del glamoroso podio, que tuvo como es habitual las presencias del príncipe Alberto y su esposa Charlene. Y ahí, en donde las reglas de la ceremonia son estrictas, en donde el champagne solo se puede lanzar hacia adelante para no salpicar a los miembros de la realeza, la efervescencia y alegría los envolvió a todos y hasta el príncipe terminó agitando una botella, bañando a Leclercy con el pantalón manchado.

La carrera que no ofreció alternativas cambiantes ni sobrepasos en la vanguardia, aunque si un pasaje de zozobra y angustia con la bandera roja, después del impresionante accidente en negasco, que cuando se consael primer giro.

mentos de furia y desencanto en el Principado. En 2018, cuando las dos últimas temporadas, Le- se estrenó con Alfa Romeo en clerc escaló la cuesta hasta abra- el Gran Circo, intentó una ma- compuestos -Leclerc largó con

su casa. Nació en el Principado, vive en Mónaco y en el festejo se entremezclaron las sensaciones con las imágenes familiares y de lasamistades que acompañaron y apoyan el recorrido en la F.1. "No tengo palabras para explicar lo que siento. Es una carrera tan difícil... Empecé dos veces desde la *pole*, la tercera lo hizo más especial. Significa muchísimo: es la carrera que me hizo soñar con ser piloto de la F.l. En las últimas 15 vueltas en lo único que pensaba era en que no sucediera nada malo en la pista, además de recordar a mi padre, que dio todo para que yo esté aquí: era su anhelo que yo compitie-Leclerc, en la charla con el expiloto y campeón en 2009, Jenson Button. Hervé Leclerc fue piloto y compitió en la Fórmula 3 en los años 80; murió en 2017, un en la F.1.

había finalizado una carrera en Mónaco. "No es la pista más afortunada para mí, pero así es la vida. Sucede: es parte del automovilismo y a veces las cosas De a poco, aunque no sin moninguna de las dos carreras en

Brendon Hartley (Toro Roso) y terminó en accidente y abandono. En 2019, en el inicio del ciclo en Ferrari, un yerro de estrategia le impidió superar la Ql: no terminaron ahí las desventuras, porque en el intento de llegar al pit, tras un pinchazo de un neumático, perdió una rueda y los daños en la suspensión provocaron el abandono. El año pasado, se clasificó tercero en la qualy, pero fue sancionado con tres posiciones por entorpecer a Lando Norris en su vuelta. ¿Lo peor? Desde el muro no le avisaron que el británico transitaba detrás suyo. La pesadilla también lo envolvió en el GP Histórico. cuando participó con la Ferrari 312B3 con la que corrió Niki Lauda en 1974: una falla en los frenos le hizo dibujar un trompo y golpear con las barreras, dañando el alerón trasero.

Todos los hechizos terminara y ganara en Mónaco", relató ron y ahora Ferrari suma diez victorias en Mónaco, tres en el actual milenio. El nombre de Leclerc se suma a los de Michael Schumacher (2001) y Sebastian Vettel (2017) en los últimos 24 año antes del debut de Charles años. Con 15 vueltas por delante y una diferencia de 8 segun-Hasta 2022, Leclerc nunca dos sobre Oscar Piastri (McLaren), desde el box la voz de su nuevo ingeniero Bryan Bozzi -debutó en el GP de Emilia Romaña en reemplazo del español Xavi Marcos- fue tajante: "trae simplemente no salen como el auto a casa", le susurro en la uno quiere", expresaba el mo- comunicación por la radio. La tarea entraba en la etapa de degró campeón de la F.2 no finalizó finición y el trabajo de administración de los neumáticos era fantástica: la bandera roja en el primer giro generó el cambio de zarse a la victoria en el patio de niobra contra el neozelandés medios, pero calzó duros en la

segunda largada-y la carrera se convirtió en un paseo, con autos sin maximizar su potencia. Cuidar las gomas era la misión para no ensayar una segunda detención en los pits, a excepción de un posible ingreso del Auto de Seguridad o un Virtual Safety Car. Ferrari impuso el ritmo: el monegasco aceleró y desaceleró a su antojo para firmar su sexta victoria en la F.l. La emoción del final de Le-

clerc contrastó con el susto del inicio, tras el accidente que determinó la bandera roja. Hay que llegar, es el reto que imponen los directores de equipos en las categorías teloneras cuando el calendario invita a visitar el circuito de Mónaco. Las múltiples alternativas que se suceden, la razón para ser cuidadoso. La ambición convertida en imprudencia desató el caos en el comienzo de la carrera: los Alpine, con Esteban Ocon desbocadoy dando un salto al montarse sobre el neumático delantero izquierdo de su compañero de garaje Pierre Gasly, al que estranguló contra el guardrail fue el primer sobresalto

Pero el mayor escalofrío se vivió en el fondo de la fila. Los autos del equipo Haas fueron desclasificados en la qualy y largaron desde las dos últimas plazas: Kevin Magnusen atacó sin miramientos a Sergio Checo Pérez en un trazado callejero y estrecho, lo arrolló y desencadenó una carambola que involucró a Nico Hulkenberg (Haas). Para el mexicano de Red Bull Racing, un fin de semana oscuro: no superó la O1 en la clasificación, lo que lo hundió al puesto 18, y el accidente -la célula de seguridad respondió a la perfección, porque el resto del monoplaza quedó destruido- lo quitó del gran premio en un puñado de curvas. Para los usuarios de Haas, no solo la pérdida deportiva, porque no tomaron parte del relanzamiento, tras la bandera roja: las roturas ponen las cuentas del equipo en rojo...

La selfie con Leclerc, Carlos Sainz Jr., el jefe Frederic Vasseur, el presidente de Ferrari, John Elkann, y un grupo de mecánicos, una señal del fortalecimiento de la Scuderia y del desahogo para el piloto monegasco, que tomó rédito de la floja performance de Max Verstappen (Red Bull Racing) para acortar a 31 puntos la diferencia en el campeonato.

# Clasificación

| P.              | PILOTO                  | MARCA        | TIEMPO                 |  |  |
|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------|--|--|
| 1"              | Charles Leclerc         | Ferrari      | 2:23:15:554<br>-7:152s |  |  |
| $2^{\circ}$     | Oscar Piastri           | McLaren      |                        |  |  |
| 3°              | Carlos Sainz Jr.        | Ferrari      | +7.585s                |  |  |
| 41              | Lando Norris            | McLaren      | -8.650s                |  |  |
| 5º              | George Russeli          | Mercedes     | +13.309s               |  |  |
| 61              | Max Verstappen Red Bull |              | -13.853s               |  |  |
| $7^{\circ}$     | Lewis Hamilton Mercedes |              | -14.908                |  |  |
| 81              | Yuki Tsunoda            | Alpha Tauri  | a l vuelta             |  |  |
| 91              | Alexander Albon         | Williams     | a I vuelta             |  |  |
| 10*             | Pierre Gasly            | Alpine       | a I vuelta             |  |  |
| $\Pi^{o}$       | Fernando Alonso         | Aston Martin | a 2 vueltas            |  |  |
| 120             | Daniel Ricciardo        | Alpha Tauri  | a 2 vueltas            |  |  |
| 13"             | Valtteri Bottas         | Sauber       | a 2 yueltas            |  |  |
| 141             | Lance Stroll            | Aston Martin | a 2 vueltas            |  |  |
| IS <sup>n</sup> | Logan Sargeant          | Williams     | a 2 yueltas            |  |  |
| 161             | Zhou Guanyu             | Sauber       | a 2 vueltas            |  |  |
| $17^{\circ}$    | Esteban Ocon            | Alpine       | no terminó             |  |  |
| $18^{\circ}$    | Sergio Pérez            | Red Bull     | no terminó             |  |  |
| 19*             | Nico Hulkenberg         | Haas Ferrari | no terminó             |  |  |
| 20°             | Kevin Magnussen         | Haas Ferrari | no terminó             |  |  |

Vuelta más rápida: Lewis Hamilton, en la 63, 14165/1000 a 161.979 k/h. Campeonato de Pilotos: Verstappen, 169; Leclerc, 138; Norris, 113; Sainz, 108; Pérez, 107. Próximo Gran Premio: Canadá, del 7 al 9 de junio, en Montreal

# Todino ganó con Mustang; Santero, líder con Falcon

El bonaerense arrolló en Concepción del Uruguay en el TC

Los autos de Nueva Generación ylos modelos tradicionales comparten pista en el Turismo Carretera y en seis fechas de la Etapa Regular se repartieron tres victorias cada uno. En Concepción del Uruguay, el triunfo lo firmó Germán Todino, con Ford Mustang, aunque quien se marchó como puntero del campeonato es Julián Santero, que finalizó segundo y conduce un Ford Falcon. La convivencia todavía mantiene la expectativa y la pulseada es pareja en la estadística, aunque de los modelos que irrumpieron en 2024 solo festejaron Ford y Torino.

Un usuario del Óvalo volvió a ganar en Concepción del Uruguay después de nueve años. Después de un irregular comienzo de temporada, el piloto de Rivera y el Maguin Parts aceleraron el armado del modelo Mustang, que debutó de modo arrollador: pole, ganó su serie y dominó la final. "Arrancamos algo nuevo y un resultado así genera expectativa", señaló el vencedor, que suma siete victorias en 53 carreras en TC y contres marcas diferentes: dos con Torino, cuatro con Dodge y ahora una con Ford.

"Germán fue contundente, no lo pude correr", admitió Santero, que finalizó segundo -Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) completó el podio-volvió a treparse a la cima con 3,5 puntos de ventaja sobre Manu Urcera, que también estrenó un Mustang. •



Fútbol La Liga Profesional 19 » Unión vs. Barracas

Central. TV Pública (CV II – DTV 1121 HD). 21 » Atlético Tucumán vs.

Platense. TNT Sports (CV 124 HD) DTV 603/1603 HD - TC 112/1018 HD - SC 423/140 HD).

Tenis Roland Garros 6 » La primera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD - DTV 1622 HD) v ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623) HD).

15.30 » La primera rueda. ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD).

Básquetbol Los playoffs de la NBA 21 » Indiana Pacers vs. Boston Celtics. La final de la Conferencia este, juego 4. ESPN 2 (CV 23/102) HD-DTV 1622 HD).

# espectáculos



Edición a cargo de Sebastián Espósito www.lanacion.com/espectaculos @@LNespectaculos @facebook.com/lanacion @ espectaculos@lanacion.com.ar

# La cocina de los Calamaro. Un viaje de la pantalla a los escenarios porteños

Javier Calamaro y su esposa, Paola Montes de Oca, llevan la idea del ciclo televisivo al espacio de La Trastienda Club; la historia de amor que nació en Miami y el gran cambio de vida que experimentó el músico | PÁGINA2

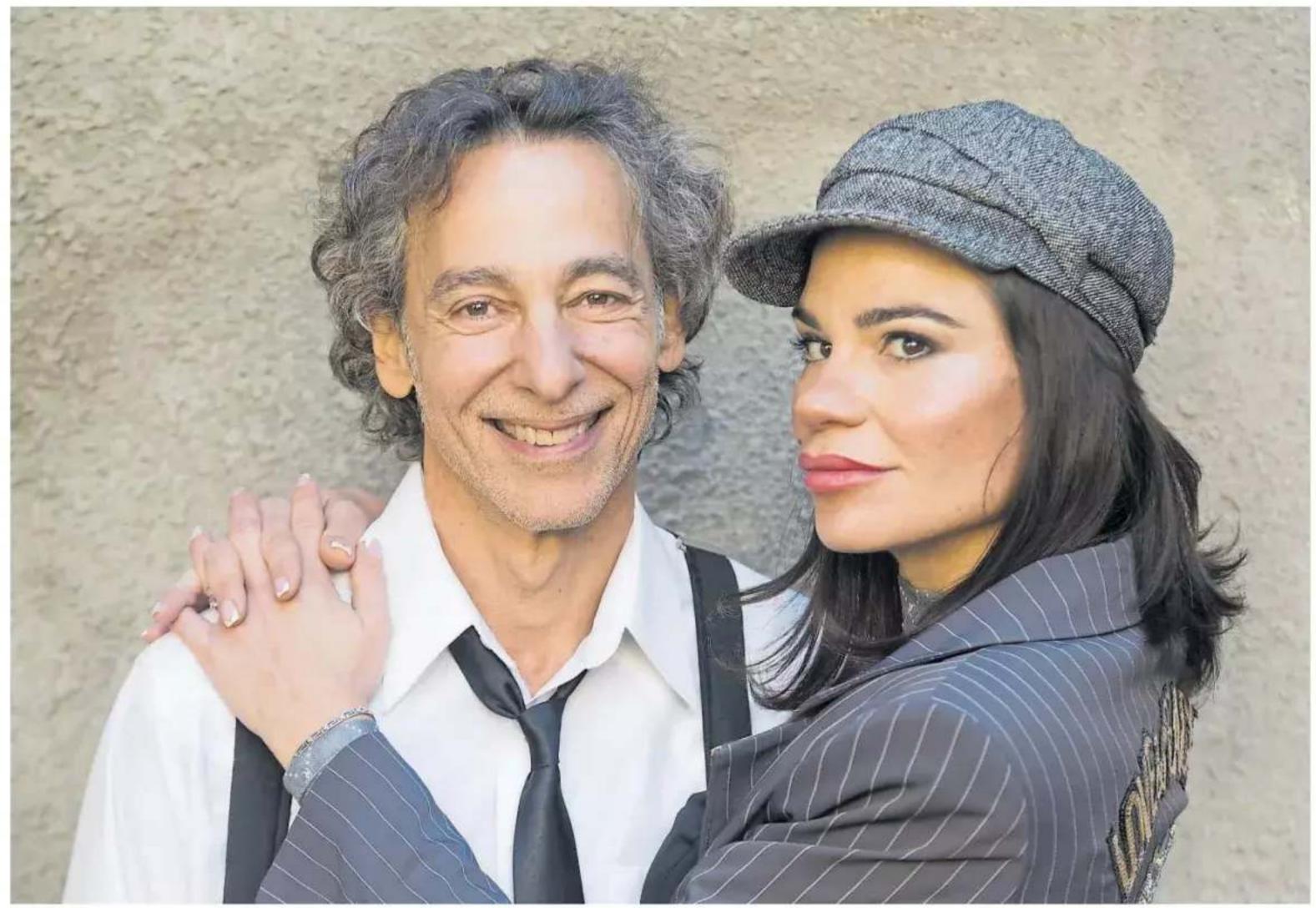

Javier y Pochi tuvieron a la pequeña Sacha tras once años de intentos

DIEGO SPIVACOW/AFV

# Anya Taylor-Joy deslumbró en su visita a la Fórmula 1

INVITADA. Tras participar del Festival de Cine de Cannes, la actriz presenció el Gran Premio de Mónaco

ayer en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 y deslumbró a todos con su look y glamour. Tras su paso por Cannes y la gira de presentación de Furiosa, la actriz apareció en la pista de autos antes de la largada y sorprendió al revelar que estaba ahí para acompañar al británico y multicampeón, Lewis Hamilton.

"Estoy muy emocionada por estar acá. Y sí, vengo por Lewis, un

leyenda", destacó en declaraciones para Sky Sports, a la vez que agregó que creció viendo estas carreras con sus padres, por lo que estaba "realmente emocionada". Luego, la actriz deseó que tuvieran todos una gran carrera y siguió su camino.

Con un clima cálido en Mónaco, la actriz nacida en Miami y criada en Buenos Aires y Londres se llevó los flashes de las cámaras al asistir

tes del deporte automotor. Con un outfit compuesto por un vestido negro y una chaqueta de color bordó, Taylor-Joy recorrió las instalaciones del circuito y detuvo su marcha ante cada petición de una foto o un

saludo por parte de los fanáticos. Atraída por la adrenalina y competitividad de la Fórmula I, Anya no dudó en mostrar su favoritismo por uno de los pilotos más reconocidos

Anya Taylor-Joy estuvo presente maravilloso amigo y una absoluta a una de las carreras más importan- del circuito como lo es el británico Hamilton, quien comenzó su trayectoria en el año 2007 y, hasta la fecha, no paró de cosechar títulos para convertirse así en un ejemplo a seguir por el resto de sus colegas.

La actriz y modelo aprovechó su estadía en Francia, tras participar de la 77ª edición del Festival de Cine de Cannes, para asistir a una de las fechas más importantes en el calendario de la Fórmula I. •



Anya Taylor-Joy

ocos artistas son tan versátiles como él. Primero lo demostrócon su carrera musical, esa que desde hace años navega por los senderos del rock, el popyel tango, dejando huella en cada género. Luego, cuando la pandemia del coronavirus puso al mundo en pausa y él escribió un disco, tuvo a su hija Sacha y creó un programa deTV que hizo junto con su familia y que le permitió unir sus dos grandes pasiones: la música y la cocina.

Su emprendimiento olivícola, ese que lo apasiona y que lo llevó a lanzar uno de los mejores aceites del país, también es un claro ejemplo de su versatilidad pero, sobre todo, de su poder de autogestión a la hora de hacer lo que le gusta. "Hay que hacer todo antes de morirse", bromea Javier Calamaro mientras se prepara para un nuevo desafio en su carrera. Es que, el próximo 22 de junio, el músico volverá a subirse al escenario de La Trastienda aunque, esta vez, no será para presentar un nuevo álbum. Junto con su mujer, la artista plástica Paola Montes de Oca, su pequeña hija Sacha, el chef Rodrigo Aguirre y los músicos Leandro Chiappe, Indio Márquez y Zurdo Alaguibe, el cantante llevará La cocina de los Calamaro a la emblemática sala de San Telmo para que el público pueda disfrutar en vivo de buenas canciones, sabores deliciosos e invitados especiales, esos que fueron protagonistas durante tres años en la pantalla de elnueve. "La cocina habla de una experiencia de vida, habla de recuerdos", cuenta este experto en carnes a la cacerola y guisos que descubrió su pasión por las hornallas a los 12 años.

### -¿Cómo surgió esta idea de llevar La cocina de los Calamaro a una sala de conciertos y espectáculos teatrales?

Javier Calamaro: -La cocina de los Calamaro es un programa de televisión que iba a durar dos meses y duró tres años. Le gustaba a la gente y nos gustaba mucho a nosotros hacerlo. Cuando terminó 2023 no quisimos seguir trabajando con el canal, sin embargo, "La Pochi" tuvo esta gran idea.

# -¿Fue tu idea?

Paola Montes de Oca:-En realidad, yo hice el guion. Ellos me dijeron que querían hacer La cocina de los Calamaro en La Trastienda pero no sabían cómo transmitir el espíritu de un programa de televisión en un formato teatral. Y a mi se me ocurrió. Lo veía en mi mente y me puse a escribir. Hice un guion de diez páginas y se lo pasamos a nuestro amado director (que además es un gran amigo), Charlie Nieto. Le gustó ese lío que va y viene por diferentes climas y se puso la camiseta.

### -¿Qué pueden anticipar sobre esta puesta teatral?

Montes de Oca: -Va a ser un viaje entre música y sabores, donde se hará partícipe al público de lo que nosotros vivíamos grabando el programa. Desde que venía el equipo a despertarnos hasta cuando metíamos la pata en la grabación.

Calamaro:-Elformatoes el mismo. Para quien no lo haya visto, recibíamos en casa a una personalidad del medio (generalmente músicos, aunque también han venido actores) y les cocinábamos con el chef Rodrigo Aguirre, que por supuesto también vaaestar. Laideaera que cuando esa figura pasara la puerta de casa, sea un amigo más. Acá el objetivo va a ser el mismo: una mezcla de gastronomía, música, invitados y charlas. La gran distinción es que el público será participe de todo. Va a haber una interacción importante donde dejarán de ser espectadores.

### -¿Se puede saber quiénes serán los invitados o es sorpresa?

Calamaro: -Al ser un único show (por ahora) no podemos poner a toda la cantidad que vino al programa, así que tuvimos que recortar. Viene Fabricio Rodríguez, que es un tre-

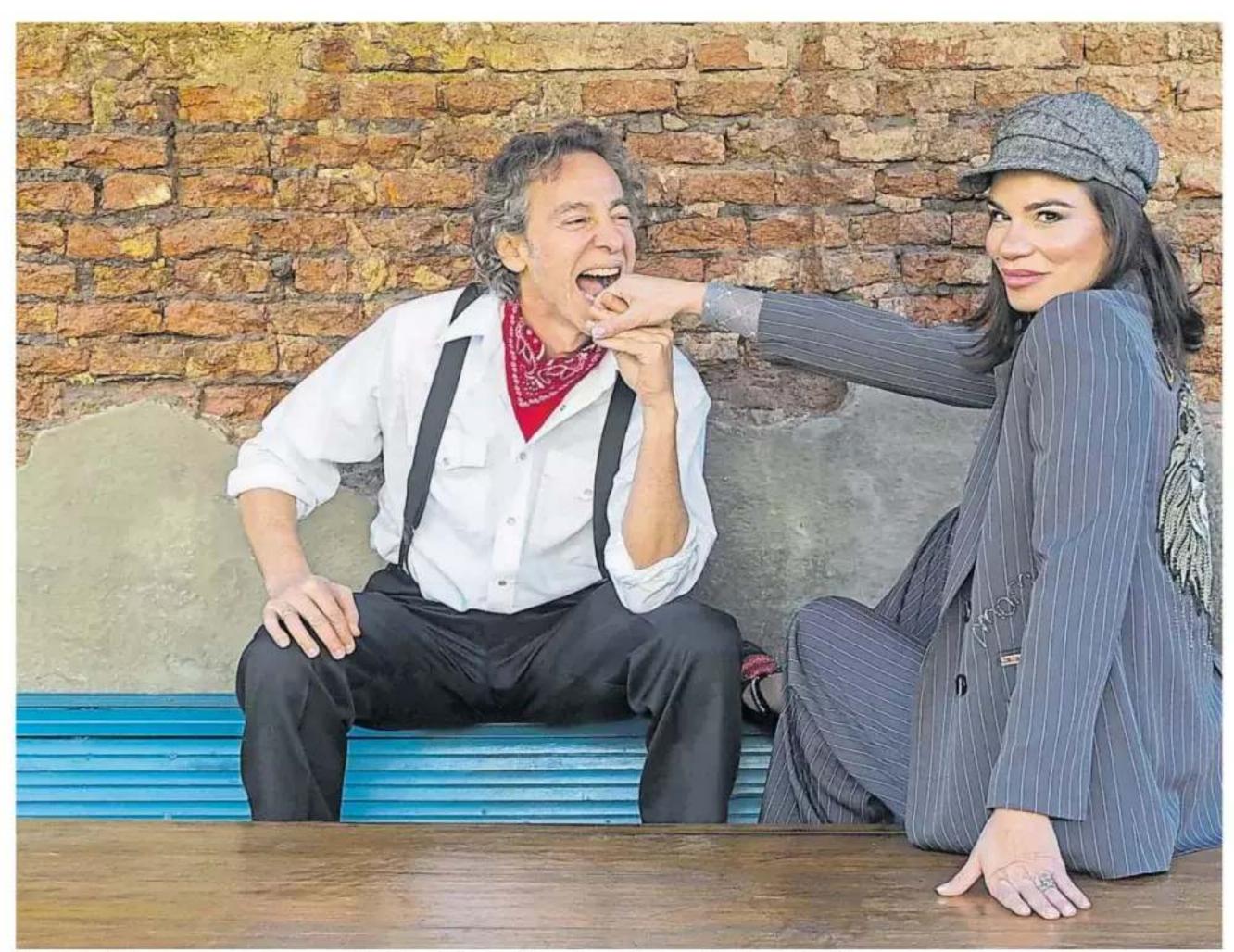

Una historia de amor que nació por casualidad, resultó un flechazo y terminó ensamblando una familia

La pareja, que se conoció en Miami en 2009 y se casó un año más tarde, lleva su formato televisivo La cocina de los Calamaro al escenario de La Trastienda Club

# Javier Calamaro y Paola Montes de Oca. El amor por la música y por la cocina sube a escena

Texto Cynthia Caccia para LA NACION | Foto Diego Spivacow/AFV

mendo músico y Norman Ramírez, que es uno de nuestros mejores amigos. Es el rey de la noche y es un crack. Son los dos invitados que más vinieron al programa.

-¿Y van a cocinar en vivo? Montes de Oca: -Sí, aunque va a ser una cocina más rápida. Platillos fríos, nada que sea al fuego.

-La tele y el teatro son formatos muy diferentes. ¿Cuál es el mayor desafio o reto en esta adaptación?

Calamaro: -El tiempo. Todas las cosas que tienen que pasar en un timing perfecto en una función de una hora y media, porque si no todo se empieza a desvirtuar.

Montes de Oca: -Está siendo un poco frenético. Yo el guion lo habré hecho hará un mes. Nos empezamos a reunir con Charlie, a terminar de constituir todo el equipo y empezamos a ensayar por grupos. Ahora vienen los ensayos generales en el lugar, porque hay que trabajar con el tema de la iluminación de la sala y otros detalles.

-¿Cómo se llevan trabajando juntos?

Montes de Oca:-Bien.

Calamaro: -Ella manda, yo acato (risas).

-¿Vos vas a pintar en vivo? Montes de Oca: -¡No, es lo único que me falta! (risas). Sí van a estar mis cuadros, porque son parte del decorado. Tal vez más adelante. cuando tengamos más fogueo, si hay próximas funciones lo haga.

Calamaro: -La idea es que La Trastienda sea el inicio de muchos shows.

 O sea que la intención de ustedes es seguir en el teatro...

Calamaro: -Yo empecé a hacer tele en 2019 v. la verdad, no me banco la cuestión de estar firmando contratos, tener que hablar con el canal de cosas que no son creativas. Me gusta producir; por eso en el último año de La cocina... viajamos mucho. O sea, no me gusta la televisión pero me gusta producir los ciclos de TV.

-En este último tiempo, te vimos en otras facetas: la de cocinero,



# Paola Montes de Oca

"Va a ser un viaje entre música y sabores, donde se hará partícipe al público de lo que nosotros vivíamos grabando el programa"

# Javier Calamaro

"Yo empecé a hacer tele en 2019 y, la verdad, no me banco la cuestión de estar firmando contratos, tener que hablar con el canal de cosas que no son creativas"

la de deportista, la de emprendedor olivícola. ¿Tiene que ver con esto de animarse a todo y no quedarse con pendientes?

Calamaro: -Lo de la tele surgió después de escalar el cerro Aconcagua, a finales de 2018. Fui con mi amigo guitarrista Dani Oroño y con Facundo Arana. Hicimos el cerro y dije: "¿Y ahora que voy a hacer?". En sintonía con la aventura inventamos el programa de viajes Concierto extremo, que salió por la TV Pública en 2019 y fue precioso. La idea de La cocina de los Calamaro salió en 2021, en plena cuarentena, cuando no se podía salir a tocar, no se podía ir de gira y los conciertos pasaron a ser para una cámara por streaming. A partir de ahí, el programa ocupó un lugar importantísimo.

-Digamos que fue todo autoges-

tivo, ¿no?

Calamaro: -Es la manera de hacer loquea uno legusta. Yoaprendí que hay que hacer todo antes de morirse; por suerte me faltan unos 50 años para eso (risas).

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | LUNES 27 DE MAYO DE 2024



### -Entre ese hacer de todo está tu emprendimiento olivícola. ¿De dónde viene tu pasión por el aceite de oliva?

Calamaro: -Yo amo el aceite de oliva, sobre todo, desde que murió mamá. Mamá murió a los 100 años y hasta cinco días antes de morir trabajó. Era dietóloga y kinesióloga. Si mamá hubiese tenido el aceite de oliva, hubiera vivido 20 años más (risas).

### -¿Cómo llegaste a meterte en el negocio?

Calamaro: -En los últimos años, la Argentina sevolvió gourmet, proliferó la buena cocina y, recientemente, se desarrolló una cultura olivícola muy importante. El pilar de eso fue un enólogo que se llama Gabriel Guardia. Cuando se empezaron a reactivar los shows después de la pandemia, fui a tocar a Godoy Cruz, en Mendoza y ahí estaba él entre el público. Empezamos una relación que terminó con la creación de un blendquellamamos Premium. Es un aceite muy fino, es único.

# -¿Teva bien?

Calamaro: -Sí, a pesar de ser un año complicado. Digamos que me va lo suficientemente bien como para estar en este momento creando tres productos más.

Unas vacaciones en Miami lo llevaron a Javier Calamaro conocer a Paola Montes de Oca, una cubana veinte años menor que lo flechó por completoy...;le hizo perder el vuelo deregreso! "Perdí el vuelo de regreso y otros seis vuelos más", bromea Calamaro mientras asegura que La Pochi (como la llama cariñosamente) le devolvió la estabilidad que tanto necesitaba.

Nos conocimos el 3 de octubre de 2009 y el 15 de abril de 2010 nos casamos", cuenta por su parte esta artista plástica que se la jugó y dejó todo por amor.

# -¿Cómo se conocieron?

Montes de Oca: -Nos conocimos en 2009, por Fabricio Rodríguez. Él era amigo de mi expadrastro, que era argentino. Javier viajaba justo a Miami y Fabricio le pasó el contacto

de él para que lo lleve a pasear. Organizaron para ir a cenar una noche y mi mamá me dijo: "Dale, vamos que siempre estás encerrada en la casa", y me llevaron. Yo tenía 24 años en ese momento.

Calamaro: -Un amigo me invitó a ese viaje porque su hermano trabajaba en United Airlines y nos regalaba los pasajes. Mucho no me gustaba Miami. Llegué y a la media hora notenía nada que hacer, así que lo llamé a Quique y fuimos a comer con su pareja, que hoy es mi suegra (risas).

### -O sea que al principio vivieron un amor a distancia...

Montes de Oca: -Uy, eso fue tremendo. Dormíamos con el Skype prendido. El venía cada mes a verme, después cada 15 días, hasta que decidí venirme para acá. Total ya había cambiado tantas veces de país (vivió en Alemania, España y los Estados Unidos) que una vez más... Igual, acá no tenía ni amistades, ni familia, ni nada. Fue como tirarme al precipicio.

### -¿Se puede decir que dejaste todo por amor?

Montes de Oca:-¡Exactamente! Mi mamá me apoyó mucho. Ella me dijo: "Sos joven. Si sale mal, todavía estás a tiempo". Mi papá era el más reticente, no quería que me vaya. Yo era directora de diseño en una empresa. Hasta que Javier lo llamó para pedirle mi mano y desde ahí lo amo profundamente.

### -¿Vos sabías quien era él? ¿Escuchabas su música?

Montes de Oca: -No, no tenía idea. Yo era totalmente de otro palo, era DJ de música electrónica. Cero rock argentino.

### -¿Y al otro Calamaro tampoco lo conocías?

Montes de Oca: -Sí, a Andrés si porque viví mucho en España.

### -¿Y qué hiciste cuando te dijo que era el hermano?

Calamaro: -Jamás le dije que era el hermano. Yo no me presento como el hermano de nadie (risas).

Montes de Oca: - Cuando llegue acá y vi que lo paraban por la calle, dije: "¿Quién es?".

### -¿No te daba prejuicio que sea un rockero?

Montes de Oca: -¡Ay sí, al principio me costó muchísimo! Además, las fans me miraban mal, me amenazaban. Al principio, me hacia la maleta cada dos por tres y me quería volver.

### -¿Qué es lo que más te enamoró de él?

Montes de Oca: -Su personalidad y su calidad humana. Es uno de los mejores seres humanos que conocí en mi vida y lo admiro mucho como tal. Va siempre para adelante, genera ideas, proyectos y los encara; es atrevido. Además, a los dos nos gusta mucho el vértigo. Nuestras primeras citas fueron en parques de diversiones (risas).

Calamaro: -Yo tengo 20 años más pero una maduración tardía (risas). Yo conocí a alguien que tenía todos los atributos para dejarme loco: Pao es inteligente, sensible, artista, hermosa y joven. Con mundo y un nivel de empatía extrema. Con ella empecé a hacer todas estas cosas que quería hacer antes de morirme, cambié de vida. Cambiamos juntos de una vida más nocturna y bohemia a una vida más luminosa, proactiva y creativa.

# Y volviste a ser papá. ¿Cómo se vive la paternidad después de

Calamaro: -Un hombre se realiza cuando es padre. Sacha llegó después de II años de busqueda, cuando ya había cambiado de hábitos, tenía una vida más saludable y eso fue maravilloso. Cuando lo tuve a Romeo tenía un trabajo (la música) y creía que eso era la vida. Estaba a pleno con las giras, tenía una vida más vertiginosa. Y si bien tenía 37 años, en mi mente era muy pendejo. Ahora la paternidad me agarró más armado. •

# La Vela Puerca, o cómo madurar con estilo

MÚSICA. En su primera vez en el Movistar Arena, la banda uruguaya mostró su solidez y el poderío de sus clásicos ante una multitud

Sebastián Espósito LA NACION

Recién al final emergerá de la boca de Sebastián "Enano" Teysera algo de ese clima entre nostálgicoymelancólico que forma parte de la esencia de La Vela Puerca. "Las canciones siguen vivas. Sé que cuando nosotros no estemos más van a estar bien cuidadas". Antes habrá un show ejecutado magistralmente por una banda que está pronta a cumplir treinta años y para un público tan fiel y conocedor de cada etapa del grupo como multigeneracional.

The Clash, el ska-punk español y Sumo son tan fundamentales como fundacionales para el sonido de La Vela Puerca, la banda liderada por las voces de los "Sebastianes" Teysera y Cebreiro y nacida en Montevideo apenas después de No Te Va Gustar. Entre ambas y cada una a su manera, reinventaron el rock uruguayo y lo llevaron a su estadio más popular. Pero eso no fue v no es de los argentinos como ninguna otra banda del "paisito" lo había hechoantes.

sivamente de este lado del Río de la Plata fue La Vela, con el tiempo los NTVG del argentino Emiliano Brancciari superaron esos números. La Vela tocó en Ferro en 2007 y luego no pudo seguir cuesta arriba. Es una banda que tiene sus propios tiempos, que va a contramano de las modas, que en casi tres décadas sólo ha lanzado ocho discos de estudio, pero que tiene en su sonido y, principalmente, en sus letras, la herramienta para perdurar. Y así como hubo tiempos en los que parte de su público emigró vaya uno a saber a dónde, ahora miran azorados la multitud del Movistar Arena para comprobar que en una noche tan fria como la de anteayer, hay 15.000 cálidas almas dispuestas a hacer los coros de cada uno de los 29 temas, desde el inicial "Jugando con fuego", de su álbum más reciente, Discopático; hasta "José sabía", ese clásico de La Vela de su emblemático De bichos y flores, de 2001.

Hubo invitados de la otra oritodo: se metieron en el corazón lla, como el rapero uruguayo Arquero, con quien la banda hizo "La pastilla", o la cantante montevideana Camila ("Para no Si la primera en "explotar" ma- verme más"), más voces de esta

orilla, como Sebastián Andersen de El Plan de la Mariposa, Néstor Ramljak de Nonpalidece y Juanchi Baleirón de Los Pericos, que se animó a sumarse para uno de los imbatibles de la banda, "El viejo", ya en los bises.

Sólidos, seguros del plantrazado y con la larga experiencia a cuestas como aliada, La Vela Puerca supo manejar los climas del show al antojo de las canciones, sin presionarlas, sin extender sus versiones en directo para estirar el clima y dejando que causen el efecto que tenían que causar. Que frases como aquella pronunciada una y míl veces hoy resuene distinta: "Cuando todo parece jodido es cuando hay que poner" ("José sabía").

Sin gestos demagógicos (acá nadie se pondrá una camiseta de la Selección y eso de que somos el mejor público del mundo lo dirá un invitado), La Vela demuestra, una vez más, que su poderío no está en esa mágica línea de tres vientos ni en su base rockera; ni siquiera en el tándem de voces al frente. Está en las canciones que, como el tango, no tienen urgencia, esperan que su tiempo llegue, que maduren en el oídode un público que "puede tener fé" y "no tener religión". •



Los "Sebastianes" Teysera y Cebreiro, el tándem de voces de La Vela Puerca

TUTE DELACROIX

# 1928-2024 Richard Sherman.

El gran compositor de Mary Poppins

# Marcelo Stiletano

LA NACION

Toda una época de la música escrita especialmente para el Richard M. Sherman, el creador de algunas de las más extraordinarias y entrañables melodías que aparecen en largometrajes clásicos de Disney. El menor de los hermanos Sherman falleció a los 95 años de causas naturales, en el hospital Cedars Sinai de Los Ángeles. Su hermano mayor y eterno socio de felices creacio-

nes musicales, que públicos de varias generaciones tararean en algunos casos desde hace medio siglo, había muerto en 2012, cuando tenía 86 años.

cerca de 1000 canciones y música -junto con su hermano Robert- incidental o vocal para unas 50 películas. La cantidad de canciones que hicieron para el cine no tiene precedentes y jamás fue superada hasta ahora por autor alguno. Entre las composiciones más recordadas figuran las grandes e inolvidables canciones de Mary Poppins, con "Supercalifragilisticoespialidoso" a la cabeza.

Ya su inagotable capacidad creadora le debemos también los temas de Chitty Chitty Bang Bang, El libro de la selva, la versión original de Juego de gemelas, Los aristogatos, La espada en la piedra y más.

Fuera del cine, los Sherman fueron los autores de "Un mundo pequeño", la pegadiza canción que acompaña de fondo la visita a la atracción del mismo nombre, una de las más populares de los parques de Disney. Fue el propio Walt Disney quien encargó a los hermanos la composición de esa cine se cierra con la muerte de Los Sherman llegaron a escribir melodía. Todo el que haya pasado por allí alguna vez recordará con facilidad ese estribillo, que se convirtió con el tiempo en el más interpretado (y tarareado) de toda la historia de la música popular. Y fuera del cine y del mundo Disney se los recordará también como autores de "You're Sixteen", uno de los temas más populares de la carrera solista de Ringo Starr.

# El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



mín, 6" | máx. 14"

Mayormente nublado Vientos leves del sector sudeste.

# Mañana

mín. 5" | máx. 16"



Parcialmente nublado Vientos leves de direcciones variables.

# Sol Sa

Sale 07.48 Se pone 17.52

# Luna

Sale 21.40 Se pone 11.46

> PARA NO MIRAR LA TIERRA.

> > NO HAGA CONTACTO

NI ALIMENTE

ILUSIONES.



Creciente 14/6
 Llena 23/5

Menguante 30/5

SANTORAL San Agustín de Cantorbery | UN DÍA COMO HOY de 1930, en Nueva York se inaugura el edificio Chrysler (319 m) | HOY ES EL DÍA de Sensibilización de las Colagenopatías Tipo II

# Sudoku | DIFICULTAD BAJA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| t | 8 | 3 | 6  | 9  | 1 | 6  | 5 | 2 |
|---|---|---|----|----|---|----|---|---|
| Þ | S | 4 | 8  | 2  | В | Ĩ. | 9 | 6 |
| 6 | 2 | 9 | 6  | 9  | I | 8  | 5 | ε |
| 4 | 1 | 6 | 5  | t- | 9 | 2  | 3 | 8 |
| 5 | Þ | Z | 8  | 3  | 1 | 9  | 6 | 1 |
| 9 | ε | 8 | 2  | 1  | 6 | 5  | 4 | 1 |
| ε | 4 | I | 9  | 6  | 2 | b  | 8 | 5 |
| 2 | 9 | 5 | \$ | 8  | ε | 6  | I | 1 |
| 8 | 6 | + | 1  | 1  | 5 | 3  | 2 | 9 |

### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 6 | 2 |   | 5 |   |   |   |   | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 9 | 3 |   |   | 5 |   | 2 |
|   |   |   |   |   |   | 1 | 7 | 3 |
| 4 |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |
| 1 | 9 | 6 |   | 3 |   |   |   | 5 |
|   | 3 | 2 |   |   | 5 | 9 | 1 | 7 |
|   |   | 8 | 1 |   | 7 |   |   |   |
|   | 6 | 1 |   | 2 | 3 | 7 |   |   |
| 2 | 5 |   |   | 6 |   |   | 8 |   |

© Ediciones de Mente

# Humor petiso Por Diego Parés

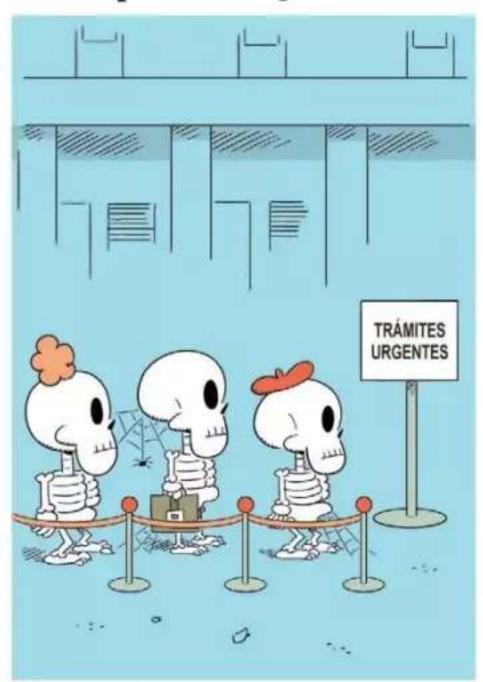

Hablo sola Por Alejandra Lunik

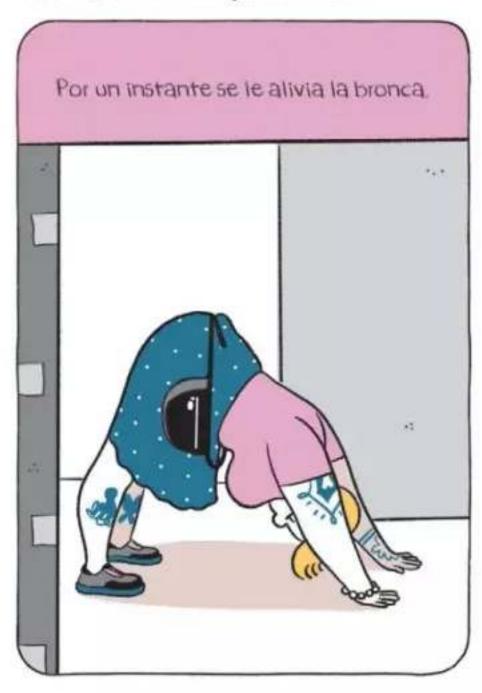

# Gaturro Por Nik

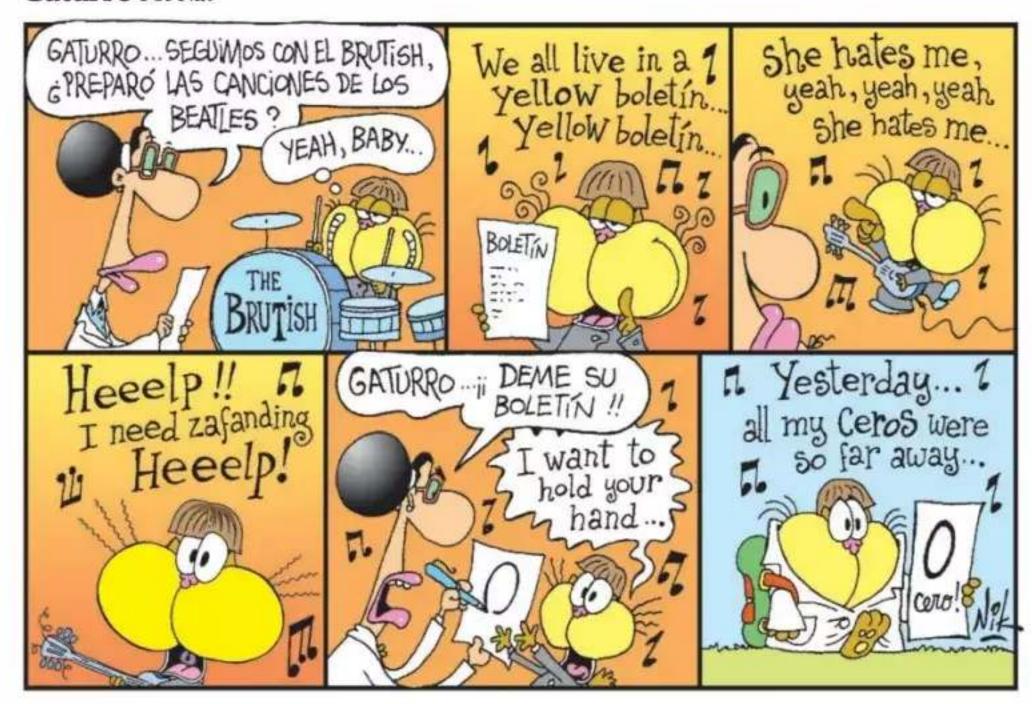

Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers



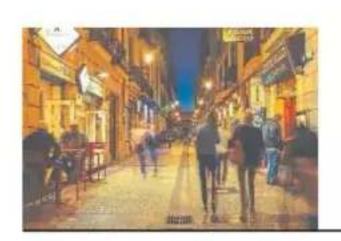

España. Cada vez más ciudades buscan limitar el desarrollo hotelero para asegurar un "turismo sustentable". Pág. 2

SEGUINOS EN 🚹 📵 🍪 🖾







# inmuebles

comerciales & industriales





# CHACARITA: EL BARRIO QUE CHEO SO FROFIA ROTA DEL VINO

**Tendencias.** El polo gastronómico amplía sus límites, se extiende hacia Villa Crespo y suma opciones como cervecerías y vinotecas en locales que se destacan por su originalidad

# PLANO DE OBRA

# **GPS**

Información, datos, noticias e indicadores claves para entender el escenario del mercado inmobiliario comercial tanto de la Argentina como del exterior



ESPAÑA. El mercado de locales en el mercado español pisó fuerte durante el primer trimestre del año. Según los especialistas, el sector movió un total de €758 millones en operaciones, un 275 por ciento más que lo que se registró en el mismo período de 2023.

Un informe de la firma CBRE revela que la mayor cantidad de los negocios fueron trac- las inversiones.

cionados por firmas o capitales extranjeros. Los elevados volúmenes de inversión han estado impulsados, en mayor medida, por las operaciones de centros comerciales, las cuales han representado el 81 por ciento de la inversión en el sector, seguida por el rubro de la alimentación que registró un 16 por ciento de share de

# 7.700.000

# DÓLARES

Es el valor de venta al que se ofrece un inmueble industrial de 41.000 metros cuadrados, que se encuentra ubicado a la altura del kilómetro 90 de la Panamericana, en Zárate. La propiedad, que comercializa la firma Colliers Argentina, cuenta con tres naves de 3000, 3500 y 4000 m2. El dato clave, es que pueden construirse 5000 m² adicionales.

# SANTIAGO ISERN

Broker senior del área industrial de Cushman & Wakefield

"La zona sur tiene la vacancia más alta del mercado logístico (8,4%); seguido por el Triángulo de San Eduardo (6,2%). Estos datos son del primer trimestre del año".





# Oficina para la venta en San Telmo, ideal para empresas de servicios

En San Telmo, Adrián Mercado ofrece para la venta 480 m2 de oficinas. El inmueble, que tiene diez años de antigüedad, cuenta con palier privado, planta libre con divisiones desmontables, sala de reuniones, despachos, áreas de trabajo y 6 cocheras. La inmobiliaria lo comercializa a US\$1.500.000.

# Remate en Córdoba

El viernes la firma Narvaezbid. com.ar subastará de manera virtual unos inmuebles comerciales ubicados en Córdoba. En el lote se destacan: una fracción comercial en La Carlota, un local con vivienda en la localidad de Marull y un galpón de 160 m2 en San Francisco, con un precio base de US\$19.000. Los interesados en participar sólo deberán registrarse en el sitio web.

# MILLONES

Es la inversión que destinó el BBVA para remodelar más de diez sucursales (en distintos rincones del país). Todas las sedes ampliaron su superficie, renovaron sus lobbies 24 horas, aumentaron la capacidad de medios automáticos, sumaron más puestos de caja y de atención al cliente e incorporaron salas de reuniones y cajas de seguridad.

# **US\$33,2**

POR METRO CUADRADO

Es el precio de alquiler al que se ofrece un local comercial ubicado en el submercado de la avenida Santa Fe y Coronel Díaz, según lo revela un informe realizado por la firma inmobiliaria L.J. Ramos. Mientras que el valor promedio del metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires ronda los US\$29,64.

# INTERNACIONAL

# Negocios Limitan el desarrollo hotelero en una ciudad de España

Las autoridades de San Sebastián quieren modificar el plan urbanístico

"La oferta de alojamientos turísticos es suficiente y es el momento de limitar la apertura de nuevos negocios", proclamó en marzo pasado el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia (PNV). Entonces, anunció públicamente la decisión del Ayuntamiento de no conceder nuevas licencias para abrir hoteles y pisos turísticos. Ahora se plantea ir más allá: buscan modificar el plan urbanístico de la ciudad para declarar "saturada" la zona centro de la ciudad y prohibir la implantación de nuevos usos de hospedaje en estos barrios. El objetivo de la propuesta es poner freno al "progresivo y relevante incremento" que en los últimos años ha experimentado el negocio turístico, un fenómeno que vienda de la ciudadanía". Se trata de "no ha tocado techo", según consta en el borrador con el que trabaja el equipo de gobierno municipal.

El turismo aumentó 85,26% entre 2005 y 2019 en San Sebastián. La cifra de hoteles y pensiones se ha incrementado un 48,18% desde 2012, sobre todo los establecimientos de tres, cuatro y cinco estrellas que crecieron un 116,67%.

La expansión turística ha tenido "afecciones" directas en el "uso y disfrute normalizado y distendido por la ciudadanía residente", advierte el informe preliminar que sustenta la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Las pernoctaciones subieron un 95,8% hasta 2019 y este incremento se ha mantenido en menor medida (un 14,6%) en los tres años siguientes, lo que ha provocado que la población turista flotante haya llegado a ser de 9,91 personas por cada 100 vecinos donostiarras. La concentración es más acentuada en los cuatro barrios que conforman la capital. El Centro y Parte Vieja, el Antiguo, Igeldo y Gros son las zonas que más visitantes reciben, en gran medida porque la oferta turística está muy localizada en esos puntos.

Este crecimiento está "condicionandola calidad devida" de la ciudad y afecta directamente a actividades como la gastronomía, la agenda cul-

tural y la economía, advierte el citado documento municipal. En los últimos meses, en varios lugares de la ciudad se han realizado pintadas contrarias al turismo con mensajes escritos en algunos monumentos emblemáticos que decían "tourist, go home" que en todos los casos han sido borradas por las brigadas municipales de limpieza.

A la vista de esta situación, el Ayuntamiento donostiarra (gobernado por el PNV en coalición con el PSE) propone "impulsar un modelo de turismo sostenible, compatible con un modelo de ciudad igualmente sostenible". Pretende "garantizar el destino del parque residencial" para dar respuesta "al derecho a la viresolver la "compleja convivencia" entre la vida cotidiana de los donostiarras y los turistas que se hospedan en edificaciones residenciales para evitar"problemas que afectan al descansoya la intimidad de los residentes". La prohibición de abrir nuevos alojamientos turísticos hasta 2026 persigue "garantizar la diversificación de los tipos de actividades económicas" y evitar el riesgo de que el negocio del hospedaje se convierta en un "monocultivo".

El equipo valora cuatro soluciones, desde mantener el actual régimen urbanístico hasta la prohibición de todas las modalidades de alojamientos turísticas en el conjunto de la ciudad. La propuesta es una medida "intermedia" y consiste en no autorizar la implantación de nuevos usos de hospedaje hasta 2026 en el Centro-Parte Vieja, Gros, Antiguo-Ondarreta, Ibaeta y el área del Paseo de Francia por considerar que está "saturada". El 44,8% de los alojamientos están ubicados en el Centro y otro 22,6% en Gros. La prohibición incluye "todos los ámbitos urbanísticos" de estos barrios. Solo se permitirá abrir negocios en parcelas no residenciales de la periferia. Se propone una salvedad para edificios catalogados y villas, siempre que se preserven "los valores culturales" de la edificación afectada y se evite su degradación arquitectónica. •

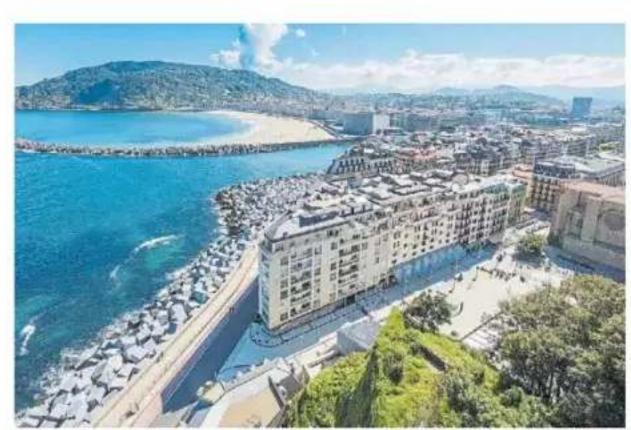

OBJETIVO Garantizar el turismo sustentable

SHUTTERSTOCK







LA NACION | LUNES 27 DE MAYO DE 2024 INMUEBLES COMERCIALES | 3

# NOTA DE TAPA

# Tendencias. El barrio porteño que creó su propia ruta del vino

Con público propio, el polo gastronómico de Chacarita amplía sus límites: se extiende a Villa Crespo y suma opciones como cervecerías, vinotecas y locales que se diferencian por su originalidad

POR Candelaria Reinoso Taccone LA NACION

l barrio porteño de Chacarita, visto como una extensión de Colegiales, Palermo y Belgrano R, está emergiendo como una destacada postal de Buenos Aires, con características que lo distinguen de otros barrios de la ciudad. La profusión de árboles y áreas verdes, los adoquines y la arquitectura evocativa crean un ambiente único, ideal para la aparición de vermuterías, cafés en las esquinas, galerías de arte y establecimientos exclusivos de diversos rubros.

Entre las nuevas tendencias que marcan la pauta en el sector, la proliferación de bares de vinos o wine bars es notable en el panorama gastronómico porteño, coincidiendo con un momento de gran apogeo para el vino argentino. Específicamente en Chacarita, se está viviendo un verdadero auge de locales dedicados a este rubro. La última incorporación del barrio es Casa Seis, un local de tan solo 25 m2 con una selección limitada de platos pero una amplia variedad de vinos, todo en un ambiente íntimo y reservado.

Detrás de esta iniciativa se encuentra Fidel Pérez Ochoa, un empresario gastronómico colombiano que se inspiró en su infancia para nombrar su nuevo emprendimiento. Aunque su formación académica está en contaduría financiera, Pérez Ochoa incursionó en el mundo de la publicidad y hace siete años se dedica al ámbito gastronómico.

"Hace tiempo que manejo una cervecería en Palermo, pero me dieron ganas cambiar de rubro y meterme en el de los vinos, apuntar a otro tipo de público", relata el empresario. Su meta era establecer un espacio más íntimo, alejado de las dimensiones más amplias de su ubicación anterior. Después de mirar diferentes opciones, encontró un local de 40 m2 en Guevara 495. en el barrio de Chacarita.

"Quería abandonar Palermo y cambiar de ubicación. Estaba indeciso sobre si abrir este nuevo negocio en Chacarita o en Colegiales. El polo gastronómico está creciendo mucho en la zona, especialmente en Chacarita. Me encanta el barrioy lo considero más tranquilo que Palermo, que está saturado. Aunque en Palermo hay un flujo constante de personas, buscaba un lugar donde la gente pudiera disfrutar sin sentirse abrumada, y Chacarita me ofrecía esa posibilidad", explica Pérez Ochoa. Asegura que, a pesar de su rápido crecimiento, el barrio sigue siendo una zona tranquila.

El local anteriormente albergaba una pollería y sufrió una transformación completa. "Estaba en un estado bastante desastroso, pero hoy es un espacio completamente renovado", explica Pérez Ochoa. En 25 m<sup>2</sup> lograron resolver toda la parte deatención al cliente, con un total de 16 cubiertos en el interior y espacio paraotros 15 clientes en el área al aire



EXPERIENCIAS La ambientación de los espacios genera que cada propuesta se convierta en única



LAS VEREDAS, CLAVE Son punto de encuentro



RODRIGO NÉSPOLO

en dos secciones distintas divididas por una puerta de vidrio que puede abrirse para crear un pasillo amplio.

# Nueva identidad

Si bien la cultura del vino siempre estuvo arraigada en Argentina, se observa una tendencia hacia los bares especializados que ofrecen una experiencia más cercana para disfrutar del vino. "Ahora la gente no solo lo consume junto a una comida, sino que va en busca de probar diferentes variedades", explica Pérez Ochoa.

En particular, en estas cuadras del barrio de Chacarita, a metros donde se encuentra Casa Seis, hay una gran variedad de locales dedicados únicamente al vino. A unas cuadras se encuentra Naranjos Bar, mencionado por la revista Condé Nast Traveller como uno de los mejores nuevos restaurantes del mundo en 2021. Además, entre otros locales se destacan Veredita, Sifón, Lardito, La Fuerza y Sede, formando una auténtica "ruta del vino" porteña. "Aunque hay una variedadde establecimientos gastronómicos, se observa una concentración de wine bars en estas cuadras. razón en parte por la que decidí abrir aquí", concluye Pérez Ochoa.

Esta tendencia se suma al boom gastronómico que vive la zona. "Chacarita tiene una alta demanda", añade Javier Igarzabal, director de DIC Propiedades. "Junto con Villa Crespo, son consideradas las zonas relajadas de CABA, y Chacarita en particular viene con un crecimiento acelerado con locales dedicados a bares, cafeterías especializadas.

comercios y arte. Es especialmente popular entre los jóvenes, quienes buscan propuestas interesantes a un precio más asequible que en Palermo o Colegiales", destaca.

Sin embargo, este crecimiento no se replica en todo el barrio. "Chacarita, específicamente en el área alrededor del cementerio entre las avenidas Corrientes, Dorregoy Jorge Newbery, en dirección al Club Atlanta, aún está bastante tranquila, con poca afluencia de personas hacia esa zona", comenta Jorge Gayoso, broker de la División Locales de L.J. Ramos. "Pero si nos desplazamos hacia la zona de Álvarez Thomas y Niceto Vega, en el límite entre Chacarita y Colegiales, se observa más movimiento. Cerca de Plaza Mafalda se está formando un clúster gastronómico con importantes establecimientos", asegura Gayoso. En esta área, alquilar un local de alrededor de 250 metros cuadras se sitúa en un promedio de US\$20/m2. "Esto representa un costo bastante elevado para la zona", añade.

Además, el broker resalta una microzona del barrio que tiene mucho un potencial. "Desde que se hizo el viaducto, en la zona del Movistar Arena, el triángulo que se forma entre las avenidas Dorrego, Warnes, Jorge Newberryy Corrientes de a poco va cambiando. Ya hay pequeñas cafeterías de especialidad que se van instalando; Palermo está empujandoy no hay lugar. La gente se aburre deirsiemprealos mismos lados y esperar por las demoras y va migrando a distintas zonas", finaliza Gayoso.

# clasificados

www.lanacion.com.ar PARA PUBLICAR: 4318 8888



Mercaderías



FUNDACION LA NACION

PARA PUBLICAR

011 6090 5555

Organizaciones

sin fines de

lucro

Madrinas y padrinos La Fundación Juguemos y Ca-minemos Juntos en Matheu, Buenos Aires, cuenta con un hogar convivencial, donde brindan abrigo, cuidado y amor a niños de 0 a 10 años, que no po-seen cuidados parentales o que por diferentes motivos no pueden permanecer con sus fami-lias. Necesitan padrinos y madrinas que con su aporte ayuden a mantener este proyecto en marcha. Para ayudar comu-nicate con al 11-5938-6737. Conocé más en: juguemosycaminemos.org/donacion/

Voluntarios

Fundación Lumen Cor busca voluntarios para sumarse a su

"Red Profesional de Posaderos" y a sus "Mañanas de la Cari-

dad", donde todos los dias ofre-

cen el desayuno en plazas de la

ciudad de Buenos Aires a per-sonas en situación de calle. Esta

fundación brinda asistencia in-

tegral (habitacional, alimenta-

ria, laboral, psicológica, juridi-ca e indumentaria) a personas

y familias en situación de vulne-

rabilidad. Si querés ayudar co-municate al mail: fundacion@

Niñez y adolescencia

lumencor.org, cel.: 11-6538-6539. Conocelos en

www.lumencor.org

Pedido

Pañales, jabón En el Hogar de Niños José Bai-notti en la ciudad de Córdoba de Fundación Manos Abiertas. necesitan pañales XG, XXG y elementos de higiene para los chicos. Esta organización, pre-sente en 11 ciudades argentinas, acompaña a personas en situación de soledad y vulnerabili-dad, creando y desarrollando espacios de confianza, alegría y esperanza. En Córdoba lleva adelante 12 obras y programas para mejorar la calidad de vida y suavizar la situación de pobreza de la comunidad. Para

manosabiertas.org.ar

IG: @manosabiertas.cba

de Trapo. Avellaneda, Buenos Aires, necesitan: hojas rayadas y cuadriculadas, biromes, lápices negros y de colores, gomas, carpetas nro. 3, cuadernos tapa dura, adhesivo escolar, tijeritas y cartucheras. Esta Fundación acompaña a chicos de 1 a 13 años en situación de vulnerabilidad, les ofrece a través de sus programas desayuno, almuerzo y merienda, actividades recreativas, deportivas, apoyo escolar y atención pediátrica. Pa-ra ayudar. 11-3374-9357 (Silvana), mail: pelotadetrapo@ pelotadetrapo.org.ar

Medicamento

Para que Iris, una niña de 7

años, puede continuar con su

tratamiento, Asociación Civil El

Arca, solicita el siguiente medicamento compuesto por Bude-sonida 160 mcg y Fumarato de formoterol dihidratado 4,5 mcg

en suspensión presurizada para inhalación oral. Esta organi-

zación realiza programas de in-clusión y participación infantil para cinco mil chicos y chicas de Cuartel V, Moreno, Buenos

Aires. Si podés ayudar comuni-cate con Mirta al 11-2616-3321.

Conocelos en FB: @AsocElArca

Para los 200 chicos y chicas

que concurren a la Casa de los

Niños en la Fundación Pelota

**Utiles** escolares

Para equipar la cocina de la Re-sidencia Mixta anexa del Centro de Educación Técnica Nro. 26, Ing. Jacobacci, Rio Negro. necesitan una pava electrica en buen estado. La residencia recibe a 29 estudiantes de zonas rurales alejadas de esta ciudad para qué puedan asistir a la escuela secundaria, provienen de familias de bajos ingresos y viven ahí en un regimen de alternancia. Para ayudar, podes comunicarte con Claudia, su di-rectora, al 221-418-1775, con Micaela, auxiliar, al 2944-533-490. mail:residenciamixtajaco@ gmail.com

Pava eléctrica

Discapacidad

Pedido

Art. jardinería Para poder continuar con el taller de Jardinería y Huerta en la sede Escobar de Fundación Nosotros necesitan: guantes de jardineria, palas de mano, carretilla, regadera 10 lts, plugs de siembra de 25 celdas, hormiguicida liquido Ilt., bolsón de perlita, semillas florales y de huerta. Esta organización con sedes en San Isidro, Tigre y Escobar promueve la inclusión y el respeto de los derechos de jó-venes y adultos con discapacidad intelectual. Comunicate con Estefania, área Recursos Institucionales, al (011) 4747-1106, int. 307, Ls. a Vs. de 9 a 16.30 hs., mail: arearecursos@ fundacionnosotros.org.ar

Medio Ambiente

Pedido

Herramientas vivero Para su vivero y el mantenimiento de los biocorredores, la Fundación Chicos Naturalistas, necesita: desmalezadora, agujereadora, escalera de aluminio extensible, gazebo, tijeras de podar, tijera de poda con mango de 50 cm, martillos, maza, serrucho y destornilladores. Esta Fundación de la ciudad de Buenos Aires, concientiza a las personas desde su niñez, sobre la importancia de la Naturaleza Nativa, cuenta con un vivero de especies nativas para la creación de biocorredores y para proyectos educativos. Comunicaté con Claudia, cel. 11-5864-5107, mail: info@chicosnatura listas.org.ar. Conocelos en www.chicosnaturalistas.ore.ar

Microemprendimientos

Pedido

Computadoras Para dos talleres en el Chaco, donde mujeres criollas y de co-munidades indígenas, se capacitaran en nuevas técnicas artesanales y en diseños de produc-tos para los talleres de costura y artesanías, la Asociación Mueres Microempresarias necesita computadoras de escritorio o portátiles. Esta organización brinda capacitación y asesoría técnica a mujeres de bajos recursos en ámbitos rurales para el desarrollo de proyectos que apunten a su independencia económica. Para ayudar, comu-nicate con María Cristina al II-2371-5718, mail: mujeresmicro empresarias@yahoo.com.ar.

Ayuda Asistencial

Pedido

Art. aseo personal Para las personas que concurren al Centro de Integración Social Hogar Brochero y a la posada de convalecientes Loyola de Fundación Camino a Jerico, necesitan artículos de aseo personal, como jabón, sobrecitos individuales de sham-poo, desodorantes o talco.La fundación con sede en Florida, Buenos Aires, acompaña a personas en situación de calle para recuperar y encaminar sus tra-zos de vida, mediante espacios de encuentro, amparo, escucha y contención. Si querés colaborar escribí a: elcaminoajerico @gmail.com .Conocelos en IG: @caminoajerico

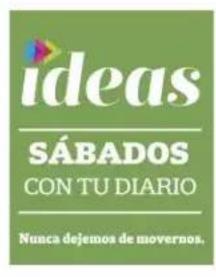

# **Inmuebles**

Alhajas, Arte y Departamentos

Venta

**Barrio Norte** 

4 y más dorm.

Av Libertador y Billinghurst Piso LC Esc Impec 4dor 2 coch HOUSE 1531497625 / 48077999

Belgrano

3 dormitorios

Olleros 1800

Dueño Piso alto Gran categ 4amb y dep t/ext vista panor Gran coc lav t/sol-luz coch gde Muy buen est 15-44038451

Para publicar llamar a 4318-8888 5199-4780

Cobro con tarjetas de crédito.



Compra

Cuadros pago mas 1158433050

Antigüedades

Libros Antig Grabados Fotos Cuadros Libros Arte 4823-0247



Pedido

Personal Doméstico

Ofrecido

Asistentes Domésticas Licenciada Graciela Sanguineti GSI whatsapp 11-3660-5316.

# Trabajo Voluntario Pedido

Tareas mantenimiento Para los Hogares Casa del Arbol y Casa del Abrazo de la Fundación Juanito donde conviven bebes, niñas, niños y adolescentes, necesitan voluntarios electricistas, carpinteros, plomeros y albañiles para colaborar en las tareas de mantenimiento. Esta fundación de la ciudad de Buenos Aires, busca crear redes, estrategias de contención y de intervención, para el bienestar de niños, niñas y adolescentes en riesgo. Para colaborar, comunicarse con Lorena al 11-6215-5921, mail: info@ fundacionjuanito.org.ar Conocé su trabajo en www. fundacionjuanito.org.ar

ayudar: (0351) 651-2728, mail: desarrolloinstitucional.cba@

# Educación

Pedido

Becas educación La Asociación Rosarina de Ayuda Solidaria sostiene centros de formación integral en zonas urbanas de bajos recursos para promover el desarro-lio de niños, adolescentes y adultos jóvenes. Buscan padrinos y madrinas que deseen becar a los niños y jôvenes que asisten a su Centro Educativo Cuatro Vientos en Rosario. Para más información, comunicate con Franco, coordinador general, al 341 503-2732, mail: franco.daniele@hotmail.com Conocelos en www.aras.org.ar. FB: @centro4vientos

# LN juegos

a tu recreo diario





Descubrí nuevos juegos todos los días. ¡Escaneá el código QR o ingresá a lanacion.com.ar/juegos y empezá a jugar!

